

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

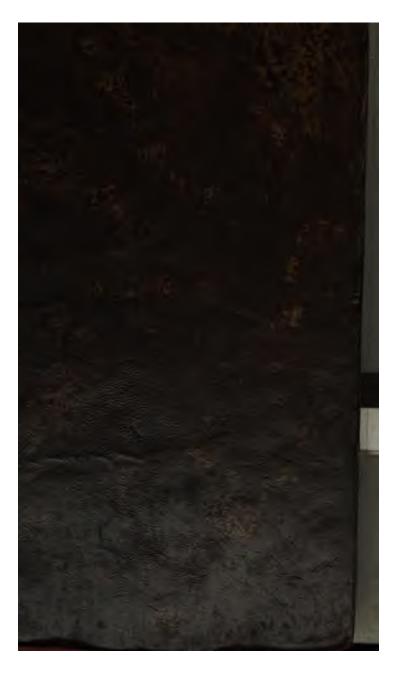

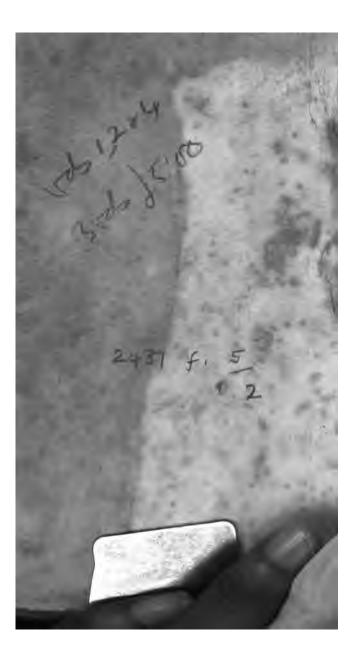

MARINA SERVICE

Ger. Proston Sporto 12 Man

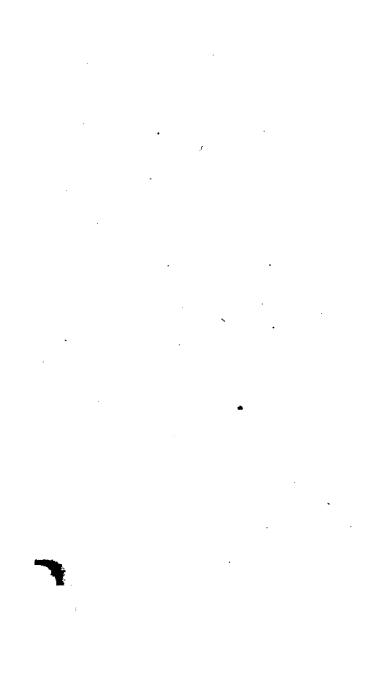

# HISTORIA DE PORTUGAL

COMPOSTA EM INGLEZ

SOCIEDA DE DE LITTERATOS, TRASLADADA EM VULGAR COM AS ADDICÇÕES

VERSÃO FRANCEZA, E NOTAS DO TRADUCTOR PORTUGUEZ, ANTONIO DE MORAES SILVA,

Natural do Rio de Janeiro.

Terceira edição, emendada, e accrescentada de muitos factos interessantes, extrahidos dos Historiadores da Nação até o anno de 1800, com algumas novas notas pelo mesmo traductor.

TOMO II. PARTE I.



# L I S B O A: NA IMPRESSÃO REGIA. ANNO 1828. Com Licença.

Vende-se em casa de Borel, Borel, e Companhia ás portas de Sancta Catharina quasi defronte da Igreja nova de N. S. dos Martyres na esquina da travessa de Estevão Galhardo.

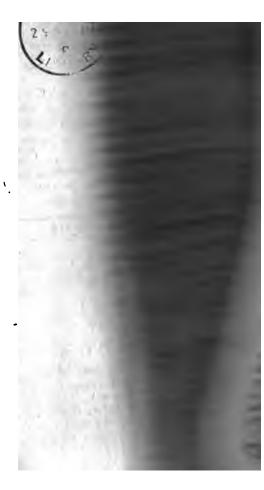

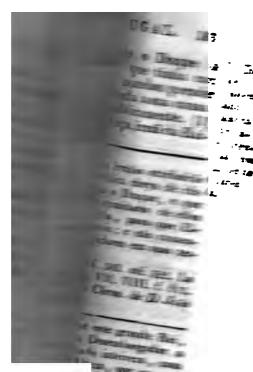

THE SHE



### INDICE

Dos factos mais notaveis da Historia de Portugal.

| <b>~</b>                                                | Pag.       |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Ecção IV. Que contem os Reinado                         | os         |
| a Likei D. Joao I., D. Duarie. L                        | <b>)</b> . |
| Affonso V., e D. João II                                | - 1        |
| Condições postas nas Côrtes a ElRei I                   | ).<br>     |
| João I.  El Rei de Castella entra em Portugal con       | , l        |
| as suas forças                                          | <br>- 6    |
| ElRei de Castella fica de todo desbarata                | t-         |
| do em Aljubarrota.                                      | <b>-</b> 6 |
| Casa ElRei com D. Filippa, filha do Du que de Lencastre |            |
| Trégoas com Castella                                    | - 11       |
| Desavenças entre ElRei, e o Condesta                    | - 13<br>-  |
| vel                                                     | - 16       |
| Entra D. Diniz em Portugal, e intitula                  | t-         |
| se Rei.                                                 | - 20       |
| Governo d'ElRei em tempo de naz                         | - 24       |

| Disposições para a guerra, e morte da       |    |
|---------------------------------------------|----|
| Rainha                                      | 28 |
| Gloriosa expedição d'ElRei a Africa; e      |    |
| tomada de Ceuta                             | 31 |
| Diversos pareceres sobre conservar-se, ou   |    |
| não a conquista de Africa                   | 35 |
| Prosperidades d'ElRei com scus filhos       | 38 |
| Seu procedimento cheio d'equidade a res-    |    |
| peito de Castella                           | 42 |
| Casamentos de seus filhos                   | 43 |
| Morte d'ElRei                               | 44 |
| Reflexões accrea do seu Reinado             | 45 |
| Succede-lhe seu filho D. Duarte             | 53 |
| Leis, que ElRei fez                         | 56 |
| Projecta ElRei a tomadu de Tangere          | 60 |
| Mão exito desta empreza                     | 62 |
| Soccorro enviado a Africa                   | 67 |
| Abandona-se o Infante D. Fernando á         |    |
| cortezia dos Infieis                        | 68 |
| Alvitre para se restituirem á Corôa os beus |    |
| desmembrados della                          | 71 |
| Morre El Rei de peste                       | 74 |
| D. Affonso V. succede a seu Pai debai-      |    |
| xo da tutoria da Rainha sua Mãi, que        |    |
| he privada da Regencia do Reino             | 79 |
| D. Pedro o Regente governa muito bem        | 86 |
| Triste fim da Rainha Mãi                    | 89 |
| Soccorro enviado a Castella                 | 90 |
| Prudencia da administração do Regen-        |    |
| te                                          | 92 |
| Chega El Rei á maioridade, e casa com       |    |
| a filha do Regente                          | 95 |

### INDICE.

| Os inimigos do Duque trabalhão por dei-                          |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| tallo a perder                                                   | 96   |
| He obrigado a defender-se com armas, e                           |      |
| morre na batalha                                                 | 101  |
| ElRei faz justiça á memoria do Regen-                            |      |
| te.                                                              | J 03 |
| Diversos successos                                               | 105  |
| O Infante D. Fernando quer assignalar-                           |      |
|                                                                  | 107  |
| Morte da Rainha                                                  | 108  |
| Vistas d'ElRei de Castella, e de Portu-                          |      |
|                                                                  | 109  |
| D. Affonso V. passa em Africa                                    | 111  |
| Morrem algumas pessoas Reaes                                     | 113  |
| Outra jornada d'Africa pouco feliz                               | 119  |
| O Duque de Vizeu torna a passar a Afri-                          |      |
| cu                                                               | 124  |
| Passa ElRei pessoalmente a Africa                                | 127  |
| Volta ao Reino cheio de gloria, e he cha-                        |      |
| mado o Africano                                                  | 131  |
| Determina-se ElRei a sustentar os direi-                         | 101  |
| tos da Princeza D. Joanna á Corôa de                             |      |
| Castella.                                                        | 134  |
| Máo successo de todo este negocio                                | 136  |
| Viacem d'ElRei a Franca a nadin con                              | 100  |
| Viagem d'ElRei a França, a pedir soc-<br>corro a ElRei Luiz XI i | 139  |
|                                                                  | 199  |
| D. Affonso V. enganado por ElRei de                              |      |
| França tenta, envergonhado, retirar-se                           | 140  |
|                                                                  | 142  |
| Procedimento do Principe na ausencia d'ERei.                     | 146  |
|                                                                  | 145  |
| Volta ElRei D. Affonso para Portugal                             | 147  |

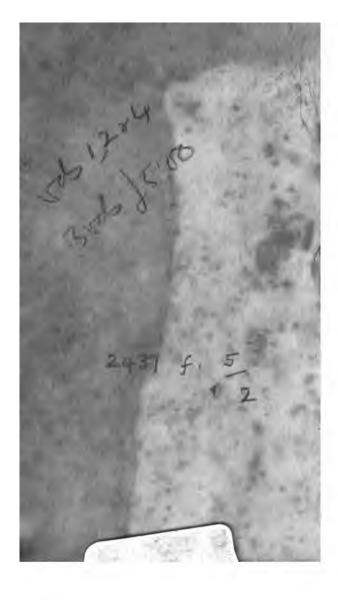

STATE OF SERVICES

Ger. Prostor.
Sporto 2 Man.
1830

# ÍNDICE.

viii

| Expedição do Duque de Bragança        | a   |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| Africa                                | _   | 267 |
| Embaixada magnifica d'ElRei D. Man    | oel |     |
| ao Papa                               |     | 268 |
| Vem a ÉlRei hum Embaixador dos Al     | e-  |     |
| xins'                                 | _   | 290 |
| Desgraças das suas armas em Africa, q | ue  | _   |
| o afflicem.                           | _   | 291 |
| Desprivança, e morte do grande Alb    | u-  |     |
| querque                               |     | 274 |
| Morre ElRei Catholico                 | -   | 277 |
| Máos successos da guerra d'Africa, q  | ue  |     |
| desgostão ElRei d'aquella conquista.  | _   | 278 |
| Embaixada da Persia a ElRei D. M      | u-  |     |
| noel                                  | •   | 273 |
| Morte da Rainha D. Maria              | -   | 281 |
| Tenta ElRei, mas debalde, formar hui  | na  |     |
| liga contra os Turcos                 | -   | 282 |
| Frustra-se a expedição contra Targa.  | -   | 283 |
| Negocios da India                     | -   | 283 |
| Cuida El Rei em abdicar o Sceptro;    | e   |     |
| muda de parecer                       | -   | 285 |
| Successos diversos                    | -   | 290 |
| Sábia politica d'ElRei                | -   | 294 |
| Negocios domesticos                   | -   | 299 |
| Procedimento generoso d'ElRei com o E | m-  |     |
| perador Carlos V                      | -   | 300 |
| Negocios d'Africa                     | -   | 302 |
| Projecto de ir pelo Reino de Congo    | ά   |     |
| Abissinia                             | -   | 306 |
| Casamento da Infanta D. Beatriz com   | 0   |     |
| Duque de Saboya                       | •   | 308 |

| INDICE.                                                  | ix              |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Fome cruel em Barbaria Morte inesperada d'ElRei          | 311<br>313      |
| Secção VI. Historia dos Reinados d'El-                   |                 |
| Rei D. João III., d'ElRei D. Se-                         |                 |
| bastião, e do Cardeal Rei D. Henri-                      |                 |
| - A                                                      | 328<br>328      |
| Fartida da Rainha viuva, D. Leonor                       |                 |
| Entra no valimento D. Antonio de Atai-                   |                 |
| de; e do seu nobre desinteresse                          | 336             |
| ElRei manda prudentemente sobrestar no                   |                 |
|                                                          | 337             |
| Torna Vasco da Gamá á India ; e lá                       | 339             |
| Casamento de D. Isabel de Portugal com                   | 900             |
| o Emperador Carlos V                                     | 339             |
| o Emperador Carlos V Estabelecimento da Inquisição       | 341             |
| O Infante D. Luiz accompanha o Empe-                     |                 |
| rador a Africa.                                          | 345             |
| Frustra-se a expedição dos Turcos contra os Portuguezes. | 348             |
| Balda-se igualmente a empreza dos Mou-                   | 010             |
| ros.                                                     | 348             |
|                                                          | 249             |
| Casamento da Infanta D. Maria com D.                     |                 |
| Filippe de Hespanha Successos diversos                   |                 |
|                                                          | 353             |
| Cuidado d'ElRei no bem de seus vassal-<br>los.           | 35 <del>1</del> |
| T                                                        | 356             |
| Successae narias                                         | 350             |

,

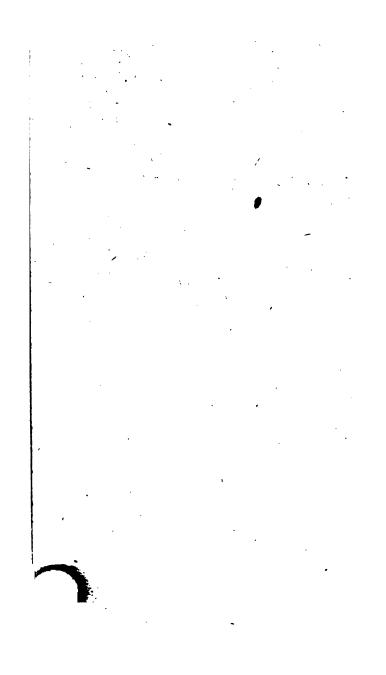

### DESCRIPÇÃO

DO

## REINO DE PORTUGAL,

## SECÇÃO IV.

Que contém os Reinados d'ElRei D. João I.; D. Duarte; D. Affonso V.; e D. João II.

Mestre de Aviz foi acclamado Condi-Rei de Portugal pelas Côrtes de coses pos-Coimbra aos 5 de Abril de 1385, e tas nas desde agora o chamaremos D. João ElRei I., para o distinguirmos d'ElRei D. D. João João de Castella seu competidor. (1) I.

<sup>(1)</sup> Este Rei era filho de D. Pedro o Justiceiro, e de D. Teresa Lourenço, donzella Gallega: nasceo em Lisboa aos 15 de Abril de 1358, e por isso se declarou tão depressa por elle o povo desta Capital, e foi tão constante no seu partido. El Rei deo-o a crear a Lourenço de Leiria, Martins tras a Chron c. 1. o seu pascimento aos 11 de Abril de 1357, Ciarom. II.

Nestas Côrtes pareceo conveniente accrescentarem-se alguns Capitulos

(\*) Nes- as de Lamego, (\*) a cuja observantas Côr-

se fer nunca menção das Car-

tes de

Lame-

tes não

dadan de Lisboa, e logo que chegou a estado de receber ensino, foi entregue a Nuno Freire de Andrade, Mestre da Ordem de Christo, que o creou com muito affecto, e sendo de 7 annos o levou go, por a ElRei, que, segundo dizem, nunca o

este titu- tinha visto. lo.

O Mestre da Ordem de Christo, vendo que ElRei se alegrava com a vista do menino, pedio-lhe para elle o Mestrado da Ordem de Aviz, que vagára por morte de D. Martinho de Avellar, o qual ElRei lhe concedeo, e armando-o Cavalleiro, o mandon para Thomar, onde estava o Convento principal daquella Or-(1) La dem. (1) Alli foi excellentemente educa-

Clede t. do, e a boa doutrina junta á sua boa in-I. f.332, dole, e qualidades pessones derão logo hum homem abalizado desde o tempo e 405. Faria . d'ElRei D. Fernando seu irmão, e o fi-Elogios zerão reconhecer por hum dos melhores dos Reis. Capitães, e dos homens mais habeis de Diz a Portugal.

Chron. Este Principe deo sempre bons conselhos a ElRei D. Fernando; expôz varias Conven- vezes a vida por seu serviço; e tratando a Rainha D. Leonor com todo o respei-Aviz, on- to, nunca quiz ser dos seus: votes cende se cri- surou publicamente a indecencia de seu procedimento, do que ella se vingou, comevar fazendo-o prender, e traçando-lhe a dior-

### cia ElRei se obrigou, e forão, que nenhuma das creaturas da Rainha

te, de que apenas se livrou, como disse- a exermos; mas esta offensa nunca se riscou da citar as
memoria da Rainha. ElRei seu irmão en- armas.
carregou-o de matar o privado daquella
Princeza, o que o Regente executou de-

pois da morte d'ElRei.

D. João I. foi profundo politico, e occultou sempre seus intentos debaixo das apparencias de candura, e franqueza. Grangeou as vontades dos homens mais capazes do seu Reino. Militares. Ecclesiasticos, ou Jurisconsultos; e sobre tudo ganhou o animo dos póvos, cujo caracter conhecia muito bem. ElRei se aproveitava delle, fazendo-o pôr em acção por meios occultos, e não suspeitos, vindo a succeder daqui, que elle não /parecia ser mais que hum instrumento, de que os póvos se servião, e que recebia delles aquellas mesmas ordens, que occultamente dictára. Com sua prudencia conseguio a confiança dos prudentes; com a firmeza, e gratidão a dos valerosos; e com a sua generosidade a da maior parte dos seus. Foi declarado Regente aos 27 annos de idade. e Rei aos 28.

El Rei era hum desses poucos homens, que não se alterão nas prosperidades, nem na má fortuna, e sem se ensuberbecer, mem ubater, quando a boa ventura sopra, ou acalma, sabia affectar a seus tempos elevação, ou modestia. Assim mostrando-se timido, e dando a entender,

A 2

D. Leonor Telles seria do seu conselho; que elle as excluiria de todos os officios da Coróa, e dos que se houvessem de exercer na Capital do Reino: que não obraria coisa de importancia, sem ouvir os do seu Conselho, para o que traria sempre comsigo alguns dos seus Ministros: que nunca faria guerra, ou pazes, sem consultar as Côrtes, que não obrigaria ninguem a casar, visto que o casamento devia ser livre; e que se elle Rei quizesse casar, houvesse de participallo antes de o fazer.

ElRei concedeo tudo o que se lhe propôz, menos esta ultima clausula, valendo-se da mesma razão de o casamento dever ser livre. Depois

que queria sahir do Reino, fez que o nomeassem Regente; e veio a ser Rei, promettendo titulos, governos, e fazeudas, quando apenas era senhor de huma pequena parte do Estado. Mas nisto foi sobre-excellente, que sendo grande mestre na arte da Dissimulação, nunca usou della senão em caso de necessidade: e ainda que podéra vingar-se de seus inimigos, a todos perdoou, até áquelles, que lhe faltdrão á fé: porque dizia, que se clemencia consolida os governos novos, e confirmava este seu dito com o que praticava.

disto foi acclamado, e espaçou para outra occasião o acto da Coroação. Nomeou a Nuno Alvares Pereira Condestavel do Reino, e a Gil da Cunha fez seu Alferes môr: confirmou a João das Regras (1) o cargo de Chanceller, e destes Senhores. com outros de igual toque, se compunha o Conselho do Estado. (2) Ordenadas estas coisas, pozerão-se El-Rei, e o Condestavel em campanha, e se apoderárão de varias praças por força, ou por capitulação, e destas foi huma a Cidade de Braga. ElRei fazia mui bons partidos aos officiaes Castelhanos, capitães dos lugares, que tinhão a voz d'ElRei de Castella , e se defendêrão; mas aos Portuguezes, que se achavão em identicas circunstancias, tratava os como rebeldes. (3)

(1) De Aregas lhe chamão outros, e parece que mais acertadamente olhando á inscripção ou letreiro da sua sepultura em Bemfica junto de Lisboa.

(2) Farja e Sousa. Chronica d'ElRei D. Joño I. por Fernão Lopes. Fernando de Menezes, Vida, e acções d'ElRei D. João I. Le Quien L. c. f. 316. La Clede l. c. p. 302. Memor. d'ElRei D. Sebastião por Barbosa, e Duarte Nunes de Leão abreviador de F. Lopes.

(3) Chron. d'ElRei D. Joso I. Faria e Sousa, Ferreras I. C.

O de Castella, na frente de todas as suas forças, e da flor da Nobreza Castelhana, entrou pela provincia de Além-Tejo, e segundo os Historiadores Portuguezes, pôz cerco á Cidade de Elvas, d'onde foi obrigado a levantar-se, e se retirou mui agastado, e triste para Ciudad Rodrigo, que estava á sua obediencia. Ali aconselhando-se com os seus, adoptou o parecer de almancebos inconsiderados, resolveo entrar segunda vez em Portugal, e devastar toda a terra, por onde passasse, para constranger o Mestre de Aviz (que assim chamavão os Castelhanos a ElRei de Portugal) a recolher-se em Lisboa, d'onde El-Rei de Castella se não levantaria, sem obrigar a Cidade a reconhecer a elle, e a sua mulher, a Rainha D. Beatriz, por legitimos Soberanos de Portugal. Sahindo depois a executar o que ali tracára tomou. e saqueou muitos lugares, e entre os mais o de Trancoso, a cuja Igreja se pôz fogo, porque junto daquella Villa fora desbaratado hum trosso de Castelhanos. (1)

ElRei de Portugal estava acam-

<sup>-(1)</sup> Fernando de Menezes. Mariana.

pado em Abrantes com pouca gente, affectando que não sabia qual partido tomasse, e ainda desesperação de expulsar o inimigo do Reino. Mas estas mostras encobrião o conselho, em que estava de esperar o soccorro de Inglaterra; e taes erão a sua prudencia, e valor, que a pezar das más apparencias, que lhe erão desfavoraveis, não havia quem reprehendesse o seu procedimento. Só o Condestavel requereo a ElRei, que désse batalha ao de Castella, dizendo, que o valor dos Portuguezes suppriria o seu pequeno numero; e que seria vergophoso estar vendo assolar o Reino, sem tentar alguma cousa a bem da sua liberdade.

ElRei ouvio-o repousadamente, e lhe respondeo com brandura: mas não mostrava a costumada alacridade, com que marchava em demanda do inimigo. Em fim hum official, que fora mandado reconhecer o campo Castelhano, entrou a derramar voz pelas gentes de guerra, que o exercito inimigo era na verdade numeroso, (\*) mas que vinha mui que-

<sup>(</sup>a) Maris refere, que o exercito Portuguez era de 6,5500 homens: o Castes lhano de 21 d. Pigl. 4. c. 1.

brantado, e falto de mantimentos: e como havia entre elles pouca ordem, não seria difficil tomalos huma vez de subito. Isto dizia o official por ordem d'ElRei, e enganava assim os Portuguezes, porque as tropas Castelhanas estavão no campo de Aljubarrota muito bem postadas. e provídas de tudo.

de Castella fica de todo

ElRei

roia.

Mas os Portuguezes com estas novas entrárão a pedir, que os letado em vassem á batalha; e fazendo o Con-Aljubar. destavel mais instancias sobre isto. ElRei, como levado a seu pezar, mandou abalar as suas tropas. Os Castelhanos estavão de muito melhor condição, que os Portuguezes, e sahirião com a victoria, se soubessem conservar as suas vantagens; porque erão 30 mil (segundo as melhores relações) contra 6 mil e seiscentos Portuguezes, posto que alguns Hespanhoes assommão o número destes a dez mil. (1) O Condestavel mandava a vanguarda, (\*) Mem Rodrigues de

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. Teixeira. Garibay.

<sup>(\*)</sup> Nella ía o famoso batalhão dos Namorados: amores, amores, era o appellido de guerra dos taes; amores de minha malher, dicerão alguns casados; esta alegria durou até o reinado do Senhor D.

Vasconcellos a ala direita, Antão Vasques a esquerda, e ElRei hia no

centro. (1)

Os Castelhanos forão os que começárão a ferir, e tão ardidos no primeiro ataque, que o Condestavel se vio obrigado a retirar-se, e ElRei vendo-o naquella afronta, mandou abrir a batalha até o centro, para o recolher. Os inimigos, que perseguião os Portuguezes desordenadamente, forão accommettidos pelos lados, e ao cabo de meia hora se achárão desbaratados, com perda de muitos officiaes principaes, e ElRei de Castella montado em huma mula se acolheo de noite a Santarém. Esta victoria decisiva foi ganhada aos 14 de Agosto, ás quatro horas de- 1386. pois do meyo día.

Aos Castelhanos faltárão 10 mil homens: levantárão-lhe a obediencia as praças circumvizinhas, que esta-

João 3. e murchou logo, e morreu no de seu neto averso a amores mesmos conjugaes.

<sup>(1)</sup> O exercito Real ou a Hoste constava de avanguarda, dianteira, (vanguarda) batalha (centro), e reçaga (reguarda) e alas; carruagem, ou bagage, alias frasea, (Pina Chron, de D. Af V. c. 177.).

vão por elles, e se derão a ElRei de Portugal. O Condestavel entrou por Castella, e desbaratando felizmente o Mestre de Sant'Iago, que morreo na peleja, voltou para q Reino coberto de gloria: (1) de sorte que nesta só campanha se decidio a sorte de Portugal, e ElRei veyo a ficar seguro para sempre no seu throno.

E querendo premiar o Condestavel, o fez Conde de Ourém; recompensando assim mesmo grandemente os mais officiaes, que o servírão. (2) No principio do anno seguinte tomou ElRei Chaves, depois de hum prolixo cerco, e entrando em Castella, cercou Coria, d'onde se vio obrigado a levantar-se. Aqui foi que elle esquecido da sua ordinaria discrição disse gracejando: "Que não n rendéra Coria, por lhe faltarem n ali os bons Cavalleiros da Tabola " redonda. " Do qual dito picandose Mem Rodriges de Vasconcellos, lhe replicou logo: " Que se os bons n Cavalleiros lhe faltavão nas occan siões, tambem a elles lhes faltava

<sup>(1)</sup> Chron. d'ElRei D. João I. Faria. Mariana. Ferreras. A batalha de Valverde. (2) Faria e Sousa, La Clade. Le Quien.

n e bom Rei Artur, que os soun besse melhor conhecer, e capitanear; ne ElRei cahindo na indiscrição, que commettera, houve por

bem calar-se. (1)

Chegado o Duque de Lancastre Rei com a Corunha, foi ElRei de Portugal D. Fiencontrar-se com elle, a quem acom- lippa, fipanhavão sua mulher D. Constan- Lha do cia, que se dizia Rainha de Castel- Duque la, e suas filhas. ElRei de Portugal de Lenajustou logo o seu casamento com D. castre. Filippa, que era a mais velha destas princezas (\*), e tanto que obte-

<sup>(1)</sup> Lopes: Le Quien t. I. f. 331. La Clede t. I. 1. 10. Maris D. 4. 1. diz, que ElRei prudentemente reconhecera. que faltara alli tambem ElRei Artur, pois que este era um dos Cavalleiros da Tavola Redonda, e elle confessara a falta de todos: mas quanto ao sen valor pessoal é digna de ver-se a Chron. antiga por Fernão Lopes parte 2. e Lusiada IV. est. 36 e seg.

<sup>(\*)</sup> ElRei a preferiu á irmá D. Catharina mais moça, por não se obrigar a sustentar o direito que esta tinha á coros de Castella, dizendo que o casamento com esta era de arruïdo e Litigio, prudencia, que não teve seu neto. Chron. de D. J. 1. c. 68: De D. Af. V. c. 48 e até que a Rainba tivesse casa e estado lhé deu as rendas da Alfandega de Lis-

ve as dispensas do Papa, fez as suas vodas solemnemente na Cidade de Lisboa. (1)

Etornando á guerra com os Castelhanos, que referiremos em summa, ElRei com o Duque seu sogro fizerão varias entradas em Castella, que lhe fundírão pouco. Porque El-Rei de Castella sabendo que o ar pouco saudavel, e ardente de Galliza era mui contrario á saude dos Inglezes, guarneceo bem as fronteiras, e mandou retirar todos os mantimentos; de sorte que Inglezes, e Portuguzes tiverão por boa dita recolherse sem pelejarem. E voltando ElRei a Lisboa, enfermou grave-

citados na nota untecedente. Ferreras t.

V. f. 533.

boa, da Portagem, e Paço da Madeira que então montavão a 25% dobras por anno, e no tempo, em que Duarte Nunes de Leão escrevia subirão as da Alfandega a 200 contos, as da Portagem a 8, as do Paço da Madeira a 10 = 218 contos de reis. Leão Chron. de D. João 1. cit. c. 68. ediç. de 1780. As dobras valedias, e da bande, valião 216 reis, as cruzadas 270. V. Orden. Manuel L. 4. T. 1. § 1. e Severim Notic. Disc. 4. § 21. compar. com as Orden. Affons. L. 4. T. 2. § 13. (1) Walsingham, e os mais Authores

mente; e a Rainha teve hum máo successo; o que tudo junto ao deploravel estado do Reino causou grande consternação, de que se alliviou a maior força com a convalescenca

d'ElRei, e da Rainha.

O Duque de Lancastre, com Tregoas sua familia, e a gente de guerra em-com Casbarcárão-se por consentimento d'El-tella. Rei de Portugal para os estados, que os Inglezes tinhão em França, e forão escoltados por huma frota Portugueza, promettendo firmemente tornarem no anno seguinte com mayores forças. Mas em chegando a Bayona, consta, que o Duque sizera hum tratado com ElRei de Castella, em virtude de qual seu filho, o Principe D. Henrique havia de casar com D. Catharina, filha segunda do Duque, para se terminarem as pertenções, que reciprocamente havia entre elles. (1)

Os Historiadores Hespanhoes dizem, que este tratado causou grande desgosto a ElRei de Portugal: mas os Portuguezes affirmão, que, pezadas bem todas as circumstancias. ElRei ficou menos offendido.

<sup>(1)</sup> Chron. & ElRei D. João I. por Fernão Lopes. Le Quien 1. c. f. 336.

1990 aos de hum cavallo, sem deixar filhos 9 de Ou- da Rainha D. Beatriz, cessárão totubro. dos os pretextos das hostilidades con-

tra Portugal. (1)

Succedeo-lhe hum Principe menor, e com elle se prorogárão as tregoas por 15 annos, com partidos favoraveis aos Portuguezes; mas os Historiadores desta Nação dizem . que os Hespanhoes guardárão tão mal às condições ajustadas, que El-Rei D. João não deixaria de procurar pelas armas a sua satisfação. se o não estorvassem alguns trabalhos domesticos, dos quaes, porque não referem a origem, e qualidade, nós comparando os Authores tra-

balharemos por dar no rasto da verdade. (2)

Desa vença o Con-

O Chanceller João das Regras. que era grande Politico, e mui eloentre El- quente, tentou mudar o animo d'El-Rei á cerca das grandes liberalidades, que tinha feito, e lhe apontou destavel. em particular as extraordinarias doações, com que premiára o Condestavel Nuno Alvares Pereira das

<sup>(1)</sup> Chron. d'ElRei D. João I. por Leão c. 75 Rud. Sauctii Hist. Hispan. (2) Lopes. Mariana l. XIX. Ferrers t. VI. f. 50.

quaes elle se não aproveitára, antes com real generosidade, satisfazendo aos que servírão debaixo de suas bandeiras, se fizera em certo modo senhor do Além-Téjo, e do Algarve. (\*) Em fim concluio, dizendo a ElRei, que Elle tinha já muitos filhos, e que vindo, como era provavel, a ter muitos mais, seria necessario provellos de patrimonio, o qual nunca podia ser tão largo, como o que o Condestavel tinha por favor da Real munificencia.

ElRei movido destas razões, publicou huma Lei, pela qual revogava todas as doações, que fizera; mas ao mesmo tempo indemnisava os que a ordenação desfavorecia, e lesava, (1) entre os quaes tinha o

<sup>(\*)</sup> E não erão sómente doações, mas. privilegios. V. as Chron. de Fernão Lopes, e a Chron. ant. do Condestavel: e da muis plena revogação destes privilegios, forma dos juramentos das homenagens etc. se derivou a desgraça do Duque de Bragança (em cuja familia entrarão os privilegios, merces, e doações) no tempo do Senhor D. João 2, mais seguro já no trono, que seu bisavo, que teve de poupar o Condestavel, e os grandes vassallos.

<sup>(1)</sup> Fernão Lopes, Le Quien l. c. f. 344. Tom. II.

primeiro lugar o Condestavel, que era o mais prejudicado. Polo que vindo á Côrte, se foi defender a sua causa ante ElRei, que em razão da antiga amizade, o ouvio com muita brandura, mas deo-lhe em resposta, que não podia revogar aquella ordenação; com a qual resposta e Condestavel se retirou para suas terras, e dando ordem a seus negocios, mostrou que queria sahir do Reino. (1) (\*)

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Chron. ant. do Con-destavel. Lisboa 1623. fol.

<sup>(\*)</sup> Neste tempo refere Maris, que se passárão para ElRei de Castella muitos fidalgos Portuguezes. (Dial. 4. c. 3.) estes favorecião o Infante D. Diniz filho do Senhor D. Pedro, e de D. Ignez de Castro, que lhes parecia ter melhor direito, que ElRei D. João I. Mas nent entes poucos, nem os das queixas contra B Senhor D. Saucho II, os traidores aos Senhores D. João II e IV e D. José L deshonrão o corpo da nução. Camões diz com verdade, que dos Portuguezes alguns traidores houve algumas veres. Mas por compensação destes veja-se a lealda. de da nação aos seus Reis naturaes na gloriosa acção de 1640 em todo o Reine, e colonias; foi um consentimento universalissimo. Por tres governadores, que venderão uma sentença desnecessaria a

Esta resolução assustou, e desgostou a ElRei, o qual enviou ao Condestavel alguns Ecclesiasticos graves, que lha desaconselhassem; mas não acabárão nada com hum homem, cuja alma grande não podia compadecer tal injustiça ao seu modo de entender. Por onde ElRei o mandou vir á Côrte, e recolhendo-o eomsigo no seu retrete, lhe explicou os verdadeiros motivos do seu procedimento, e taes razões, lhe deo que o Condestavel sahio muito satisfeito, e a ordenança Real se executou sem outra contradição. (1)

Não faltou quem julgasse, que ElRei intentando casar seu filho natural D. Affonso com a filha do Condestavel, não queria que elle tivesse melhor patrimonio, do que seus irmãos os Infantes, que erão legitimos: e que o Condestavel como entendeo, que esta era a verdadeira, o justa causa do que ElRei fazia, e para falta de amizade a seu respei-

Filippe II tivemos outros, que antes quierio ser leaes vassallos, que Reis do lega, e Ternate. etc.

<sup>(!)</sup> Menezes. La Clede t. I. l. 11. Le Quien t. I. f. 345. cit Chron. ant. do Condestures.

to, esteve logo por quanto ElRei quiz. Por tanto deveremos collocar este exemplo entre os poucos, e raros de dissensões entre hum Rei, e seu vassallo, que se terminassem sem prejuizo de nenhum; mas será bom lembrar, que isto passava com personagens de consummada capacidade.

Entra
D. Diniz em
Portugal, e
intitulase Rei.

Entre tanto o desabrimento, e ciume das duas Nações Portugueza. e Castelhana, ia fazendo seu effeito, e o fogo da guerra lavrando por baixo das cinzas. ElRei de Portugal pretextando com a má observancia das condições do ultimo tratado, tomou d'assalto Badajoz, e fez huma entrepreza em Albuquerque, praça forte, e de consequencia. Disto irritou-se D. Henrique de Castella; e ateyando-se de novo o incendio da guerra, fez o Condestavel huma entrada por Castella. (1) E em quanto ElRei 'de Portugal' traçava projectos de mais importancia, soube com grande espanto, que Vasco da Cunha, Fernão Pacheco, e João Affonso Pimentel, se havião retirado para as terrras de seus inimigos, e que fizerão levantar contra elle

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. Fernão Lopes.

muitas praças de Portugal; e succedia isto, quando o exercito deste Reino andava em Galliza, onde haviao tomado Tuy, cujas muralhas, e fortificações o Condestavel man-

dava reparar. (1)

Mas bem depressa se veio a entender a causa da deserção destes Fidalgos, quando D. Diniz de Portugal com tropas Castelhanas marchou até Bragança, e ajuntando alli os malcontentes, se fez acclamar Rei de Portugal. Sabido isto, sahio logo o Condestavel contra D. Diniz, quanto ElRei D. João no Porto aprestava os seus; polo que os amigos daquelle Infante lhe aconselhárão, que, deixado o titulo de Rei, se recolhesse a Castella, o mais occultamente que podesse. (2) Mas a sua retirada não pôz termo á guerra, cujos gravissimos damnos soffrião sem o menor proveito os vassallos das

<sup>(1)</sup> Fernão Peres de Gusmão. Garibay. Fernão Lopes. Ferreras t. VI. Maris D. 4. c. 3. Leão Descripç. de Portug. e. 87, pag. 315: mas desnaturão-se do Reino, por não caírem em deslealdade, ao uso d'aquelles tempos, e assim o fez Fernão de Magalhães no Reinado do Senhor D. Manuel.

<sup>(2)</sup> Faria e'Sousa. Le Quien 1. cit.

duas Corôas. Por onde os Reis ambos se resolvêrão a negociar paz, e nomeárão Plenipotenciarios, que na verdade se separárão sem ajustar nada: mas tornando-se a ajuntar, convierão em se fazerem tregoas por dez annes com condições iguaes. (1)(2)

(1) Os mesmos Authores, e Ferreras I. c. (2) Por 15 annos traz Maris, e depois se converterão ao anno de 1411 em paz perpetua, folga muito necessaria para reformar a nação de gente. Muitas terras de Portugal, por occasião desta guerra ficarão despovoadas, on perto disso. V. Barros Panegyr. do Senhor D. João 3.

pag. 33 ediç. de 1791.

Estas perdas, que facilmente se não reparão onde ha tantos celibatarios de ambos os sexos, e a agricultara fica em decadencia por falta de braços, pola pobreza, que as guerras deixão, accrescentadas com a deserção, ou emigração de muita Nobreza, que seguio as partes do Custelhano, deixando suas terras incultas, causarão a decadencia da agricultara, outra causa mui certa de se hermarem as terras, e minguar a povoação. Neste estado de cousas começou a mal considerada empresa das Conquistas de Africa, que consumito gente, e dinheiro, isto é o que era necessario para roduzir a agricultura, unica fonte então de Pouco depois fallecendo ElRei de Castella, a Rainha, Tutora do Prin-

nossas riquezas, ao florente estado, em que a poserão os primeiros Reis, que se prezavão de povoar, fazer aproveitar as terras, e deixar thesouros, sem escanda-

lo nem oppressão dos povos.

A frontaria perpetua contra Mouros privava o estado dos que morrião uas correrias quotidianas, mancebos solteiros de commum: accrescentava os cavalleiros que os Capitáes armavão, para excitar a emulação, gente pobre honrada, que não casava por não poder suportar as despezas annexas ao estado; augmentava a despesa do Estado em moradius, e outras remunerações, privava o mesmo Estado das contribuições de quem ficava privilegiado; u agricultura, e industria de braços, que cuidavão desbonrar-se tratando as artes. e a Lavoira, apezar de que esta não abatia a fidalguia, e nobreza, quando trabalhara por necessidade. (Orden. Af. L. ) Mas em todo tempe trabalhar por necessidade parecea desluzimento a gente vaidosa, e destes é • mayor numero. Ficou em memoria que um Rei nosso comparava estes cavalleiros e os escudeiros á sardinha porque erão muitos e custavão pouco: mas elle não via quanto custa ao Estado, e a um estado pequeno a multiplicidade de gente que não propaga honestamente; e por digmicação, ou semelhante motivo deve manter-se das sobres do euer de gentifo. cipe D. João seu filho, converteo as tregoas em pazes; e mediando breve intervallo, pedio a ElRei de Portugal soccorro contra os Mouros, o qual não só lho mandou, mas offereceo-se-lhe para capitanear as tropas de Castella, (por ser o Principe de menoridade) o que o Conselho da Rainha lhe persuadiu, que não acceitasse por hum baixo motivo de ciume. (1)

Governo d'ElRei em tempo de paz.

O ultimo tratado de paz, e o generoso procedimento d'ElRei D. João I. contribuírão para moderar os odios, que inquietavão as duas Nações; e ElRei teve fólga, e descanço para entender na felicidade de seus vassallos. (2) E como não se creára com o fasto de Principe, e nunca fóra orgulhoso, viveo com os Nobres

do artifice, do lavrador. O Commercio daquelle tempo era pouca cousa; basta elharmos ao estado da agricultura de então, e successivamente, a algumas leis capazes de matar o Commercio; as grandes imposições sobre o sal artigo de exportação mui consideravel naquelle tempo.

<sup>(1)</sup> Chron. d'ElRei D. João I. por Fernão Lopes. Mariana.

<sup>(2)</sup> E não se esquecendo da segurança do Reino ordenou como houvesse armas prontas para 1550 homens; alem de 3/290

na familiaridade, com que em moço os conversava; coisa por certo rara. Assim mandava-os muitas vezes comer á sua real meza; visitava-os; e quando lhe vinhão fallar, acompa nhava-os até á porta da sua camara. Este Rei tinha por maxima, que Principe sem dinheiro deve premiar, e pagar com affabilidade; porém elle não o fazia por mesquinho, (\*)

homens d'armas para os casos repentinos d'invasão, repartidos polos Mestres d'Ordens, Bispos, Priores, e Abbades, que os devião manter, e ElRei os que lhe tocavão. Senerim Notic. de Portug. Disc.

2, § 7. Lopes. Ledo. Maris.

(\*) Nem por affectação, mas por affecto, e reconhecimento, e a exemplo do Senhor D. Pedro que como diz a sua Chronica foi grande creador de fidalgos; o Senhor D. Fernando já se dice qual fora para elles: o Senhor D. Duarte emparou todos os criados de seu pai que foi um Principe muito humano aos seus. ElRei D. Affonso V não lhe ceden nesta qualidade: veja-se qual foi o Senhor D. Manuel, que até teve escolas no Paço para os mocos de seu servico, e dellas saiu João de Barros; o Senhor D. João 3.º se encerrou por um bom piloto que lhe morreo, e acompanhou de S. Domingos á porta da sua casa uma Senhora dos Almadas de cujo casamento foi padriporque a sua grande liberalidade o

tinha empobrecido.

Mas a pezar disto, não deixava de ser Rei, e severo onde convinha. e talvez inflexivel, se o rigor era necessario. Vê-se isto no que praticou com certos facinorosos, que andavão a serviço de alguns Fidalgos dos principaes da Côrte, e que á sombra da protecção delles estavão dispostos a commetterem cada dia novos crimes. Contra os taes publicou ElRei hum Edicto, e o fez executar tão bem, que chegou a exterminar aquella praga. Sobre isto não consentia, que os officios, e cargos se vendessem, e não os dava senão aos benemeritos. Diminuio os tributos, logo que o pôde fazer, e como era amigo da industria, procurava os seus progressos, dando elle mesmo o exemplo. (1)

nho etc. Estas hondades desacostumárãose depois da sujeição a Hespanha. O grande D. Aleixo de Menezes na fula a ElRei D. Sebastiao justamente attribue á
paternal hamanidade dos nossos Reis o
augmento, e explendor da Monarchia. V.
Filosofia de Principes t. 1. pag. 90 e 91.
e a Chron. de D. Sebast. por Menezes
cap. . . .
(1) Moderou as despezas da casa Real.

Os seus amigos antigos sempre forão d'ElRei bem recebidos; e antes de fazer qualquer coisa de importancia, dizia: "Ŝerá bom que saiban mos o parecer do Condestavel.n Quando suas rendas tiverão augmento, entrou a indemnisar as pessoas lesadas pela revogação das primeiras doações, que fizera: e todos tinhão tal opinião do seu amor á justiça, que os que padecião falta della, attribuião-no a necessidade, não á vontade d'ElRei. E não sendo muito affeicoado a espectaculos, e festas, dizia, que de todos os entretenimentos a conversação era o que custava menos, e o mais proveitoso: e os Nobres de Portugal lhe devem a elle a primeira introducção da Litteratura entre os seus Cortezãos. (1) (\*)

em que se consumião as grandes rendas da Coroa: perdoou aos Povos 1 da cisa, que elle mesmo pagava com o geral, para evitar frances deste imposto. V. Orden. Affons. L. 2. T. 59. reposta ao § 1.

<sup>(1)</sup> Menezes. Lopes. La Clede. ubi supra Faria e Sousa. Le Quien l. c. p. 385. e seg.

<sup>(\*)</sup> Duarte Nunes de Leão attribue o melhoramento da educação, e policia da Linguagem á Senhera D. Filippa. Seus

Disposira, e morte da Ràinha.

ElRei mostrára mais de huma ções pa- vez o desejo, que tinha de fazer ra guer. Cavalleiros os Principes seus filhos; mas a elles fazia-se-lhes penoso armarem-se em tempo de paz, e tanto, quanto a ElRei o emprehender huma guerra só para os condecorar com a ordem da cavallaria. (\*) Mas em fim mandou fazer preparos para guerra de mar, e terra, com que os Principes vizinhos se inquietárão, e não descobrio a sua tenção, salvo ao Conde de Flandres, contra quem deo a entender, que armava; e quei-

> filhos tomarão motos, ou Lettras das empresus em Francez como se lem nas suas sepulturas em a Batalha v. Sousa Hist. de S. Domingos, e Lobo Corte na Aldea. o immortal Camóes lhes chamou justamente "Inclita geração, altos Infantes,, (Lusiada) O Senhor D. Henrique por si só faz época na historia do espirito humano, e entre os homens grandes de verdadeira grandeza, Pina Chron. de D. Affonso V. c. 144. Vida do Inf. D. Henr. por Francisco José Freire.

> (\*) V. em Matheus de Pisano (tom. 1. dos Ineditos da Hist. Portug. pag. 15.) e na Chron. de Fernão Lopes p. 2. as justissimas, e mui prudentes contradicoes, que tinha a guerra d'Africa; por tributos para guerra voluntaria; enfraquecer o Reino, e facilitar aos Caste

xando-se de que este Principe lhe estorvava o Commercio dos Portu-

lhanos a conquista de Granada, com que ficavão mais poderosos etc. A fala, e as razões, que tras Pirano, se attribuem a ElRei. Veja-se na Chron. do Senhor D. Duarte por Rui de Pina as falas do Inf. D. Pedró, do Duque de Burcellos etc. contra a jornada intentada polos Infantes D. Henrique e D. Fernando. (Pina cit. c. 19. e 20 etc.) Um dos motivos que E-Rei allegava para esta empreza era lavar as mãos no sangue infiel manchadas dos Christãos seus vizinhos a quem fizera uma guerra defensiva, e tão justa. Era costume e antiga disciplina da Igreja aconselhar-se algum modo de penitencia a quem fazia alguma morte, ainda que fosse na guerra mais justa. (Fleuri Disc. 3. sur l'Hist. Eccles. § X.) Mas que modo seria de penitencia emprender uma guerra volunturiamente offensiva, e apagar peccudos com o que parece injustica, segundo a reposta que o Papa e Cardeaes, sobre identica empresa derão ao Senhor D. Duarte, e se refere nas suas Chronicas por Rui de Pina, e Duarte Nunes de Leão. Cap. 8. A opinião do mais eminente Theologo daquelles tempos. era que os fieis podião fazer guerra nos infieis quando estes empecião nos verdadeiros Crentes, ou persuadindo-os a renegarem a Fé de Christo, ou perseguindo-os abertamente. S. Thomas 2. 2. q. 10. a 8. Pode ser, que os Mouros

guezes, publicou, que queria vinagar-se delle. Mas o Conde, sabendo que ElRei hia contra os Mouros de Africa, ordenou as cousas, como lhe convinhão, para fazer melhor o seu papel: e ElRei depois de ter prestes toda a armada, que elle mesmo queria capitanear, nomeou o Mestre da Ordem de Christo para governar o Reino em sua ausencia, e descobrio o seu verdadeiro intento á Rainha sua mulher, a quem nunca o declarára. (1)

stancias para o trastornar de ir em pessoa áquella jornada; mas em vão.

atormentussem os Castelhanos Christãos para se resgatarem, porque o mudarem de religião era fazer-lhes perder o preço do resgate, de mais valor para os Mouros, que a malsegura, e suspeitada apostasia de um elche.

<sup>(1)</sup> Fernão Lopes. As Chronicas attestão quando a Rainha pediu a ElRei Licença para seus filhos irem áquella empreza elle lhe declarou a tensão que tinha de ir com elles. (V. Leão Chron. de D. João 1. cap. 82.) e sinda que ella o dissuadiu, mas a final accrescentou que ella contra serviço de Deus não fallava, e que so mesmo Deus pedia que em seu proposito o ajudasse.

o que não fora assim, se os Principes não trabalhassem muito pelo entreterem na primeira resolução. Poloque o temor, e inquietação da ausencia d'ElRei fizerão tal abalo no animo da Rainha, e ella adoeceo de mal tão forte, que em breves dias foi sepultada, com sentimento d'El-

Rei, e de toda a Côrte. (1)

A frota armada para a jornada Gloriosa de Africa compunha-se de 50 galés, expedi-33 navios grossos de guerra, e 140 d'ElRei de carga, e transporte, onde entre a Afrisoldados, e marinharia se embarcá-ca, e torão 50% homens. E entrando no por- mada de to de Lagos, onde se publicou aos Ceuta. que nella hião a Bulla da Cruzada, mandou-a ElRei fazer-se ao mar, e embocado o Estreito, que proejasse contra Ceuta, que se avistou aos 14 de Agosto, sendo os Infantes D. Henrique, e D. Pedro os primeiros, que alli desembarcárão, seguidos de todo o resto, aos 21 do mesmo mez. (2)

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Ferreras l. c. p. 213. Le Quien. Diz a Chron. que foi ferida de peste: é de crer que o desgosto lhe accrescentaria a doença, e as consequencias della.

<sup>(2)</sup> Menezes. Ferreras ubi supra.

Sala-Bensala, Governador de Ceuta, havia feito grandes aprestos para sustentar hum cerco, que de muito antes previa; e tinha recolhido na Cidade hum grosso número de gentes auxiliares: mas como o vento derramou a frota dos Christãos, estes soldados se sahírão de Ceuta para suas terras. Os Portuguezes começárão logo a combater a Cidade com toda a força, participando por igual do perigo, e da gloria os Infantes D. Duarte, D. Henrique, e D. Pedro, até que ganhou a Cidade, e os Mouros se acolhêrão ao Castello. (1)

ElRei o mandou escalar, e Sala-Bensala vendo, que não tinha donde esperar soccorro, depois de se defender da primeira afronta, desamparou o alcaçar, e fugio de noite. ElRei (2) mandou logo sagrar a Mesquita maior, e reformar a Cidade de fortificações, e deixando nella huma boa guarnição capitaneada por D. Pedro de Menezes, Conde (3)

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Lopes.

<sup>(2)</sup> Marmol. Ferrerus l. c. p. 214. La Clede l. 11.

<sup>(3)</sup> D. Pedro ainda não era Conde; sendo engeitada aquella perigosa capitania de

de Alcoutim tornou a embarcar com o resto da sua gente aos 2 de Setembro, e aportou felizmente em Portugal, onde desembarcando em Tavira, e fazendo resenha da armada, recompensou a todos os que se distinguírão naquella facção; e fez o Infante D. Henrique Duque de Vizeu, e ao Infante D. Pedro Duque de Coimbra. (1) Neste mesmo anno abolio ElRei das datas a era de Augusto, que já havia sido abolida em Aragão no anno de 1350, e em Castella no de 1338, começando-se a contar dahi em diante, do Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo. (2)

Os Principes de Africa ligarão-

alguns fidalgos velhos, D. Pedro se valeu da intercessão desses mesmos para que El-Rei lha desse. Depois foi feito Conde; De Vianna lhe chama Maris. v. a Chron. por Azurara tom. 2. dos Ineditos da Real Academ. de Lisbou: no L. 1. c. 4. se acharão as razões que no Conselho geral, que El-Rei teve em Ceuta, se apontárão para não conservar esta conquista. V. no Cap. V. as razões em contrario, e bem le-

<sup>(1)</sup> Ferreras ubi supra. Lopes.

<sup>(2)</sup> Petavius Doctr. Temp. 1. X. 1. 58. Spondan. ad annum 1419. Mariana. Por Tom. II.

se logo para cobrarem Centa dos Portuguezes, o que obrigou ElRei a enviar a Africa com grande soccorro os Infantes D. Henrique, e D. João, os quaes tiverão maistrabalho em conservar, do que havião tido em tomar; mas em sim depois de vencerem o inimigo por mar, e terra, ficou Centa polos Portugues. Esta sua victoria soi fatal a Abusaid, Rei de Fez a quem os Mouros imputárão a sua perda; e conspirando os vassallos contra elle, lhe derão a morte, da qual se seguírão taes revoltas em Fez, que aquelle Reino esteve 8 annos sem Soberano. (1) Mas. não se poderá entender com que direito os Portuguezes tomárão Ceuta, salvo se suppozermos, que continuavão as antigas guerras com es Mouros de Africa. (\*)

Lei de 22 de Agosto, na Orden. Af. L. 4. Tit. 56. vulgarmente a era de Ces es.

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 374.

<sup>(\*)</sup> V. em a Chron. do Seuhor D. Duarate (no tom. 1. dos Inedit. da Hist. da Portug.) cap. 20., a decisão do Consistorio sobre o direito de guerrear os Mouros: e quanto á prudencia, com que se commettia esta empreza, a sabia falla, que no capit. 19 da cit. Chron. se attiga

No Conselho d'ElRei, a pezar Diverdo feliz successo de suas armas, hou- sos pave variedade de votos sobre dever-receres se, ou não sustentar em Africa a Ci-sobre dade de Ceuta. (1) Dizião huns, que var-se, melhor era arrazalla, e poupar as- ou não d sim os grandes custos, que faria a conquissua conservação, pagando o grosso ta de presidio, que devia ter, e além des- Africa. tes, os soccorros, que haveria mister, quando os Mouros a sitiassem. Outros 'seguindo o caminho opposto, sustentavão, que a conservação de Ceuta era util a toda a Hespanha; porque atalhava a communicação dos Mouros della com os de Africa, e facilitava assim a conquista do Reino de Granada.

Allegou-se mais, que os Mouros como Infieis, e aggressores, quando invadírão Hespanha, devião olhar-se como inimigos hereditarios, e perpetuos: que devião buscar-se

bue ao grande Regente D. Pedro irmão d'ElRei: as piratarias dos Mouros erão a razão mais justificativa.

<sup>(1)</sup> Este Conselho geral teve-se em Ceuta mesmo, depois de tomada a praça. Azarara p. 3 da Chron. do Senhor D. Joio I., e Chron. do Conde D. Pedro de Menezes. L. 1. c. 4.

todos os meios de impedir as suas correrias, desembarques, e roubos, (\*) não havendo para este intento coisa tão adequada, como guardarem os Portuguazes o Castello, a cidade, e porto de Ceuta. Accrescentou-se a isto, que as despezas com esta conquista se podião supprir, obrigando o Papa ao Ciero a contribuir para ellas: que a guarnição da Cidade sería huma quasi escola marcial das Ordens Militares, e subsistiria em parte á custa dellas; e que em fim

<sup>(\*)</sup> Estas hostilidades erão a causa mais justificativa da guerra contra os Mouros: os interesses della manter o espirito, e disciplina marcial. Mas alargar conquistas de praças sem territorio, onde os vencedores estavão como cercados, e perdião frequentemente gente em correrias, e cavalgadas, sem terem mantenca de lavouras, supprindo se de um Reino pequeno, despovoado, e pobre foi talvez a causa remota da sua decadencia, accrescentada com a multiplicidade das praças. e fortalezas da India, donde desertavão os presidios mal pagos, e poucos voltavão ao Reino, salvos das doenças, do mar, e das guerras; e accrescendo as desordens do governo no tempo dos Filippes, com que descrimos a ponto, que os Hollandezes, e Inglezes facilmente nos expulsárão da India.

se ElRei fosse dilatando aquellas conquistas, poderia tirar dos conquistados, com que acodisse aos gastos, que havia de fazer com Ceuta. (\*)

ElRei, pezadas com madureza as razões por huma, e outra parte, resolveo-se em conservar a Cidade, e mandou lhe fazer mais fortificações, e junto della hum campo entrincheirado; augmentou o número dos presidiarios, de sorte que chegárão a 6 mil de pé, e 2500 de cavallo, cuidando, que esta gente bastaria para apagar nos Infieis toda a esperança

<sup>(\*)</sup> E com que forças irião cobrar os impostos de povos tão incertos, favorecidos dos outros Mouros, e que se levantavão em massa nas suas gazuas, ou gazivas contra os Christãos? Os Portuguezes tomarão praças, defenderão-se gloriosamente nellas; e fizerão cavalgadas de grande cavallaria, e valor; mas quando se tratou de pelejar com os inumeraveis exercitos de Mouros, veja-se o quanto perigon o Senhor D. Affonso V, e a sorte do Senhor D. Sebastião, desgraça em que naturalmente precederia seu bisavô o Senhor D. Manuel, se durasse em seu mao Conselho, de ir pessoalmente fazer guerra aos Mouros, dimittindo a Coroa ao Senhor D. João III, em cujo Reinado ja foi forcoso deixar varias praças conquistadas, por falta de forças.

de recobrarem a Cidade, ou quando isso tentassem , para os rechaçar, e defender-lha. Recorreo tambem ao Papa para poder pôr hum tributo á Clerezia, e conseguio a faculdade pedida: (1) e por todos estes modos inspirou terror nos Mouros, quanto reinon.

Prosperidades d ElRei com seus filhos.

Acontece a miudo em outras terras, e na de Portugal se vio mais de huma vez, os Principes chegados a idade madura cançarem de obedecer, e cheios da sua capacidade, ou por mal entendida ambição, ou mal aconselhados, inquietarem o Governo, que a natureza, a propria obrigação, e interesse os obriga a man-. terem. Mas ElRei D. João foi a este respeito tão ditoso, como no mais; porque os muitos filhos, que tinha, chegou a vellos em boa idade, cheios de merecimentos, sem outra ambição, que a de lhe mostrarem o amor, que tinhão á sua pessoa, servindo-se de seus talentos para sustentarem sua Real authoridade. Taes forão os frutos da boa educação daquelles Principes, e do cuidado, que ElRei teve de lhes dar conhecimentos solidos, e uteis. (\*)

> opes, Menezes. a nota a pag, 27 deste volume,

O Infante D. Henrique dirigia os negocios de Africa, e seu Pai lhe deo quantas rendas póde, de que o Infante se servio, como se forão só destinadas a beneficio do Público. elle foi quem começou a fazer os descobrimentos, tão vantajosos depois ao Reino, e a toda a Europa, sendo o primeiro fruto de seus trabalhos o achado da Ilha da Madeira; o estabelecimento, que alli se fez, e que ao diante foi mui proficuo. (\*)

Este Infante vendo no Algarve hum pequeno territorio bem defensavel, que dista legoa e meia, ponco mais ou menos, do Cabo de S. Vicente, mandou alli edificar huma Villa, que se tem pola mais forte, e mais bem situada de todo o Reino, a que pôz o nome de Sagres, talvez porque o Cabo se chamava antigamente em Latim Promontorium sacrum. Aqui tinha o Infante tercenas, aqui mandou lavrar, e tinha os seus navios, que andavão sempre occupados em empresas uteis. (1) Mas este gosto industrioso d'ElRei, e dos Prin-

<sup>(\*)</sup> V. Barros Dec. 1. L. 1. e 2 eté. & Pina Chron. de D. Affonso V. c. 144. & do Inf. polo. P. Francisco José Freiré. (1) Faria e Sousa, Le Quien, Mariana.

cipes, veyo a exhaurir o Erario; e valendo-se ElRei do Clero lhe pedio a prata das Igrejas para a mandar amoedar. (1) Os Ecclesiasticos, que em outros Reinados causárão tantas desordens, houverão-se agora tão racionaveis, como os demais vassallos: e reconhecêrão ser justo, que a Igreja soccorresse a hum principe, que tinha esgotado os seus thesouros na guerra contra os Infieis: e nesta mesma occasião derão outra prova do seu bom caracter, quando o Papa, sabendo que ElRei os mandava comparecer ante os Juizes Leigos, e infringia a outros respeitos as chamadas Immunidades Ecclesiasticas, mandou a certos Prelados, que se informassem disto, para proceder severamente contra ElRei, se os factos fossem verdadeiros. (\*)

(1) Este pedido não foi por semelhante occasião, mas por a defeza do Reino.

<sup>(\*)</sup> V. as chamadas Concordatas na Orden. Affonsina L. 2. Tit. 4. são de 25 de Ag. de 1427. Tambem as tras Gabriel Pereira no seu Trat. de Manu Regiá; e era para desejar, que nos commentarios, que lhes fez, apparecesse o bom senso, que muitas vezes brilha, ou transluz nas respostas aos aggravos dos Ecclesiasticos.

Estes Prelados informárão, que não havia razão de queixa, porque sabião, que a tenção d'ElRei era boa, e que se administrava justiça imparcial sem acceitação de pessoas, e elles mesmos não soffrião Ecclesiasticos desregrados em Estado, onde reinava a boa ordem. (1) Por isto se portá-

<sup>(1)</sup> Este grande Rei fez reformar os costumes do Clero que erão muito escandolosos, (Orden. Affons. L. V. T. 19) e muitos outros abusos. V. as Concord. na Orden, cit. L. 2. T. 6 e T. 7 Art. 92 e sua resposta sobre as oppressões que davão aos povos. Faz-nos muita falta a impressão das Concordatas, e dos artigos de Cortes; que nos darião muitas luzes, e muito interessantes para a Historia, que faltão nos Chronistas seccos. e estereis, ou tão sobejos de guerras, e outras inutilidades como Francisco de Andrade, e talvez o mesmo Goes usurpando o que Barros, e Castanheda já largamente escreverão, e os escritores das cousas de Africa, em quem são mais desculpaveis tantas miudezas, porque os Senhores Reis as mandavão pôr em memoria, por honra das familias de seus Capitaes, e vassallos, a quem as lembrancas de mercè tão Real ficavão sendo premio, exemplo, e nobres incitamentos de fazerem outras taes acções benemeritas do Soberano, e da Patria, e das benções de seus paes.

rão os Bispos, como disse, e ElRei lhes significou o seu merecido reconhecimento; (1) sendo a este respeito muito mais ditoso, que seus predecessores, a quem os Mouros fazião menos guerra, que os Ecclesiasticos seus vassallos.

Seu proto cheio d'eaui**da**de a respeito tella.

Como por todo o longo Reinado cedimen d'ElRei houve grandes revoluções, e perturbações em Castella, he de crer, que se elle fosse ambicioso, injusto, podéra fomentallas, e de Cas- favorecer os descontentes do governo. Mas ElRei não se ingerio nestes negocios, senão quanto foi necessario á defensa, e paz de seus Estados, e se algumas vezes recolheo Fidalgos aggravados d'ElRei de Castella, dava-lhes conselhos prudentes, e fazia todos os bons officios, porque não chegassem a extremos. El-Rei interveio entre os Reis de Aragão, e Navarra, para atalhar a hum rompimento de guerra, e o de Navarra se offerecco a comprometter-se no seu arbitrio, mas depois ajustou a paz sem lho participar, com offensa d'ElRei de Portugal.

O de Castella mandou-se-lhc queiar da protecção, que concedia aos

<sup>(1)</sup> Lopes. Rainald. Le Quien.

Infantes, os quaes negoceavão como lhe inquietassem seus Estados. Mas ElRei lhe replicou, que dera asylo áquelles Principes em razão da sua qualidade; e ao mesmo tempo mandou prohibir a seus vassalos, que tomassem bando por elles, ou pola sua causa. Deste modo convenceo a ElRei de Castella da sua rectidão, o qual se mostrou abertamente mui satisfeito deste proceder: e tal foi huma das ultimas acções notaveis do Reinado d'ElRei D. João o I., e que fez muita honra ao seu caracter. (1)

Os ultimos cuidados deste So. Casaberano forão as allianças de seus fi. mentos lhos, dos quaes casou o Principe D. de seus Duarte, seu successor, com a Infanta filhos. D. Leonor, filha d'ElRei D. Fernando de Aragão, que lhe trouxe em dote-200% florins de ouro, (\*) somma immensa para aquelles tempos:

(2) e este casamento, feito com tan-

<sup>(1)</sup> Menezes. Lopes. Elogios dos Rets por Brito. Chron. d'ElRei D. João II. por Alvaro Garcia de Santa Maria. Mena. Zurita. Mariana. Ferreras.

<sup>(\*)</sup> Os florins de Hespanha valem oito tostoes com pouca differença.

<sup>(2)</sup> Zurita. Annales. Le Quien t. I. f. 378. La Clede. l. XI. Faria e Sousa.

1428.

to gosto da Nação, foi ajustado por D. Pedro de Noronha, Arcebispo de Lisboa. No anno seguinte (de 1423) casou ElRei a Infanta D. Isabel, sua filha, com Filippe o Bom, Duque de Borgonha, o qual, durando as festas das suas vodas, instituio a Ordem do Tosão de ouro. (1) O Infante D. Pedro já era casado com D. Isabel de Aragão, filha do Conde de Urgel; e o Infante D. João casou com D. Isabel de Portugal, filha de D. Affonso, seu irmão natural, e da filha do Condestavel. (2)

Morte d'El-Rei. A Morte deste grande homem, que havia 9 annos, vivia retirado, fazendo vida devota, affligio muito a ElRei, e foi como precursora da sua. (3) Desde então sentia ElRei ir-se-lhe enfraquecendo a saude; e

<sup>(1)</sup> Joan. Jac. Chiffletii Insiguia Equit. Ord. Velleris aurei. Marchant. Hist. de Fland. l. 3. Le Mire Orig. Ord. Equestr. l. l. c. 1. Spondan. ad ann 1430. Favin. Théatre d'honneur, etc. Chevalerie.

<sup>(2)</sup> Fernão Peres de Gusmão. Zurita. l. c. Lopes. Ferrerás. D. Affonso foi Conde de Barcellos, a rogo do Condestavel; e o Regente D. Pedro o fez Duque de Bragança, regendo polo Senhor D. Affonso V. seu sobrinho.

<sup>. (3)</sup> Faria e Sousa, Mariana, Ferreras.

posto que o encobria, por não assustar a sua familia, e os póvos; quando vio, que se lhe approximava a hora da morte, mandou chamar o Principe D. Duarte, o exhórtou a vigiar cuidadosamente sobre a Religião, justiça, e bons costumes; e recommendando a concordia a seus fihos, falleceo com grandes mostras de piedade, aos 14 de Agosto de 1433, aos 75 annos de idade, e quasi 50 de reinado, com grande sentimento dos scus filhos, e vassallos, os quaes todavia não podérão dar mostras do seu nojo, fazendo-lhe o costumado sahimento, e exequias, por causa da peste, que grassava em Lisboa, (\*) e de que provavelmente morrêrão ElRei, e a Rainha.

ElRci tinha por divisa hum ro- Reftechedo traspassado de huma espada xos de empunhada por huma mão, que sahia cerca do das nuvens, com o mote Acuit ut- seu Reinado.

<sup>(\*)</sup> Rui de Pina diz, que ElRei faleceu de 77 annos, e em quanto se não levou á batalha se lhe fizerão varios saímentos em Lisboa. (Ined. da Real Acad. 4. 1. c. 1. da Chron. do Senhor Duarte por Rui de Pina) e o mesmo escreve Leão Chron. de D. J. 1. cap. 103.

que dos Reis de outras Regiões. Elle susteve-se no throno, a pezar de ser mui duvidoso o direito, que a elle tinha: (\*) sobreviveo a todos os seus competidores, e deste modo conservou o Sceptro para seus descendentes (\*\*) e casou os filhos com tal pru-

ria. Elo- ptar a benevolencia de seus vassallos. gios dos sciencia em que era sobre-excellente, e de que se aproveitou mais que ninguem. (5) Fa-(\*) Estando o Reino vago por morte ria e d'ElRei legitimo, e tansgredindo ElRei Sousa: de Castella as condições com que havia la Clede de reinar por cabeça de sua mulher; os l. cit. filhos de D. Ignez de Castro impedidos em Castella, a Nação suppriu elegendo-o em Cortes, o defeito de legitimidade. como erao pois duvidosos os seus direitos? (\*\*) E sendo tão clemente que não só perdoou aos conjurados contra a sua pessoa, mas antes lhes fez mercés, Mariz D. 4. c. 3. Os Castelhanos prendendo o Infante D. João filho d'ElRei D. Pedro e de D. Ignez de Castro livrarão o Senhor D. João 1. de um rival bem perigoso. Mas nem por isso se pode duvidar que este Rei foi um homem de grande capacidade e virtudes. O esforço com que se oppoz, e venceu a ElRei de Castella é o menos em comparação das divisões intestinas, de sorte que podemos dizer, que venceu meyo Portugal, e aos Castelhanos, o que attentas as circunstancias não podia conseguir sem a mais consummada prudencia.

dencia, que obrigou todas os Potencias da Europa a interessarem na

Elle deu os ultimos golpes ás ideyas feudaes, que ainda prevalecião, e ás pertensões senhoriaes, mantendo o povo na liberdade de viver com quem quizesse por suas soldadas, Lei benefica aos pequenos agricultores, e aos Mestres. (Ord. Af. 4. 29. 3 e seguintes e T. 30) e muito mais com o correctivo da policia contra os vadios (cit. Ord. 4. T. 34.) Elle fez a sabia lei, que livrava da prizão os que não tinhão, com que pagar dividas civeis, resuscitada em 1774. (Cit. Ord. 4. 67. § 1.) Manteve em execução a Lei das sesmarias do Senhor D. Fernando seu irmão. Proveu ás fazendas dos Orfãos, abolindo muitos privilegios de excusações para tutorias, e curadies. (L. 4. cit. T. 88.)

A sabedoria, e valor com que se portou contra as pertensões desarrasoadas da Cleresia, que lhe citava Decretos dos Papas em cousas que não são de sua competencia, e á pertensão absurda de ser necessario o consentimento dos Ecclesias. ticos para valer a Lei geral do Rei, veião-se as suas respostas aos Artigos da Cleresia na cit. Orden. 4. T. 6. e rep. ao art. 11. e T. 7., e V. o seu discernimento do que é proprio da Jurisdicção espiritual e da Temporal na Rep. ao Art. 1. do T. 7. e ao Art. 2. aos Art. 11-15. pag. 103. e 104. Na rep. ao art. 20 se vè qual era o costume dos Clerigos revoltosos do tempo, e a bondade com que o Tom. II. D

sua conservação. As suas virtudes confrontadas com o que elle pareceo

Soberano lhes restitue a liberdade de terem armas, na rep. ao art. 22 estabelece a regra, que nos casos urgentes pode fintar, e talhar os Clerigos por beneficio geral e commum, pois que do povo recebem seus benesses, justo é que contribuño para se soster a ordem que os mantem nos seus beneficios, e rendas, e a paz publica, ou defesa do Estado: e pola mesma razão de legislação e bemfeitoria commum refuta a pertensão, que allegão de se pão alterar o valor da moeda. Elle manteve a prohibição das aquisições dos bens de raiz aos corpos de mãos mor-(Cit. Ord. Af. 4. 7. Art. 29.) e a sua jurisdicção nos Clerigos casados; nas Albergarias e hospitaes; a sua Soberania em criar Notarios e não admittir os de Roma. (art. 39 e 42) Manteve a Lei, que prohibia affirmar contratos com juramento com achaque do qual os Ecclesiasticos os fazião negocios da sua jurisdiccão, e foro, (art. 44. v. Fleuri Disc. 7) em chamar para seu serviço os Prelados; e mandar inquirir delles, quando vivem mal (art. 48 e 49); no art, 52 responde em geral e prudentemente que se observem os Canones, quando se devem guardar, e castiga a immodestia dos seus aggravamentos. Ao art. 55. responde reprimindo os abusos dos que se mettião a pregar, e praticar ao povo para extorquir ternolas, obrigando o povo a ouvilos,

ter de defeitos, apenas forão mais uteis, do que estes erão numerosos:

ainda que fossem leigos, com penas de excommunhão, o que mostra naquelles tempos um grande abuso do Santo Ministerio da Divina Palavra. Torna no art. 62. a manter o direito de taxar os Clerigos, para o beneficio commum das Pontes. Fontes, e Calçadas. Respeitando porém aos Privilegios do Estado Ecclesiastico que se queixava de serem feitas Leis geraes que os obrigavão sem elles serem ouvidos respondeo que sempre lhes guardou a elles, e á Nobreza o direito de serem ouvidos segundo o requererem os negocios, e parecer ao Soberano, que é de razão. Igualmente os defende contra as tomadias, e excessivas comedorias dos fidalgos, e Senhores, reservando porém a estes seu direito, onde o tinhão a respeito dos Prelados, Igrejas e Mosteiros. por foro, ou costume. (Art. 79 e 80) Nos seguintes se vê, como o grande Rei protegia os abusivamente excommungados: os forcados por outros beneficiados: defendendo a publicação das lettras de Roma sem licença d'ElRei por carta: o direito de alistar para guerra os caseiros, e lavradores dos Clerigos: de confiscar as aquisições nos Reguengos contra as Leis do Réino. (Art. seguintes) O art. 92 é um testemunho das oppressões dos Ecclesiasticos para rendarem os votos de St-lago devidos á Igreja de Braga, chegando a negar o batismo, e confissão a D 2

e como a liberalidade, que alguns taxavão de prodigalidade, porque deo bens da Corôa a muitas familias, unio á sua a mayor parte da Nação, que tinha por seguras as suas doações em quanto reinassem os herdeiros d'ElRei, que lhas doára.

Verdade he que se diz, que El-Rei, antes de morrer, andava traçan-

a quem lhes não obedecia, o que foi causa de se despovoarem algumas terras. ultinamente polas razões sabiamente ponderadas nas Leis contra as barregãs dos Clerigos, de acordo com os Prelados no que tocava aos Clerigos e Religiosos, deu efficazes providencias; são dignas de lerse na Orden. Af. L. 5. T. 19. § 1. e 2. que pintão a depravação dos sacerdotes de então, e as horriveis consequencias d'ella. Igualmente reprimiu os barregueiros casados (cit. Ord. L. 2. T. 20) com repetidas Leis.

A pezar da grande dependencia que El-Rei tinha da Nobreza, elle foi autor da Lei Mental, para que revertessem á Coroa as immensas doações que fizera, e passavão por heranças a Igrejas e Mosteiros tendo em vista promover por ella os matrimonios legitimos, e abolir alguns restos de feudalidade. Seu filho o Senhor D. Duarte foi quem a publicou ampliando-a, e explicando algumas duvidas, com igual prudencia, e sabedoria.

do como anniquilasse aquellas doações; mas he de crer, que este projecto fosse obra de João das Regras; por quanto he mais digna de hum Letrado, que de hum Soberano. (\*) D. Duarte, filho mais velho d'El-

D. Duarte, filho mais velho d'El-Succete-Rei, foi logo acclamado seu succes-lhe seu sor, e reconhecido Soberano polos filho D. Principes do sangue Real, e pola Nobreza, que se achava na Côrte. Conta-se, que hum Medico Judeo dissuadíra a ElRei de receber naquelle dia do seus vassalos o juramento de fidelidade, porque pella arte da Astrologia alcançava não lhe ser então favoravel a conjuncção dos Astros. Mas ElRei, que já tinha perto de 42 annos, e com elles mui-

<sup>(\*)</sup> O conselho não parece de Letrado: porque os desta profissão ordinariamente não se canção com economias politicas: e quem não vè, que o arbitrio era mui necessario a respeito das poucas posses deste Reino e mui sabiamente traçado, para evitar descontentamentos? Quem poderá negar a sabedoria, e prudencia so Author da Lei Mental? O Senhor D. Duarte ainda em Principe governou tanto, que delle se intitulão muitas Leis nas Orden. Affonsinas, tanto confiava ElRei, e justamente, de sua grande prudencia, e filial piedade.

to juizo, despresou este aviso, como devia. Todavia o povo, e alguns Historiadores (1) attribuem a este despreso as infelicidades do seu Reinado; como se fòra compativel com a sabedoria de Deos castigar hum Principe, que confiava mais na sua bondade, do que nas vãs profecias

<sup>(1)</sup> Mayerne. Turquet. Faria. As razões de mestre Guedelha Judeu astrologo, e medico d'ElRei erão " cá Jupiter está retrogrado, e o Sol em decaimento, com outros sinaes no Ceo, que parecem assás infelices., Chron. do Senhor D. Duarte c. 2.: e aj mesmo vem a reposta do Principe mul sensata, e cheva de confiança em Deus, e na Santissima Virgem: a profecia attribuída a mestre Guedelha se verificou na mal comedida empresa d'Africa. triste prenuncio de outra, que esteve para ser fatal ao Senhor D. Affonso V. e veyo a selo á nação na perda do Senhor D. Sebastião: mas Deus não se obrigou a ajudar o zelo mal entendido, ou desacompanhado de prudencia, nem a fazer milagres as intensões mal avisadas, posto que coloridas de bens especiosos. Vejãose as razões do Papa Eugenio no Consistorio de Bolonha (cit. Chron. c. 20 pag. 134-136 do tomo 1. dos Ined. da Hist. Port. pola Real Academ. de Lisboa 1790. fol. 3. vol. e as Falas de D. Aleixo de Menezes.

de hum embusteiro atrevido, e sem

vergonha.

Logo depois foi ElRei para Cintra divertir-se no campo da sua melancolia, e nojo; ou antes por fugir da contagião da peste, como outros dizem, (1) e hum anno quasi depois da morte d'ElRei seu Pai, resolveo trasladar-lhe o cadaver para o Mosteiro da Batalha, onde como fundador, que fòra delle, se havia de enterrar. Nunca se vio em Portugal pompa funebre semelhante á com que se fez esta função; dividindo-se a jornada em 5 estações. em cada huma das quaes o corpo foi recebido por hum dos Infantes acompanhado de muita Nobreza, não faltando a este acto pessoa alguma distincta de todo o Reino. Talera o respeito, que lhe tinhão os Principes seus filhos, e o amor dos seus vassallos. (2)

(1) La Clede t. I. f. 408.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. La Clede f. 409. t. I. El Rei no seu longo reinado havia regenerado a nação, e os principaes erão filhos da sua criação, e providos das suas merces: as suas moedas mui fallidas no valor extrinseco trazia-as o povo como medalhas, e veronicas. Nestas pequenas cousas, se vê como os bons Reis são amas

Leis que ElRei fez.

ElRei D. Duarte, como teve concluidas as ultimas honras funeraes de seu Pai, foi a Leiria, e dalli a Santarém, onde fez Cortes. Nellas se reduzio a hum corpo a legislação, que se havia de observar por todo o Reino, a fim de haver universalmente a mesma Lei, e a mesma regra, em vez da jurisprudencia local, e varia segundo os diversos foraes de cada Cidade, ou Villa, que se guardava com o pretexto da conservação dos costumes antigos, e louvaveis. (\*) Fez mais contra o

dos, e adorados; e com quanta razão se dice, que os Portuguezes são filhos no amor, e na lealdade Et nos moriamur cum eo foi o thema do ultimo sermão das suas exequias, no Convento da Batalha, tão acompanhadas de prantos, de que a lisonja se não podia já prometter nada; que ninguem grangeya as tristes cinzas dos finados, nem as dos Reis mesmos.

<sup>(\*)</sup> Portugal governou-se a principio por Foraes dados pelos Reis, e pelos Senhores das terras. Teve as primeiras Leis Geraes nas Cortes de Coimbra por ElRei D. Affonso o 2.º em 1211, interpretadas, e accrescentadas com os costumes pelos Mestres das Leis ou Juris-Consultos, mestres de direito Romano, que começárão a ter autoridade entre nós, e occupar os grandes officios da Justiça, e Conselho

luxo dos vestidos, e mezas huma

dos Reis. Estas Leis e outras dadas 2 vezės por D. Affonso 3.º forão escritas em Latim barbaro, lingua em que se tratação todos os negocios forenses, contratos etc. ElRei D. Diniz provavelmente foi quem mandou trasladar em Portuguez aquellas Leis antigas; e como Leis ambidiarias as das partidas de Castella acabadas de compilar no tempo de seu avô D. Affonso o sabio, e ordenou, que no foro e negocios se usasse da lingua Portugueza. Conservavão-se no Archivo Real as Leis e Posturas Antigus, e u Partida 3. que elle mandou traduzir; a Partida I na Livraria de Alcobaça, Mas até o Reinado de D. João I alem das Leis geraes, e costumes prevalecia a autoridade dos foraes dados por ElRei, e polos Senhores das terras. O Senhor D. João I requerido pelos fidalgos em Cortes, e movido ao mesmo pelos do seu Conselho, em que prevaleceria a grande autoridade de João das Regras, mandou , compilar um Codigo de Leis geraes extrahido das Leis, e costumes patrios, e das Romanas já tão semeadas na colleccão das Partidas, e do que dos Degredos, ou Decretaes dos Papas estivesse recebido. Deste trabalho parece, que se fez e concluiu um pouco no seu tempo, ao menos o Livro 1.º das Ordenações Affonsinas, concebido em estilo Legislatorio, e é provavelmente o que Duarte Nunes de Leão (Chron. de D. João I. cap.

## Pragmatica, que já era mui necessa-

99) diz que ElRei ordenou em lingua Portugueza por conselho do dito Regras em 1425. Consta mais que em 1427, em Cortes se requereu a ElRei, que revogasse algumas disposições das Orden. novas, e se uzasse pela Ordenação antiga. No mesmo Codigo Affonso L. 3. T. 6 1. em Lei da era de 18 Novembro 1434 diz ElRei D. João I.,, forom grandes duvidas entre algumas pessoas de nossos Regnos, sobre duas Leis contheudas em este nosso Livro das Ordenacies do Regno, huma feita por ElRei D. Affmso 3 etc., Da traducção do Codigo de Justiniano por João das Regras nem Duarte Nunes diz nada, nem apparecem res-/tos, como do das Partidas mais antigas se acharão. Mas as Ordenações Geraes de D. João i não se acabarão no seu tempo, nem no de D. Duarte sen filho que as mandou continuar, (Pina Chron. de D. Duarte c. 7.) ElRei D. Affonso, ou seu tutor o Regente D. Pedro as fez acabar na Villa da Arruda aos 28 de Julho de 1446. Prol. das Ordenacore Affons, impressas a primeira vez em Coimbra 1792. Consta que ElRei D. João 2. as mundára reformar; mas a reforma, que apparece ordenada em Codigo, é do Senhor D. Manuel, polas razões apentadas no lugar cit. de Rui de Pina; e appareceu a dita reforma em 1414, e nella se trabalhou quasi todo o Reinado do dito Rei nas auccessivas edições, como dis

ria (1) e prometteo, que Elle, e os Nobres serião os que mais trabalhassem na observancia desta Lei, isto he, que elles a respeitarião em tudo, e por tudo; porque dizia El-Rei, que os vicios do povo se derivão do máo exemplo dos Grandes, e que com o bom exemplo se podem emendar. (2) (\*) Neste tempo

Goes P. 4. c. ult. A esta seguiu-se a Fi-

lippina de que usamos.

(1) Pina c. 7. Ordenou sua casa mui regradamente, e a despeza, que se havia de fazer com a sua guardaroupa; e mais, que os Infantes, e Condes andassem por seus giros, e a quarteis na Corte, para lha fazerem, e o ajudarem nas cousas do governo. Muitas outras disposições boas fez, consultando por escrito os prudentes, e tomaudo o parecer, que julgava mais conveniente ao bem Publico.

(2) Peres de Gusmão. Zurita Aunales.

Herrera. La Clede. Ferreras.

(\*) Mandou fazer moedas de ouro de 18 quilates; e de um marco se faziao 50 peças chamadas escudos: e leses de prata de Lei de 11 dinheiros, e de cada marco 84 peças. (Pina cit. cap. 7.) Enviou por Embaixador so Consilio de Basilea o Conde de Ourém, ao qual acompanhou o Doutor Vasco Fernandes de Lucenus que escreveu o diario desta jornada, obra cutiosa impressa nas Provas da Hist. Ges

aconteceo a desgraça de ficar a Infante D. Henrique e outros irmãos da Rainha, prisioneiros do Duque de Milão, juntamente com ElRei de Aragão, accidente que consternou muito a todos; mas este desgosto durou pouco, porque o Infante logo posto em sua liberdade.

Projec-

ta El-Rei a tomada de Tangere.

ElRei D. Duarte desejoso de assinalar o seu Reinado, fazendo em Africa novas conquistas, entrou a traçar como tomaria Taagere, ou para melhor dizer, deo onvidos a quem lhe suggeria essa empresa. E praticando sobre ella com os de seu Conselho, foi assentado, que aquella praça era tal, que se ElRei a ganhasse, ganharia muita honra; mas discrepava-se nos meyos de sahir com a empresa. O Infante D. João, Mestre de Sant-Iago, votou, que se não commettesse aquella jornada,

neal. da Casa Real tom. 1. Neste Concilio se permittiu, que podessem casar os Commendadores das Ordens de Chris-Avis, graça que por falta de dinheiro se não expediu; o Senhor Rei D. Manuel a obteve e fez expedir no pontificado de Alexandre VI: concedeu mais o Papa que os Reis de Portugal se podessem ungir como os de Franca. Pina eit. cap. 8.

senão com grande copia de navios, e gente de desembarque, sem as quaes coisas iria mui arriscada a honra d'ElRei, e do Reino. Seguio outro parecer o Infante D. Fernando, Mestre de Aviz, o qual exaltando muito o valor, e galhardia dos Portuguezes, lembrou a ElRei, Seu irmão, a facilidade, com que havião tomado Ceuta. ElRei, que tinha poucas rendas, seguio este conselho, a pezar de quanto dice o Infante D. João; e para execução delle se destinárão 14 mil homens, com huma esquadra proporcionada; e desde logo se teve a empresa por acabada; mas entendião-no assim os Cortezãos moços, e sem experiencia. (1)

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. Garibay. Ferreras. t. VI. f. 438.

<sup>(\*)</sup> Para esta infeliz jornada outorgarão as Cortes, murmurando o povo, um pedido e meyo diz a Chron. antiga, pedido que ElRei fez em guerra voluntaria, por achar a sua fazenda mui somenos, e aquém da empreza, dissuadida dos mais prusentos, e desasada em todas as cousas para ella necessarias "Pina c. 14. Do cap. 22 consta que a gente apercebida ou notificada para esta guerra com pena de perdimento de fazendas, antes quiz perde-

Feita prestes a esquadra, e gene to desta to de desembarque, os Infantes D. empre-

za.

las, que ir perder as vidas: que faltou o dinheiro, apezar dos pedidos reprovados polo mesino Papa ein guerra assim voluntaria, (cap. 20 pag. 135 e 136) e do dinheiro dos Orfaos. Contra tudo o Infante D. Henrique quiz aventurar o exercito, parecendo-lhe, que Deus o ordenava por seu serviço, illusão que depois arrastou a semelhante desgraça ao Senhor D. Sebastião. Não se pode decidir qual foi mayor, se a fraqueza d'ElRei, que recusando conceder a empresa aos Infantes, por estarem os seus Reinos gastados de fazenda, e despovoados das guerras com Castella, todavia nas Cortes de Evora de 1436 (em Abril) justificou esta facção, e a representou como necessaria, para levantar dinheiro, que se tirou com muito descontentamento, e murmurações, a clamores dos que pagavão; ou a obstinação, e cegueira do Infante D. Henrique, que vendo-se com menos de 6 homens, se abalancou a uma empreza que requeria 14d). Mas elle movia-se por esperanças de milagres, julgando milagrosa a tomada de Ceuta por seu pai, tentada com tanto segredo, e tão bem calculada. (V. Leão c. 7. e 8. Chron. de D. Duarte) O voto do Infante D. Pedro, a reposta do Papa, que com razões politicas, e religiosas dissuadião a empreza, tudo foi desattendido; até a obrigação de cumprir o capitulado, e livrar o arrefem o infelis

Henrique, e D. Fernando se fizerão á vela aos 22 de Agosto de 1436, 1436. e aportárão felizmente em Ceuta. Mas quando forão resenhar a gente, que levavão,, achárão-se com grande seu espanto, em vez de 14 mil homens, sós 7 mil; accidente procedido da precipitação, com que se embarcárão, e das más esperan-

Infante cuja soltura o Infante D. Henrique mais impedia, do que ajudava com seu voto, (Leão cit. Chron. cap. 19) que era de homem austero, e pouco amoroso, quaes sabem ser (diz Leão no cap. 16.) os homens que não tem filhos, e du mesma dureza o taxa no caso do outro seu irmão, o Infante D. Pedro, reinando D. Affonso V. Nas Ordenações Affonsinas L. 5. T. 85 se conservão os perdões, moratarios de demandas, e execuções crimes, e Civeis que ElRei D. Duante offereceu aos que havião de servir nesta facção, e com tudo nunca se apurou cumprimento da gente necessaria. Nas Provas da Hist. Genealog, vem o outro Regimento, que ElRei deu para esta empreza ao Infante D. Henrique, e que elle guardou mal, principalmente em não estender a coiraça do palanque até o mar, com que podesse receber mantimentos, e soccorro da sua frota, e retirar-se a ella quando lhe cumpriu, sem set cercado dos Mouros por toda parte.

ças, que muitos tinhão deste feito, por se não attenderem ás razões do

Infante D. João. (1) (\*)

Nestes termos lembrárão alguns Capitães, que tornassem os navios a Portugal a pedirem mais gente, antes de começarem a empresa, a que vinhão. Mas os Infantes, julgando que era igualmente perigoso dar ao inimigo tempo de se fortalecer, ou accommettello com aquella pouca gente, tomárão este ultimo partido; e D. Henrique marchou por terra com

(1) Faria e Sousa Africa Portugueza.

<sup>(\*)</sup> Vejão-se as subias razões deste Principe, e as de seu irmão o Condestavel 1). Pedro em Pina c. 17. e 19. dignos de se lerem, porque não desdizem das Luzes destes tempos; e provão, que o bom senso lhes amanhecera tanto na sem razão de guerrear os Mouros por causa de Religião, como a outros respeitos politicos. O Conde de Arroyolos, outro grande homem por saber e virtude, e que ElRei como a tal respeitava muito, tambem dissuadiu a empreza (cit. Chron. cap. 18) e no cap. 20 a decisão do Papa, que lhe não era tão largamente favoravel "porque a terra e abondança della he do Senhor, que faz nascer o Sol sobre os hoos, e sobre os maos, e dá de comer ás aves do Ceo,, etc. (V. a cit. Chron. c. 22.)

a mayor parte do exercito, em quanto D. Fernando se foi por mar pôr diante de Tanger, cujo cerco comecárão aos 23 de Setembro. (1) Os Mouros de Africa mui assustados daquella guerra, ligárão-se para soccorrer os cercados, mas ainda assim parece incrivel, que pozessem em campo 600% peões, e 80% ginetes, como alguns Authores referem. (\*)

O certo he que ElRei de Fez marchou na frente de hum numeroso exercito para descercar Tanger, e que accommetteo os Portuguezes nas suas trincheiras, antes de terem o cerco mui adiantado. Defendêrão-se

<sup>(1)</sup> E durou de dias. entre as insignias ou bandeiras deste exercito ia huma com a imagem d'ElRei D. Joso I, e outra com a do immortal Condestavel: tanta veneração se tinha aos dois grandes homens!

<sup>(\*)</sup> Pina Chron. de D. Duarte c. 26 diz, que erão 10 de cavallo, e até 90 de pé dos enxouvios: e no cap. 29 diz, que vierão de cavallo 60 de 700 de pé conduzidos polos Reis de Fez e Belez, e Lazaraque, de 5 enxouvias, e d'ElRei de Marrocos, e Tafilete: toda aquella gente se punha em armas em taes casos, e era segundo seus cacizes uma guerra Santa, e de ganhar perdóes.

Tom. II.

os cercadores com grande valor, e rechassárão os Infieis; mas estes, aproveitando-se da vantagem de seu número, tornárão a investilos: e os Christãos, que se vião emprazados entre Tanger, e o exercito inimigo, foi lhes forçoso deputarem alguns a ElRei de Fez para lhe commetterem, que deixasse sahir a gente Portugueza, com a condição de se lhe restituir a Cidade de Ceuta.

Ouvio ElRei esta proposição, e offerecia refens de a observar, se lhe dessem tambem hum dos Infantes em penhor da restituição de Ceuta. Aqui offereceo-se generosamente o Infante D. Fernando, para ficar entre os Infieis, em quanto seu irmão com os mais Portuguezes voltavão a Ceuta, (1) onde enfermou. D'ali mandou D. Henrique a frota para o Reino, a qual teve huma horrivel tormenta acompanhada de naufragios de muitos navios nas Costas de Andaluzia, onde os Portuguezes, que escapárão, acharão humano acolhimento nos Castelhanos, e tão generoso, que os Historiadores Portu-

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 396 La Clede t. I. 1. 12. Mariana, l. XXI. Ferreras l. c.

guezes julgarão obrigatorio o dei-

xalo posto em memoria. (1)

Entretanto, ou que ElRei suspeitasse, ou fosse informado da pouca sufficiencia da gente, que fòra a Tanger, mandou o Infante D. João com hum soccorro consideravel, que chegou prosperamente a Ceuta. (\*) A chegada desta gente contribuio muito para o restabelecimento da saúde do Infante D. Henrique, o qual engrossou o presidio de Ceuta, e fez mais fortificações áquella Cidade: e tendo-se provido de mantimento, e munições, despedio para o Reino o Infante seu irmão com os doentes, e invalidos, e alguns dos que chegárão a Ceuta depois do desbarato de Tanger.

ElRei descontente de o Infante Soccorro D. Henrique não voltar com seu ir-enniado mão, lhe ordenou positivamente, a Afrique se recolhesse ao Reino; e elle ca. vendo que não devia desobedecerlhe, em vez de vir para Lisboa, retirou-se a Sagres no Algarve, tão envergonhado de seu vencimento, que dice, que nunca ousaria pôr os

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa, Epitome. Pina c. 37.

<sup>(\*)</sup> Pina c. 36.

olhos em ElRei. (1) Os Portuguezes publicárão que os Mouros havião infringido a convenção prohibindo o embarque do Infante, a quem assaltárão nessa occasião; e he de crer, que o mesmo Infante assim o deo a entender; por onde os Mouros perderão o direito, á restituição de Ceuta: (2) mas a todos os mais respeitos foi irreprehensivel o procedimento de D. Henrique.

Abandona-se o
Infante
D. Fernando á
cortezia
dos Inficis.

ElRei convocou hum grande Conselho para se decidir a questão delicada, se se restituiria Ceuta, que era o monumento mais illustre d'El-

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 398. La Clede l. c.

<sup>(2)</sup> Os mesmos Authores, e Vasconcellos. Pina c. 34. Mas o Infante D. Fernando escreveu a ElRei, escusando Mouros, que não quebrárão o contrato, como lhes impunhão, e culpando aos Christãos, que disso dizia serem causa; e apontava razões, porque não vinha bem a ElRei, nem a seus Reinos sustentarem Ceuta. Houve 4 differentes votos nas Cortes de Leiria (de Janeiro de 1438) a este respeito, e forão mais os votos acostados ao Conde de Arroyolos, que com textos da Escritura sustentou se não devia guardar o capitulado com os Mouros para livrar o arrefem do Cativeiro!!! Leão Chron. de D. Duarte c. 17.

Rei defunto, ou se deixaria em cativeiro o Infante D. Fernando, filho daquelle Rei, e irmão da actual D: Duarte. Já se vè, que em taes casos não se deverão sacrificar nem outras pessoas muito somenos, porque em fim quem se dá em refem, não he senão huma testemunha do tratado, não já huma equivalencia, que afiance a sua execução; visto que a ser assim, não haveria quem quizesse servir de refem, nem Nação, que os recebesse. Mas o Conselho de Portugal foi de outro parecer, depois de haver consultado, como dizem, o Padre Santo. (\*)

Assentou-se todavia, que se recorresse á intercessão de varios Principes, e se offerecesse pelo Infante

<sup>(\*)</sup> Pina c. 40 e 41. o Infante D. Henrique affirmou a ElRei, que seu irmão o Infante D. Fernando se offerecèra em refem, com presuposto de padecer pola fé e aventurar a vida, porque Centa se não restituisse aos Mouros, e que ainda conservava a mesma tensão, e desejo. Pina cit. c. 42. Veja-se o contrario em Duarte Nunes de Leão. Chronic. de D. Duarte cap. 17. o qual carrega a culpa desta infeliz jornada, e iniqua resolução a respeito do Infante D. Fernando ao Infante D. Henrique, que o metteo na empreza.

grosso resgate; que no caso de os Infieis o recusarem, o Padre Santo publicaria Cruzada contra elles para libertar o Principe cativo; em fim, que a este intento se praticasse tudo, menos o restituir-se Ceuta aos Mouros. Os Reis de Castella, e Granada, (\*) requerèrão muito a soltura do Infante D. Fernando, mas debalde, porque os Mouros nunca o quizerão restituir, dizendo, que o recebèrão em penhor da palavra dos Christãos; e que o conservavão assim, para mostrarem o como elles a desempenhavão. (1)

O Ínfante supportou o cativeiro

(1) Peres de Gusman. Mariana. Ferre-

sas ubi supra f. 439.

<sup>(\*)</sup> E outros, a quem ElRei participou o triste caso, e pediu auxilio, prometterão orar a Deus pola soltura do
Infante, mas nenhumas obras para o conseguirem; e louvando o generoso sacrificio do Infante, aconselharão o que lhes
era util tambem, e é que se não restituisse Ceuta, que enfreava os Mouros de
Africa. Pina c. 41. no fim. Leão. Chron.
cap. 17. diz que não houve dos Reis parentes, e alliados senão consolações seccas,
e parecer de se não largar Ceuta, e palavras mais de cumprimentos, que de offertas para o resgate.

oom valor heroico, ganhando por este meyo a estima, e admiração dos Infieis, entre quem morreo; e em Portugal he reputado por martyr, de que se faz commemoração aos 5 de junho. (1) A sua paciencia merece todos os elogios, que nunca se derão sobejos ao soffrimento dos trabalhos, que passou por culpa de outros: mas são indesculpaveis todos os que aconselhárão a ElRei, ou antes o obrigárão a abandonar seu irmão, e faltar á sua Real palavra, antes do que restituir aos Infieis huma praça tomada pelo valor dos Portuguezes, e que noutra conjunctura se podéra recobrar.

As desgraças desta fatal jornada Alvitre de Africa augmentárão os males do para se Estado já assás graves; e entre es-restituites a quebra das rendas d'ElRei, que Corba os não se restabelecèrão com a Pra-bens desgmatica sobre o luxo, com que se membra-intentava remediar o damno das li-dos delberalidades excessivas d'ElRei defun-ta. to. Por tanto D. Duarte se vio obrigado a buscar algum meyo de supprir as suas necessidades, e consultou sobre isso o Chanceller João das Regras, Conselheiro de seu Pai, e

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Vasconcellos.

dotado de hnm engenho inventor de muitos alvitres, e expedientes. Este politico não enganou as esperanças d'ElRei seu amo ; e lhe apontou hum meyo efficaz em Portugal, e que provavelmente o não seria em outra parte. Aconselhou pois a ElRei, que publicasse, que ElRei seu Pai á hora da morte lhe declarára ser sua tenção, que as terras da Corôa, que elle doára, passassem aos herdeiros dos Donatarios de varão em varão, em premio dos serviços antigos, e para os animar a o servirem melhor; mas que quando viessem a faltar herdeiros varões, se devolverião logo para a Corôa, donde se desmembrárão. (\*)

<sup>(\*)</sup> Os Authores Inglezes fallão aqui da Lei Mental, de que trata a Ordenação do l. 2. T. 35. onde a principio se diz, que em tempo d'ElRei D. João I. se praticava já, ainda que não fosse escrita. Foi publicada por D. Duarte em 1434, a 8 de Abril, e por elle addida ou explicada, e polos Senhores D. Affonso V e D. Manuel. O principal intento da Lei é conservar indivisos os bens doados nos descendentes do donatario capazes de fazer serviços á Coroa, e havidos de legitimo matrimonio, e nesta parte teve em vista favorecer os casamentos não menos

Por este mevo se facilitava o reintegrar-se a Corôa dos bens alienados, coisa justa, e racionavel em si mesma, e a que todos se sujeitárão sem murmurar. Todavia esta Lei não era sem inconvenientes; e além das grandes perdas, que ella causou a muitos, era hum exemplo, de que he impossivel numerar todas as consequencias. O mais singulhr he, que o aconselhador della, que devia á Real munificencia tudo quanto possuia, foi o primeiro, que se achou incurso na sua sentença, não tinha senão huma filha; de sorte que para lhe segurar a sua successão, pedio a ElRei dispensa da Lei, a qual obteve; e faz honra ao Soberano: mas o leitor decidirá, se o Chanceller se honrou outro tanto em a pedir. (\*)

que as reversões, ou devoluções á Coroa. Em Robertson (History of Charles the V t. 1 Not. VII. n. II) se acharão as razões de varios capitulos desta Lei, com quanto ella parece excluir as ideyas feudaes em termos expressos. (V. Filippina L. 2. T. 35. §. 3.)

<sup>(\*)</sup> Da descendencia de João de Aregas, cuja herança veyo aos Condes de Monsanto v. Sousa Hist. de S. Domingos, P. 2. L. 2. c. 17.

Para se apressar o restabelecimento da fazenda Real, estreitou El-Rei, quanto lhe foi possivel, as despesas de sua casa; fazendo assim tal impressão nos animos, que todos persuadidos da rectidão de suas intenções soffrèrão muito bem a reunião dos bens devolutos á Coroa, que só eom a necessidade podia desculparse: moderação prudente, e que produzio muitos bons effeitos. (1)

Morre ElRei de peste.

1438.

Entre tanto fazião-se grandes aprestos para guerrear os Mouros por mar, e terra, em consequencia das Bullas do Papa; e porque a Nação mostrava ardentes desejos de procurar por todos os modos a liberdade do Infante D. Fernando. Mas estando as cousas já bem adiantadas, e feitas todas as diligencias para se armar huma grande frota, e levantar-se boa copia de Soldados, aniquilou a Providencia estes grandes

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Le Quien l. c. f. 402. Pina Chron. c. 7. onde se diz que durou mui pouca esta boa economia. Num Reino limitado os premios não podem perpetuar-se nas familias que, quando servem o estado em novas emprezas, pedem mais e maia remunerações de serviços, alem das que gozão polos de seus avós.

projectos com hum golpe tanto mais dorido, quanto era menos esperado.

Aturava ainda em Lísboa, e nos arredores a violencia da peste; e El-Rei por evitalla passou á Estremadura, onde residio algum tempo em Thomar. Aqui abrindo huma carta, foi de repente ferido da contagião, que o levou aos 9 de Setembro de 1438, aos 47 annos de sua idade, depois de reinar 5 annos, e hum mez. (1) Os Historiadores Portugue-

<sup>(1)</sup> ElRei D. Duarte era bem feito, e de presença majestosa, e posto que de estatura meya, era bem proporcionado: teve o rosto redondo, o cabello crescido. os olhos vivos, e graciosos Foi homem muito vigoroso, e o melhor cavalleiro do seu tempo; de sorte que arremessando o cavallo, tomava do chão huma vara, e era tão agil, que só com os meneyos do corpo evitava todos os tiros, que se lhe fazião. (1) Nós fallámos acima do como (1) Faelle desprezou a predicção do Astrologo ria e Judeo: Mariana louva-o sobre isso, como Sousa. a quem deo huma tal mostra de Religião (2) Hist. solida; e adverte, que o successo justifi- de Hesp. cou a prudencia d'ElRei, porque o seu l. XXI. governo foi mui feliz (2), e o seu tradu-f. ctor Francez occupa-se em mostrar a vai- (3) Hist. dade da Astrologia Judiciaria, e a pouca d'Esp.t. fé, que se deve aos embusteiros. (3) Mas os Portuguezes, ao menos alguns, 287.

zes contestão, que ElRei foi mui religioso, prudente, e sabio: Com-

são de outro parecer; e referindo, que o Judeo predicera, que o Reinado d'El-Rei seria breve, e desgraçado, accrescen-(1) Vas. tão que assim passou. (1) Daqui se tira, que nem sempre podemos recorrer aos los. Elos factos como a provas infalliveis; mas a gios dos profecia do Judeo foi feita á ventura, e Reis por podia ser falsa, ou verificar-se: e não ha Brito, dois Authores, que conformem em dar a mesma idéva do Reinado d'ElRei D. Duarte. Em fim a arte de conjecturar não he sciencia, e quando os principios de huma arte não são susceptiveis de prova, como não são os da Astrologia, não se póde nunca chamar arte; assim que o procedimento d'ElRei D. Duarte he digno de todo louvor, quer o seu Reina-(2) Le do fosse ditoso, quer fosse desgraçado. (2) Gendre Em Inglaterra se fizerão exequias por Traité morte d'ElRei D. Joso o I., e seu filho Hist. l. D. Duarte lhe succedeo no lugar de Ca-7. c. I. valleiro da Jarreteira, cujas insignias se lhe mandarão trazer pelo Rei d'armas aos 8 de Maio de 1435 : mas não lhe chegá-(3) An- rão senão no anno seguinte: (3) o que tist's Re. tudo se passou na menoridade d'ElRei D. gister of Henrique VI. que com ElRei D. Duarte the Gar- estava em hum grao mais remoto de pater t. I. rentesco, a respeito de seu avô commum João, Duque de Lencaster. E posto que os Historiadores discrepem na idéya, que dão do Reinado d'ElRei pôz varias obras, e entre ellas o Fiel Conselheiro, dirigido á Rainha D.

que elle foi hum dos Reis mais sabios. mais illustres do seu tempo. (1) El-Rei era amante da magnificencia, mas a seus tempos: era religioso sincerameute, e sem superstições: e foi o homem mais eloquente do seu Reino. Se o seu Reinado fosse mais largo, mais podéra fazer, do que fez nos poucos annos, que viveo, e ainda assim fez grandes beneficios á Nação, que forão dar-lhe Leis geraes, e uniformes: regular a qualidade, e valor da moeda: e administrar de sorte as suas rendas, que a receita passava muito a despesa: e em fim trazer a Lisboa com seus donativos, e liberalidades alguns dos subios mais célebres da Europa. (1)

pa. (1)

Os Historiadores Portuguezes dizem, concelque ElRei falleceo aos 9 de Setembro los. Elonum dia de grande eclipse solar: (2) Magios dos riana porém adverte, que se foi em tal Reis. dia, deve ser aos 19 de Setembro, quan- (2) Mado elle aconteceo; e esta data conforma riana. L. com o Registro da Ordem da Jarreteira, XXI. p. onde se aponta a morte d'ElRei naquelle 40. dia 19. (3)

<sup>(1)</sup> Foi tão justo apreçador e estimador cit. f. do merecimento, que confessando-se en-185. ganado a respeito de D. Duarte de Menezes, lhe dice em publico, depois de reconhecer a sua prudencia e valor "se me não enganárão a vosso respeito, nem

Leonor, sua mulher, no qual escrito se contém reflexões mornes, e politicas; outro sobre a arte de domar, e ensinar cavallos, em a qual dizem, que elle foi o mais entendido de to-

dos os de seu tempo. (1)

ElRei nomeou Regente do Reino a Rainha D. Leonor, e mandou
no mesmo testamento, que se gastassem no resgate do Infante, seu irmão, as sobras das rendas, que poupára; e que não havendo outro algum meyo de o livrar, se restituisse
Ceuta aos Mouros, porque tal fôra
sempre a sua tenção, e desejo. (2) A
sua divisa era huma lança com hu-

<sup>(1)</sup> Garibay. Geneal. dos Reis por Duarte Nunes de Leão. Vasconcellos. Brito Elog. 12.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. E tal era o dever da justiça, porque a entrega do arrefem não é compensação da promessa e fé do tratado infringido, que se contratára no Real nome com urgentissima necessidade.

para a dar a um filho meu, vos tirára a Capitania de Centa, que tão justamente vos pertencia., Era D. Duarte bastardo do Conde D. Pedro primeiro Capitão, e ElRei o fez então seu Alferesmór, e lhe deu o Castello de Béja. Azurara c. 43. Chron. de D. Duarte.

ma serpe enroscada, e a letra loco, & tempore, querendo significar, que se não havia de entrar em guerra, senão com prudencia, e sobre madura deliberação. (1) Seus vassallos sentírão muito a sua falta, porque morreo em má conjunctura, e com a sua morte se desvanecèrão todos os projectos da guerra, e subio ao throno hum menino debaixo da tutoria de huma Mãi, a qual experimentou logo, que o ser Rainha a não livrava dos trabalhos, e revezes da vida humana, a que talvez an-. dão mais occasionados que os humildes, e baixos, os grandes, e o mais alto poderio.

È ainda que os Portuguezes amá- D. Afrão esta Princeza, em quanto viveo fonso V. ElRei, seu marido, logo depois da succede sua morte entrárão a desgostar-se a seu della, por instigações do Infante D. Pai de-João. Mas todos os seus reparos batutoria tião em ella ser mulher, e estranda Raigeira, cousas, que ella bem sabia, nha, sua mas não podia remediar: accrescen- Mãi, que tando-se a isto, que era Castelha- he prina, o que em algum modo era ver-vadu da dade, porque ella procedia da fami- Regenlia Real de Castella. Nestes termos cia do

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 404.

buscou a Rainha algum arrimo, e não havia pessoa, de quem o podesse melhor esperar, que do Infante D. Pedro, Duque de Coimbra, Principe de grande capacidade, e de huma reputação irreprehensivel. (1)

<sup>(1)</sup> D. Pedro foi o quarto filho d'El-Rei D. João, o l., e o segundo dos que lhe sobrevivêrão: nasceo aos 4 de Marco de 1394. Seu Pai deo-lhe excellente creacão, a qual assentando em bom natural. e boa diligencia, fez delle hum Principe dos mais completos do seu tempo. Era sabio: amava as Sciencias, e protegia os homens Letrados. O principal intento, que o levou a viajar, foi o de aperfeicoar os seus conhecimentos; e nisto andou 4 annos, com acompanhamento proporcionado á sua pessoa, que o seguio a varias partes de Europa, Asia, e Africa, Ainda hoje se conserva huma relação desta viagem, (\*) mas tão adulterada com

<sup>(\*)</sup> E' o Auto das Sete Partidas do Infante D. Pedro, tão apregoado pelos cegos. A edição correcta é de 1554. 4.º Azurara Chron. do Conde D. Pedro L. 2. c. 13 diz que o Infante foi viajar em 1425 por Alemanha onde serviu o Imperador Sigismundo contra os Turcos, e de volta para o Reino ao cabo de 3 annos fez volta por Roma, e por onde andou foi honrado por mui prudente Principe.

Para o trazer pois a seu partido disse-lhe a Rainha, que ElRei defunto em presença de seu confessor

fabulas, que ellas deshonrão o mesmo

Principe, a quem quizerão louvar.

Voltando ao Reino, casou com D. Isabel, filha do Conde de Urgel, e neta de D. Pedro o IV., Rei de Aragão; casamento, que elle teve por mui vantajoso. Foi recebido na Ordem da Jarreteira aos 22 de Abril de 1417., no quinto an- (1) Prino do Reinado de seu primo Henrique vat. siv. V. de Inglaterra, neto por parte de João, gill in Duque de Lencastre, como D. Pedro o offic Pelera por parte de sua Mãi; e mettido de 22. Mey posse daquella dignidade no anno seguin- 5.H. VI. te, quando se enviou a ElRei, seu ir- Ashomomão, a nomeação de Cavalleiro, tambem le s Orlhe mandárão hum rico Sobretudo. (1) der of

Nes Côrtes, que se fizerão depois da the Garinfeliz expedição de Tanger, os Infanter p. tes D. Pedro, e D. João forão de pare-710. cer, que se largasse antes Ceuta aos Mou-(2) Faros, do que sacrificar o Infante D. Fer-ria e nando: seguírão o mesmo parecer os Pro-Sousa. curadores das Cidades, e Villas, mas o E Leão Arcebispo de Braga fez da materia ponto Chron. de consciencia, e defendeo, que era me-de ElRei lhor conservar huma praça importante, D Dudo que a vida de hum só homem, e pre-arte cap. valeceo o seu voto. (2)

Querem alguns Historiadores, que o a p. 61 Infante D. Pedro fosse muito ambicioso: 64. mas os mais ajuizados o negão, e a maior

Tom. II. F

dhe declarára ser sua vontade, que o herdeiro da Corôa casasse com a filha delle Infante D. Pedro, o qual com palavras mui energicas mostrou o quanto venerava a memoria d'El-Rei, seu irmão, e significou á Rainha a devoção, que tinha á sua

parte das accoes da sua vida desmentem aquella imputação, visto que o Infante não obrou cousa suspeita depois da mor--(1) Elo- te de sen irmão, senão juramentar se com gios dos os Grandes para acclamarem o Infante D. Reis. Fernando, no caso de seu irmão D. Af-Vascon- fonso morrer sem successão. Fez jurar Principe o Infante D. Fernando em Cor-Faria e tes, para succeder a seu irmão, em de-Sousa , feito de successão, com o qual procedi-·&c. mento a Rainha perdeu as más suspei-(2) Ma- tas, que do Infante tinha. riana . Quando isto se fazia, a Rainha, e a Gari-Nação o reputavão por hum feito desinbay, La teressado, e aquella Princeza obrigou o Clede, Infante a assinar as cartas de chamamento Ferredas Côrtes. (1) Os Infantes D. João, e ras, Ma- D. Henrique, seus irmãos, obrigarão-no verne a acceitar a Regencia, e a seu tempo Turtrataremos do seu governo no texto. quel, &c. tas são as nocões que nos hão de dirigir para formarmos conceito do seu caracter. Chron. fundando-nos no que dizem os Hespade D. Af- nhoes, e Francezes, que como estrangei-fonso V. ros são imparciaes. (2) O que ha mais por Rui notavel em seu procedimento desde o prinde Pina. cipio he, que o Regente nuncu se deo

pessoa, e causa. (1) Entretanto ajuntárão-se as Côrtes em Torres Novas, para onde a Rainha as convocára, e contra as esperanças desta Princeza, resolvêrão, que só lhe ficaria o cuidado da educação d'ElRei, seu filho (\*) que D. Pedro, Duque de Coim-

por seguro, e que de algum modo o obrigárão a acceitar o regimento do Reino, e ainda que isto pareceo então lance de política, depois se veio a conhecer, que o não fôra.

(1) Vasconcellos. Garibay. Mayerne, Turquet.

(\*) Com a administração das rendas e data dos officios. Pina. c. XV.: que acompanhassem a Corte 6 do Conselho, e trez representantes dos trez Estados, e com autoridade da Rainha, e do Infante D. Pedro se determinassem os negocios á pluralidade de votos; e sendo empatados, concorrerião a decidilos os Infantes. e Condes "Isto era hum verdadeiro conselho de Regencia. Ai mesmo se acordou, que todos os annos se celebrassem Cortes. constando de dois Prelados, cinco fidalgos, e oito Cidadãos, e nellas se emendassem, ou fizessem novas Leis, se decidissem negocios graves que podessem esperar o tempo das Cortes, como mortes de grandes homens, perda de grandes officios, e de terras; e isto foi acordado. e jurado em um alter, segundo antigo costume. (V. Esprit des Loix L. 28. c. 18.1

bra, governaria as coisas da guerra: o Marquez de Villa-Viçosa as da justiça; e que o Conde de Atouguia fosse ayo d'ElRei. (1)

A Rainha ficou por extremo offendida destas disposições, e por in-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa Garibay. Ferreras l. c. p. 458. Os Cidadãos de Lisboa decidirão, que ás Cortes pertencia dar Curadores aos Principes Menores v. a Chron. de D. Affonso V por Rui de Pina c. XIV. (a)

<sup>(</sup>a) Talvez se fundavão no testamento da Senhor D. Affonso 2 que dispoem que se o Infante ou Infantes que houver de succeder-lhe não tiver idade cumprida (que segundo o foro de Hespanha erão 14 annos) Elle ou ella sejão tutoreados, e o Reino posto em poder dos seus vassallos, até que o successor chegue a mayoridade. Neste testamento, e outros dispoem da successão á Coroa conforme ás Leis de Lamego; o que não prova que não estivesse regulada por ellas; mas que os Senhores Reis conhecendo como as Leis Fundamentaes os obrigão, e que não as podem dispensar salvo em Cortes, havendo de falar na successão, se conformavão ás ditas Leis, bem como o particular que institue herdeiros conforme ás Leis do Reino não prova que ellas não existem.

tervenção do Arcebispo de Lisboa, seu ministro, unio-se com o Conde de Barcellos, filho natural d'El-Rei D. João o I., e com o Infante D. João, genro do Conde, o qual Infante sendo o primeiro, que a ella se oppozera, buscou depois a sua graça, na esperança de casar sua filha com o Rei menor. Mas as Côrtes por atalharem a bandos, e parcialidades, declarárão a D. Pedro Regente do Reino, e derão outras ordens necessarias, (1) de que a Rainha não fazendo caso, dispunha dos officios, e de tudo como Soberana, deixando-a o Infante obrar assim, com lhe pedir sómente, que quizesse Ella entregar-lhe a declaração, em que lhe fallara, o que a Rainha fez logo.

Os Fidalgos, com que esta Princeza se havia unido, sabendo da entrega da tal declaração, quizerão empenhalla em a tornar a haver ás mãos, e o Conde de Barcellos, a foi pedir ao Regente, o qual a tirou mni socegado donde a guardava, e rasgando-a em pedaços, os

<sup>(1)</sup> Le Quien l. c. p. 408. La Clede XII.

deo ao Conde. (1) E dando-se elles por seguros naquella parte, taes desgostos causárão ao Infante D. Pedro, que elle se retirou da Côrte. Mas o povo obrigou-o a tornar para Lisboa, e ainda que ElRei de Aragão mandou hum Embaixador para favorecer as coisas da Rainha. ella se vio obrigada a entregar o Principe ao Regente, e quando se despedia delle, disse que então se dava por viuva, vendo-se sem marido, e sem filho. De Lisboa se recolheo a Rainha para Alémquer, muito irritada, meditando projectos de vingança. (2)

O Regente governa muito bem.

O Infante D. Pedro governou com tal brandura, e equidade, que e Senado, e povo de Lisboa, lhe forão pedir licença para lhe erigirem huma Estatua. (\*) Mas elle não quiz acceitar aquelle sinal do seu amor.

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. Le Quien l. c. f. 409. Faria e Sousa. Pina c. XVI.

<sup>(2)</sup> Zurita Annales, Garibay. Vasconcellos Ferreras t. VI. f. 468.

<sup>(\*)</sup> Isto fizerão por elle isentar Lisboa das Aposentadorias. Chron. de Rui de Pina c. 52 e 125. tom. 1 dos Ineditos da Academia, Mandou fazer os Estaos do Ressio, onde depois foi o paço da Inquisição.

elhes disse, que por não se expôr ao risco de vér bem cedo derribar o monumento da sua gloria, se dava por contente das demonstrações de affecto, que o Público lhe dava. Entretanto a Rainha, que levára sua filha para Alémquer, se foi dalli para as terras do Prior do Crato, donde com auxilio delle trabalhava por excitar huma sublevação; e como o Regente se pôz em som de resistir com forças a seus máos intentos, ella, com a sua chegada, se foi retirando a Castella seguida do Prior. (1).

O Conde de Barcellos apoderouse de Guimarães, e fez-se alli forte; e o Regente o foi buscar, seguido do Conde de Ourém, filho do de Barcellos. Este mandou dizer ao Regente, que bom seria não arriscar as tropas d'ElRei numa batalha, que havia de ser mui ensanguentada, que elle tinha muita gente, que o defendesse a elle, e a Rainha, a quem nunca abandonaria, posto que lhe custasse a vida. Então pedio o Conde de Ourém ao Regente, que o deixasse ir fallar a seu Pai, e elle lhe disse: "Se o Condo he vosso Pai,

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa.

n tambem he meu irmão; ide por n tanto, e havei-vos como filho, e n como sobrinho. n Os dois Condes concluírão logo hum ajustamento, e o de Barcellos depòz as armas. (1) Por estes tempos (\*) falleceo na prisão o Santo Infante D. Fernando, e seu Secretario deixou escrita a historia de seus trabalhos. (2)

O Regente, havida a dispensa de Roma para casar ElRei com sua filha, chamou as Côrtes, e por consentimeuto dellas os esposou. (3) A Rainha no em tanto fez, com que ElRei de Aragão, seu irmão, man-

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 414. La Clede l. c. Faria.

<sup>(\*)</sup> Pina Chron. c, 83. Sousa Hist. de S. Domingos P. 1. L. 6. c. 31. conforme ao autor da vida do Infante Santo etc. traz a sua morte aos 5. de Julho de 1443. No cit. cap. e antecedentes, se pode ver o quanto o patriotismo, e as heroicas virtudes Christás brilharão, neste glorioso, e santo Principe, tão humano, e mavioso para os seus, e para a Patria. Os sacrificios dos Decios, e semelhantes forão de momentaneo soffrer, e de um minuto.

<sup>(2)</sup> Ferreras t. VI. f. 512.

<sup>(3)</sup> Garibay. Vasconcellos. Por isso na Affonsina do L. 1. T. 31. § 1. lhe chama nosso prezado Tio, e Padre, nosso Tutor, Curador, Regedor.

dasse a Portugal successivamente dois Embaixadores a requererem, que se restituisse a Regencia áquella Princeza. D. Pedro lhes respondeo, que o negocio não dependia delle; que respeitava infinito a Rainha; e entendia não convir áquella Princeza tornar ao Reino; mas que cuidaria em fazer que se lhe pagassem promptamente assuas arrhas. A Rainha, que não suspirava senão por vingança, fez quanto pode por obrigar ElRei de Castella a mover guerra a Portugal, affirmando-lhe, que podia abrazar o Reino, e para o não estorvarem os custos della, deolhe todas as joyas, que levára deste Reino, e o Castelhano as acceitou; mas não cumprio nada do que ella esperava delle (1)

Reduzida pois a tal extremo, Triste e vendo que não podia tratar-se co- fim da mo Rainha, escreveo ao Regente, Rainha declarando-lhe o estado, em que se Mái. achava, e pedindo-lhe faculdade de voltar para Portugal, onde viviria, como elle julgase conveniente; deplorando amargamente haver sido enganada pelos invejosos de tão

<sup>(1)</sup> Peres de Gusmão. Le Quien t. I. f. 417. Ferreras 1. c.

executallo, suggerindo-lhe os meyos de o ultimar. (1)

O Regente confirmou os esposorios ajustados pelo Condestavel, seu filho, mas o casamento não se fez, senão quando ElRei foi maior. Todos entendião, que esta alliança podia ser vantajosissima a Portugal, e meyo efficaz de se extinguir a semente das discordias entre as duas Nações, que produzírão huma aversão implacavel, e fatal a ambas: mas a experiencia mostrou, que este discurso, com quanto era especioso, nada menos foi que concludente.

Prudencia da administração do Regente. D. Pedro em quanto regeo, teve sempre por alvo o bem da Nação, o allívio dos póvos em geral, e particularmente do de Lisboa; a conservação das Leis em seu vigor (\*)

<sup>(1)</sup> Chron. de D. Alvaro de Luna: de D. Juan II. Garibay. La Clede, Mariana Ferreras.

<sup>(\*)</sup> Uma das primeiras acções deste Principe foi mandar organisar um Codigo das Leis que havia, reduzindo-as a boa ordem, obra que os Povos em Cortes já requererão ao Senhor Rei D. João 1, e elle mandára executar, e proseguida no Reinado de seu filho o Senhor D. Duarte, se concluiu na Regencia do Se-

o cuidado da boa educação d'ElRei, e se fosse possivel, fazer reinar a união na Côrte, temperando o odio de seus inimigos. Polo que quando se reconcilion com o Conde de Barcellos, seu irmão natural, consentio, que o Arcebispo de Lisboa tornasse a Portugal, de Roma, para onde se retirára, como participante nas revoltas passadas, e com effeito veio ouvir os clamores do povo, que andava mui escandalizado do seu comportamento pouco exemplar. (1)

Por morte de D. Gonçalo, Senhor de Bragança, deo o Regente o senhorio daquelle lugar a seu irmão, com o titulo de Duque, em penhor da sinceridade da sua reconciliação. Mas o Duque não vio nesta mercê senão huma mostra da authoridade absoluta do Regente; e por isso lhe teve mais odio: e aconselhado do Arcebispo de Lisboa, e de seu filho, Conde de Ourém, (que com apparencia de muita devoção ao Re-

nhor Infante D. Pedro. V. Orden. Affons. L. 1. Introducção. e Pina Chron. de D. Duarte c. 7. v. a nota a pag. 59. aqui.

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa.

gente era seu inimigo jurado) resola veo privallo da sua authoridade, logo que se lhe offerecesse algum certo meyo de o conseguir. (\*)

Para cumprir este intento, entrou a ter práticas secretas, e grangear alguns Fidalgos-moços, que andavão ao lado d'ElRei, e o acompanhavão nos seus divertimentos, e exercicios, pintando-lhes o Regente como hum homem austero, que nunca lhe consentiria premiálos, como elles merecião por seus serviços, e devião esperar da graça d'ElRei. Taes erão as disposições dos cortezãos, quando o Principe chegou aos 14 annos, que segundo as Leis, e costumes de Portugal, são os da maioridade dos Reis.

D. Affonso V., a quem por suas grandes acções chamárão o Africa-

<sup>(\*)</sup> Pina c. 82 refere que o odio do Conde de Ourem, e do Duque de Bragunça contra o Regente procedeu de este negar ao Conde o grande officio de Condestavel, de que ElRei fizera merce ao filho do Regente, pertendendo o Conde de Ourem que lhe vinha por direito de successão, como officio encabeçado na sua descendencia, do que não mostrou os titulos, que o Regente queria ver, para lhe ceder a mercè Real.

no, era então hum dos mancebos mais bem principiados do Reino. O Regente, que sabia quanto vale a boa creação, e que elle a tivera tal, cuidou muito em procurar a seu sobrinho o mesmo beneficio: dandolhe a entender, que o orgulho não he senão capa, com que se cobre a ignorancia; que para conseguir o respeito, e acatamento pertencentes ao Soberano, devia adquirir as partes, e qualidades, que adornão o throno; e que a modestia, e affabilidade erão indispensavelmente necessarias para dar aos Reis o lustre, e explendor, que as exterioridades da pompa e ostentação nunca podem communicar-lhes. (1)

Juntas as Côrtes para declararem a maioridade d'ElRei, o Infante D. Pedro resignou o governo, dade,
deo contas da sua administração, e casa o
pedio perdão a ElRei, e ao povo dos afilha
erros, que poderia haver commettido. ElRei nesta occasião portou-se
com tal dignidade, brandura, e Majestade juntamente, que encantou a
todos: e concedendo ao tio tudo o
que lhe pedíra, as Córtes approvárão a sua Regencia, e o casamen-

<sup>(1)</sup> Vasconcellos, Garibay. La Clede.

to de sua filha D. Isabel com El-Rei, seu primo, que se celebrou (\*) e em fim assentírão á supplica, que ElRei fez a seu tio, e sogro, que quizesse continuar a ajudallo com seus conselhos. Não se podia na verdade desejar coisa mais arrazoada, e o Duque governou ainda dois annos pelo mesmo modo, e quasi com tanta authoridade, quanta tivera sendo Regente. (1)

Os inimigos do Duque trabalhão por deitallo

Seus inimigos, que tinhão por chefe o Duque de Bragança, seu proprio irmão, e o Arcebispo de Lisboa, continuava ainda a laborar

a perder.

ĥ

(\*) O casamento celebrou-se em Mayo de 1447, depois que ElRei induzido por máos conselhos pedio ao Regente, que deixasse o regimento, em que lhe havia antes pedido, que continuasse, sendo principaes imitadores d'ElRei contra sau tio o Duque de Bragança, e o Conde de Ourem. Pina c. 78 e 79.

(1) Faria e Sousa. La Clede. l. XII. Cortes de Janeiro de 1446; cumpria El-Rei 14 annos, idade em que segundo o foro de Espanha, qualquer Principe Real deve haver inteira posse e administração do seu Reino, e Senhorio. Pina. c. 86. O Senhor D. João 3. por testamento estendia a menoridade de seu neto a 20 annos: mas guardou-se o antigo foro de Espanha.

sardamente contra elle, e ridicularizando a sua seriedade, e a sizudeza das suas conversações; e suggerindo más suspeitas da estimação, que delle fazião a Camara, e povo de Lisboa. e as Cidades grandes do Reino. reduzírão os mais cortezãos d'El-Rei a fallarem pela mesma boca, e estilo. E chegando a alcançar, que ElRei não respeitava já tanto a seu tio . derão mais alguns passos, lisongeando-o, e louvando a sua capacidade, e lhe persuadírão, que já era tempo de governar por si, e de mostrar ao Povo, que o Regente tinha superior no Reino. Em fim tiverão a ousadia de affirmar, que o Duque commettera grandes erros na sua administração; que tinha huma ambição sem limites, e que em quanto andasse na Côrte, ElRei não seria Rei senão no nome. (\*)

D. Affonso V. deo ouvidos a estas calumnias, e hia esfriando na amizade com o tio, á proporção que ellas se lhe imprimião no animo. Duvída-se todavia, se ElRei o mandaria sahir da Côrte; mas o Duque desgostoso do modo, com que o tra-

<sup>(\*)</sup> V. a Chropica do Senhor D. Affonso V por Rui de Pina cap. 28 e seg. Tom. II.

tavão, bomou por si a resolução de se retirar, e pedio licença para o fazer a ElRei, que lha concedeo com gosto. (\*) Apenas o Duque partio, tiverão seus inimigos o atrevimento de accusallo de ter envenenado a ElRei D. Duarte, a Rainha D. Leonor, e o Infante D. João., accusação, que espantou a todos, sem ser crida de ninguem, (1) e fez vir de Sagres o Infante D. Henrique a justificar seu irmão; mas tambem a este lhe tapárão a boca, assacando-lhe os mesmos crimes. (2)

Os principaes Senhores permanecião constantes na devoção ao Duque, e D. Fernando, Governador de Ceuta, filho segundo do Duque de Bragança, veio de proposito a Lisboa defender seu tio, contra seu Pai. Mas o que passou de mais extraordinario nesta perseguição, foi o que fez D. Alvaro de

<sup>(\*)</sup> E the mandou dar uma solemne quitação de todo o tempo, que por elle regera aqua Reinos, com approvação de tudo o que em seu nome até então dera, e fizera. Cit. Chron. cap. 89.

<sup>(1)</sup> Le Quien ubi supra f. 420.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. v. Inedit. tom.1.

# DE PORTUGAL.



Almada, Conde de Abranches, tido polo Cavalleiro mais intrepido daquelles tempos. Este foi ao Conselho armado de todas as armas por debaixo dos vestidos exteriores. o depois de fazer em breves razões a apologia da Regencia do Duque, levantou-se, e disse: "Se alguem se n atrever a sustentar, que D. Pedro. n Duque de Coimbra, não he fiel a n ElRei, nem bom patriota, aqui n estou prestes para o fazer confesn sar pela minha espada, que quem n tal diz, mente, e he hum aleivo-2) so. 2) Os Cortezãos disserão, que o Conde insultava a ElRei, mas este Soberano lhes replicou, que não só o não offendia, mas obrava como homem honrado.

Desde então, todos os intentos, não d'ElRei, mas dos inimigos do Duque tirárão a obrigallo a rebellar-se. Para o que fizerão com que o Soberano prohibisse por huma Lei a todos qualquer communicação com seu sogro; mas não impedirão ao

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. Garlbay. La Clede l. c. Chron. de D. Affonso V por Pina cap. 91 e 95 e offereceu-se a combater-se com tres dos inimigos do Infante, e dos mais esforçados, juntamente.

Conde de Abranches, (\*) e outros amigos do Regente, que se fossem para elle. Depois mandárão-se-lhe pedir todas as armas, que tinha. ao que o Duque respondeo, que ElRei estava de paz, e elle necessitava dellas para se defender de seus inimigos. (1) Nisto entreveio a Rainha, filha do Duque, e conseguio d'El-Rei perdão para seu Pai, se elle lho mandasse pedir por huma carta, e avisou a este respeito o Duque, que escreveo a ElRei, e á filha, a quem dizia, que, por condescender com ella, pedia o tal perdão. Esta Princeza teve a inconsideração de mostrar a carta a ElRei, o qual irritado, rasgou a que o Duque lhe escrevera, e disse, que como o fizera por condescendencia, tambem elle retractava a palavra, que lhe havia dado. (2)

<sup>. (\*)</sup> Deste dizia o Grande Infante D. Henrique, que toda a Hespanha se devia honrar de haver produzido um tal cavalleiro.

<sup>(1)</sup> Le Quien. l. c. f. 423. Chron. Af.

V. cit. cap, 94.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. La Clede ubi supra. Chron. cit. cap., 113. Os inimigos do Infante persuadião a ElRei, que era pre-

#### DEPORTUGAL. 101

O Conde de Abranches aconse- He obrilhou ao Duque, que fosse á Côrte gado a justificar-se acompanhado de 500 de defenpe, e de mil de cavallo: e quando com aro Duque caminhava para a Capital, mas, e foi declarado rebelde, e logo depois morrena se vio cercado das gentes d'ElRei, batalka. pelo que se houve de postar, como o fez vantajosamente, fazendo trincheiras para melhor se defender. Aqui mandou ElRei publicar hum edicto, pelo qual sobpena de traição, mandava a todos os da companhia do Duque que o deixassem: mas este edicto não fez effeito, antes muitos do campo d'ElRei se forão para o Duque, e outros se retirárão. No dia segninte foi D. Pedro accommettido dos d'ElRei, e quando a briga andava mais acceza, foi morto de

judicial á sua saude a frequente conversação, e cohabitação com a Rainha, e fizerão prender D. Alvaro de Castro, depois Conde de Monsánto, calumniando-o de dizer ámores á Rainha, para que, sendo o Conde punido, ella ficasse deshonrada, e odiosa ante ElRei; e não valesse a sua intercessão polo Infante seu pai; exemple horrivel de infernal calumnia. Pina c. 114. E erão os calumniadores da Capella, e da Guarda-rompat!

huma settada. (1) O Conde de Abranches continuando a pelejar como desesperado, morreo tambem com outras pessoas de qualidade. (2) El-Rei mandou, que se não sepultasse o corpo do Infante, o qual esteve tres dias no campo sem sepultura, até que alguns camponezes o levárão a enterrar a furto na Igreja d'Alverca. (3)

(3) Le Quien t. I. f. 419. Cit. Chron. cap. 123. (\*)

<sup>(1)</sup> Garibay. Vasconcellos. Lu Clede l. c. (2) Faria e Sousa. Cansado se deixou crir exclumando "O' corpo já sento, que nom podes mais, e tu, minha alma, já tardas: agora vingar villanagem,, Havia consagrado, ou jurado sobre a Divina Eucharistia (de que ambos commungárão) de morrerem juntos, e um polo outro. A Lei imperiosa da honra, e as ideyas daquelles tempos trouxerão tanta virtude a um fim tão desgraçado, e a um funesto exemplo, de quanta reverencia se deve aos mandados do Soberano, e que os Principes do Estado devem aos mais vassallos a lição da mais resignada obediencia. O Infante D. Henrique foi um grande exemplar desta virtude, com quante amava ao Duque seu irmão.

<sup>(\*) &</sup>quot; Por homens de prema (obrigados) los jevado em uma escada á Igreja de

ElRei volton triunfante a Lis- ElRei boa, onde os inimigos do Duque far-faz justarão o seu odio, não só nos que tiça á tomárão armas por elle, mas até nos memoria que mostravão ser-lhe affeiçoados. do Re-Seu filho D. Diogo, com outros muitos forão presos; e o Condestavel se refugiou em Castella. E dando-se tratos a varios dos seus parciaes, se lhes fizerão interrogatorios sobre a conspiração, que impozerão ao Duque; mas nem delles se tirou prova alguma, nem dos papeis do Regente, os quaes vierão a poder d'ElRei, continhão excellentes projectos. que o Duque tracára em beneficio do Real serviço, e do Estado. (1)

Seus inimigos espalhárão huma especie de manifesto, que enviárão ao Papa Nicoláo V., de quem foi olhado como hum libello infamatorio; e o Pontifice ameacou com ex-

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. Ferreras ubi supra f. 598.

<sup>,,</sup> Alverca, onde por entro foi vilmente, ,, e com grande desacatamento soterrado, um de seus mayores amigos lhe cortou o cabeça, e a levou a ElRei. Poz ElRei contra elle um exercito de 300 homens perces, e de esvallo, o mayor que nunca se vira em Portugal. Mariz Dial.

communhão aos que lhe denegárão sepultura. (1) O Duque de Borgonha, sobrinho de D. Pedro (\*) mandou pedir o seu cadaver, e a ElRei, que désse licença aos filhos do Regente para se irem para seus Estados. petições, de que ElRei ficou pouco contente. (2) E mandando levar o corpo de seu tio para o Castello de Abrantes, fez sobreestar depois nos procedimentos, que se fazião, e dahi a pouco tempo declarou por bons, e fieis vassallos a todos os que seguírão o partido do Duque de Coimbra.

Quando o Principe D. João, foi jurado successor á Corôa, ElRei mandou trasladar com grande pompa o corpo do Regente do Castello de Abrantes para o Convento da Batalha, (3) onde foi sepultado no tumulo, que elle mesmo mandára fazer para si; mas alguns Historiado-

<sup>(1)</sup> La Clede t. I. f. 447. Faria e Sousa. (\*) A Duqueza sua sobrinha, escreve Mariz.

<sup>(2)</sup> Os mesmos Authores citados. Chron. cap. 129.

<sup>(3)</sup> Zurita Annales. Garibay. Ferreras t. VII. Cit. Chron. c. 136. 2:137. em 1455.

res referem, que isto succedeo als

gune annos depois.

Pelo casamento da Infanta D. Diner-Leonor com o Imperador Frederico sos suc-III. houve alguma mudança na Côr-cessos. te de Portugal. A Infanta foi leva-da por mar a Italia; acompanhando-a muitas pessoas illust es de ambos os sexos, e o mesmo Papa fez a ccremonia de a casar com o Imperador. (1)

ElRei D. Affonso desejava emprehender alguma facção grande contra os Mouros de Africa; e em quanto se aprestava para a commetter,

<sup>(1)</sup> Chron. d'ElRei D. Juan. II. Faria e Sousa. La Clede I. c. p. 450. Chron de D. Af. V ja cit. c. 131. ElRei tomon a cruzada, que o Papa publicou contra os Turcos, quando em Mayo de 1453 tomarão Constantinopla. Cit. Chron. cap. 135. Foi aconselhador principal desta desatinada empresa, e persuadia a ElRei que devia fazer a jornada por terra o Marquez de Valença, com intento de desviar El-Rei da Rainba sua mulher, receyando. que ella ganhasse o coração d'ElRei. e odio uos perseguidores do Regente seu pai, entre os quaes o Marquez fora o primeiro motor. Pina cit. c. 135. ElRei tomou outra vez a Cruzada em 1457. Cit. Chron, c. 138.

favorecia as diligencias, com que seu tio. o Infante D. Henrique, mandava descobrir a costa de Guiné, donde os Portuguezes dávião já trazido muito ouro. Isto acordou o ciume dos Castelhanos; e seu Rei D. João o II. enviou Embaixadores a Lisboa, que representassem as pertenções, que elle tinha sobre as Costas de Guiné, dando a entender, que havia de sustentar com as armas os seus direitos, se os Portuguezes insistissem naquella navegação.

ElRei de Portugal replicou, que como nunca soubera de taes direitos do de Castella, não era de admirar a sua empresa, que estava prompto para discutir os intereses de ambas as Corôas, quando ElRei de Castella o houvesse por bem: (1) mas como este falleceo, não passárão as coisas destes termos. D. Henrique o IV. seu successor, logo no primeiro anno de seu Reinado mandou a Portugal hum Agente, para negociar secretamente o seu casamento (2) com a Infanta D. Joanna, irmã d'ElRei

<sup>(1)</sup> Chron. d'ElRei D. Juan II. La Clede l. c. f. 450.

<sup>(2)</sup> Alonso de Palencia. Chron. d'ElRei D. Henrique IV.

Aos 3 de Maio de 1455 a Rai-OInfannha de Portugal deo á luz hum me- te D.

OInfante D.
Fernando yuer
assignalar-se
guerreando os

(1) Ferreras ubi supra f. 6. 14. Maria-lar-se guerra

(\*) V. nas obras do Benedictino Feijó Mouros. a excellente apologia desta infeliz Princeza: o grande João de Barros tambem reprehendeu a calumnia do seu historiador assaluriado pela Rainha Isabel de Caretella e Aragão. ElRei D. João 2.º cujo filho seria herdeiro de Fernando e Isabella tinha interesase em não se apurar a legitimidade da Excellentissima Senhora nem a fama da Rainha D. Joanna sua tra. Fez tudo, (e Deos desfez) para que reinasse o Principe D. Affonso seu filho em Castella.

nino, que foi baptizado na Cathedral de Lisboa, com o nome de João; muito a prazer d'ElRei, e de todos

os póvos. (1)

Os Historiadores Portuguezes referem, que o Infante D. Fernando, irmão d'ElRei D. Affonso, passon clandestinamente a Ceuta, com o intento de se assignalar em alguma acção contra os Mouros. Mas ElRei cuidando, que sahíra da Côrte descontente, lhe ordenou, que se recolhesse a ella, e o Infante obedeceo tão promptamente, que ElRei lhe deo muito boas rendas, com que se tratasse. Outros Hitoriadores referem, que o Infante fôra capitaneando huma frota, que ElRei mandava a Africa, e que dando nella a peste em Ceuta, o Infante houve de retirar-se sem tentar nada: (2)

Morte da Rainha em 1455.

A Rainha de Portugal falleceo em Evora aos 2 de Dezembro, de huma doença abbreviada; e não sem suspeitas de haver sido envenenada pelos inimigos de seu Pai, que ven-

<sup>(1)</sup> Nunes. Ruy de Pina. Ferreras t. VII. f. 24. O Chronista Rui de Pina cit. Chron. eap. 136.

<sup>(2)</sup> Faria. Ferreras t. VII. f. 24.

#### DEPORTUGAL. 109

do-a grangear mais, e mais cada dia a graça d'ElRei, seu marido, e receando, que depois de conseguir a restituição da fama de seu Pai, se quizesse vingar dos ultrajes, que elles lhe fizerão, concluírão que o modo mais expedito de se segurarem era acabar com ella. (\*) Toda a Nação mostrou o amor, que tinha a esta Princeza, tomando luto universal, e imprecando maldições sobre os authores da sua morte. ElRei deo provas muito evidentes do amor, que lhe tinha, porque nunca depois de casado conversou outra mulher; e mandou enterrar seu corpo com toda a pompa junto ao do Duque de Coimbra, seu Pai; e trazer ao mesmo tempo de Castella o da Rainha D. Leonor, que mandou sepultar na Igreja do Convento "da Batalha. (1)

Como as cousas de Castella ain-Vista de Castella não estavão bem assentadas, a de Castella não estavão bem assentadas, a de Castella, e ElRei, seu marido, que se avistasse de Porcom ElRei, seu irmão; e este contugal. veio nestas vistas para se divertir do

(\*) Pina Chron. c. 137.

<sup>(1)</sup> Faria, La Clede l. XII, cit. Chron. cap. 137.

toda a armada constava de 220 velas, onde passárão a Africa 20%. combatentes.

E desembarcando nas costas d'aquella Região, cercou ElRei Alcacerc. Ceguer, que (1) tomou levemente, e lhe pôz presidio subordinado a D. Duarte de Menezes. Mas pouco depois da sua partida, veio ElRei de Fez cercar aquella praça, e foi tão bem resistido de D. Duar-

<sup>(</sup>t) Nunes. Vasconcellos. Ferreras t. VII. f. 62. Cit. Chron. c. 138 foi Alcacere tourada aos 18 de Outubro de 1458. O cerço de Fez levantou-se aos 24 de Agosto 1459, e durou 53 dias. De 1460 (nos 8 de Junho) é o célebre Accordo de Portalegre, em que ElRei ordenou, que os Ecclesiasticos, que não fossem dignamente punidos por seus Prelados, elle os castigaria. V. Ineditos 3. f. 399. e a Ordenação do L. 2. T. 3, a qual mostra, que os nossos Soberanos, respeitando a Santidade, e reverencia devida aos Ministros da Religião, e os Privilegios concedidos a um membro tão principal dos trez Estados, não conhecem no temporal nenhuma isenção da sua soberania, que a ella se não submetta, quando o requer o bem do Estado, á vista do qual cessão todos os limites, que os Reis se impõe por quaesquer privilegios; porque a causa Pública é a mais piedosa de todas.

te, que se vio obrigado a levantar o cerco, que os Infieis pozerão segunda, e terceira vez; e desta terião melhor successo, se não viesse aos cercados hum bom soccorro de Portugal. ElRei ordenou então a D. Duarte, que viesse a Lisboa, onde foi recebido com as maiores distinções, e em recompensa de seus serviços o nomeou Conde de Vianna. (1)

Todos os Portuguezes tiverão summo prazer com o prospero suc- Morrem cesso das armas nacionaes em Afri- algumas ca; mas este foi agoado com a mor- pessoas te de varios Principes da familia Real. O primeiro, que falleceo foi

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 445. Faria. La Clede f. 454. t. I. Ferreras t. VII. f. 71. e 73. (\*)

<sup>(\*)</sup> Em Santarem ElRei com solening arenga dos seus serviços e merecimentos. e com devida ceremonia o fez Conde de Vianna de Caminha. Neste anno as Cortes de Lisbon requererão a ElRei que não gravasse os Povos com pedidos para guerra voluntaria, nem fosse tão largo nas doacées dos bens da Coroa e Real Fazenda, o que jurou cumprir, e nunca mais dar, mas só o cumpriu aquelle anno e depois deu com mais soltura para mal da Coroa Real. Pina cit. cap. 143. Tom. II.

#### HISTORIA

nem astuto, mas de grande capacidade, e havido pelo maior politico do Reino. Seguio se-lhe logo o Infante D. Henrique, Duque de Vizeu; (1) e pouco depois o Duque de

<sup>(1)</sup> Nunes. La Clede t. I. f. 455. Mariana l. XXII. Ferreras t. VII. f. 94. Mayerne Turquet. Este illustre Principe foi IV. filho de D. João o I. Rei de Portugal, e delle temos fallado assás vezes no discurso da nossa Historia. Sobre o tempo de seu nascimento ha algumas difficuldades, (\*) e o modo, com que se escreveo o titulo de seu Ducado, causou alguma confusão · mas o proprio nome he Vizeu. Cidade situada na Beira. posto que nos Registros da Ordem da Jarreteira se ache escrito Vizen. Não he facil descobrir o quando o Infante foi recebido Cavalleiro desta Ordem: mas he provavel que o fosse no 21 anno do Rei-

<sup>(\*)</sup> O P. Francisco José Freire escreve na vida deste Principe, que nasceo aos 4 de Março de 1394, e falleceo aos 13 de Novembro de 1460. Rui de Pina Cit. Chron. cap. 144 tras o mesmo mez de Novembro e anuo de 1460 de seu fallecimento na Villa de Sagres, donde foi levado a Lagos, e aqui esteve sepultado até que o Infante seu sobrinho, filho do Senhor D. Affonso V. o trasladou para a Batalha, V. Barros Dec. 1 L. 1. c. 16.

#### DE PORTUGAL. 115

Bragança D. Affonso, Pai do Conde de Ourém, (em 1461) que seria

nado de Henrique VI., porque neste an tis, Orno se acha, que se derão ordens para se der of
levarem as insignias da Ordem a L'ynfranc De Henryche, tio d'ElRei de Por-Garters,
tugal, (1) o que parece significar, o InI.f. 180,
fante D. Henrique, mal escrito. (2) Hey-

Para causa da mesma má Orthografia lin: Asse le no Registro da Ordem Queneburgh hmole, por Coimbra; o que prova quanto melhor Antis, e seria, que os catalogos se escrevêrão em todos as

seria, que os catalogos se escrevêrão em todos os Latim. (2) He certo, que Monsieur An- que tratis, que escreveo a vida deste Principe, tárão emendou muitos erros, em que cahírão este asos Escritores, que lhe precedêrão, mas sumpto. tambem elle incorreo nos seus, como he (3) V. v. gr. dizer, que o Infante assenton casa History no Cabo de S. Vicente, e depois foi re-of the sidir em Sagres no Algurve, (3) sendo thirthecerto, que elle nunca mudou de residen- enth cia. He verdade, que elle fundou a Vil- stall. on la de Sagres, distante algumas milhas do the Prine Cabo de S. Vicente, e fez ahi hum dos ce's melhores portos, e praças do Reino, a side. respeito do estado da Marinha daquelles (4) Retempos. (4)

Este Infante não só foi hum dos maio-Colmeres homens do sen tempo em Portugal, nares mas hum dos mais excellentes, que se apud tem visto em todas as Nações, e em to-Ruy. das as idades. E posto que isto he muito Tour dizer em seu louvor, todavia não exagge-through ramas nada, nem affirmamos cousa, que Portunão seja mai somenos de sens mereoi-gal.

H 2

digno dos maiores elogios se não devesse os principios da sua elevação

mentos. E seja qual for a differença, que ha entre o estado da Europa agora, e o em que se achava nos tempos de D. Henrique, he indisputavel, que todas as vantagens procedidas do descobrimento da major parte da Africa, (\*) e das Indias Oriental, e Occidental, e todas as que dellas se derivarem até o fim dos seculos. se devem ao genio, e diligencias deste Principe, a não as querermos attribuir em parte a ElRei D. João, seu Pais que vendo a propensão, que elle tinha para a Mathematica, lhe deo na mocidade bons mestres, e depois foi accrescentando nas rendas do lofante, com que elle pôde aproveitar-se dos seus conhecimentos.

Já vimos os descobrimentos, e conquistas, que o Infante D. Henrique fez á sua custa. El Rei seu sobrinha lhe deu o

<sup>(\*)</sup> Os descobrimentos do Senhor Infante D. Henrique chegárão até Serra Lesa (cit. Chron. c. 144, e Barros Dec. ). L. 1.) que hoje é um estabelecimento Inglez assim como outras terras, que acquistamos com sangue, e muitos custos, quando já tiuhamos potencia maritima, e pase sarão ás nações, que estavão na infancia do seu poder e commercio: tanto perdemos com o infeliz D. Sebastião, e durando a tyrannia Hespanhola, com outras causas, que noutro lugar se exporão.



### DE PORTUGAL. 117

ao favor do Regente D. Pedro, sen armão, e não subisse depois ao maior

senhorio de Guinea por carta feita em Lisboa aos 7 de Junho 1454. V. Prov. Hist. Geneal T. 1. pag. 445. e o modo, com que se houve nos negocios internos do Reino. Agora accrescentaremos, que elle não só foi o primeiro descobridor de movas terras por seus enviados, mas inspirou o gosto dos descobrimentos, com que depois se fizerão grandes cousas. Infante tinha as idéas mais exactas da Cosmografia, e mostrou a utilidade da Longitude, e Latitude na Navegação, e o meyo de as uchar, com o soccorro das observações astronomicas: sabia além disto muito bem a arquitectura Naval, e conhecia perfeitamente quantos fructos resultarião do augmento da Navegação, das fundacões das colonias, e dos progressos do Commercio exterior. (\*)

E tão bem souhe inspirar os seus sentimentos nos animos de seus discipulos, que nechuns esforços da ignorancia, e superstição bastarão a apagallos, e a Patria

<sup>(\*)</sup> Não deve esquecer-se que o Senhor Infante D. Henrique, amigo de despender da sua fazenda para praver novas experiencias em beneficio commum, deu as suas proprias casas para nellas se assentarem as Escolas Geraes dos estudos, ou Universidade fundada em Lisbon por El-Rei D. Dinis, e depois mudados para Coimbra. Barros cit. D. 1. L. 1. c. 16.

auge da grandeza, solicitando a ruina de seu bemfeitor quando já não tinha que esperar delle, circumstancia que sua familia sentio depois, quando menos o cuidava. (1)

foi a primeira, que recolheo os fructos dos seus talentos. Não se sabe ao certo o tempo da sua morte: nos a pozemos aqui (1) Vas- fundados em grandes authoridades , (1) que todavia não tentos por infalliveis. 6 Infante falleceo de 76 annos, não podia morrer em 1460, nem em 1461, (1) borque então seria mais velho, que seu irmão o Infante D. Pedro, o que elle não era certamente. Mr. Antis accusa o Doutor Helin de referir a sua morte no anno de 1455 (1), assinando por boa ra-(3) In his 240, que Lord Duras se acha registrado na Ordem antes daquelle tempo: (4) mas tambem aqui nos faltão as luzes, porque não nos consta com certeza, quando o Lord foi feito Cavalleiro da Jarreteira. Hum Author célebre (5) diz, que o Inthe Gar- fante pussou desta vida em 1463, e se elle tinha 76 annos; quando falleceo, he (5) João provavel, que esta data se conforme com de Bur- a verdade.

(1) Vasconcellos. La Clede 1. c. Le Quien t. I. f. 447. Para a noticia da Historia de Portugal importa summamente ter huma idéya clara de toda a genealegia da Casa de Bragança, que hoje tem a Soberania deste Reino, e que descende deste Duque. Elle foi o unico filho me-

concellos. Faria e

Sousa. (2) Ferreras t. VII. f. 94.

Cosmographus.

(4) Ořder of

ter.

tos.

## DE PORTUGAL. 119

ElRei vendo tranquillos os seus Outra Estados, resolveo emprehender outra jornada d Africa pouco fe-

tural d'ElRei D. João o I., de que ha liz. memoria nas historias, e certamente era mais velho, do que os filhos legitimos daquelle Monarcha, posto que nao saibamos determinar a época do seu nascimento. ElRei seu Pai, o fez Conde de Barcellos, e lhe deo por mulher D. Beatriz, filha do Condestavel Nuno Alvaes Pereira, Conde de Arroyolos, e de Outém, por cuja morte seu gento se achou com tres Condados, succedendo nos dois do sogro.

Seu irmão D. Pedro, Duque de Coimbra, e Regente do Reino (contra quein elle tomou armas, e com quem só apparentemente se reconciliára) lhe deo em nome d'ElRei, sen sobrinho, o senhorio de Bragança, com titulo de Ducado. Este primeiro Duque de Bragança casou duas vezes, a primeira com D. Beatriz, de quem já dissemos; e a segnada com D. Constança de Noronha, filha de D. Affonso, Conde de Gijon, e de D. Isabel de Portugal. Desta mulher não teve successão, mas a primeira lhe deo dois filhos, e huma filha.

O mais velho delles, que se chamava D. Affonso, Conde de Ourém, e Marquez de Valença morreo pouco antes de fallecer seu Pai, e foi reputado por hum dos homens mais habeis do seu tempo. Deixou de D. Beatriz de Sousa, sassamiga, hum filho matural por nome D.

expedição contra Africa para con-

Affonso, que foi Bispo de Evora, e deixou tambem dois bastardos, do mais velho dos quaes, chamado D. Francisco. descendem os Condes de Vimioso. (Pina

Chron. c. 144.)

D. Fernando, filho segundo do Duque de Bragança, foi Marquez de Villa Viçosa, e Conde de Arroyolos; e ElRei D. Affonso V., seu prima, o fez Duque de Guimaraes, (\*) em premio do bem que o servira em Africa. D. Isabel, fis Îha do Duque de Bragança, casou com D. João de Portugal, seu primo, de quem teve D. Diogo, que morreo sem successão.

E tornando a D. Fernando, que por morte de seu irmão foi o segundo Duque de Bragança, e casou com D Joanna de Castro, filha do Senhor de Cadaval, de quem teve quatro filhos, e tres filhas; a saber, D. Fernando, de quem fallaremos noutro lugar, o que foi degolado em Evora, assim como o foi em estatua na Villa de Abrantes (\*\*) seu ir-

<sup>(\*)</sup> Diz a Chron. cit. de Rui de Pina cap. 145 que era Marquez de Villa Viçosa, quando succedeu a seu pai, e depois foi feito Conde de Guimaraes; e Duque do mesmo titulo, quando casou com a Duqueza D. Isabel filha do Infante D. Fernando.

<sup>(\*\*)</sup> Resende Chron, c. 49. e diz a

quistar Tanger, praça, que sempre foi motivo de seu resentimento, e de sua ambição, porque os Portuguezes se tinhão visto baldados na tentativa, que fizerão por tomalla; e porque custára a liberdade, e a vida do Infante D. Fernando, seu tio. Polo que se embarcou para aquelle porto (\*) acompanhado de seu irmão o Infante D. Fernando, a quem fizera Duque de Vizeu; de D. Pedro o Condestavel, Duque de Coimbra. do Conde de Vianna, e muitos outros Fidalgos não menos distinctos por sangue, do que por muitos feitos valerosos. (1)

mão D. João, Marquez de Monte Mór, e Condestavel de Portugal, que morreo em Castella sem successão; D. Alvaro, Conde de Olivença; e D. Affonso Conde de Faro, e de Odemira, tronco dos Condes deste título; D. Catharina, que falleceo esposada com o Marquez de Marialva; D. Beatriz casada com o Marque de Villa-Real, e D. Guiomar, mulher do Conde de Loulé. A historia mostrará a necessidade desta larga Nota.

<sup>(\*)</sup> Aos 7 de Novembro de 1463.

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. La Clede t. I. f. 455.

Chronica que saiu sangue artificial da contatus degolada.

O primeiro commettimento não foi feliz, porque o Infante D. Fernando, querendo sobresaltear Tanger com pouca gente, foi inteiramente desbaratado, e salvou-se com summo trabalho (\*) ElRei para se vingar desta desgraça entrou a estragar a terra; mas tambem escapou de ontra maior, que era ficar prizioneiro, da qual o livrou o Conde de Vianna a custo da propria vida, porque cahindo nas mãos do inimigo foi morto com toda a deshumanidade. (1) Ficárão prizioneiros nesta occasião o Conde de Marialva, e Gomes Freire, que forão caramente resgatados; assim que toda esta expedição não teve nada de feliz.

(\*) Cir. Chron. cap. 150.

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Vasconcellos, Ferreras t. VII. f. 127. Tanger foi escalada segunda e terceira vez sempre com infelicidade pelo Infante D. Fernando. Da terceira morrerão 200 Portuguezes, e cativarão 100 dos mais escolhidos. Dos mortos forão o Conde de Marialva, Gomes Freire, um filho bastardo do Marquez, D. Jorge de Castro, etc. Pina Chron. cap. 152 e 153. Depois ElRei correu infelismente o Campo de Arrila e a serra de Benacofú, onde o Conde de Villa Real o livrou de ser-merto ou cativo. cop. 155: 156.

# DEPORTUGAL. 123

Por estes tempos foi o Condestavel D. Pedro convidado pelos Catalães para ser seu Rei, e por tal acclamado; e depois de passar infinitos perigos, e trabalhos, morreo ou de tristeza, ou de peçonha. (1) Entretanto andou Castella sempre em revoltas; e ElRei D. Affonso se vio por varias vezes com seu cunhado ElRei D. Henrique, e sua irmã; ajustando-se em huma destas vistas o casamento d'ElRei de Portugal com a Infanta de Castella D. Isabel, irmã d'ElRei: e em outra

<sup>(1)</sup> Zurita Annales. La Clede l. XII. Le Quien. Cit. Chron. c. 151. e c. 158. (\*)

<sup>(\*)</sup> De 1465 são as Cortes Geraes da Guarda nas quaes alem de outras maitus disposições uteis á nação se estubelecêrão penas coutra os que introduzissem manufacturas estrangeiras, em prejuizo dus nossas fabricas. No mesmo espirito são concebidas as Leis sobre os negociantes estrangeiros, e obrigação de alealdatem os seus effeitos e cambios, que se achão nas Ordenagões Affonsinas, e no Livro Vermelho do Senhor D. Affonso V. das quaes foi exactissimo executor Senhor D. Joso II. como o provão as mercês de bens confiscados por estas culpos, referidas nos Livros da sua Chancellaria.

tal occasião o de D. João, Principe herdeiro de Portugal, com D. Joanana, filha d'ElRei de Castella. Mas estes casamentos não tiverão effeito, e só servírao de atear mais as chamas, e por fim hum incendio de discordias, que abrazou com trabalhos as duas Nações, Portugueza, e Castelhana. (1)

O Duque de Vizeu torna a passar a Africa.

ElRei de Portugal tinha tão assentada na vontade a dilatação das conquistas de Africa, que logo que via seus thesouros reformados da exinanição, que nelles fazia huma guerra, cuidava immediatamente em emprehender outra. O principal motivo, que o movia a isto, era o desejo de

<sup>(1)</sup> Alonso de Palencia. Ferreras t. VII. f. 129. e 130. Em 1468 ajustou ElRei o casamento do Principe (depois D. João 2) tom D. Leonor filha do Infante D. Fernando, sobrinha d'ElRei. Pina cap. 159. Estivera antes contratado para casar com D. Joanna Princeza de Castella filha d'El-Rei D. Henrique. Cap. 154. Esta casou depois com ElRei D. Affonso V, que esteve contratado para casar com a irmã d'ElRei D. Isabel, a qual contra vontade d'ElRei seu irmão se casou com Fernando d'Aragão, e forão os Reis Catholicos de Castella e Aragão, excluida D. Joanna a Excellente Senhora. c. 157.

### DEPORTUGAL. 125

ter nas costas Africanas algumas praças, que protegessem o Commercio, que seus vissallos abrírão com a costa de Guiné, e que já então rendia muito. Sobre isto queria inspirar terror nos Principes Mouros; atalhar a que se communicassem com os Granadinos, e tirar grossas contribuições das Grandes, e ricas Cidades da costa de Africa, que fazião avultado commercio. e que elle não podéra subjugar de todo em todo.

Com este intento esquipou ElRei huma boa frota, e embarcou nella muita gente á ordem de D. Fernando, Duque de Vizeu, a quem fizera Condestavel por morte de D. Pedro, e que era tambem Mestre das Ordens de Christo, e Sant-Iago, Este Principe houve-se desta vez com mais prudencia, e tomou Anafé, (1)

<sup>(1)</sup> Le Quien I. c. f. 454. Goes. Chron. do Principo D. João. Cap. 17. Rui de Pina cit. Chron. cap. 160 refere, que Anafé foi tomada pelo Infante D. Fernando, que no mesmo anno de 1469 adoeceu, e veyo a fallecer aos 18 de Setembro de 1470. cap 61. (\*)

<sup>(\*)</sup> Os Authores desta Historia confundem aqui D. Fernando Duque de Gui-

lugar do Reino de Fez, sita na margem do Oceano Atlantico, e por este meyo adquirio noticias tão certas do estado de algumas outras praças importantes, que por informações dos Officiaes, e Engenheiros, de que o Duque se servio, veyo

marães filho do Duque de Bragança. D. Fernando passou em Africa no anno de 1461, e corren até Tanger, e vindo de Africa foi feito Conde, e depois Duque de Guimaraes, quando casou com D. Isabel filha do Infante D. Fernando irmão do Senhor D. Affonso. V. Pina cap. 145. Este foi o Duque de Bragança infeliz, que por crime de traição ElRei D. João 2.º mandou degolar, e era seu primo co-irmão, e cunhado. Pina Chron. de D. João 2.º c. 3. 9. 14. D. Fernando o Înfante foi pai do outro Duque infeliz de Vizeu, que o mesmo Senhor Rei por igual culpa matou por suas mãos, e succedeu-lhe na herança o Senhor D. Manuel seu irmão, que depois foi Rei. Pina cit. Chron. de D. João 2.º c. 18. ElRei depois que o Duque 1). Fernando voltou d'Africa, em 1462 passou ao esculamento de Tanger. Pina Chron. de D. Af. V. c. 147; e depois foi que o Infante D. Fernando estando ElRei em Ceuta tentou duas vezes, mas debalde. outros escalamentos de Tanger. Pina capit. 152. e 153. sempre debulde.

ElRei a determinar-se em passar a Africa pessoalmente no anno seguinte, com grande poder, e firme esperança de conseguir o que havia tanto desejava, e requestára debalde.

As disposições, que ElRei fez. Passa em quanto seu irmão andou em Africa, pozerão-no em condição de cummente d prir em tudo o seu desejo. O Prin- Africa. cipe D. João, seu filho, unico herdeiro da Corôa; D. Fernando, Duque de Guimarães; D. João Coutinho, Conde de Marialva; D. Alvaro de Castro, Conde de Monsanto; D. Henrique de Menezes, Conde de Valença, e muitos outros Senhores o acompanhárão nesta jornada, cuja frota se compunha de mais de 300 velas, em que hião embarcados 30% homens. ElRei deixou o Regimento de Reino á Infanta D. Joanna, sua filha, e lhe deo por principal Conselheiro o Duque de Bragança. (1)

1471

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Le Quien t. I. f. 455. Esta Princeza veyo a fallecer no Convento de Aveiro. Resende Chron. do Senhor D. João II. Pina Chron. de D. Af. V. c. 167 no cap. 163 diz que crao 477 velas.

Feito isto, partio de Lisboa aos 15 de Agosto, e na altura da costa de Africa teve hum temporal tão forte, que a armada se derramou. e desapparecêrão muitos vasos della. Mas ajuntando-se depois, appareceo diante de Arzila, (situada no Oceano Atlantico, em distancia de quasi 50 milhas do Estreito de Gibraltar) que era o alvo principal desta expedição. D. Affonso a combateo com todo o vigor, e os Mouros fizerão huma das mais porfiadas defensas; mas em fim forão entrados d'assalto, e dos que escapárão huns se acolhêrão ao Castello, outros a huma Mesquita, onde tinhão guardados seus moveis os mais preciosos.

ElRei mandou dar combate a ambos estes postos; e perdeo nesta afronta os Condes de Marialva, e de Monsanto. (1) E vendo o corpo do primeiro por terra, voltouse ao Principe, e lhe disse: "Deos te fança tão bom Cavalleiro, como naquelle, que allijaz n (2) Os Portuguezes daquelle tempo perdião a

<sup>(1)</sup> Goes Chron. do Principe D. João Cap. 25 e 26. Pina c. 165.

<sup>(2)</sup> La Clede t. I. f. 459. Mutiana 1, XXXIX. § 96.

vida, mas não se deixavão vencer; e a gente de guerra, posto que ficou mui sentida com a morte daquelles dois Fidalgos, tambem se deixou entrar mais da colera, e paixão de os vingar. (\*)

Na manhã seguinte renovárão-se os combates, e o Castello, e Mesquita forão ganhados á ponta d'espada. A presa, que se achou, foi immensa, principalmente polo resgate de cinco mil prizioneiros, e entre elles de duas mulheres, e dois filhos de Mulei Xeque, Senhor de Arzila. ElRei deo logo provas da sua Religião, reconhecimento, e generosidade, mandando purificar a Mesquita maior, onde deo graças a Deos pola victoria, e armou Caval-

<sup>(\*)</sup> Goes na Chron. do Principe Cap. 28. diz., que El Rei dissera isto ao Principe, quando o armou Cavalleiro, estando na Mesquita o cadaver do Conde de Marialva: e o mesmo se lê nos Elogios dos Reis por Brito. Elogio XV. Pina Chron. c. 165: e a nota a pag., 116 deste volume. Leño Chron. c. 40. Resende Chron, de D. Jaão 2.º c. 5. V. em Goes cit. as notaveis palavras d'ElRei so Principe que repete Quebedo no Poema excellente do Affonso Africano nas ultimas estanças do Canto 12.º

leiro o Principe, seu filho. Ao filho do Conde de Monsanto defunto fez merce deste titulo; ao irmão do Conde de Marialva, ainda que muito moço, conferio todas as dignidades, que o irmão tinha, em premio de seus largos, e fieis serviços; e ao Conde de Valença accrescentou o Governo de Arzila sobre o de Alcacer, que já lhe dera. (\*)

com as duas mulheres do Xeque, hum de seus filhos, resgatou ElRei o corpo do Santo Infante, seu tio, a quem os Inficis levantárão hum tumulo por monumento da sua victoria, e o mandou levar ao Convento da Batalha com grande pompa. (1) Mas ao outro filho do Xeque nun-

1472

Mas ao outro filho do Xeque nuncia quiz abrir preço, e trouxe-o a Portugal, onde lhe deo educação conveniente a seu nascimento: e depois o enviou gratuitamente a seu Pai: pelo que os Mouros lhe cha-

<sup>(\*)</sup> Esta empresa foi cantuda na Epopeya intituluda Affonso Africano por Vasco Mausinho de Quebedo, muito estimada dos erudites, e pouco inferior a Ulis sea de Gabriel Pereira, e igual a Malaca conquistada.

Paria e Sousa. Pina c. 172 e 166.

### DE PORTUGAL. 131

mavão depois Mahomet o Portuguez. (1)

A tomada de Arzila, e a perda Volta ao dos defensores da Cidade, aterrou Reino os Mouros de sorte, que os de Tanger deixárão esta praça, que se tiple de chanha por inconquistavel; o que senda do sabido d'ElRei, mandou lá hum Africadestacamento para tomar posse da no. terra, e depois foi elle em pessoa. (2) Esta conquista importante, e não esperada satisfez a ambição d'ElRei; e depois de provêr o melhor que pode na segurança das novas conquistas, tornou para o Reino coberto de gloria, (\*) e desde então se lhe

(1) La Clede t. I. f. 460. Marmol.

(2) Le Quien l. c. Marsnol. Pina c. 167. Gasteu El Rei nesta empresa 33 dias. Foi primeiro Governador de Tanger Rui de Mello, depois Conde de Olivenca.

<sup>(\*)</sup> Se a gloria dos Reis é como a de soldado intrepido, elle a conseguiu. Mas a gloria militar dos Reis consiste em fazer com summa prudencia as guerras justas e necessarias. Duvida-se muito que a de Africa fosse justa, até a Mata da maiposta do Papa.: a necessaria ara defender as nossas costas, e Commercio do corsa dos Infeis. Quanto á prudencia d'ElRei nesta guerra v. Duarte Names Chron. cap. 33. ende se refere como despressou os svis

deo o appellido de Africano, accrescentando este Rei ao ditado de seus predecessores o título de Senhor dos Algarves d'áquem, e d'alem mar. (1)

E para perpetuar a memoria de suas conquistas, mandou-as representar na lavor das tapeçarias, exemplo, que alguns dos maiores Principes, e dos Capitães mais famigerades imitarão depois.

Em quanto ElRei andava em Africa, succedeo hum caso, que esteve para ser occasião de rompimento entre Portugal, e Inglaterra. O bastardo Falcombridge (\*) roubou do-

sos prudentes do grande D. Duarte de Menezes; e no cap. 35. a desgraçada corrida da Serra de Benacesa, em que D. Duarte acabou, e El Rei acabaria se a lealdade de seus sidalgos, e sobre tudo a do Conde de Villa Real lhe não salvassem a vida. Foi um bravo soldado, excellente homem, antes sobre excellente em brandura e humanidade; mas capitão e Rei: de pouco conselho e sabedoria! A sua jornada a França; e credulidade no Raposo o provão, tambem como o tomer a empresa da conquista de Castella em dote, de um ensamento de guerra estatuldo.

(1) Fatia e Sousa, Le Quien tr'L f. 457; (4) Sobringo do Conde de Berwik,

### DEPORTUGAL. 138

ze navios mercantes Portuguezes, que vinhão de Flandres ricamente carregados; de cuja acção ElRei se irritou muito; mas sabendo, que isto se fizera durante a revolução, que obrigára ElRei Duarte IV., seu alliado, a retirar-se para a Côrte do Duque de Borgonha, e que havia reposto por algum tempo no throno a Henrique VI., abrandou; e pouco depois se accommodárão as coisas, de sorte que se restabeleceo a boa harmonia entre as duas Nações. (1)

que governava o Reino d'Inglaterra. Pina c. 162, escreve mal Baroique por Berwik.

(1) Faria e Sousa. (\*)

<sup>(\*)</sup> Damião de Goes (na Chron. do Principe Cap. 20.) refere este caso com alguma variedade, e conta, que tornando ElRei de Arzila, aos 10 de Dezembro de 1471 dera cartas de marca aos corsarios Portuguezes para represurem sobre os Inglezes, no que os nossos tiverão tão boa maneira com os damnos, que fazião aos Inglezes, que ElRei Duarte d'Inglaterra mandou sobre isso a estes Reinos aeus Embaixadores, d'onde se seguio restituição dos bens roubados, paz e amizade etc. Isto mesmo refere Duarte Nunes de Leão na Chron. d'ElRei D. Af-

### 184 HISTORIA

Deter- A gloria d'ElRei achava-se em mina-se seu auge, e todo o seu Reinado se-ElRei a ria tão feliz, como glorioso, se elle tar os dis não se mettesse no difficil negocio da reitos da successão de Castella, que havia muito tempo lhe levava as attenções. Prince-Mas em quanto a via ao longe, e za D. remota, portou-se ElRei sabia e Joanna d Coróa politicamente, dando respostas vade Casgas, e ambiguas, com que sem destella. animar os parciaes de sua sobrinha, não se lhes penhorava absolutamente; e assim procedeo até a morte d'ElRei Henrique IV., que declarou aquella Princeza sua filha, e herdeira, de sorte que ElRei se vio

outro partido. (1)

Sobre isto consultou os do seu

Conselho; e o Principe, seu filho,

obrigado a declarar-se por hum, ou

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 450. Palencia. Ferreras t. VII. f. 415. Pina c. 174 refere, que ElRei de Castella nomeára em testamento herdeira da Coroa a sua filha, e a ElRei D. Affonso de Portugal Governador do Reino, pedindo-lhe que casasse com ella.

fonso V. c. 32 e v. Pina cit. c. 161. onre diz, que ElRei sabendo como o legitimo Rei d'Inglaterra vencèra os seus contrarios, obteve restituições por via de Embaixadas.

com a mayor parte dos Fidalgos deslumbrados polo explendor da Corôa de Castella, e sem distinguirem a que parte ElRei pendia, votárão, que acceitasse as proposições, que se lhe fazião, e casasse com a Princeza de Castella D. Joanna, sua sobrinha, logo que obtivesse as dispensas do Papa. O unico, que a isto se oppôz, foi o Duque de Bragança, dizendo, que os Senhores Castelhanos não miravão senão ao : seu interesse particular, e que El-Rei não devia com seguridade fiarse nelles. (\*)

Mas ElRei, vendo que o Duque era tio da Rainha D. Isabel de Castella, não fez caso das suas razões, nem das do Arcebispo de Lisboa, que fallou pelo mesmo theor. Todavia, a instancias deste Prelado mandon hum Agente a Castella, o qual voltando ao Reino, disse, que mui-

<sup>, (\*)</sup> A fulla, e razões do Duque são cheyas de bom senso e prudencia, mas não apprazião ao Principe desejoso de guerra, ou antes caperançado, que sendo seu pai Rei de Castella, elle seria mais cedo Rei de Portugal: e por ventura ficou de então mal afeiçoado ao Duque. e ao Cardeal Costa conformes nas opiniões v. Ledo Chron. de D. Af. V. c. 48.

tos dos Fidalgos Castelhanos principaes, e muitas Cidades estavão de animo disposto a defender os direitos da Princeza. Pelo que se assentou (\*) romper guerra, com que se sustentassem as pertensões daquella infeliz Senhora, e arriscar todas as forças do Reino para se conquistar o de Castella. (1)

Máo este negocio.

'E resumindo os successos desta de todo guerra desgraçada, será bom adver-

> (\*) Em Janeiro de 1475. Pina Chron. de D. Affonso V. Em Mayo (aos 18) nasceu o Principe D. Affonso, neto d'El-Rei 'D. Affonso V. a quem ElRei fez jurar herdeiro, e successor de Portugal, ainda que seu pai o Principe D. João fallecesse. e ElRei tivesse filho da Rainha sua esposa, (Pina c. 176. e 178.) o que declarou tambem por Carta Regia datada de Toro aos 16 de Fevereiro de 1476. O Principe fez a ElRei preito e menagem de governar em seu Real nome, e entregar-lhe lealmente e com toda a fidelidade o Reino, quando seu pai Embora voltasse a Portugal. Antes de partir para Castella deu poderes e Regimento so Principe D. João datado de Portalégre aos 28 de Abril de 1475.

"(1) Pulgar Chron de los Reyes D. Fernando y D. Isabel Palencia. Rui de Pina. Mariana I. XXIV. Ferrerus t. VIL

Leas c. 48.

tir aqui, que ElRei D. Affonso incumbindo-se da causa da Princeza D. Joanna, sua sobrinha, contra D. Fernando, e D. Isabel, que se intitulavão Reis de Castella, sez o mesmo que o Rei desta Monarchia D. João II., quando tentou sustentar as pertenções de D. Beatriz contra El-Rei D. João o I., avô deste D. Affonso V. Disputava-se em ambos os Reinos sobre a legitimidade do nascimento das Princezas; ambas as Nações erão divididas em grandes bandorias a favor, e contra, que todas forão desgraçadas: e virão-se em hum, e outro caso os Reis grandemente embaraçados, e enganados no conceito, que formavão da vontade dos póvos. Quando ElRei de Castella quiz conquistar Portugal, e reduzillo a Provincia, os Castelhanos enfadárão-se logo da guerra, e censurárão ElRei por fazer pazes: e quando D. Affonso V. emprendeo a conquista de Castella, os Portugueá primeira pelejavão com ardor, mas porque os successos não respondião ás suas esperanças, enfadárão-se, e descontentárão-se, obrigando com isto principalmente a ElRei a desistir das suas pertenções: e quando elle isto sez, tambem o reprehenderão; e attribuírão os males, que depois

1475.

sobrevierão ao Estado, a huma timidez, que nascia antes do procedimento delles, que da inclinação do Soberano.

Por tanto em casos identicos melhor será pairar muito tempo, antes de tomar qualquer resolução, do que empenhar-se acceleradamente em alguma empresa difficil, e depois de se derramar muito sangue, e se desbaratarem grandes thesouros, vir a contentar-se com partidos inferiores aos que a principio se podérão conseguir. E no exemplo, de que agora se trata, a perda da batalha de Toro (em que os Portuguezes dizem, que ElRei D. Fernando mostrou pouco valor, e os Castelhanos, que El-Rei D. Affonso se houve muito mal), (\*) mudando a face dos negocios: impossibiliton ElRei para suster as suas pertenções sobre Castella e desordenou de sorte as suas cousas, que

<sup>(\*)</sup> Pina c. 191. refere que o desbarato das hatalhas de D. Affonso V. (que as
commandava) se causou da muita gente
d'armas, e espingardeilos, que vinhão no
exercito de D. Fernando, e que este não
quiz correr o perigo do conflicto, mas
esteve de fora até fugir, quando o Principe de Portugal desbaratou as azes do
Castelbano.

elle se resolveo em ir a França, com esperanças de alcançar soccorro de hum Principe igualmente incapaz de tomar huma resolução generosa, e

de a declarar altamente. (1)

Esta jornada he hum dos passos d'ElRei mais confusos da vida d'ElRei D. a Fran-Affonso, o qual nós trabalharemos ca, a por acclarar quanto mais nos for pedir possivel. (\*) ElRei de Portugal es- soccorro tava intimamente convencido da im- a ElRei possibilidade de conquistar Castella Luiz sem soccorro estrangeiro; e quando XI. traçava os meios de o conseguir, chegou da Côrte de Luiz XI. de França D. Alvaro de Ataide. (2) Aquelle Monarcha estava de guerra com ElRei de Aragão, e faltando-lhe o

(1) Faria e Sousa. Mayerne. Turquet.

<sup>(\*)</sup> O passo nada tem de confuso; e Rui de Pina o refere bem ordenada, e claramente na Chronica d'este Rei cap.

<sup>193</sup> e seg. Leão c. 60. 61. 62.

<sup>(2)</sup> Os escritores Francezes culpão a este Embaixador de não conhecer as ranosias d'ElRei de França, e como havia de faltar á fé do que promettesse a El-Rei D. Affonso seu amo, e lembrão quanto discernimento deve ter o Rei na escolha dos seus Embaixadores. 59. ElRei D. Affonso sincero era muti designal a Luiz XI. d'alcunha o Raposo.

mais leve motivo de crer, que tinha por si a D. Fernando, e D. Isabel, tanto lisongeou o Embaixador Portuguez, e exaltou o valor, e generosidade d'ElRei de Portugal em tan-🔫 to extremo, que o Embaixador veyo affirmar a scu amo, que não havia cousa, que elle se não podesse prometter da amizade d'ElRei de França. Polo que ElRei, voltando a Portugal, enviou sua sobrinha á Guarda, e passon ao Porto com animo de se embarcar alli numa esquadra de 21 navios, ou galés, acompanhado de 500 Fidalgos, e hum corpo de 28200 homens. (1)

> Alguns de seus Ministros tentárão dissuadillo desta viagem; mas ElRei era tão sincero, e de tal candura, que teve as suspeitas dos Conselheiros por effeito de suas almas acanhadas, e as reputou indignas da attenção de hum Rei. (2) Polo que fazendo-se á vela, foi tocar Ceuta, d'onde navegou para Marselha, e desembarcou em Colioure, por causa dos ventos contrarios. Dalli enviou a Luiz XI. D. Francisco de Almei-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. La Clede l. XIII. Pulgar. Ruy de Pina. Ferreras nbi supra. (2) Pina cap. 173 e 174. Leão c. 48.

# DE PORTUGAL. 141

da, a requerer-lhe, que apontasse hum lugar, onde se avistassem: e marchou a París pelo caminho de Perpinhão, onde em honra de tão illustre hospede se deo liberdade a

todos os prezos.

Luiz XI. veio encontrar a ElRei de Portugal em Bruges, e recebeo-o com as maiores honras; mas
na firme resolução (diz hum Historiador Francez) de lhe não fazer outra cousa. (1) Entretanto prometteo
a D. Affonso todo o seu auxilio,
quando se visse desobrigado de vigiar-se do Duque de Borgonha;
aconselhou-o, que, conseguidas as
dispensas do Papa, casasse com sua

<sup>(1)</sup> Daniel. P. Mathieu. Du Pleix. Ferreras t. VII. Todavia mandou lhe offerecer 50% escudos d'ouro para ElRei U. Affonso, segundo estilo e cortezia de França, miniosear alguna gentil dama. Pina c. 196. Sobre este Luiz XI. é digno de ver-se o Essai sur les moeurs et l'esprit des Nations. Elle tiuha então por seu minhão (mignon), a Mr. d'Argentun, com quem deixara a sia. Corte em Tourrs, vindo avistar-se com ElRei de Portugal, como de caminho, em trajos de Rei pobre, como se elle chamava, sayo de máo panno, espada, e esporaes de ferro limado.

sobrinha, (o que lhe daria hum direito incontestavel á Corôa de Castella:) e lhe prometteo, que quando a tivesse alcançado, elle nomearia Commissarios, que determinassem o soccorro de dinheiro, e gente, que lhe havia de mandar, (1) Em fim propôz a ElRei D. Affonso varios projectos, e meyos de ganhar comprando, os Governadores das Provincias, e Cidades principaes de Castella.

D. Afenganado por ElRei

ElRei satisfeito do successo de fonso V. sua negociação, emprendeo fazer huma paz firme entre o de França, e o Duque de Borgonha, para o que de Fran- foi ter com o Duque a Nancí. Este ça, tenta Principe sez quanto pôde para o envergo. desenganar, e dar-lhe a entender, nhado que ElRei Luiz não tinha a menor rctirar- tenção de cumprir nada do que lhe se a Je- promettêra; e sendo o Duque morto rusalem. ponco depois, tornou ElRei D. Affonso para França, e a rogos d'El-Rei Luiz veyo a París, onde foi muito bem tratado.

> No em tanto chegou a dispensa de Roma, e ElRei de Portugal foi buscar o de França em Arraz, para lhe instar polos soccorros prometti-

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. Ruy de Pina, etc. .

#### DEPORTUGAL. 143

dos: mas não achou nelle senão dissimulações, e delongas, (\*) de sorte que veio a entender, que o trazião enganado. (1) Polo que se foi dalli a Ruão esperar a sua armada, e sabendo, que ElRei Luiz tratava em Bayona de fazer pazes com os Reis

<sup>(\*)</sup> Rui de Pina c. 198 diz singelamente, que logo depois da morte do Duque, ElRei de França sem medo, nem vergonha faltou ao que promettêra, e desemparou o negocio d'ElRei de Portugal a respeito de Castella, tratando de cobrar as terras, que o Duque defunto lhe havia ganhado por armas etc. mas accrescenta o mesmo Chronista, que ElRei de França não foi muito de culpar, porque seria escuro, e mao de achar o direito, e razão, porque o Rei de França houvesse de dar no de Portugal dinheiro, e gente, com que entrasse na duvidosa émpresa de conquistar Castella, deixando ao mesmo passo de cobrar suas terras que o Duque morto lhe tomára na Picardia, e Alta Borgonha. Esta mão boa. e muito justa para Luiz XI se escusar a ElRei D. Affonso, todavia o não desculpou de mentiroso, e falto de palavra. que não devia empenhar, nem nada a isso o constrangia. Seria grande politico, mas nada de homem de bem, nem de primer, nem de verdade uo menos. (1) Os mesmos Authores, v. Pina c. 2001

### 144 RISTORIA ...

D. Fernando, e Isabel, sentio tanto este procedimento, que tomou a resolução de ir-se a Jerusalem viver na solidão o resto de seus dias: e sahio de Ruão (1) com dois moços de sua camara, e Estevão Martins,

seu Capellão.

Deixou ElRei em partindo a hum dos seus criados quatro cartas, para as levar a Antonio de Faria, que o Principe D. João, seu filho, lhe enviára: huma era endereçada a El-Rei Luiz, a quem informava do seu intento, e pedia quizesse proteger as pessoas, que o acompanhárão a França: a segunda era para o Principe, seu filho, e nella lhe ordenava, que se acclamasse Rei, porque elle não tornaria já mais a Portugal: a terceira dirigio-a aos Grandes, e Povo de Portugal; mandando-lhes, que reconhecessem o Principe por seu Rei: e a quarta era para os que o acompanhárão na jornada, a quem ordenava que estivessem á obediencia do Conde de Faro até chegarem ao Reino. (2)

<sup>(1)</sup> Aos 24 de Setembro 1477, Pina c.

<sup>(2)</sup> Palencia, Faria e Sousa. Goes. La Clede, Ferreras. Pina c. 202.

Dadas as cartas a quem pertencião, mandon ElRei de França fazer todas as diligencias para descobrir o de Portugal, e Robinet le Beuf, Cavalleiro da Normandia, o veio achar. Forão logo ter com El-Rei os Fidalgos, que o acompanhárão a França, e lhe persuadírão, que tornasse para Portugal; e El-Rei Luiz, que concluíra a paz com Fernando, e Isabel, lhe deo de boa vontade as embarcações necessarias para se retirar a seus Estados. (1)

Este anno, que ElRei esteve au-Procedisente, governou o Principe D. João mento do Reino com summa prudencia; dan-na auscera com todo o cuidado possivel a sencia remediar as desgraças, que aconte-d'ElRei. cêrão, e a fazer quanto delle dependia, que os povos não sentissem os effeitos de guerra tão desaventurada. Esta sua actividade, e o bom successo das suas diligencias, lhe conseguírão os agradecimentos das Côrtes, que ajuntou em Monte-Mór, onde se lhe concedêrão todos os subsidios, que pedio, (\*) e depois de

<sup>(1)</sup> Pulgar, e os mesmos Authores.

<sup>(\*)</sup> Pina c. 201. As Cortes lançarão pedidos para haverem o dinheiro, que outorgirão para as necessidades da guerra.

Tom. II. K.

concluir as sessões dos Estados, passou a Evora para defender aquella fronteira.

Apenas chegára alli, quando Alonso de Cardenas, Official Castelhano dos mais atrevidos, marchou contra a Cidade na frente de 32 de cavallo, e 158 homens de Infanteria. O Principe, vendo-se falto de tanta gente, com que podesse resistir-lhe, usou de hum estratagema, e mandou dizer ao Cardenas, que se queria dispôr para lhe sahir ao encontro no dia seguinte. Cardenas respondeo, que não sabia, que tinha o Principe tão perto, mas que elle mesmo o iria buscar, por lhe escusar trabalho. O Principe vendo frustrado este artificio, mandou sahir da Cidade D. Garcia de Menezes, e que fosse correr huma, e muitas vezes todas as estradas, por onde o Castelhano havia de vir a elle. Na manhã seguinte, quando Cardenas marchava a encontrallo, vendo tantos rastos de cavallos suspeitou, que o Principe fora soccorrido aquella uoite, e tornou para d'onde sahíra. (1)

<sup>(1)</sup> La Clede t. I. f. 474. Resende cap. 16.

#### ' DE PORTUGAL. 147

O Principe, ordenadas as coi- Volta sas, voltou para Lisboa, e dahi a ElRei Santarém, onde lhe chegárão as D. Afcartas d'ElRei, seu Pai, e por con-fonso selho dos Nobres e Prelados se fez portuacclamar Rei aos 10 de Novembro gal. de 1477. (\*) Aos 15 do mesmo mez chegou D. Affonso V. a Cascaes. (1) e dizem, que o Principe audando a passear á borda do Téjo com o Duque de Bragança, e o Arcebispo de Lisboa, quando soube da chegada de seu Pai, espantado daquella noticia, perguntou aquelles Senhores n como o havia de receber? n e que o Duque lhe respondeo » con mo a vosso Pai, e vosso Rei. n(2) A isto calou-se o Principe por algum tempo, e levando de hum seizo o atirou com grande força contra o rio; sobre o que o Arcebispo (\*\*) disse em voz baixa ao Duque.

(1) Palencia. Ruy de Pina. Goes. Ferreras t. VII. f. 510.

<sup>(\*)</sup> Não sem muitas lagrimas suas , e de quantos hi eram , diz Resende Chron. de D. João 2. cap. 17.

<sup>(2)</sup> Le Quien t. I. f. 477. Faria P Squaa. (\*\*) Era D. Jorge du Coata, depois Cardeal, vulgarmente o Alpedrinha, da terra donde foi natural. Severim de faria Not. Memor. § XI.

aquella pedra nunca me ha de dar e mim na cabeça, e desde então se resolveo a sahir-se de Portugal para Roma. (1) Depois que o Principe tornou hum pouco sobre si, foi buscar a ElRei seu Pai, e não só lhe mostrou todo o respeito, mas grande prazer de sua tornada. El-Rei não queria conservar senão o titulo de Rei dos Algarves, mas o Principe lhe representou, que no Reino não podia haver mais de hum Soberano, e que estando elle seu Pai alli não ficava lugar para outro Rei; (2) e depois justificou no seu procedimento a sinceridade, com que dizia isto. (\*)

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. Le Quien. La Clede. (2) Ruy de Pina. Vasconcellos. Goes.

<sup>(\*)</sup> Nas Cortes começadas em Coimbra a 10 de Agosto de 72 concluidas em Evora aos 18 de Março de 1473, se ordenou (reposta ao cap. 59 dos Geraes do Povo) que não se desse o Regio Prasme a bullas de Penções sobre beneficios, principalmente a favor de Cardeaes, porque erão causa (diz o Povo) de ouro, e prata se levar para fora... e cousa de nom exempro, e nom se arreda muito de rimonia. Do prazer, obediencia, e lealdade, com que o Principe Rei se apresentou a seu Pai v. Rui de Pine c. 203.

# DE PORTUGAL. 149

Logo que D. Affonso V. reassu- Renovamio.as redeas do governo, trabalhou se a por continuar a guerra com Castel-guerra la, e grangear novos amigos naquel- com Cas-le Reino, em lugar dos que havião concludeixado o seu partido. Durou a guer- são de ra dois annos mais, em cujo inter-pazvallo o Papa annulou a dispensa, que dera a ElRei, e o matrimonio contrahido por elle com sua sobrinha D. Joanna, que não foi consummado. Em fim o estado das coisas do Reino, a esquivança, que o Principe mostrava ao proseguimento desta guerra, obrigarão ElRei a tratar de pazes, induzindo-o tambem a isso D. Beatriz, Duqueza de Vizeu: e depois de larga negociação se vierão a ajustar por hum Tratado, feito no lugar das Alcaçovas, com muitos capitulos, e condições. (\*)

<sup>(\*)</sup> O Reino era posto em mingua de gente, e dinheiro; e os tratos, que os Senhores de Castella movião sempre a El-Rei D. Affonso, obrigarão a Rainha Isabel a ver-se com a Infanta D. Beatriz de Portugal sua tia, que faciliturão a negociação da paz concluida polo Embaixador de Castella Rodrigo Maldonado, e polo Barão d'Alvito de Portugal aos 4 de Setembro de 1479. Pina Chron. e. 206. Neste Tratado se accordarão limites das

#### HISTORIA zan .

Mas o que delle importa aqui referir he, que por hum artigo seu a Princeza D. Joanna de Castella seria obrigada a não casar, até que o herdeiro de D. Fernando, e D. Isabel a podesse receber por mulher; eque não agradando ella ao Principe, se desobrigaria deste contrato, dando á Princeza certa somma. Os Historiadores Portuguezes dizem, que ella se offendeo muito desta estipulação, e que por isso se resolveo a entrar em Religião, como entrou ne Convento de S. Clara de Coimbra. (1)

Antes da ratificação da paz, os Reis de Castella, que renunciavão pelo Tratado ás suas pertenções sobre Guiné, mandárão lá 80 navios, que os portuguezes aprezárão com todas as riquezas, que trazião: e este incidente, com alguns mais, apressárão a conclusão, e ratificação do Tratado, que já se demorava muito. (2)

conquistas de Guiné, e das Indias, diz Chron.

<sup>(1)</sup> Pulgar. La Clede I. XIII. Ferreras t. VII. VIII. f. 545. V. a Chron. de D. Affonso V. por Pina tomo 1.º dos Inedit. pag. 592. 593. e a nota (1) da pag. 151 desta historia, neste volume.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Le Quien t. I. f. 482. Pina c. 208.

Quasi pelos tempos, em que a Renuninfeliz Princesa D. Joanna professou cia Elno Mosteiro de Santa Clara, (1) El- Reiogo-Rei D. Affonso adoeceo gravemente, sua more depois de convalecido, vendo o grande estrago, que a peste fazia no Reino, deo numa extrema melancolia, e cuidou segunda vez em renunciar o Reino no Principe, seu filho, a quem dice, que quando tornára a acceitar o governo, duas coisas principalmente o moverão; primeiramente terminar a guerra com Castella; e em segundo lugar reconcilialo com a casa de Bragnca. (2)

Qual fosse a origem da inimizade entre o Principe, e esta familia, não se sabe ao certo. Dizem huns, que D. Filippa, filha do Regente D. Pedro, e tia materna do Principe D. João, fomentava nelle os desejos de vingar a morte daquelle Infante, e lhe mostrava muitas vezes a camiza ensanguentada, com que morrèra.

(2) Faria. Le Quien t. I. 482. Pina c. 207. 206.

<sup>(1)</sup> Aos 15 de Novembro 1480 em Santa Clara de Coimbra, para onde passára de Santa Clara de Evora, e viveu até o Reinado do Senhor D. João 3. v. Castible Elog. do dito Senhor.

Outros attribuem a aversão do Principe ao Duque, ás fortes representações, que este lhe fizera sobre a conversação, que tinha com D. Anna de Mendonça, Dama de honor da Infanta D. Joanna. Mas parece, que a verdadeira, ao menos a principal causa deste odio, era a pertendida devoção do Duque a ElRei de Castella, de quem era mui proximo alliado. (1)

<sup>(1)</sup> Pulgar. Ferreras, La Clede. Faria. Le Quien. Veja-se a Chron. do Senhor D. João 2.º por Rui de Pina no tomo 2.º dos Ineditos da Hist. Portug. cap. 9. e 10 a pag. 24 - 52. e a de Garcia de Resende. O Senhor D. João 2.º desejava casar com a Princeza de Castella já esperançada na successão; depois de casado com sua prima, approvou o casamento desastroso d'ElRei seu pai, que o Duque muito impugnava, ou como bom vassullo, conhecendo as razões, que muito bem ponderou no Conselho d'Estado. ou por querer, que D. Isubel a Catholica, sobrinha do Duque, não tivesse tão poderoso rival no Seuhor D. Affonso V., como este Rei cria do Duque. V. Leão Chron. de D. Af. 5 O Duque alias fiado no seu grande divido com os Reis de Custella e Portugal, e acostumado ao caracter remisso do Senhor D. Affonso V., mais soldado que Rei, sustentava

ElRei tentou persuadir ao Principe, que as suas suspeitas erão mal fundadas, e até asseverou, que a amizade, que sempre tivera ao Duque, assentava na fidelidade, e sinceridade, que nelle achou constantemente. Mas tudo isto demoveo pouco o animo do Principe, o qual, posto que lhe não desagradava a resolução d'ElRei seu Pai, todavia se oppòz a que se recolhesse em Convento, dizendo, que lhe cumpria muito tello junto de si para se aproveitar de seus conselhos.

altamente os seus privilegios como isentos da Soberania, estando decidido desde a menoridade do Senhor D. Affonso V., que as Jurisdiccões dos Senhores dondas polos Senhores Reis não erão privilegios, mas graças "e esto de nom entrarem Corregedores em suas terras nom o teem per privillegio, se nom per graça,, Orden. Affons. L. 2. T. 40. § 5. Doude se ve, que o Senhor D. João 2. executou as Leis, e não as fez em quebra dos direitos pertensos dos Donatarios, direitos revogaveis polo supremo Direito Majestatico, quando cumpre ao bem do Estado... que é a Lei suprema, e a só irrevogavel. para os bons Reis. V. a carta Reg. do Senhor D. João 3. dat. de Evera uos 9 de Outubro de 1536 (Prov. da Hist. Geneal. tomo V. n.º 15. pag. 639. Assento da Supplic. de 24 de Abril de 1788.

## 164 HISTORIA

Referem alguns Historiadores, (1) que ElRei convocou as Còrtes, e que nellas entregou solemnemente o Reino a seu filho; outros porém dizem com mais verosemelhança, que instruido o filho dos seus sentimentos (2), partio occultamente da Côrte com o designio de recolher-se no Varatojo, mas que em Cintra foi ferido de peste, e ahi falleceo aos 28 de Agosto de 1481, na idade de quarenta e nove annos, e no quadragesimo terceiro do seu Reinado. (3)

<sup>(1)</sup> Zurita, Annules. Aray. Le Quien. t. i. f. 483.

<sup>(2)</sup> Rui de Pina c. 212 diz, que El-Rei, e o Principe tiverão praticas secretas em Béja; e ElRei queria fazer no fim do anno Cortes geraes em Estremoz, para deixar ao Principe o Governo: mas não as celebrou, por fallerer aos 28 de Agosto de 1481.

<sup>(3)</sup> Pulgar. Garibay, e todos os Historiadores Portuguezes. Este Rei foi bem feito de corpo, sinda que algum tanto gordo: trouxe a barba comprida, e bem povoada; o cabello era castanho escuro, a carão rosado. Foi brando, e facil na conversação, e grangeou cada vez mais o amor de seus vassallos. Alguns Historiadores dizem delle, que teve sobeja bondade: foi mui regrado no comer, e dormir, e tão casto, que nunca se lhe sou-

# Como ElRei era geralmente bemqueito da Nação, foi o sentimento

be falta, não obstante enviuvar na flor dos seus annos. (1) Foi dado ás letras, (1) Vas-e grande favorecedor das Sciencias, de concelsorte que mandou vir hum sabio Italiano los. Fachamudo Justo, a quem fez Bispo, com ria. Le obrigação de lhe escrever em Latim a His- Clede. toria de Portugal. Mas como o Prelado morreo antes de dar á luz a sua obra. perdeo-se por negligencia o que elle compozera, e as memorias, que lhe derão para a obra, que escrevia. (2) Deu um (2) Os-Regimento das precedencias entre os Gran- mesmos des. (Inedit. t. 3. f. 474.)

Autho-

ElRei D. Affonso V. teve a particular res. felicidade de ser amado igualmente dos Grandes, e do Povo. (\*) As desgraças, que soffreo nos ultimos tempos do seu Reinado, attribuírão os supersticiosos (que são a maior parte do povo de todas as Nações) á injustica, com que ElRei tratara a sua sobrinha D. Joanna de Castella, com quem nunca casou, a pezar de que outros tenhão por certo o contra-

<sup>(\*) &</sup>quot;Foi sua morte muito sentida, álem " do amor que lhe todos havião, cá era "Rei muito humana, e de nobre e boc ,, condição, e que muito desejana fazer ,, bem ao seu povo.,, Azurara nos Ineditos tomo 3. f. 83. Pina no c. 213 o nota de nimiamente bom e vergonhoso para negar merces excessivas aos que despejadamente lhas pedião.

da sua morte universal em todo o Reino, cujos naturaes não vião com grande socego hum Rei novo de cuio caracter se temião. Estavão

(1) Osmesmos Authohe certissimo temunho conforme de tuguezes.

rio. (1) Mas os taes não advertem, que ElRei foi feliz em tudo, até tomar sobre si a causa da Princeza, em euja deres. Isto fensão arruinou o Reino, não a desamparando, senão quando já desesperado deixou o governo delle; por onde os que aspelo tes. sim julgão, discorrem sem fundamento. Esta Princeza foi sem dúvida digna de compaixão, mas porque o não seria tambem ElRei D. Affonso nas tristes cirtodos os cumstancias, em que se vio? Isto he o Chronis que se não póde entender; por onde o tas Por. conselho mais prudente em taes cusos. será suspender o juizo. A verdade he. que os Escritores modernos são menos reprehensiveis, que os antigos, os quaes muitas vezes dão ás suas Historias o geito, que lhes convèm mais, para as accommodar ás idéas, que elles tinhão cerca da Justiça de Deos. (\*)

<sup>(\*)</sup> Foi o primeiro Rei, que ajuntou livraria no Paço e escreveu de sua mão, e não palavras taixadas, e avaras de Rei, mas gabos e louvores de orador, a Gomes Eanes de Azurara, o historiador, que passára em Africa para melhor informado escrever as Chronicas. A curta vem no tomo 3. dos Ineditos da Real Academia. e v. Barros Dec. 1. L. 2. c. 2.

## DEPORTUGAL. 167

acostumados á bondade, e affabilidade, em que o Rei defunto se dis tinguia, e vião seu successor austero, e rígido, exigindo aquelle respeito profundo, a mesma submissão, e prompta obediencia, que sempre tivera a seu Pai.

D. João II. por sobrenome o Succede-Grande, a quem a maior parte dos lhe D. Historiadores Portuguezes chamão o João II. Principe Perfeito, (1) subio ao Throno em idade de 27 annos. A primeira obra do seu Reinado forão as exequias d'ElRei seu Pai, que fez com grande solemnidade. Depois executou o seu testamento ponto por ponto, e informando-se de todos os que o servirão, e que ElRei, seu Pai, não premiára por esquecimento, ou por queixas, que delles se lhe fizerão, a todos satisfez como se seu Pai lho encommendára antes de fallecer. (2) E mandando preparar em Lisboa os materiaes necessarios para levantar huma fortaleza na costa de

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Le Quien t. I. f. 487. V. as Chronicus de Garcia de Rersende; e Rui de Pina nos Ineditos da Academia tomo 2.º

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Le Quien t. I. f. 488.

Guiné, lá es enviou numa pequena frota com quinhentos soldados, e cem pedreiros, os quaes, autes que os naturaes da terra entendessem o que era, edificárão o castello de S. Jorge da Mina, com que ficárão

Senhores daquella costa. (1)

Logo fez ElRei D. João outras coisas, de que se formárão varios juizos; como foi, quando huma pessoa muito sua favorecida, sendo elle Principe, lhe appresentou hum Alvará de lembrança, em que lhe promettia fazelo Conde. ElRei, lido o papel, dice perturbado a quem lho mostrou " one elle lhe responde-" ria." E tendo logo Conselho sobre aquelle negocio, perguntando aos Conselheiros, se aquelle homem não mereceria castigo, porque em moço o induzíra a fazer o que não devia; em fim rompeo o Alvará, e dice a Nuno Pereira, que mayor merce lhe

<sup>(1)</sup> Ferreras t. VII. f. 585. Pina Chron. de D. João 2. cap. 1. es negros se alvoraçarão contra os Portuguezes, por derruirem una penedos negros que pejavão a pruça demarcada para a nova fabrica, penedos a que duvão culto, como a simbolos da Divindade na duração, e na escuridade com que ella se faz incomprehensivel á intelligencia humana.

faria em o castigar, do que lhe fizera, se lhe oumprira a promessa; porèm depois sempre lhe sez honra, e

merce. (\*)

ElRei convocou os tres Estados para o mez de Novembro; e nestas Còrtes o Duque de Bragança lhe deo juramento de fidelidade, e vassallagem polos Nobres; Lisboa polas mais Cidades, e Santarém polas outras Villas do Reino. Aqui propoz ElRei, e fez varias Leis boas; e d'aqui mandou por todo o Reino Corregedores, que as fizessem exe-

<sup>(\*)</sup> Deste modo se refere o caso na Chronica de Garcia de Resende Cap. 24., e não como o traz o texto, que alterei aqui, e cita Le Quien t. I. e La Clede no l. XIII.

<sup>(\*\*)</sup> Estas são as Cortes de Evora, em que se fizerão muitas e hoas Ordenancas. ElRei ordenon contadores, e officiaes das Terças, Residuos, Capellas, Hospitaes. e Orfãos: extinguiu os Adiantados, e Ouvidores dos Donatarios; e mandou, que todas as Donções, graças e privilegios Ecclesiasticos, e Seculares se appresentassem nos competentes officiaes das confirmações, para serem especialmente confirmudas, ou revogadas, e não o fazendo assim, perdessem a graça de tudo. Pins-£. 5.

eutar. (\*) Este Principe premiava generosamente, e castivaga com severidade, depois de buscar a emenda por meios mais brandos, e passar delles a aspera reprehenção. Numa occasião dice a hum Juiz cubiçoso, e descuidado, que alias tinha merecimento: »Olhai por vós, que eu sei

<sup>(\*)</sup> ElRei fez Corregedores, e Provedores Lettrados; creou o Desembargo do Paço; tirou aos Senhores e Grandes a jurisdicção Criminal, e mandou Alçadas ás suas terras. Rui de Pina cap. V. e VI. Mus de Desembargadores do Paço, que andavão na Corte e Casa da Supricaçom faz menção a Ordenação Affons. 1. p. 1. e 4: e nella andavão em 1495, anno da morte do Senhor D. João 2.º que na sua Provisão de 4 de Fevereiro mandou pedir-se Ajuda de Braço secular para se comprirem as leteras e Rescriptos do Papa, e de Roma aos Desembargadores do Paço, que andavão na dita sua Corte, e Casa da supricação, e não uos du Casa do Civel, excitando assim a Lei antiquissima do Reino (Cortes de Montemor de 1477 cao. 12 dos Eccle. v. Ord. Affons. L. 2. T. 12) sobre a necessidade do Regto Prasme, e faculdade Regia para publicação das letras dos Papas, que mandára suspender em [487. V. Resende Virtudes, Feições, Costumes e Manhas etc. a **pri**ncip, da Chron, e no cap. 66.

n que tendes as mãos abertas, e as n portas cerradas n aviso, que fez bom effeito; porque o reprehendido

se portava depois muito bem.

ElRei ordenou aos Nobres, que exhibissem as cartas das merces, e doações, que receberão de seus predecessores, para se examinar o titulo de seus privilegios, honras, coutos, e jurisdicções. Determinou mais, que se prendessem os criminosos, onde quer que estivessem, e porque os Grandes se queixárão, de que assim lhes quebrava seus privilegios, e immunidades, respondeo, que todo privilegio contrario a justica he desarrazoado, e que o Principe, que o concede nunca póde ter intento de prejudicar com elle a justiça. (1)

· Todos os Grandes do Reino, de quem ElRei exigiu novo juramento de homenagem, murmurarão desta reforma, e andavão tracando os meios de lhe obstarem, sendo cabeça delles o Duque de Bragança, o qual chegou a tanto, que pedio protecção a D. Fernando, Rei de Castella, e Aragão, e fez hum Tra-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Resende c. 26 e 29. e 32.

tado com este Soberano. (\*) Entretanto huma pessoa, que trabalhava no exame dos papeis, e titulos do Duque, achou no seu archivo as cartas, que elle escrevèra a ElRei de Castella, e levon-as a ElRei, que as mandou copiar, e repor os originaes em seu lugar. (1) Algum tempo depois reprehendeo ElRei o Duque, è lhe dice, que como elle mesmo seu Soberano estava resoluto a guardar as leis, não achava razão, porque dispensasse ninguem da sua observancia; que elle cuidava no bem dos póvos em geral; e que os Grandes ficarião ainda mais poderosos, crescendo-lhes o numero dos vassallos, e as rendas: e concluio, dizendo-lhe, que sabia dos seus tratos n mas que elle sabia perdoar, n com tanto que o Duque mostras. n se, que sabia esquecer-se. (\*\*)

(1) Ferreras t. VII. f. 612. Garcia de

Resende cap. 28. Pina c. V.

(\*\*) Rui de Pina (c. 9. e 10.) escreve.



<sup>(\*)</sup> A Chronica de Pina c. 5. diz que se acharão entre os papeis do archivo do Duque cartas e instrucções de Castella, e para os Reis de Castella da propria mão do Duque, que tocavão muito contra o estado, honra, e serviço d'ElRei, e não faz menção de tratado algum.

Mas continuando o Duque as O Dumás intelligencias, que tinha com que he Castella, ElRei o mandou prender condemem Evora, e processada a sua causa, nado, e foi alli degoliado publicamente. (1) por in-A Duqueza de Bragança, irmã da Rai-te/ligen-

rias com El Rei de

que o Duque, e seus irmãos attribuírão Castel a medo em ElRei a pratica cheya de cle- la. mencia, que teve com o Duque, e que lhes compria trazelo intimidado de elles terein favor em Castella, para que El-Rei os estimasse em mais: e não consentissem entrarem Corregedores em suas terras etc.

(1) Le Quien t. I. f. 503. até 522. La Clede I. c. Ferreras t. VII. VIII. f. 613. Faria e Sousa, Resende Chron, de D. João 2.° e Pina c. 14. (\*)

<sup>(\*)</sup> E' notavel, que este grande Rei, que agradeceu a um Desembargador a respeitosa, e desenganada inteireza, com que lhe dice, que S. Alteza, por ser parte, não devia presidir na meza do despacho ao sentenciar um feito seu; que premiou a outro, que primeiro sentenciou uma causa contra elle, quizesse assistir, e presidir á Sentença do infeliz Duque. e até ao perguntar as testemunhas. (Resende Chron. cap. 97. 96 e 46.) Mais estranho é ainda, que sem dar lugar de defeza, nem ouvir com outros juizes imparciaes so Duque d'Aveiro, elle fosse q juiz, e executor da sua morte (cit. Chron.

nha, retirou-se para Castella (\*) com seus tres filhos; e o Marquez de Monte-Mór, com o Conde de Faro, irmão do Duque, forão declarados traidores, e confiscados os seus

## (\*) A Duqueza não saiu.

c. 54) depois da qual a justificação, que houve, forão os testemunhos de D. Vasco Coutinho, e Diogo Tinoco, que se autuárão. De outra sorte se portárão depois os Senhores D. João IV. e D. José I., dando lugar a todas as provas, e defesas dos reos em tribunaes, ou commissúes dos Juizes mais autorizados. E' digno de ver-se o Manifesto, em que se mostra a innocencia do Duque de Bragança D. Fernando 2.º e a falta de prova, e nullidade da sentença, porque foi condennado, escrita por D. Diogo Pinheiro I. Bispo do Funchal e impresso nas Prov. da Hist. Genealog. tomo 3. N.º 85. pag. 636.

Seria possivel, que o grande Rei ignorasse a Lei do Senhor D. Affonso 2, que manda espaçar por 20 dias qualquer execução de morte, que o Rei verbalmente mandar fazer sem ordem de Juizo? (V. Orden. Affons. L. 5. T. 70. Manuel L. 5. T. 60. Filip. d. L. T. 138.) Se a letra da Lei não comprehende o Soberano, a moralidade, e suprema razão d'ella sempre lhe deve ser respeitada, e obedecida.

bens. (1) O mais extraordinario he, que E!Rei de Castella não fez de si movimento algum neste caso, talvez porque ElRei (como alguns dizem) lhe escreveo, que lhe cumpria mais tello a elle por amigo, do que aos Fidalgos seus vassallos. Todavia depois da morte do Duque ElRei de Castella sez alguma cousa a favor da Duqueza, e seus filhos, mas não ob-

teve nada.

Aqui devemos confessar, que o Senticastigo do Duque de Bragança foi mentos hum grande lance de politica, e que da Nahe difficil decidir, se merece repre- ção, e hensão, ou louvor. Os Grandes entendião, que ElRei lhes fazia aggra- d'Elvo. devassando-lhes as suas honras, Rei. e coutos, e mandando Corregedores ás suas terras; e que tinhão o direito de defender os seus privilegios; e o Duque de Bragança, chefe dos aggravados, e quasi tão rico como El-Rei, sentia mais que ninguem a diminuição de seu poder, e por isso se deo por mais offendido. E fossem quaes fossem as suas intelligencias com Castella, o Duque nunca cuidou, que era rebelde, porque não

<sup>(1)</sup> Ferreras t. VII. VIII. f. 614. Lo Quien t. I. La Clede. Faria e Sousa.

intentando tirar nada a ElRei, pertendia sómente desender os privilegies da Nobreza. (\*)

<sup>(\*)</sup> Era um destes não enviar corregedores, ou alcadas ás terras, e senhorios dos grandes Senhores, e vassallos. As homenagens, que os ditos fazião dantes aos Senhores Reis, não erão tão restrictas. O Duque tinha o animo imbuido de Direitos feudaes, e tanto que requereu para o inigarem juizes Paris Curia, um tribunal de seus Pares. (Pina c. 14) Mas ElRei já desistira de mandar às alçadas, e havia pedido ao Duque, como não devia, que cessasse daquellas intelligencias com Castella v. Pina Chron. cap. 6. e 10. Incditus da Academia tomo 2. pag. 24. e seguintes até 52. Resende cap. 32. e 37. e 39. (a)

<sup>(</sup>a) E quam absurda fosse a pertensão de não entrarem Corregedores nas terras dos grandes Donatarios se vè da Orden. Affons. L. 2. T. 40. § 5., onde se diz que o nom teem per privilegio (ou direito constituido em seu favor) mas per graça, que nos pras de lhe fazermos, em quanto nossa mercê for, graça precaria, como diz o Senhor D. Affonse V. v. § 6. cit. Orden. e L. 1. 25. 14. 0 § 9. do Tit. 40. L.º 2. das Orden. Affons. parece ser a favor dos privilegios do Duque de Bragança, mas havendo-se dito a respeito dos Infantes, que o não entrarem Corregedo-

#### DE PORTUGAL. 167.

Por outra parte ElRei tinha estes privilegios por contrarios ao bem publico, e por usurpações da sua jurisdicção, (\*) sem que por isso

<sup>(\*)</sup> Na Orden. Af. L. 2. T. 40. § 5. e 6. se diz em regra, que a isensão da Correição, e dos direitos, que resguardão a mayor, e mais alta superioridade e Real Senhorio, não são privilegios, mas graças precarias, concedidas em quanto for mercè do Rei; no § 9 expressumente diz que o Duque, seus irmãos, e os outros Condes usem cumpridamente das jurisdiccoes, como em suas dos coes, e privilegios he rontheudo... porque assi he nossa merce, isto foi legislado durante a tutoria do Senhor D. Affonso V. (cit. Ord. § 1.) El-Rei seu filho podia courtar, ou o que fez, declarar esta mercè por boas razões, parte das quaes aponta Resende Chron. c. 32. e depois de saber o que se refere no cap. 28. ainda lhe fez a fala táo benigna referida no cap. 37. v. o cap. 38 e 32. cit. Chron. v. Ordenação Af. T. 63. §. 9 Filip. T. 45. § 10.

res em suas terras era graça especial e precaria, em quanto fosse mercè d'ElRei, não se póde concluir, que a disposição do §. 9. sobre o Duque, e Condes em geral, seja mais favoravel, que o disposto á cerca dos Infuntes, mas antes restricta polo § 14 do L.º 1. T. 25. e mais expressamente na generalidade dos § 5. e 6. do L.º 2. T. 40.

fosse cioso das suas prerogativas Reaes, porque nas Côrtes de Evora declarou, que o bem da Nação era a primeira cousa, a que se devia. respeitar, e que o seu mesmo Paço não serviria de asylo aos delinquentes. (\*) Disto deo outras provas, quando os inlgadores confiscavão alguns bens para a Corôa, a quem ElRei dizia brandamente: 5 Eu esn pero, que hajais feito justiçan e se elles julgavão a favor de algum particular contra elle, então com visiveis demonstrações de prazer lhes dizia: "Já sei que obrastes o que he n razão n e talvez fazia-lhes por isso alguma mercê. (\*\*)

Mas a principal de todas estas coisas era achar-se aqui em collisão a Soberania com a parte aristocratica

<sup>(\*)</sup> Em 1789 estando a Rainha N. S. no Paço da Praça do Commercio mandou entregar aos officiaes de Justiça um preso que fugiu pola escada a cima, e foi seguido por um ou dois dos officiaes e eu o vi entregar, era Camerista da semana D. Francisco Brainer (segundo mo dicerão) o que trouxe o recado da Rainha, com escandalo dos officiaes da guarda, e principalmente de um D. João ou D. Jorge Machado do postigo de S. André.

do Reino; e ElRei, com quanto manejou este negocio mui sagazmente,
e com grande firmeza, não pôde
conseguir o effeito, que esperava.
Pouco depois da morte do Duque
foi ElRei com a Rainha correr as
Provincias do Norte de seus Estados,
para vêr se se observavão as determinações feitas em Côrtes; e tornou
a Santarém, onde despachou as coisas tocantes ao commercio de Africa, que por suas diligencias fazia
cada dia novos progressos. (1) E

<sup>(1)</sup> D. Agostinho Vida e Acciones d'El-Rei D. Juan II. Vasconcellos. Garcia de Resende. No mesmo unuo de 1483, em Julho, foi ElRei emprasado pelo Nuncio Merle para comparecer por si, ou seu procurador em Roma, a dar razão de certos capitulos, em que era accusado de metter a mão na jurisdicção da Igreja, accusação talvez feita pelo Cardeal Alpedrinha D. Jorge da Costa, o qual por se livrar de suspeita, obteve do Papa relevamento daquelle emprasamento. Pina Chron. c. 15. O Cardeal sabia bem os estilos Romanos, e que ElRei tinha animo para se desafrontar deutro de Roma. Ninguem ignora, que elle mandou assacinar uns traidores, que se acolherão a França. Resende Chron. c. 54 e 56: em Almeirim ameacára ao Cardeal, que o mandaria afogar em um rio e se diria que se afo-

1484.

voroçou tudo, e causou hum grande tumulto, que ElRei quietou com sua presença, affirmando aos póvos, que os mais conjurados estavão presos; (1) e assim he que forão entregues ao rigor das leis, e condemnados pelas provas evidentes do seu delicto. (\*)

O Bispo de Evora foi mettido em huma cisterna do Castello de Palmella, aonde dizem que foi comido de bichos. (2) D. Fernando de Menezes, seu ismão, e D. Pedro de Ataide forão degolados: D. Guticrre Coutinho, preso no Castello de Aviz; e Lopo de Albuquerque

<sup>(1)</sup> Telles de Rebus Gestis Joannis II. La Clede I. c. Vasconcellos:

<sup>(\*)</sup> ElRei havia já perdoado ao Duque de Vizeu comprehendido na primeira conjuração. Pina c. 18. Resende c. 46. e 53.

<sup>(2)</sup> Vasconcellos. Le Quien. La Clede. Morto com peçonha diz Rui de Pina, e assim o D. Gotterre. V. Resende c. 54. e isto conforma com as suspeitas que se tinhão de estar guardada num cofre, de que ElRei trazia a chave; e se abrin com segredo depois da sua morte; mas em vez da peçonha que se suspeitava achárão-lhe uns silicios, e disciplinas eusanguentadas, com que se penitenciava. Resende Chron. cap.

acolheo-se a hum dos seus Castellos. em cuja defensão sua mulher, irmã do Cardeal Costa, fez prestes gentes de guerra. (1) ElRei lhe mandou dizer, que ainda que seu marido lhe quizera tirar a vida, elle não desejava beber-lhe o sangue, antes lhe permittia que se podesse retirar para Castella com seus filhos, o que elles acceitárão. (2)

ElRei mandou depois chamar a D. Manoel, irmão do Duque de Vizeu, que veyo á Côrte acompanhado de seu ayo D. Diogo da Silva, e todo horrorizado de medo; mas foi recebido com muita amizade d'El-Rei, que depois de o informar da

<sup>(1)</sup> Pero de: Albuquerque confundem aqui os autores, com Lopo de Albuquerque; o Pedro foi degoludo em Montemór o novo, e sua mulher foi a que se defendeu na fortaleza do Sabugul. Pina Chron. c. 18.

<sup>(2)</sup> Resende. Vasconcellos. Ferreras t. VIII. f. 14. E fez-lhe doação dos bens. que o marido perdèra. Pina c.-15. O que mostra que ElRei, a pesar da dureza, que lhe imputão, queria render sos inimigos com beneficios, e com exhortações quiz evitar amigamente as desgraças dos Duques. V. Resende c. 37 38. e 39. c. 46. e 52. e 54.

conspiração do Duque, seu irmão. lhe disse: "Polo crime delles todos nos seus bens ficárão devolutos á n Corôa, mas eu vos faço mercé de n todos elles, menos de Serpa, e 27 Moura, por estarem na fronteira n de Castella; e em compensação n destes lugares, que vos não dou, n faco-vos Mestre da Ordem " Christo, e Condestavel de Portun gala Esquecei-vos de que tivestes n hum irmão, e lembrai-vos, que eu v vos tenho em conta de filho. 27

Depois entrou ElRei na empresa de passar em Africa, para dilatar ali as suas conquistas, e se fizerão alguns preparos para este fim; dos quaes sendo informados os moradores de Azamor, rebellárão contra o seu Rei, e enviarão Deputados ao de Portugal, com as chaves da Cidade, e offerecimento de lhe conhecerem vassallagem, com tanto que os deixassem viver na sua lei, o que El-Rei acceitou, e approvou. (1)

(1) Faria e Sousa. La Clede, Ferreras L VIII. f. 15.

<sup>(\*)</sup> Rui de Pina c. 15. ElRei mandou visitar e consolar a Senhora D. Beatriz măi do Duque de Vizeu.

### DE PORTUGAL. 175

No anno seguinte pareceo con- 1485. (\*) veniente a ElRei mandar Embai. Procedixadores aos Reis Catholicos D. Fer. mento nando, e D. Isabel, e havendo-se d'Elcomo bom politico, lhes deo parte, Rei como a seus fieis amigos, e alliados, do que se passára no caso do Duque de Bragança, e ácerca da ultima conspiração; e com este porcedimento atalhou os projectos dos malcontentes, que tinhão todas as suas esperanças na protecção d'El-Rei de Castella. O mesmo Rei D. Fernando, hum dos maiores politicos daquelle seculo, ficou admirado deste lance, porque em vez de tal participação amigavel, só esperava reproches d'ElRei: mas como o estado das suas coisas pedia, que elle vivesse em boa harmonia com este Soberano, e porque o seu exercito contra os Granadinos necessitava de munições de guerra, quiz sondar até onde chegava a amizade d'ElRei de Portugal; assim que lhe mandou pe

<sup>(\*)</sup> Neste anno de 1495 nomeon Ele-Rei o Conde D. Gonsalo vaz de Castello Branco primeiro Governador da casa do Civel. Pina c. 21. El Rei enviou por terra descobridores da India Oriental, es quaes nunca voltárão.

1496

dir munições, e ElRei lhe enviou mais, das que D. Fernando lhe pedia, e Suas Majestades Catholicas lho mandárão agradecer em huma Embaixada extraordinaria. (1)

Neste tempo huns piratas Francezes, que tomárão 4 galés Venezianas, deixando a gente de sua guarnição núa em terra junto da foz do Téjo, ElRei os mandou vestir, e sustentar, e sobre isso lhes mandou de esmola huma boa somma, com que resgatassem as suas galés (2) nas

(2) Offereceu-lhes quarenta mil cruzados para as resgatarem, mas os Francezes querião preços desarrasoados, e não se sjustarão Depois ElRei comprou os

<sup>(1)</sup> Pulgar. Pina Chron. cap. 23. Neste anno (1486) se descobriu a terra de Beny, donde veyo ao Reino a primeira pimenta de Guiné, e Embaixador a ElRei, do de Beny. Neste mesmo anno de 1486 foi preso, e mettido a tormento. D. Alvaro de Souto mayor accusado por um criado do Conde seu pai, que viera de Castella aonde andava, a matar ElRei. João da Galda, o accusador, que se achou fulso e calumniador do innocente D. Alvaro, morreu degolado, e foi esquartejado em Santarem, e ElRei fez muitas mercès a D. Alvaro. Pina c. 22.

## DEPORTUGAL. 177

quaes voltárão a suas terras. A Republica de Veneza obrigada da generosidade desta acção, lhe enviou huma solemne Embaixada a agradecer lhe aquelle beneficio, e a solicitar a sua alliança. (1)

cascos, e os teve para o que a Repubde Veneza quizesse ordenar. Pina.

(1) Se quizessemos expôr miudamente a politica deste Principe, sómente a parte della, que respeita ao commercio, nos tomaria mais campo, do que queremos dar a todo o seu Reinado; por onde só apontaremos alguma cousa, que possa satisfazer, e instruir os Leitores. ElRei não consentia senão ás mulheres trazerem se- Pragda, pedraria, ouro, e prata; e porque matica alguns Ministros lhe disserão, que esta Sumlei era prejudicial ao commercio, elle re- piuaria plicou-lhes "Vos enganai-vos, porque bas- em 1486. "ta, que ametade de meus vassallos se ,, trate com luxo, para a outra ametade "ter que fazer. " Este Principe maudou cunhar muito dinheiro, e que elle tivesse o peso, e quilates requeridos.

E a fim de augmentar as suas rendas abateo ametade dos direitos da Alfandega de Lisboa, attrahindo com isto para a sua Capital o Commercio de Galliza, e Andaluzia. Em todas as occasiões, que se lhe offerecião, exaggerava muito os riscos da navegação de Guiné, e mandou espalhar voz, que as tempestades erão frequentes naquelles mares, e as suas cos-

Tom. II. M

No anno de 1486 ajuntou ElRei aos seus titulos o de Senhor de Gui-

tas crespas, e ouriçadas de escolhes; que a terra esteril era habitada de Anthropófagos, e que só os navios da feição dos Portuguezes erão aptos para navegar aquelles mares; de sorte que quando de 5 tornavão 3 a salvamento, se havia a boaventura. Estes rumores fizerão, que outras Nações não mandassem lá navios, senão depois que os Portuguezes se tinhão estabelecido muito bem na terra.

E porque hum piloto, que era mui cursado naquella navegação, dice, que se atrevia a ir a Guiné em qualquer navio, El Rei o mandou chamar, e o reprehendeo publicamente da sua ignorancia, dizendo-lhé, que fallava no que não entendia. Mas alguns mezes depois veyo o mesmo piloto á Côrte, e dice, que para se desenganar commettera ir a Guiné em navio diverso dos que erão daquella carreira, e que o não podéra conseguir. ElRei surrio-se a isto; mandou-lhe que lhe viesse fallar em particular, e lhe fez merce de dinheiro; encommendando-lhe, que divulgasse aquella historia de modo que fosse crida

E querendo 3 marinheiros passar-se por terra a Castella, a darem alvítres a ElRei sobre as cousas de Guiné, o de Portugal os mandou seguir, e prender, mas só lhe trouxerão hum, que foi esquartejado em Evora, porque os dois forão mortos. Sobre isto se lhe dice, que a gente

# DE PORTUGAL. 179

né, terra donde recebia muito cabedal, assim como dos muitos na-

do mar murmurava muito, e ElRei replicou: "Ainda bein: atenha-se cada hum ,, ao seu modo de vida; que não gosto de ,, marinheiros, que viajão por terra..,

Quando Cano, que descobrira o Reino de Congo, lhe dice, que havia lá muito ouro, mas que os naturaes lhe não querião mostrar as minas delle, ElRei lhe respondeo: "Não se vos dê disso, tratai, bem os habitadores, commerciai com, elles igualmente; levai-lhes cousas de, seu contento, e tereis as riquezas das i, minuas, sem o trabalho de as lavrar...

Os Francezes restituírão huma caravella, que tomárão, sem lhe faltar mais que hum só papagaio; pelo que ElRei não quiz soltar os navios daquella Nação, que tinha arrestados em Lisboa: e porque alguns se admiravão disto, lhes dice: "Que-.. ro que se entenda, que a bandeira Por-.. tugueza defende, e protege até hum papagaio., Ninguem no seu Reino observava as leis com mais exacção, do que ElRei, e quando talvez os Cortezãos ihe dizião de certas cousas, que erão meras bagatellas, e que não devia ser tão escrupuloso, El Rei lhes tornava. " Vos in-"juriais-me: verdade he, que isso não .. vale nada: mus o meu exemplo sempre " he de grande importancia. " El Rei era affavel, e cortez com quem o conversava, mas talvez os recebia com grande indifferença, e se desculpava disso, dis

M 2

vios de varias Nações, que continuamente aportavão em Lisboa, e
debaixo das apparencias de huma
Real generosidade, e de huma affectada ignorancia das consequencias,
diminuio os direitos de entrada, com
grande proveito de seus vassallos.
E se havemos de crer o que referem
alguns Historiadores, he certo, que
não houve Rei que entendesse mais
do commercio, (\*) sem todavia o dar
a entender, porque o reputava polo
ramo mais fructifero da economia
politica, e quasi que era mais cioso
dos segredos do commercio, que

zendo-lhes: "Bom he receber-vos eu as-, sim , para que o povo vos não aborreça

,, como a validos.,,

<sup>(\*)</sup> Nem quem mais rigorosamente executasse as leis sobre os contrabandos de manufacturas importadas em prejuizo das nossas fabricas, ou desencaminhadas em fraude dos lealdamentos a que os negociantes erão obrigados, averiguando-se por varejos se manifestarão direitamente as importações, para pagarem direitos, e os estrangeiros levarem os seus saldos ou balanços em effeitos de Portugal, e não em ouro, prata, ou moeda do Paiz. Nos livros da sua chancellaria ha memoria de muitas confiscações, e perdas de bens, com que acoimava os infractores daquellas leis d'ElRei seu pai.

dos de Estado. E porque he natural que o Leitor nos peça provas disto, que affirmamos, nos lhas daremos, porque em pontos deste genero não se devem desprezar, não só para se satisfazerem as dúvidas, mas tambem porque são uteis.

EIRei, bem como muitos dos Sua poseus predecessores, não residia sem-litica, e pre no mesmo lugar, mas segundo vigilanas Estações do anno, ou conforme cia a ouo pedião os negocios, mudava de tros resresidencia, e onde quer que hia, cuidava como ficasse em lembrança, que elle estivera alli. Setubal he huma Villa bem situada, e de boa pescaria, onde ha muitas salinas, huma boa bahia, e porto; mas faltava-lhe agoa: polo que ElRei aconselhou aos da Villa, que a trouxessem por aqueductos, os quaes se lhe desculpárão com a sua pobreza, e porque pagavão grandes tributos. (\*)

ElRei lhos diminuio logo, e os reduzio a ametade, e da outra lhes

1487

<sup>(\*)</sup> ElRei fez mercê para esta obra do dinheiro do imposto recebido para os Estados, e aposentadoria da Corte, e mandou fazer as praças do Sapal, e do trigo, ajudando muito da sua Fazenda. Pina c. 25.

fez donativo, para della tirarem o custo dos aqueductos. E porque depois de os começarem, lhe representárão ser-lhes impossivel acaballos, ElRei lhes respondeo, que elle os acabaria, e assim o fez: por onde o commercio florente da Villa mostrou logo, com quanta prudencia El-Rei se houvera em fazer trazer a ella a agoa necessaria. (1)

O fim principal, que levára El-Rei áquella Villa, foi aprestar huma frota contra os Mouros, cuja Ca-

<sup>(1)</sup> Telles. Garcia de Resende. c. 66 Ferreras l. c. p. 74. Em 1487 sé fez inquirição sobre os hereges, e confessos, que se acolherão de Castella, por autoridade Regia, e faculdade Apostolica, e se fizerão muitos castigos de fogo, e carceres perpetuos, e penitencias. (Pina c. 29) e porque os outros fugião para fora do Reino, prohibiu ElRei, que lhes destem passagem, e depois permittiu, que os podessem transportar a terras de Christãos, e não ás de Mouros. Resende c. 69. (\*)

<sup>(\*)</sup> Semelhantes inquirições por autoridade Regia se fizerão desde o Senhor D. Affonso 2° v. Fr. Pedro Monteiro Hist. S. Inquisiç, tomo 2. 1750. Lisb. 4.

pitania mór deo a D. Diogo de Almeida. Constava esta esquadra de 30 navios, guarnecidos por mil e quinhentos homens, e destinava-se a huma expedição secreta, que se frustrou por varios contratempos. D. Diogo desembarcou com a sua gente em Anafé, e sobresalteando os Mouros circumvizinhos, matou novecentos homens, e cativou quatrocentos. El-Rei sabendo da rebellião dos Mouros contra Muley Beljave, Rei de Fez, fez-lhe annunciar por hum Embaixador, que aquella armada hia em seu soccorro : e ElRei de Féz mandou-lhe agradecer o bom officio, promettendo dar-lhe provas da sua gratidão. (1)

ElRei D. João alcançou do Papa Innocencio VIII. a Bulla da Cruzada, que o authorizava a impôr huma dizima Ecclesiastica para supprir ás despezas da guerra contra os Infieis; mas esta graça póde ser que lhe custasse mais caro, do que ella valia, por quanto ElRei para a obter concedeo, que as Lettras, e rescriptos do Papa se publicassem sem o Regio 1487.

<sup>(1)</sup> Resende. c. 67. Faria e Sousa. La Clede l. c.

prasme (1), contra o que se costu-

mava neste Reino. (2) (\*)

No anno de 1487 mandou ElRei a Pedro da Covilhã (3), e Affonso de Payva por terra á India, com ordem de lhe escreverem o que descobrissem, e de se informarem de todas as materias de commercio daquella Região, e donde erão sacadas: e a este expediente tão felizmente imaginado foi que ElRei deveo o descobrimento de hum novo caminho por mar, para a India Oriental. Mas com toda a sua prudencia, e sabedoria perdeo a melhor occasião de fazer novas descobertas, negando a Christovão Colombo os soccorros, que elle lhe pedia para executar o projecto, que tinha

<sup>(1)</sup> Ou sem se pedirem a ElRei as Cartas de publicação.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. La Clede. l. c. Resende.

<sup>(\*)</sup> Esta condescendencia com a Corte de Roma dizem que teve ElRei, para que S. Santidade lhe legitimasse seu filho natural o Senhor D. Jorge; mas neste tempo ainda era vivo o Principe. O Senhor D. Jorge nascèra em 1481, e veyo á Corte a primeira vez em 1490 por morte da Princeza D. Joanna irmá d'ElRei, que o creava. Sobre as cartas de confirmação v. Ordenaç. Affons. L. 2. T. 12.

(3) João da Covilhá traz Pina c. 21.

tracado; o que obrigou o Colombo a solicitar o auxilio da Rainha de Castella, e adquirio a suas Magestades Catholicas o Imperio do Novo

Mundo. (1)

Como os Principes da Casa de Porque Bragança andavão quasi desterrados meios em Castella, não podião servir a S. fez El-Majestade Catholica instruindo-a dos Rei conintentos d'ElRei D. João; e porque cluir o muitos Principes desejavão allian-mento car-se com huns Reis tão poderosos, projerecebendo nas suas familias a Princeza ctado en-D. Isabel de Castella, ElRei D., Fer- tre o nando, e a Rainha D. Isabel, forão Princi-

D.Isa-

<sup>(1)</sup> Pulgar. Ferreras t. VIII. Mariana. bel de Mayerne. Turquet. ElRei o mandou conferir com as pessoas incumbidas da direcção dos novos descobrimentos, as quaes informárão, que não achavão fundamento aos projectos de Colombo: este se foi então a Castella, onde o armárão depois de andar muito tempo ladrando o seu requerimento, e talvez mais em odio de Portugal, que com esperança de verem nenhum exito ás suas felices conjecturas. ou informações, que houvera de pilotes Portuguezes, cujas memorias forão a seu poder por morte delles. V. Barros D. 1. L. 3. c. 11. Colombo entrou em Lisboa em Março de 1493. Barros cit. que copia a Rui de Pina no cap. 66 da Chron. do Senhor D. João 2.

esfriando pouco e pouco no intento, que tinhão de a casar com o Principe D. Affonso, herdeiro de Postugal. polo que ElRei, que reputava este por hum negocio de grande importancia, mandou reparar, e fortificar varias praças da fronteira de Castella, e depois de as guarnecer bem , mandoù fazer huma grande torre em Olivença. Estas disposições inquietárão os Reis de Castella, a quem o de Portugal por seus Embaixadores noticiou, que pozéra em estado de defensa todas as praças do seu Reino, quanto lhe fôra possivel, e que esperava com esta nova dar gosto a suas Majestades, porque sua filha havia de subir ao Throno de Portugal, e colher dos fructos do seu trabalho. Entretanto mandou trabalhar com tal diligencia nas torres e Cava de Olivença, que em breve se acabou; e porque as coisas dos Reis de Castella lhes não permittião tomar outro partido, houverão de ajustar as condições, e tempo do casamento. (1)

.1488

<sup>(1)</sup> Pulgar. Bernaldes. Mariana l. XXV. Resende. Telles. Le Quien t. I. f. 589. Ferreras t. 8. f. 100. Pina cap. 33. Em 1490 se fizerão Cortes sobre o casamento

1480

Não teve porém ElRei a mesma felicidade em Africa, onde quizera edificar huma forteleza na foz do Lixa, e com este intento tinha enviado alguma gente, que se emposson da Ilha Graciosa formada por aquelle rio. Mas logo que os Portuguezes começárão a fortificar-se alli, veio ElRei de Fez combatellos com 40 mil de cavallo. Os Christãos defenderão-se-lhes valerosamente.não obstante que as fortificações ainda não estavão acabadas; e ElRei andava para ir pessoalmente soccorrer a praça, quando ella se rendeo a ElRei de Fez, que concedeo aos que a guarnecião todas as honras militares da guerra. Esta desgraca foi saneada com a vinda de muitos navios de Guiné carregados de preciosas mercadorias, que pozerão El-

do Principe, e os Povos outorgarão a El-Rei cem mil cruzados, que repartirão entre si para os pagarem, e ElRei poz os Recebedores. Cit. Pin. c. 39. Resende c. 73. diz que foi á Embaixada Rui de Sande, e que os Reis Catholicos refusárão o filho mayor do Rei dos Romanos, a El-Rei de França, e ao de Napoles, que requerião casamentos com a Princeza D. Isabel sua filha outorgada ao Principe D. Affonso de Portugal.

gica

Rci em condição de augmentar a sua marinha, e de fazer no Algarve grandes preparos para outra expedição, porque todo o seu desejo era con-

quistar toda a Costa. (1)

Logo que ElRei soube, que a Casamento do Princeza D. Isabel, esposa do Prin-Príncicipe seu filho, partíra de Sevilha, pe, e nomeou ao Duque de Béja D. Masua tranoel, para ir com outros Grandes a receberem aquella Senhora na passamorte, gem do Caya, que estrema os dois 1490. Reinos. Este recebimento fez-se aos 1491. 22 de Novembro; e a Princeza foi conduzida a Evora, onde o seu casamento com o Principe se solemnisou com huma magnificencia superior a quanto jámais se víra em taes occasiões; e ahi se ordenárão, e dispozerão festividades, e divertimentos pelo tempo de seis mezes. (2)

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Vasconcellos. Pina c. 38. Neste mesmo anno 1490. meiro de Junho mandou ElRei queimar as casas de Diogo Pires Cavalleiro, na praça de Palha em Evora, nas quaes se jogavão dados, e cartas. (Pina c. 40) não foi queimado o dono, como se diz numa dos volumes da Floresta do Padre Manoel Bernardes da Congregação do Oratorio.

<sup>(2)</sup> Pulgar. Sampaio. Vasconcellos.

No mez de Maio foi a Côrte para Santarém, onde se fez quanto convinha para transformar aquella Villa em hum Paraiso. As justas, torneios, touros, e todos os mais espectaculos erão quotidianos, assim como o divertimento de andar pelo rio em escaleres illuminados. e cheyos de Musicos, que hião descantando. Mas todos estes prazeres, agoados já com a morte da Infanta D. Joanna, irmã d'ElRei, e com o rebate da peste, que rebrotava em Lisboa, converterão-se de todo em luto aos 12 de Julho. Porque querendo o Principe D. Affonsso correr o páreo com D. João de Menezes, (1) cahio o cavallo, e sacodio o Principe em terra com tal violencia, que o deixou ferido mortalmente, e sem sentidos, no qual estado

1491

189

<sup>(1)</sup> Este é o do decantado agouro, que tomou a ver bater com um sapato no outro, porque acaso viu em saindo na praya, sacudir assim um moço os sapatos da areya, no infeliz dia, em que o Principe deu a queda indo com elle; agouro mui alludido nas nossas historias de Africa, e da India; e ainda ha pouco no bello poema heroi-comico da Isopaida do insigue Antonio Dinis da Cruz,

durou até o outro dia, em que falleceo sem tornar a si.

Como esta desgraça aconteceo á vista d'ElRei, da Rainha, e da Princeza, causou a toda a Côrte o mais vivo sentimento, (\*) e ElRei mandon levar o cadaver de seu filho ao Convento da Batalha, onde no mez de Agosto foi assistir ás exequias, que se lhe fizerão. Dalli voltou ElRei tão triste, que esteve muitos dias encerrado, até que por conselhos dos Medicos mandou buscar D. Jorge. seu filho natural, que tivera de D. Anna de Mendonça, e com o vista delle se moderou insensivelmente a sua dor. (\*\*) E chegou ElRei a pedir á Rainha, que amasse a D. Jorge, e o tratasse como sua Mãi; mas ainda

<sup>(\*)</sup> Aqui acudiu a Senhora D. Isabel Duqueza de Bragança a consolar, e servir a S. Altezas, e com exempros nom emprestados, nem alheyos, (diz Rui de Pina) mas com os seus proprios... e forgava, e confortava sempre a ElRei, e a Rainha, e a Princeza.

<sup>(\*\*)</sup> Rui de Pina c. 51 diz que ElRei por não espertar mais a dor da Rainha houve por bem, que o Senhor D. Jorge não viesse por então á Corte, e logo eutão ElRei mostrou desejo de que elle lhe saccedesse.

# DE PROTUGAL. 191

que esta Princeza fora sempre mui condescendente, negou-se constante a isto, para não lesar os justos direitos de seu irmão D. Manoel, Duque de Béja, a quem pertencia a succes-

são na Corôa. (1)

No principio do anno seguinte voltou ElRei para Lisboa, onde lancou a primeira pedra de hum dos lhe sucmais grandiosos Hospitaes, que ha ceda seu
na Europa. (\*) Mandou tambem filho D.
edificar hum Convento para as Reli-Jorge.
giosas da Ordem de Sant-Iago, cuja
Commendadeira fez a D. Anna de
Mendonça, a quem sempre amou
com muita ternura. (2) E ainda que
tentou debalde o animo das Côrtes,
quando por seus Deputados lhe derão o peza-me da morte do Principe, nunca pôde perder de todo as

(1) Os Authores já citados. Pina c. 51.
(\*) Tal era o Hospital Real de todos os Santos, que se abracou no terremoto de 1755. fundado aos 15 de Março de 1492.

<sup>(2)</sup> Na hora da morte assinou um padrão de tença para esta Senhora, não cessando então de chorar, e accusar-se que fora sempre tão máo bicho, que nunca lhe acenárão que não mordesse. Resende c. 212.

1492.

esperanças de fazer, que D. Jorge lhe succedesse no Reino.

E para aplanar o caminho á sua legitimação obteve do Papa huma Bulla, que habilitava a D. Jorge ainda menino para ser Mestre das Abril de Ordens de Sant-Iago, e de Aviz. Mas quando quiz levar as cousas mais adiante, e obrigar o Papa Alexandre VI. a reconhecer-lhe o filho por legitimo, teve o desgosto de saber, que a sua supplica fòra denegada em pleno Consistorio, (\*) como contra-

<sup>(\*)</sup> Esta denegação deve chamar-se antes uma confissão de impotencia moral; o Papa só pode legitimar para effeitos Ecclesiasticos; ou para os civis nos estados, de que é Soberauo Temporal. O VI. art. das Cortes de Lamego claramente enuncia a concordia do Rei com a Nação sobre a exclusiva da prole feminina, por defeito de casar com estrangeiro: e pola mesma concordia de vontades se deve supprir o defeito de legitimidade para a successão. Por semelhante concordia foi dispensada da lei a filha do Senhor D. Pedro 2. para casar, e succeder, com o Principe de Saboya, o que não se effeituou, e o Senhor D. João havia sido habilitado, posto que illegitimo, polas Cortes de Coimbra para succeder ao Senhor D. Fernando seu irmão. O exemplo da legitimação do Senhor D. Diniz e

ria aos direitos do Duque de Béja, da Rainha D. Isabel de Castella, e de outros Principes, e Princezas da Familia Real. (1)

Então conheceo ElRei, que se lhe oppunhão obstaculos invenciveis, e procurou reparar quanto pôde a inflexibilidade da Corte de Roma. dando a seu filho o Priorado do Crato, e fazendo-o por este modo Grã Prior da Ordem de Malta em Portugal. (2) Estas mostras de favor d'ElRei juntas á astucia de hum ayo de talentos, e acompanhadas de grandes rendas, não podião deixar de fazer partidistas, bem que poucos. a hum Infante tão amado de seu Pai. e tal desconfiança causárão ao Duque D. Manoel, que elle se ausentou da Côrte, para as suas terras melancolico, ou intimidado.

ElRei com quanto o trazia solicito seu filho D. Jorge, não se descuidava das cousas do Governo, e

Affonso filhos do Senhor D. Affonso 3.º são filhos da ignorancia dos tempos v. Leão Chron. de D. Affonso 3.º

<sup>(1)</sup> Os Authores já citados. Pina c. 55.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Vasconcellos. Pins c. 55. poucos dias depois de receber a obediencia dos cavalleiros de St-Iago, e Aviz.

deo diversas provas da sua constancia, fazendo excellentes ordenações, (\*) reformando muitos abusos; e susteve a honra da sua Corôa em huma occasião assás importante. Alguns Corsarios Francezes aprezárão huma caravella, que vinha da Costa de Guiné ricamente carregada: e sabendo-o ElRei, mandou arrestar todos os navios Francezes, que se achavão no Porto de Lisboa, e enviou Vasco da Gama, Fidalgo da sua Casa, que depois foi Almirante da India, a fazer outro tanto aos que se achassem nos portos do Algarve. (1) Obedeceo o Gama, e tomou dez navios Francezes: e sabendo ElRei Carlos de França o que passava em Portugal, proveo como se restituisse logo a caravella Portugueza sem falta de cousa alguma, e escreveo a ElRei, que sentia muito o que seus naturaes havião commettido.

1492.

Por estes tempos publicárão os

(1) Garcia de Resende cap. 146.

<sup>. (\*)</sup> Consta, que ou mandou colligir as extravagantes posteriores ao Codigo Affonsino, ou reformar o mesmo Codigo, e abrevia-lo pelo licenciado Lourenço da Fonseca, que foi Corregedor da sua Corte. Barbosa Biblioth. Lus. artigo Fonseca.

#### DE PORTUGAL. 195

Reis Catholicos hum edicto, polo qual desterravão de seus Reinos todos es Judeos, dos quaes grande número, ou como outros dizem, huma multidão innumeravel, se refugiárão em Portugal, permittindo-lho ElRei D. João, segundo se conjectura, em razão das muitas riquezas, que comsigo trazião. Mas depois recrescêrão alguns inconvenientes da sua morada nestes Reinos, e se inculcon, que ainda se podião recear outros maiores, de sorte que ao fim de oito mezes os mandou despejar do Reino. (1) E porque a Rainha adoeceo em Setuval, foi ElRei logo para lá, assim como o Duque de Beja, e a Duqueza de Bragança, e a acompa-

<sup>(1)</sup> Garibay. Resende. La Clede ubi supra. Pina cap. 65. ElRei os recolheu com obrigação de lhes dar em 8 mezes embarcação para saírem do Reino, onde com elles entrou a peste, de que morrerão muitos dos naturaes, e Judeus, por caminhos, montes, e despovoados ao desemparo. Do mesmo anno data a expulsão dos Mouros de Hespanha, expulsão com que se privou de muito povo industrioso e trabalhador, quando por outra parte se despovoava para as Indias, e conquistas que Colombo lhe descobriu logo depois.

nhárão até ser de todo fóra de perigo. (1)

Sobrevem a ElRei huma doença incuramel

Depois disto, ElRei ou cansado da viagem, ou por inquietação de animo, se já não foi destemperança da estação, enfermou perigosamente, e como lhe apparecerão pelo corpo muitas nodoas negras, correo hum susurro, de que estava envenenado. (2) Mas logo que melhorou algum tanto, foi a Evora, cujos ares lhe parecião mais favoraveis á sua saude. Alli mandou perante si fazer varias experiencias para se aperfeiçoar o Astrolabio, tratou com mestres habeis da construccão nautica sobre a fórma dos navios, e deo ordem a se levantarem duas fortalezas, huma em Cascaes, e outra em Caparica, para defenderem a entrada do porto de Lisboa: de sorte que se póde dizer, que os negocios publicos lhe servião de occupação, e de recreio. Mas a diminuição continua da sua saude obrigou-o a incumbir o Alvaro Pacheco, e Estevão Barradas, em quem tinha grande confiança, a restituição da prata das Igrejas, que ElRei seu

<sup>(1)</sup> Vasconcellos, Resende.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa.

Pai tomára para supprir ás despezas da guerra com Castella, e a repor certos dinheiros de varios cofres, de que elle se servíra para o mesmo fim. Nem foi ElRei menos pontual no pagamento das dividas particulares de seu Pai; e com os exemplos, que nestas occasiões deo, inspirou nos vassallos o desejo de o imitarem na pontualidade das satisfactoris.

1**495.** 

fações. (1) Se havemos de crer o que dizem Sua apos melhores Escritores, ElRei tinha plicação huma doença complicada com ou- aos netras, que por fim degenerárão em gocios. hydropisia, da qual pareceo melhorar no principio do anno de 1494, em que deo algumas esperanças de sarar de todo. He provavel, que esta melhoria lhe causasse maior prazer, se não fosse descontado logo com a fome, que houve em Evora, causada não tanto por falta de pão, como por avareza de alguns homens ricos, que querendo aproveitar-se da residencia, que alli fazia então, a Corte, para reputarem melhor o trigo, atravessárão quanto podérão,

<sup>(1)</sup> Resende, Christoval. Ferreira e Samapaio.

Volta

rica.

o o vendião por hum preço exorbi-

tante. (\*).

Tentou ElRei acudir a esta ne-Colombo eessidade, taxando o preço do pão, da Amemas os atravessadores, e monopolistas não o quizerão vender pela taxa; com o que ElRei se agastou muito, e ainda assim soube fazer o que raras vezes succede, combinar a prudencia com a paixão. E permittindo a entrada do pão de Castella, que até alli defendêra, por lhe não levarem o dinheiro do Reino, mandou apregoar, que nenhuma pessoa da terra vendesse do seu trigo em quanto elle residisse alli: e franqueando aos estrangeiros os direitos de entrada, houve logo em Evora muita fartura de pão, com que os malastutos maquinadores da

penuria ficárão arruinados. (1)

(1) Telles. Vasconcellos. Le Quien ubi supra.

<sup>(\*)</sup> El Rei mandou dizer, aos Fidalgos, e Cidadãos atravessadores, que vendessem o seu trigo a trinta reis o alqueire, porque havia annos, que não tinha chegado áquelle preço: daqui se verá o que tem subido o valor do trigo, (V. Garcia de Resende cap. 202.) que regularmente anda a 600 reis, e no anno de 1789 chegou no Porto a 1200, e 1400 reis.

#### DE PORTUGAL. 199

Por estes mesmos tempos voltou 6 Março Christovão Colombo da America, e 1493. sendo-lhe forçoso entrar em Lisboa, como ElRei soube disso, mandou-o logo vir á sua presença; e ainda que sabia muito bem, que Colombo estava aggravado delle, recebeo-o com muita bondade, e generosamente o livrou da má vontade de alguns, que se lhe ofierecerão para o matarem, e privarem a ElRei de Castella deste grande homem. (1) El. Rei D. João respeitava tanto o merecimento dos sujeitos, que sabendo que Fernão da Silveira, hum dos da conjuração do Duque de Vizeu, se fora para Castella, dice aos circumstantes. "Fernão da Silveira he

<sup>(1)</sup> Fariu e Sousa. Le Quien t. I. f. 600. Vasconcellos, Garcia de Resende. Pina c. 66. Colombo vinha de descobrir as' ilhas de Cipango e Antilhas. El Rei mandou armar contra a esquadra, em que Colombo havia de tornar, e os Reis de Castella lhe mandarão pedir, que sobreestivesse até se averiguar por direito a quem pertencião as terras descobertas; é terminou-se a disputa por contractos firmados, e jurados pelos ditos Reis. Neste anno que forão Judeus, e elle fizera conversos.

ntão entendido, tem tão boas artes, ne tanta eloquencia, que em toda n parte será bem recebido. n (\*)

Pelo estio aggravou-se a doença d'ElRei, e aconselhárão-lhe, que fosse para o Algarve. Alli foi ter com elle D. Affonso da Silva, Embaixador d'ElRei de Castella, que trazia por instrucção principal o informar-se do estado da sande d'El-Rei; o qual vindo a entender isto. quando o Embaixador lhe beijou a mão, andando então a cavallo, o arremessou tres, ou quatro vezes, e depois erguendo o braço, dice alto. « Ainda este braço está para dar nhum par de batalhasn e dahi a pouco accrescentou "a Mouros." O Embaixador, que o entendeo, respondeo-lhe com muito acatamento. que ElRei seu amo receberia com

<sup>(\*)</sup> Do Principe seu filho, dizia depois de moderar o seu grande nojo, que fora merce chama-lo Deus a si, pois não era para governar os Portuguezes, por ser com excesso brando, e amigo de se enfeitar. Resende Chron. Polos grandes merecimentos de Duarte Brandão, quiz que este o armasse cavalleiro da Jarreteira, e o fez vir para isso de Inglaterra, e lhe fez muitas merces. Leão Descripç. de Portug. cap. 87. pag. 314. ediç. 1785.

# DE PORTUGAL. 201

grande gosto tão boas noticias, sabendo que S. Alteza gozava melhor saude, do que se lhe dissera. Depois pedio-lhe huma audiencia particular, na qual lhe expôz o grande desejo, que ElRei D. Fernando tinha, de que elle entrasse na liga de Italia, e tentou com razões mui especiosas

trazello áquelle partido.

Respondeo-lhe ElRei, descrevendo-lhe o estado das cousas em Italia, o caracter, e intentos dos Principes de hum, e outro bando, e concluio dizendo-lhe, que elle era tão ambicioso, como qualquer delles mas (accrescentou ElRei) a minha 27 ambição he mui diversa da sua: » porque desejando ser grande Rei. 22 levo outro caminho mais curto pan ra chegar a isso, o qual he fazer n grande o meu povo. Eis-aqui porn que no vigor da minha idade, nunn ca entrei em ligas, e não o farei n agora, que ella vai chegando ao n seu termo. Todavia estou prompto mara ser mediador da paz, e estáne isto a mim tanto melhor, por n quanto não tenho interesse nenhum 27 na causa das discordias. Isto podeis 27 referir a ElRei vosso amo, e he 27 tudo o que tendes, e tereis que n dizer-lhe; porque eu estou resoluv to em não mudar de conselho. »

E vendo que o Embaixador se hia demorando na Côrte, mandou-lhe, que se fosse a Estremoz, onde teve sobre elle taes vigias, que sonbe quanto o Embaixador escrevia a sen Amo.

(1)

ElRei sentindo-se enfraquecer cada dia mais, e mais, entrou tam-bem a ter mayor cuidado no que tocava á successão do Reino. Polo que fez testamento, onde tratava desta materia, e muitos outros pontos; mas ordenou, que deixassem hum claro para depois se escrever nelle o nome do seu successor, não podendo ainda acabar comsigo o desherdar seu filho, a quem não sabia modo de assegurar a Corôa. Em fim mandou a Antão de Faria, seu Seoretario, que escrevesse no claro. que ficára, o nome do Senhor D. Jor-'ge. Mas Antão de Faria, que era homem de probidade, atreveo-se a

<sup>(1)</sup> Christoval Ferreira de Sampayo. Telles. La Clede t. I. f. 546. 547. Resende. Ein 1494 creou ElRei por sua doença um Conselho de Despacho, reservando a si certos negocios, e mandou fazer chancella de ouro, com que mandava assinar os despachos, que devèra assinar por sua mão.

resistir-lhe, representando, que S. Alteza obrava contra a razão, e contra a justiça; que a Rainha, os Grandes, e o Povo erão todos polo Duque de Béja, e que se elle lhe obedecesse, o Senhor D. Jorge seria antes victima desta nomeação, do

one sen successor. (\*)

Esta representação era tanto mais para espantar, porque Antão de Faria fòra hum dos principaes descobridores da traição do Duque de Vizeu, e subindo ao Throno o Duque de Béja, seu irmão, não só cahiria em sua desgraça, antes póde ser que lhe tirassem a vida. Mas este seu exemplo moveo a ElRei, o qual refreando a sua paixão, lhe mandou escrever por herdeiro o Duque dé Béja. (1) É depois de assignar o testamento, padeceo ainda algum tempo, até que sentindo chegar-se-lhe a sua hora, mandou vir por vezes

<sup>(\*)</sup> Rui de Pina c. 76 diz que ElRei fez seu testamento com Fr. João da Povoa frade da Observancia, e se reconciliou com a Rainha das paixões por causa do Senhor D. Jorge, depois da morte do Principe D. Affonso.

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 629. Faria e Sousa. Vasconcellos. Resende.

o Duque, o qual, de desconfiado ou de medroso não chegou, senão quando ElRei estava a morrer, ou depois que elle morreo, como outros dizem. (\*)

Morte, e caracter d'El-Rei.

ر

ElRei fez hum Codicillo, em que declarou o Senhor D. Jorge, seu filho, Duque de Coimbra, e Ihe deo todas as terras do Duque Regente D. Pedro, que o fôra daquelle titulo; e falleceo aos 25 de Outubro de 1495, aos quarenta annos da sua idade, depois de reinar quatorze, menos odiado dos Grandes de que fôra a principio, mas admirado, e ainda adorado do povo. (1) ElRei trazia por divisa hum pellicano rasgando o peito com o bico, com o moto seguinte "Pola Ley, e pola Grey" dando a entender que derramaria seu sangue pela Lei de Deos, e

<sup>(\*)</sup> Garcia de Resende o attesta Chron. J. II. c. 214. e Rui de Pina, que abriu e leu o testamento d'ElRei c. 83. Neste mesmo anno de 1495 por Provisão de 4 de Fevereiro mandou ElRei, que não se publicassem letras de Roma sem se obterem as Cartas de Pubricação, ou o Regio Prasme como requerião as leis autigns referidas na Orden. Affonsina L. 2. T. 12.

<sup>(1)</sup> Os mesmos Historiadores já citados.

polo seu povo. (1) Do Pai deste Soberano, e delle se dice com razão, que aquelle fôra melhor homem, do que Rei, e que o filho fôra melhor Rei, do que homem. Este Soberano foi o que consolidou a grandeza de portugal, e deixou Vasco da Gama a pique de fazer-se á véla para a India: eclipsou todas os seus predecessores com a sua prudencia politica, e foi eclipsado por seu successor, que se lhe avantajou nas virtudes, e na felicidade. (\*) (2)

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 626.

(\*) "Foi Rei de mui alto, esforçado,

<sup>&</sup>quot; e sofrido coração... mui justo, e mui ", amigo da justica, e nas execuções del-", la mais rigoroso, e severo que piedoso, ", porque sem alguma excepção de pes-" soas de baixa, e alta condição foi della " mui inteiro executor, cuja vara, e leis ", nunca tirou de sua propria séda, para ., assentar vella sua vontade, nem apeti-,, tes; porque as leis, que a seus vassal-"los condemnavão, nunca quiz que a ", si mesmo assolvessem; cá sendo senhor ,, das Leis, se fazia logo servo dellas, ,, pois lhe primeiro obedecia..... ., Principe sobre todos em sua determi-", nação tão constante, e nas palavras tão ", verdadeiro, que em sua só palavra, ", quando a dava, ião os homens mais " contentes, e seguros, do que poderião

... ir nos assinados, e sellos de muitos... Rui de Pina Chron. cap. fin. com estas qualidades não podemos dizer, que o Senhor D. Manuel se avantajou nas virtudes ao Principe perfeito: os exemplos de severidade, que se lhe notão, forão praticados com reos de Lesa Magestade da primeira cabeça, que as nossas leis mandão, que morrão cruelmente, (Orden. Affons. L. V. T. II. § 12.) e todavia elle não matou cruelmente os traidores: e seu pai, que fez a citada lei passou por um Principe humanissimo! "Amor dos bons, dos máos terror, e espanto,, lhe chama justamente o Poeta Antonio Ferreira nos seus epitafios. Seu cadaver se conserva inteiro, e com bou fama de fazer Deos milagres por sua intercessão. Do quanto honrava a humildade Christa é digno de ver-se o notavel caso referido por Sousa Hist. de S. Domingos p. 2. 1. 4. c. 5. A Rainha Isabel a Catholica desejava que fossem seus filhos tão bons como ElRei D. João, e o Cardeal Alpedrinha quando soube da morte d'El-Rei dice, que era morto o melhor Rei, filho do melhor homem do mundo (o Senhor D. Affonso V.) Resende c. 154 testemunho notavel por ser de um inimigo. mas de grande capacidade, e partes.

(2) Damino de Goes. Osorius de Rebus Emmanuelis. Ferreras, Le Quien. Fa-

ria e Sousa. Mariana.

# SECÇÃO V.

Do Reinado d'ElRei D. Manoel o Affortunado.

Manoel, Duque de Béja, acha- D. Mava-se com a Rainha sua irmã, em noel he Alcacer do Sal, quando teve noti- mado cia da morte d'ElRei D. João II., Rei. e logo (1) ali se fez acclamar Rei destes Reinos. Neste Principe com effeito achava-se tudo quanto póde dar direitos á Corôa, por ser o parente consanguineo mais proximo d'ElRei defunto, e reconhecido por elle como tal no testamento, que deixou; elle era amado dos Grandes, e bemquisto do povo; andava nos vinte e seis annos de sua idade: era bem feito, muito affavel. e amado geralmente pelas generosidades, que fazia de suas grandes rendas, ainda na condição de particu-

<sup>(1)</sup> Le Quien t. I. f. 624. La Clede t. I. f. 552. Ferreras t. VIII. f. 67. Faria e Sousa. Mariana l. XXVI.

lar (\*) Por tanto subio ao Throno em boa paz, e sem a menor opposição não obstante haver outros pertendentes á Corôa, a cujas pertenções ninguem attendeo senão o novo Soberano.

Hum d'elles era o Imperador Maximiliano, filho da irmã d'ElRei D. Affonsso o V., bem como ElRei D. Manoel o era de hum Infante, irmão daquelle Rei: allegava o Imperador, que achando-se ambos no mesmo gráo de parentesco se lhe devia a preferencia, por ser mais velho. (1) Mas isto não fez o menor abalo nos Portuguezes; antes todos mostrárão o maior alvoroço por saudarem, e congratularem a ElRei, que os recebeo a todos com muita affabilidade, promettendo muito em

<sup>(\*)</sup> Nota Duarte Nunes de Leão Descripç, de Portugal cap. 86 que do tempo d'ElRei D. Manuel em diante se abolirão os casamentos (dotes) esposouros corregimentos, e outras merces, que os nossos Reis fazião aos seus fidalgos, criados, e moradores de sua casa, quando casavão, etc. seria pois ElRei generoso em Duque, e mais regrado quando Soberano. Duarte Nunes o tacha de avaro, e ilhiberal.

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa.

## DEPORTUGAL. 209

palavras geraes, sem se penhorar particularmente com ninguem: depois de mandar depositar em Silves o corpo d'ElRei D. João, até se poder trasladar para o Convento da Batalha, pedio a todos os Ministros huma conta exacta das coisas de sua obrigação, e despendeo sempre das suas rendas particulares, em quanto se não ordenou tudo o que pertencia á Fazenda Real. No entanto só cuidava de obrar tudo o que podia contribuir, para ter a Nação contente, e se fazer amar della como seu bemfeitor, quando não conseguisse ser tão respeitado, e admirado, como ElRei defunto, cuja falta parecia aos Portuguezes, que era irreparavel.(\*) E foi ElRei tão ditoso, que sahio com a sua pertenção, permanecendo tudo em socego, com

Tom. II.

<sup>(\*)</sup> Esta justica fazia a nação ao Senhor D. João II. depois da sua morte, como nota Rui de Pina cit. cap. ult. da sua Chron. O povo preza os Reis executivos da justica sem respeitar as classes superiores, e tal foi a respeito do Senhor D. Pedro I. que o Senhor D. J. II. algum tanto imitou na justica, e igualou na liberalidade, e no premiar, mesmo sem lhó requererem.

Reis de

Portu-

Chro-

nic.

gal

# geral contentamento dos póvos. (1)

(1) Damião de Goes. Chron. do felicissimo Rei D. Manuel. Para se entender a historia deste Reinado, havemos de dizer alguma consa á cerca d'ElRei, antes que subisse ao Throno. Este Principe era prto d'ElRei D. Duarte, sobrinho d'ElRei D. Affouso V., e primo com-irmão d'El-(1) Elo-Rei D. João o II. seu predecessor. (1) gios dos Foi filho terceiro de D. Fernando, que de Vizeu, e de D. Beatriz, do Infante D. João, nasceo no Paço d'Alcouchete aos 3 de Maio 1469, em quinta feira, dia do Corpo de Deos; e como foi dado á luz, quando a Procissão passava por diante do Palacio, pozerão lhe (2) Goes- o nome de Emmanuel, ou Mauoel. (2) Em quanto esteve em Castella nas terçarias, ou quasi refens, e penhor da observancia de paz concluida entre Suas Majestades Catholicas, e ElRei D. João o II., recebeo huma excellente educução, e voltou para Portugal pelos tempos, em que succedeo a morte do Duque de Braganca: e como ElRei no anno seguinte Îhe matou seu irmão, o Duque de Vizeu, succedeo-lhe D. Mangel em todos os bens, com o título de Duque de Béja, que ElRei quiz, que tomasse em vez (3) Fa- do de Duque de Vizeu. (3)

O Duque de Béja assim como crescia Quien t. em annos, hia dando mostras das quali-XII.p.1. dades mais amaveis, quaes são a brandura, e humanidade, com huma gravidade temperada pela affabilidade. E sendo des-

### DE PORTUGAL 211

E para que tudo fosse authoriza. Medido por elles, e juntamente podesse das pruque to-

de então muito exacto no que fazia, le- mou pavantava-se muitas vezes antes de amanhe- ra bem cer, despachava os negocios, que tinha, reinar. e depois divertia-se na caça, ou na pella. E posto que tinha huma casa magnifica, e meza regalada, era tão sóbrio, que não (1) Goes bebia vinho. (1)

Este Principe era amante de Musica, Chron.c. e da conversação, e principalmente da que tratava de cousas Mathematicas, Viagens', e Descobrimentos: e por isso El-Rei, seu primo, (que o amava mais por suas partes, e boas qualidades, do que pela proximidade do parentesco) ajuntou ás armas do Duque huma esfera, de que elle usou no seu sinete, e depois de Rei. no alto do seu escudo d'armas. (2) Pó- (2) Osode-se contar por primeiro lance de felici- rio. Vasdade, não ter este Principe nascido her- conceldeiro da Coroa, e talvez fossem outra los. Fagrande vantagem as circumstancias, em ria e que se vio, durante o Reinado d'ElRei Sousa. seu primo, porque era obrigado a viver com grande circumspecção. Mas isto nada influio no seu modo, porque era mais alegre, que triste; e nunca foi inimigo das recreações honestas: (3) foi resguar- (3) Elodado, sem ser suspeitoso: reconhecido, gios dos amante da equidade, remunerador de to- Reis. dos os serviços, que lhe faziso, e cuidadoso de todas as pessoas da sua Cusa. Numa palavra foi isento de todo vicio, na idade em que os erros são mais des-

02

alcançar o animo aos vassalloss, convocou os tres Estados do Reino em Monte-Mór o Novo, e nesta Junta se nomeárão logo Commissarios, que examinassem, se as mercês, que El-Rei D. João II. fizera, forão com effeito attribuidas ao merecimento, e serviços dos que as gozavão. (\*)

culpaveis; e a pezar de ser tão regular

(1) Os autores já citados.

no seu procedimento, nunca foi rigido com os outros. (1) (\*) Damião de Goes diz na parte L cap. 9. que ElRei D. Manoel confirmou todas as mercês, e graças, que ElRei D. João II. seu antecessor fez, já expirando: e que antes das Côrtes mandou vir ás confirmações todos os Privilegios. Liberdades, e Cartas de mercês, que com parecer de Letrados confirmava, derogava, ou limitava. Esta facilidade de abolir, ou revogar os privilegios, e liberdades da aristocracia lhe deixou o Senhor D. João II., que, a pezar da sua moderação, esteve para ser assacinado, e talvez foi envenenado por semelhantes exames, e revogações menos estranhadas, ou impugnadas depois do que passárão os Duques de Vizeu, e Bragança, e seus adherentes. Deveu-lhe por tanto o Senhor D. Manuel a seu primo o ter tornado os Grandes mais submissos: haver criado grandes capitáes, que lhe descobrirão, e conquistárão a India como os GuAugmentou-se mais nos districtos, de grande extensão o número dos Magistrados, para se administrar a justiça com mayor promptidão; e se fizerão mais algumas outras disposi-

ções a bem do publico. (1)

ElRei, desde o principio de seu Reinado, deo a entender, que queria seguir diverso caminho, do que levára ElRei D. João II., e tentou realçar a gloria da Nobreza; para o que mandou pintar nos paços de Cintra as armas das Casas mais illustres do Reino com as suas, e as dos Infantes, e Infantas, a fim de inspirar pouco, e pouco no povo o respeito, e acatamento aos Grandes

Vimos a cima como os Judeos de Hespanha forão acolhidos em Portugal, pagando por este favor huma grande capitação; (\*) mas porque

mas, Almeidas, Albuquerques, e outros que o servirão em Africa, e o respeito que nos tinhão nossos vizinhos.

<sup>(1)</sup> Le Quien t. II. f. 6. Faria e Sousa. Vasconcellos. La Clede t. I. f. 552. Ferreras t. VIII. f. 167. Goes parte I. c. 9 diz, que ElRei accrescentou na casa do Civel mais Sobre-Juizes, e que mandou pelo Reino Corregedores com alçada até morte.

<sup>(\*)</sup> Erão 8 cruzados por cabeça; os

dentro do tempo convencionado não podérão, ou não quizerão sahir-se do Reino, forão condemnados á pena da escravidão. ElRei D. Manoel, usando com elles de sua clemencia, lhes restituia a liberdade, e offerecendo-lhe elles reconhecidos ao beneficio hum bom presente de dinheiro, El-Rei generosamente lho não quiz acceitar: (1) mas depois lhes assignou certo prazo, em que sahissem deste Reino.

Os Reis Catholicos D. Fernando, e D. Isabel enviárão por hum seu Embaixador dar o parabem a El-Rei, e certificallo da sua amizade; e lhe mandárão juntamente propôr easamento com sua filha, a Infanta mais moça de Castella, chamada D. Maria. S. Alteza recebeo o Embaixador com toda a distinção; e dizendo-lhe, que seu intento era certamente conservar a paz, e boa amizade, que havia entre as duas Nações; no tocante ao casamento respondeo-lhe, que por então não lhe permittião as

officiaes mechanicos, que quizessem ficar no Reino, pagarão ametade: e entrárão mais de 20 d. casaes, alguns de 10, e 12 pessoas.

(1) Osorius. Goes. Mayerne, Tarquet.

coisas cuidar nisso, e que a seu tempo communicaria a Suas Majestades os seus sentimentos: por onde os Reis Catholicos entenderão, que o de Portugal tinha intentos na Princeza de Castella, sua filha. (1)

Estando ElRei em Silves, (\*)
veyo á Côrte o Prior do Crato com
o Senhor D. Jorge, filho natural d'ElRei D. João II., que então tinha
perto de 14 annos, e parecia-se tanto com o Pai, que ElRei D. Manoel depois de attentar hum pouco
nelle, não pôde conter as lagrimas,
e prometteo fazer em seu beneficio
tudo quanto elle podesse desejar. (2)
Este procedimento d'ElRei animou
es Cortezãos de sorte, que muitos
dos mais obrigados a ElRei defunto se chegárão a beijar a mão ao Senhor D. Jorge, acção que neste Rei-

<sup>(1)</sup> Zurita Annales. Goes. Osorius. Marrana. A que foi nora de Senhor D. João 2. viuva do Principe D. Affonso.

<sup>(\*)</sup> Goes parte I. c. 7. e Resende Chron. Joan. II. cap. 216. dizem, que o Senhor D. Jorge foi a Monte-Mor o Novo, e não a Silves. *Pina c.* 83. affirma o mesmo.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. ElRei o recolheu em seu aposentamento, e na sua cama dormis.

no demostra o maior sinal de respeito. O Senhor D. Jorge recebeo com dignidade estas cortezias, e fazendo a ElRei tanto acatamento, como se fôra seu filho, veyo a gozar das honras, que se lhe fazião em vida de seu Pai. ElRei despachou Embaixadores aos Principes Estrangeiros; soccorros ás praças de Africa; e teve a gostosa noticia de ser pacificada a revolta, que lá houvera; ajuntando-se a estas boas novas a de huma victoria, que os Portuguezes alcançárão dos Mouros, e que elle teve por boa estreya do seu Reinado. (1) Seus vassallos formárão deste successo o mesmo conceito, de sorte que se espalhou por todo o Reino hum geral contentamento.

Restabelecimento da Casa de Bragança.

E porque a este tempo ainda havia peste em Lisboa, veio ElRei para Setubal, onde achou sua Mãi, e suas duas irmãs, que instárão muito com elle para dar licença de tornarem ao Reino os filhos do Duque de Bragança, e para restiuir-lhes os seus bens; no que tudo ElRei consentio. Mas tanta élemencia não mereceo os applausos de todos, a pezar das cautelas, com que ElRei

<sup>(1)</sup> Goes. Le Quien l. c. p. 9.

quiz obviar as queixas, compensando a lesão dos que restituírão os bens daquella Casa, com inteira satisfação do que se lhes tirava. E todavia ElRei affirmou aos do seu Conselho, que estava persuadido, de que os filhos não devião padecer pelas culpas de seus Pais. (\*)

Alguns Ministros ousarão representar-lhe, que S. Alteza esgotava o Erario, (obrando contra as maximas de seu predecessor) para enriquecer aquelles, a quem perdoava, e restituia ao antigo estado; vindo por este modo a animar os faccionarios.

<sup>(\*)</sup> O grande espanto, e horror que devem desviur os crimes de Lesa Majestade da primeira cabeça justificão a lei, que os filhos não gozem das vantagens familiares, que justamente caducão nos pais de innocentes: bons serviços lhas asseguravão, razão é que crimes tão horrorosos lhos tirem. A Rainha N. S. D. Maria I tomou um meyo piissimo e humanissimo com o filho do infeliz Duque d'Aveiro, declarando-o cidadão innocente. e dando-lhé uma tença bem honesta de que se mantinha. (N. de Set. 1805.) O Senhor D. Manoel escreveu a Castella aos fithos do Duque que refreyassem os seus criados da licença ou maledicencia. com que falavão d'ElRei defunto seu primo. Goes Chron. M. p. 1.

e malcontentes; e que os Grandes afoutados pela sua clemencia, tornarião de novo a opprimir o povo. Mas pôde mais com ElRei o valimento das Princezas; e D. Jaime, Duque de Bragança, foi restituido a todas as suas honras, e empossado de todos os bens, que possuíra seu Pai. (1)

ElRei desejava tambem trazer ao Reino o Cardeal Costa, que andava em Roma desde o tempo d'ElRei D. João II., a pezar de haver sido mui privado d'ElRei D. Affonso V. Mas o Cardeal, ainda que a principio mostron ceder aos rogos d'ElRei D. Manoel, e querer voltar para Portugal, depois mandou-lhe dizer, que em Roma o podia servir melhor. e que os seus annos, e enfermidades lhe não permittião já fazer huma jornada

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa, Osorius, Mariana I. XXVI. La Clede, I. XIV. (\*)

<sup>(\*)</sup> Nas Memor, de Litterat. Portug. tomo 3. pag. 75. se lè que os estados foras restituidos ao Duque por Provisão Regia de Lisboa aos 12 de Abril de 1505. Goes Chron. Man. p. 1. c. 13 refere esta entre as mais recentes acções d'ElRei D. Manuel, e não no decimo anno do seu Reinado.

tão prolixa. (1) Por estes tempos servio-se ElRei de D. Alvaro, seu primo, para lhe negociar o seu casa mento com D. Isabel, filha dos Reis de Castella, viuva do Principe D. Affonso de Portugal, ou porque andava namorado della, ou porque entendeo, que a Princeza viria a ser herdeira das Corôas de Castella, e Aragão, e seus filhos por consequeneia Soberanos de toda a Hespanha, e os Monarcas mais poderosos da Europa: e posto que a primeira razão d'ElRei querer casar com D. Isabel seja mais verosimil, nada tem de incompativel com a segunda.

D. Fernando, e D. Isabel mostrárão, que approvavão este casamento; mas cuidárão em fazer que elle lhes servisse a seus interesses, propondo a ElRei de Portugal, que se ligasse com elles contra Carlos VIII. Rei de França. ElRei D. Ma-

<sup>(1)</sup> Os Authores citados na nota antecedente. Este era o celebre Cardeal Alpedrinha, por cuja morte vagárão duzentos Beneficios, de que comia os benesses; que mais viria buscar a Portugal? Dizem todavia que nos fins da sua vida o atormentavão saudades d'Alpedrinha sua partria.

noel, com quanto desejava a conclusão destas nupcias, não pôde acabar comsigo acceitallas com tal condição, porque sempre houvera boa correspondencia entre França, e o commercio com os Francezes era mui vantajoso a seus vassallos. via prometteo, que se ElRei de França entrasse hostilmente pelos Estados de Castella, elle ajudaria os Reis Catholicos a rechaçallo: mas não prevenio igualmente a seu favor a Princeza D. Isabel, que mostrou grande repugnancia em tornar a Portugal, magoada do que perdera neste Reino; e porque não podia resolver-se a casar segunda vez, e com hum Rei, que protegia os Judeos. (1)

Os Ministros mais illuminados, e prudentes d'ElRei, oppozerão-se

<sup>(1)</sup> Mariana. Ferreras t. VIII. f. 181. Zurita. Bernaldes. Carvajal. Garibay. (\*)

<sup>(\*)</sup> Este foi o torcedor, de que os Reis Catholicos usárão para reduzirem o de Portugal a expellir do Reino os Judeos, em cuja industria, riquezas, e número accrescia grande força a este Reino, da qual os Reis Catholicos por má politica se privárão. Obrigárão a Princeza a escrever a ElRei D. Manuel sobre isto.

muito ao conselho de expulsar os Judeos, como prejudicial ao Estado, e contrario á promessa, que ElRei lhes fizera. (\*) Mas S. Alteza por satisfazer a estes; e aos do voto contrario, publicou hum edicto, pelo qual aprazava certo termo, em que os Judeos sahissem destes Reinos, e lhes apontou os portos de mar, onde havião de embarcar: depois limitou aos de Lisboa a faculdade da embarcação, e em fim fez que esta se estorvasse, de sorte que passou o dia atermado, e os Judeos forão reduzidos á escravidão, em pena de

<sup>(\*)</sup> O Bispo Osorio, de Rebus Emanuelis traz as razões dos votos oppostos, mui bem expendidos. E v. Goes P. 1. c. 18. Os Judeos, e os Mouros tolerados estavão tanto de assento, e tão pacificos como se colhe da amplissima legislação que a respeito delles se acha no Livro 2. das Ordenações Affonsinas. O seu numero não podia intimidar um governo vigilante; a aversão nacional nos assegurava do proselytismo Judaico, e Mafometico: e as conversões livres delles ao Christianismo ganharião bons vassallos; os que passárão em Africa, Hollanda etc. perderão-se para a Religião, e para o Estado. Nos conversos por violencia ficou um Christianismo enfezado, e solapado.

não fazerem hum impossivel. Logo concedeo-lhes como mera graça o tempo de vinte annos, para se converterem á Fé Catholica, e obrigando-os a fazerem-se apparentemente Christãos, se lhes restituírão os filhos, que lhes tomárão para os baptizar. (\*)

Esta violencia tinha desesperado os Judeos a tal ponto, que muitos matárão seus filhos, para os livrar do cativeiro, e depois se matárão a si mesmos (1) por onde não he de

<sup>(\*)</sup> A expulsão dos Mouros é tambem de Dezembro de 1496 (Goes P. 1. c. 18.) e uma das causas da decadencia da nação no que respeita a Agricultura, e Artes, que levarão a seus vizinhos, e nossos inimigos, com odio da oppressão, e desejos de vingança. V. Goes cit. P. 1. c. 20.

<sup>(1)</sup> A humanidade, e a Religião se horrorizão de tanta injustiça, violencia, e
deshumanidade que refere Goes P. 1. c.
20. Os Christãos velhos, despresando as
penas da Pregmatica, e condoendo-se dos
Judeos lhes escondião, e salvavão os filhos. O mais galante ê dizer Goes que
ElRei movido de piedade não mandava
dar as embarcações, e que limitára um
só porto, de tres que antes apontara!!
E' verdade que ElRei depois lhes quitou
o cativeiro, em que polas delongas d'ElRei incorrèrão não sahindo do Reino no

admirar, que elles abraçassem qualquer meyo de salvarem a liberdade; e os filhos. (1) Muitos Escritores louvão a prudencia, e a maior parte delles o zelo, e a constancia d'El-Rei; posto que o Bispo Jeronymo Osorio com outros reprehendem este procedimento, e se mostrarão mui espantados de que se podesse entender, que elle era conforme ás maximas do Evangelho, e ás de huma sã politica. (2) Tal foi a origem da corrupção do sangue, e sentimentos dos Portuguezes, e a causa, que fez necessarios os rigores da Inquisição, com que muitos Judeos se contiverão na hypocrifia, e poucos forão verdadeiros Christãos. (\*)

1497

praso limitado, e concedeu sos conversos muitos privilegios. (Goes 1. P. c. 20.)

<sup>(1)</sup> Le Quien I. c. f. 15. Faria La Clere I. XIV. El Rei D. João 2.º já havia reduzido a cativeiro os Judeos, que não se forão do Reino, e aos meninos mandou baptizados para a Ilha de S. Thomá em 1493, para melhor a povoarem. Pina e. 68.

<sup>(2)</sup> Osorius de Rebus Emmanuelis.

<sup>(\*)</sup> Em Abril deste anno (1497) se fez a reformação dos Foraes acabada em Fevereiro de 1506. Orden. Manuelina L. 2. T. 45. Trabalhou nella Fernão de Pina

ElRei, depois de se debater 20 Conselho a materia dos Descobrimentos, resolveo tentar hum novo caminho para a India Oriental. e destinou quatro navios a esta expedição, que encommendou a Vasco da Gama. Este Fidalgo fez-se a véla aos 9 de Julho, e concluida felizmente a sua empresa, voltou a este Reino. (1)

Cata E/Rei com a Infanta Castella , e Aragão.

No Outono seguinte, passou El-Rei a Valença d'Alcantara, e alli se recebeo com a Princeza de Castella D. Isabel, ao mesmo tempo em bel, que que o Principe das Asturias D. João dava em Salamanca o ultimo suspiser her- ro, ficando a Princeza por sua mordeira de te herdeira dos Estados de seu Pai. e sua Mãi. E porque o luto não era compativel com as festividades, como se soube da morte do Principe. ElRei com a Rainha, depois de se despedirem da Rainha D. Isabel. voltárão para Portugal. (2)

filho do Chronista Rui de Pina, e mui acceleradamente para ganhar o preço, que ElRei lhe prometteu, se acabasse o seu trabalho dentro de certo termo breve; polo que ficou muito imperfeito.

<sup>(1)</sup> Maffœus Hist. Indica. Le Quien 1. c. f. 18.

<sup>(2)</sup> Todos os Historiadores de Hespanha, e Portugal.

# DEPORTUGAL. 225

A experiencia tinha mostrado. Regulaque os conflictos da Jurisdicções cau- mento savão muitos inconvenientes, e que das Juas disposições provisionaes, com que risdieos quizerão atalhar de tempos a tempos, não remediavão as frequentes disputas, que se suscitavão, muito mais repetidas, por se não observarem as taes providencias. E querendo ElRei dar a ordem, que nisto convinha, mandou examinar, e colligir os Foraes das 5 Provincias do Reino, e assim os districtos dos Coutos, Honras, e terras dos Donatarios dellas, obra que se incluío em 5 volumes.

A este tempo já a Rainha andava pejada, e todavia os Reis Catholicos a convidárão para ir a Castella com ElRei seu marido, a quem. antes de partir, os Tres Estados do Reino prestárão de novo juramento de fidelidade. Suas Altezas chegarão a Toledo, onde as Côrtes de Castella reconhecêrão a Rainha de Por- 1498. (\*) tugal por herdeira da Corôa Caste-

<sup>(\*)</sup> No 1 de Agosto deste anno isentou ElRei aos Ecclesiasticos de pagarem Dizima, sisa, e portagem. Leão Compil. P. 5. T. 13. lei 12. Estava em Saragoça. Goes P. 1 c. 31.

lhana; (1) e dalli passarão a Saragoça, para serem jurados herdeiros do throno de Aragão. Nesta Cidade deo a Rainha á luz o Principe D. Miguel, aos 24 de Agosto, e falleceo huma hora depois; (2) polo que ElRei D. Manoel se tornou logo

para os seus Estados.

Mas antes de sahir de Castella ajustou-se com Suas Majestades Catholicas, para juntamente enviarem Embaixadores ao Papa Alexandre VI., que lhe representassem a desordem de seus procedimentos, e o exhortassem a viver com mais decencia. e moderação. Os Embaixadores Portuguezes forão D. Rodrigo de Castro, e D. Henrique Coutinho, Nobres da primeira Ordem, e de reconhecida probidade, os quaes desempenhárão muito bem a sua missão; mas o Papa lhes respondeo tão desabridamente, que os Embaixadores. conhecendo o seu caracter, sahírão logo de Roma por escapar de sens

<sup>(1)</sup> Garibay. Carvajal. Goes P. 1. c. 27 e seguintes. Resende no fim da Chron. do Senhor D. João 2.

<sup>(2)</sup> Zurita. Le Quien l. c. p. 29. La Clede ubi supra. Ferreras t. VIII. f. 180. Goes 1. c. 32.

# DE PORTUGAL. 227

furores. Mas depois o mesmo Pontifice mostrou ter mais respeito aos Soberanos de Castella, e Portugal. (1) Morre e

ElRei, por contentar os Reis Ca-Princitholicos, fez jurar em Côrtes o Prin-pe D. cipe D. Miguel por herdeiro da Co-Miguel, rôa de Portugal (\*) bem como o jurá-depoisde rão successor dos Reinos de Cas-ser juratella, e Aragão; e prometteo em do em nome do Principe, em cartas patentes selladas como sello grande, e assinadas de sua mão, que nos cargos deste Reino não entrarião senão pessoas naturaes delle. Mas depois veyo o Principe a morrer, e assim se desvanecêrão os receios, que havia de se não guardar esta promessa. (2)

P. 2

<sup>(1)</sup> Du Chesne Hist. des Papes. Osorius. Ferreras. Mariana l. XXVII. Goes, parte 1. c. 33.

<sup>(\*)</sup> O Principe foi jurado em Cortes de Lisboa aos 7 de Março de 1498. Goes P. 1. c. 34.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. (\*)

<sup>(\*)</sup> Damião de Goes Parte 1. c. 34, Os artigos estipulados entre ElRei e seus vassallos Portuguezes sempre ciosos, e receyosos da união com Castella são dignos de ver-se. Vem na lei do Senhor D. Manuel de 18 Janeiro 1499 e servirão de base ao contrato com Filippe 2.º em 1550.

ental. 1499.

Então começou ElRei D. Mabrimen- noel a applicar-se com toda a attento da In- cão, e diligencia aos negocios pudia Ori- blicos, e principalmente aos da Justiça, e da Real Fazenda. A tornada de Vasco da Gama com a nova de ter descoberto a India encheo de espanto a Capital do Reino, e toda a Europa. E porque não he de nosso assumpto a Historia deste descobrimento, basta-nos dizer, que se concluio em pouco mais de dois annos, que de cento e quarenta e oito homens, que forão a esta expedição. não tornárão ao Reino senão cin-ElRei os recebeo coenta e cinco. com todas as demonstrações de honra, e distinção, e fez a Vasco da Gama Conde da Vidigueira, dando-lhe iuntamente o posto de Almirante da India para elle, e para seus herdeiros, a fim de que corressem parelhas a gloria, e a recompensa de seus serviços. (1)

O Principe D. Miguel morreu aos 22 mezes de idade. Andrade Chron. P. 1.

<sup>(1)</sup> Maffæus. Osorius. Le Quien t. II. f. 58. 59. Goes . P. l. c. 44. Nicoláo Coelho, que acompanhou Vasco da Gama entrou em Lishoa a 10 de Julho; e **Gema a** 20 de Agosto de 1499.

Neste anno mandou ElRei tras- 1499. ` ladar o corpo d'ElRei D. João II. da Sé de Silves ao Convento da Batalha, onde por sum ordem se lhe erigio hum Sepulchro de marmore. (1) E voltando da Batalha, ordenou que se lavrasse muito dinheiro de ouro, e prata, e que se aprestasse huma frota numerosa, para manter, e augmentar o commercio, que de novo se lhe franqueava com o Oriente, (2) conservando com o esforço o

que grangeára com a prudencia. (\*)
E quando o Senhor D. Jorge cha El teve idade conveniente, cuidou El-Reio Se-Rei em desempenhar nelle o que de-nhor D. via a seu Pai, fazendo-o casar com Jorge, e D. Beatriz, filha de D. Alvaro de a seu so-

<sup>(1)</sup> Faria La Clede t. I. f. 568. Goes, P. 1. c. 45.

<sup>(2)</sup> Osorius.

<sup>(\*)</sup> Em 20, e 21 de Abril deste anno prohibiu ElRei, que se fizesse cambio com os Christãos novos, para não passarem os seus cabedaes para fora do Reino: que se lhes comprassem bens de raiz sem faculdade Regia; e que não saissem fora do Reino, salvo para irem a trato de Commercio, sem levarem mulheres, ou filhos. A tolerancia civil e bom tratamento que lhes fazia seu antecessor reduziria muitos ao Christianismo, e escusaria tantos meyos violentos para os conservar no Reino.

,-

Portugal, irmão de D. Fernando, e tio de D. Diogo, Duque de Bragança. Fez mais ao Senhor D. Jorge Duque de Combra, dando-lhe todas as terras, e rendas, que forão pertenças deste Ducado: e ao mesmo tempo nomeou Condestavel de Portugal a seu sobrinho D. Affonso, a quem deo por mulher D. Joanna de Noronha, filha de D. Pedro de Menezes, Marquez de Villa-Real.

Era D. Affonso filho natural do Duque de Vizeu, morto por ElRei D. João II., (1) e de huma Dama Castelhana tão illustre, que os Historiadores daquelles tempos julgárão, que devião encobri-lhe o nome por sua honra. E como ElRei D. Manoel não tinha filhos, e era já viuvo, os Grandes de Portugal não cessavão de lhe requerer, que contratasse segundo casamento.

A fim de contentallos, negociava ElRei com S. Ma Catholica para

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Goes, Parte 1. cap. 45. diz, que a dama era a Duqueza de Villa-Fermosa; El Rei D. João o 2.º mandou criar o filho do Duque, como filho de algum lavrador, e por morte d'El Rei foi que a Infanta D. Beatriz sua avó o mandou vir de Portel onde o criavão incognito.

casar com a Princeza D. Maria, sua filha, que ElRei enjeitára, quando lha offerecerão. Este negocio veyo a conclusão; e a Princeza trouxe de dote duzentos mil escudos de ouro. e huma tença annua de dez mil escudos, assentada nos rendimentos do porto de Sevilha. (1) A este tempo cuidava ElRei D. Manoel em passar a Africa com huma armada numerosa, e 26 mil homens, de que elle pessoalmente seria General, não o podendo dissuadir desta resolução, nem as instancias de seus Conselheiros, nem as supplicas da Rainha, sua mulher. Mas os Venezianos lhe mandárão representar, que Bajazet, Emperador dos Turcos, ameaçava os Estados da Republica, e se dispunha a invadillos com todas as forças do Imperio Ottomano. Polo que El-Rei dando de mão generosamente ao que traçára para ganhar gloria, declarou que preferia a tudo a conservação de seus Alliados, e o interesse da Christandade; de sorte que expedio logo 30 navios com a gente

1500.

<sup>(1)</sup> Petr. Martyr. Epist. Garibay. Ferreras l. c. f. 199. e 200. Goes, P. l. c. 46. Casou ElRei segunda vez em 30 de Outubro de 1500.

conveniente para se unirem aos da Republica, e se oppôrem juntamen-

te aos Turcos. (1)

Interes-8A-16 tambem pelo Duque de de sua irmā.

(\*) ElRei que tinha particular cuidado no Duque de Bragança, seu sobrinho, para quem olhava como para seu successor, entendeo em o Bragan casar, para tirallo de huma negra ça, filho melancolia, cujos ataques erão talvez tão violentos, que o Duque não comia nada, e se expunha a morrer de fome. Para o que pôz ElRei os olhos em D. Leonor de Gusmão, fi-Iha do Duque de Medina Sidonia. com quem o de Bragança se recebeo em observancia das ordens d'ElRei. seu tio. Mas pouco tempo depois desappareceo o Duque de Bragança, deixando a ElRei huma carta, em que lhe supplicava, que desse os seus bens, e Titulo a D. Diniz, seu irmão, porque elle tinha resolvido ir a Jerusalem, e lá passar o resto da ElRei mandou-o buscar com tanta diligencia, que em fim o vierão a descobrir em Aragão, donde foi trazido a este Reino, e nelle aco-Ihido d'ElRei com tanta bondade. que o Duque se deixou do intento,

<sup>(\*)</sup> Goes, P. 1. c. 61.



<sup>(1)</sup> Damião de Goes, P. 1. c. 47.

que tinha, e viveo depois sempre conforme ao seu nascimento, e qualidades. (1)

(1) Faria e Sousa. Este Duque de Bragança fôra muito bem educado em Castella, onde sempre o tratárão com grande respeito. Mas isto não valeo, para que as desgraças da sua familia lhe não abatessem de sorte o animo, que a pezar da mudança inesperada da sua sorte, e da grande amizade, que El Rei lhe mostrava, - sempre andava inquieto, e melancolico. Quando ElRei foi a Castella em 1498. nomeou o Duque seu herdeiro, no caso de elle fallecer sem successão. E para o curar da sua tristeza, foi que ElRei o cason com D. Leonor de Gusmão, e o obrigou a viver com ella, em vez de se ir fazer hermitão em Jerusalem.

Este remedio foi obrando insensivelmente, e o Duque sarou em grande parte da melancolia, que era hum effeito da disposição do seu espirito; contribuindo tambem muito para isso a amizade constante d'ElRei, o qual o mandava frequentemente fazer as suas vezes, e o fez General da Armada, que mundou a Africa, sem se esquecer de cousa alguma com que podesse convencer da sinceridade de seus sentimentos.

O Duque teve de D. Leonor de Gusmão hum filho por nome D. Theodorio, que lhe succedeo no Ducado, e huma filha chamada D. Isabel, que casou com

### 234 HISTORIA

Soccorre A esquadra, que ElRei enviára ess Veaos Venezianos, correo primeiramennes.

o Infante D. Duarte filho d'ElRei D. Manoel. (\*) Por morte de D. Leonor, namorou-se o Duque de D. Joanna, filha de D. Diogo de Mendonça, Governador de Moura, da qual teve quatro filhos legitimos, e varias filhas, cujos nomes referiremos com toda a brevidade, porque he absolutamente necessario saber bem a ordem desta Genealogia, para se poder entender ao diante a Historia deste Reino.

D. Diogo, que morreo sem successão; D. Constantino de Bragança, que foi Camareiro Mór d'ElRei D. João III., e Vice-Rei da India, casou com D. Maria de Menezes, filha de D. Rodrigo de Mello, Marquez de Ferreira, da qual não teve filhos; D. Fulgencio, Prior de Guimarães, que deixou dois filhos naturaes, e D. Theotonio, Arcebispo de Evora. As

<sup>(\*)</sup> Della nasceu D. Duarte tão celebrado polo Poeta Caminha, e por Ferreira, o qual morreo moço sem casar. Nascerão mais D. Maria, que casou com o Duque de Parma Alexandre Farnese: e a Sra. D. Catharina casada com o Duque de Bragança, a quem as irresoluções do Cardeal Rei, e a prepotencia de Filippe II. privárão de ser Soberano de Portugal; mas polo seu incontestavel direito entrou na Real successão a Augustissima casa de Bragança em 1640.

te as Costas de Barberia, e fez por tomar de subito Mazalquivir; mas como os Mouros se defendêrão resolutamente, e os Portuguezes hião perdendo soldados, D. João de Menezes, Conde de Tarouca, resolveose a sontinuar a sua viagem, e depois de costear Sardenha, e Calabria, deo á véla para Corfú, onde se havia de ajuntar com a frota Veneziana.

Aqui querendo os Portuguezes entrar com as mulheres da terra, forão assaltados dos moradores della, que matárão 70. As duas armadas combinadas pozerão-se em som de ir demandar a dos Turcos, e obrigando assim a Bajazet a deixar-se do seu intento, e a mandar recolher os seus baixeis, os Portuguezes pouco depois voltárão para Lisboa, onde a Republica enviou hum Embaixador a render as graças a ElRei po-

filhas do Duque forão D. Francisca, Freira em Evora: D. Augelica, Abbadessa de Villa-Viçosa; D. Joanna, que casou com o Duque de Maqueda; D. Eugenia, que casou com D. Francisco de Mello, Marquez de Ferreira; D. Maria, Abbadessa em Villa-Viçosa; e D. Vicencia, Religiosa no mesmo Mosteiro. Goes P. 1, c. 66.

lo soccorro, que naquella occasião dera á Senhoria de Veneza. (1)

Descobrimento do Bravil em 1500.

Neste anno, navegando Pedro Alvares Cabral para a India, descobrio o Brazil, Região da America Meridional; e dando fundo em Porto-Seguro, tomou posse da terra pola Coróa de Portugal, a quem ainda agora pertence: e ElRei fundou neste mesmo anno o Convento de Belém, que justamente se reputa hum dos mais formosos edificios de Lisboa. (2)

Aqui estão os formosos Sepulchros d'El-Rei D. Manoel, e da Ruinha D. Maria,

<sup>(1)</sup> Damião de Goes, P. 1. c. 51. e 52. (2) Faria e Sousa, e Goes, P. 1. c. 53. O verdadeiro nome deste magnifico edificio he Bethleem, que os Portuguezes escrevem, e pronuncião Belém; o qual está situado numa Villa, ou Lugar do mesmo nome, e ha nas margens do Téjo hum forte dito de Belém. A Igreja vista de longe parece hum edificio prodigioso, mas ao perto he hum dos edificios mais formosos, e regulares, digno d'ElRei D. Manoel, não tanto pela sua belleza, e magnificencia, quanto pelo extraordinario da traça, e pelo modo da sua execucão. Nelle se vê hum retrato do fundador, porque a obra he grande, e dá muito nos olhos, mas com regularidade, e perfeita symmetria.

#### DEPORTUGAL. 237

Posto que o Commercio da In. Medidas dia não correspondia ainda com os pruden-

dos quees não desdizem os outros nobres monumentos, que lá se achão em grande número, enterrando-se alli os Principes, e Princezas de sangue, bem como varios Reis, e Ramhas, cujos Sepulchros por distinção assentão sobre elefantes, e são

adornados de Corôas, e escudos.

O Convento, que he de Padres de S. Jeronymo, tem capacidade para recolher duzentos Religiosos em cellas espaçosas. e bem lavadas dos ares, com vista de mar, ou de jardins plantados de laranjeiras, que encantão juntamente os olhos, e o olfato. As rendas deste Mosteiro undão por perto de oito mil ducados; e além dos jardins destinados no pruzer, e divertimento, pertence ao Convento huma. cerca larguissima, que póde dar aos Religiosos trigo, vinho, e fruta de todas as especies.

Esta cerca he murada; e o Convento com a Igreja, e todas as officinas são lavrados de cantaria. Ahi perto está outro edificio, onde se recolhem os Officiaes militares invalidos, e pobres, aos quaes em entrando alli se lhes dá a Ordem de Christo, que he a mais distincta do Reino: e por todo o resto de sua vida, tudo quanto póde alliviar o pezo da velhice, porque tem boa meza, camas, agradaveis recreações, e companhia entretida, e são mui bem servidos. Quando adoenescences, que selle se esperavão, Ellia, continuara em mandar la armacias tem guamericas de gente, e municifes de guerra de toda sorte, entendendo que as cliante seria bem resambio has despenas, que fazia, a pezar do que clias davão em quo entendes às almas seamarias; e não parando aqui, transva passar em Africa mais poderoso, do que neantos de seus predecessores o fizora.

(\* Esta fradaconseda

Infante cem, tem Medicas. Cirregides, e Enfer-D. mercos, ane os tratão como a pesseas bon-Laiz, fi- radas especialmente com a protecção Real, tho d'El- conforme a fostituição d'ElRei D. Ma-Ret D. 2001, que era não so soccurreitos, mas Manoel, premier os seus serrices.

Defroite do Conreito, e no meio de nal en-rio, ve-se huma torre quadrala, que se tiente o pote reputar por Cuiziella da Capital, a della es-qual torre todos os natios, que entrão, tá na desem salvar, e apresentar alli carta da Secreta-saude, e passaportes. Tem huma praça ria do d'armas bem fortificada, e provida d'ar-secreta-titheria: officinas inferiores para servirem rio do de tercenas, e as superiores, onde se Despa-mettem os presos d'Estado. A Villa, ou cho or- Lugar de Belém deve a sua origem ao dinario grande concurso de navios, que alli aborda Meza davão, pela commodidade do porto, que da Con-descrevemos.

sciencia. O Seuhor Rei D. Joso 3. foi o que cia. scabou este Real Convento. Castilho Elog.

Animavão-no a esta empresa as memorias, que ficárão d'ElRei D. João, seu primo, onde se achou delineado o projecto, que se havia de executar, e os meios de o conseguir, que erão conquistar primeiro as marinhas oppostas d'Africa, e assegurallas com fortalezas, para depois se edificarem cidades, e portos, aonde concorrerião os moradores do sertão attrahidos por leis prudentes, e grandes privilegios. Disto (continuão as memorias) seguir-seha pouco e pouco franquear-se communicação dos estrangeiros, que frequentão os portos, com o interior, ou sertão da terra, dando grande proveito aos Portuguezes, que em vez de empobrecerem com os custos, e gastos necessarios, ou de se enfraquecerem mandando para lá os seus naturaes, poderião no decurso de hum só Reinado enriquecer com as conquistas, e crescer em poder com os novos seus colonos.

Trabalhou ElRei na reparação, e reforma dos Lugares, que a peste tinha quasi despovoado, e examinou todos os Foraes, Coutos, Honra, das Cidades, e Villas principaes do Reino, para remediar o que com a mudança de costumes se fizera oneroso aos póvos, supprir ao que fal-

onde cumprisse. (1) E andando occupado assim em beneficio de seus vassallos, deo a Rainha á luz aos 6 de Junho hum Principe, cujo nascimento foi assinalado por huma tempestade tão horrivel, que não havia entre os daquelle tempo memoria de outra tal; dando pos isso em que imaginar aos supersticiosos, cujas funestas idéyas se confirmárão mais, por pegar o fogo no Paço em o dia do baptismo do Principe. (2)

ElRei, como era cheio de devoção, e piedade, fez huma romaria ao Sepulchro de Sant-Iago de Compostella; e passando pelo Porto, mandou acabar o altar de S. Pantaleão, que seu predecessor tinha começado; (\*) e em Sant-Iago offertou á Igreja huma alampada de prata com feição de castello, tão preciosa polo lavor, como pola materia; e repartio pelos nobres dos Lugares, por onde passava, esmolas consideraveis. (3) Na volta para o Reino, vio em

<sup>(1)</sup> Oserius. Maffæus. Goes, P. 1. c. 25. e P. 4. c. ult.

<sup>(2)</sup> Goes. Osorius. Ferreras l. c. f. 231.

<sup>(\*)</sup> Garibay. Carvajal. Ferreras ubi supra f. 192. Goes, P. 1. c. 64. e P. 4. c. 85.

<sup>(3)</sup> Mariana. Faria e Sousa.

Coimbra a sepultura d'ElRei D. Affonso Henriques, primeiro Rei deste Reino, cuja mediania fez cm seu animo tal impressão, que o obrigou a mandar lavrar-lhe outra digna daquelle grande Principe, e do que honrava o seu cadaver. (1)

A armada, que ElRei mandára a Africa, para conquistar certa praça, voltou sem nenhuma conclusão. e ElRei chegou a Lisboa, onde foi recebido com todas as mostras de prazer, e alegria; e a este respeito se póde dizer, que elle mereceo verdadeiramente o epitheto de Feliz. porque fossem quaes fossem os exitos de suas empresas, estavão os póvos tão convencidos da rectidão de suas intenções, que reconhecião por igual os beneficios, que ElRei lhes negociava, e aquelles, de que por sua industria já gozavão. (2)

O novo projecto, que este Prin. Succescipe formára de passar em Africa. sos didesvaneceo-se tambem com a fome, que affligio o Reino, a qual o obrigou a despachar navios a Africa, Sicilia, Sardenha, França, Inglater-

<sup>(1)</sup> Goes. Le Quien t. II. f. 89.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Osorius. Damiso de Goes.

Tom. II.

ra, e outras partes para comprarem pão, com que o povo não perecesso de fome. (1) Esta desgraça todavia não lhe impedio enviar Missionarios ao Reino de Conga, com o intente de civilizar os seus naturaes, e persuadir ElRei de Congo a mandar a Lisboa alguns de seus filhos para ahi se educarem, a fim de prosperar o commercio com aquelle Reino, que era mui proveitoso. (\*)

Vasco da Gama, que fizera segunda viagem á India, (2) tornou de lá com ricas mercadorias, que desfizerão todas as objecções, e desconfianças contra o commercio do Oriente, cuja utilidade (3) chegárão a comprehender os Religiosos illuminados; de sorte que o gosto de fazer novos descobrimentos vogou muito entre as pessoas nobres, que tinhão alguma capacidade.

Havia dois annos, que Gaspar

(\*) Goes, P. 1. c. 76.

<sup>(1)</sup> Le Quien ubi supra. Goes, P. 1. c. 65.

<sup>(2)</sup> Partiu de Lishoa aos 10 de Fevereiro 1502 Barros Dec. 1. Couto Dec. 10. L. 1. c. 16. forão 19 navios divididos em 3 esquadras, e differentes epocas. (3) Muffaæus. Osorius. Goes, P. 1. c. 96.

de Côrte-Real, Fidalgo mancebo de espirito, e discrição Armára hum navio á sua custa, de que elle mesmo se fez Capitão, e porque o não accus ssem de metter a fouce em seara alheia, velejou para a America Septentrional, e correndo as costas, encontrou nellas Nações ferozes; mas a terra pareceo-lhe tão graciosa, que elle lhe pôz o nome de Terra Verde. Voltando a Lisboa, esquipou outro navio, com animo de ir assentar na terra, que descobrira, mas nunca mais se soube delle: seu irmão, Miguel de Corte-Real, quiz emprehender a mesma viagem, mas ElRei lho não consentio, e do appellido destes dois irmãos he que aquella Região se chamou Terra de Côrte-Real.

ElRei tinha mandado ordem a D. João de Menezes, e ao Conde de Tarouca, que tomassem Alcacerquivir fortificado por ElRei de Fez. com intento de estreitar Arzilla. Tentárão estes dois Fidalgos a empresa, e portárão-se nella com todo o valor, e prudencia, mas debalde, porque não tinhão forças sufficientes. S. Alteza convocou para Lisboa os Tres Esta-

<sup>(\*)</sup> Goes, P. 1. c. 66.

dos do Reino, e posto que erão más as circumstancias do tempo, tal era o desejo, que os póvos tinhão de o servir, que lhe concedêrão quanto elle pediu, sobre 50% cruzados para a guerra de Africa, e jurárão o Principe successor á Coroa. (1) Aos 24 de Outubro nasceo a Infanta D. Isabel, que depois foi Rainha de Castella, e Aragão, e Imperatriz. (2) Concluidas as Cortes, foi ElRei a Thomar, onde celebrou hum Capitulo da Ordem de Christo, e reformou diversos abusos.

Morte de D. Isahel, Rainha de-Castella. 1504 aos 25 de Novembro.

Por estes tempos falleceo com grande sentimento d'ElRei o Condestavel seu sobrinho, sem deixar mais successão que huma filha, a qual casou na casa de Villa-Real: mas esta perda foi menos sentida, que a da Rainha D. Isabel de Castella. (3) ElRei conhecia tanto os animos do Archiduque Filippe, e de seus Ministros, que não se fiando nada de sua amizade, mandou logo reparar todas as praças da fronteira; mas

<sup>(1)</sup> Goes, P. 1. cap. 70. 71. e 67.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Ferreras t. VIII. f. 261. Goes, P. 1. cap. 75.

<sup>(3)</sup> Petr. Mart. Epist. Bernaldes. Zurita. Goes, P. 1. c. 82.

não he certo, que S. Alteza fizesse isto desconfiado daquelle Principe, em razão de tratar com D. Fernando, Rei de Arage, sobre o casamento deste Princige com a infeliz Princeza D. Joanna, que se intitu-

lára Rainha de Castella. (\*)

1504.

Em Africa D. João de Menezes entrou por força no porto de Larache, e tomou quantos navios lá se achavão: fez tambem por terra outras correrias, com mais gloria, que adiantamento do projecto d'ElRei. Este anno ainda foi maior em Portugal a destemperança do ar, do que no precedente: quasi nos fins do Outono houve tremores de terra tão fortes, que os moradores das Cidades. e Villas se acolhião aos montes: e não se dando alli por seguros, derramárão-se pelos campos, onde vivêrão abarracados até os principios do Inverno. Quasi no fim do anno pario a Rainha a Infanta D. Beatriz. que veio a ser Duqueza de Saboya. (1)

<sup>(\*)</sup> Esta he a que se esposou com El-Rei D. Affonso V. seu tio, e que os Chronistas Portuguezes chamão a Excellente Senhorà, Religiosa em S. Clara de Coimbra, para onde passou de S. Clara de Evora.

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Osorius. Ferreras

OSoldão

do Egydia pedia, que se mandassem para
pto ameaça Pertugal, e
Castella.

construction de a D. Francisco de Almeida:
e se não fosse a prudencia d'ElRei a
este respeito, he provavel que os

Portuguezes tivessem sido expulsos da India, logo que entrárão nella. (\*)

ubi sup. f. 273. Goes, P. 1. cap. 82. no fim, e cap. 83. P. 2. c. 1.

(\*) Goes, P. A. c. 93. Este anno (1505) se representarão a ElRei nos Paços da Ribeira farças de Gil Vicente, que continuou a compôr os seus dramas, e em 1521 offereceu alguns ao Principe D. João depois Rei 3.º deste nome. O que a maior parte d'Europa tinha então neste genero (a excepção de Italia) não valia nada á vista de Gil Vicente; Sá Miranda, e Ferreira pouco depois se lhe avantajarão muito, e só tiverão por igual a Shakespear em Inglaterra. Deixo o Prestes, e Camões, que tambem figurarão melhor que os farcistas Francezes etc. (V. Voltaire Vie de Molière.) Mas Gil Vicente, queixava-se' da Pobreza: Shakespear, que começara em moço d'archote da porta da Comedia, que allumiava aos que se ião metter nos coches, acabou rico, ou abastado e recebeu cartas da immortal Rainha Isabel para ir onde ella estava com

Os Principes Mahometanos, e em particular Elfiei de Adem, que se dizia descendente de Mahomet, révotrerão a Campson, Soldão dos Mamelucos no Egypto, implorando a sua protecção contra os Portuguezes. O mesmo requerião os Veneziantis por seu Embaixador ao Soldão, dando-lhe para o auxiliarem fundidores de artilheria, e constructores de nãos para as lavrar nos portos do Mar Roxo. Mas o Soldão, antes de vir ás armas, enviou ao Papa Julio II. hum Religioso chamado Mauro, com cartas para aquelle Pontifice.

Nellas se lhe queixava da conquista de Granada por ElRei D. Fernando de Castella, e Aragão, e das empresas d'ElRei D. Manoel na India, e Africa, e ameaçava que usaria de represalias com os Christãos, pedindo ao Papa, fizesse que aquelles Principes lhe dessem alguma satisfação, e que no caso de lha negarem, carregaria sobre elles a culpa dos males, que se havião de seguir. O Papa enviou o Religioso a Lis-

a Corte allegra-la ... de Isabel que lia Piatão no original. Muito depois appareced Molière superior (embora, mas posterior) e grande Poeta Frances.

boa. e Madrid, para communicar aquella carta aos dois Reis, que não fazendo caso della, exhortárão o Papa a publicar Cruzada contra o Soldão, com que teria assás de gente para o defender de seus inimigos. (1)

1505.

(\*) Neste mesmo anno fez El Rei muitas ordenações a beneficio da Industria, da Temperança, e para manter a igualdade entre os seus vassallos. Destas Leis a mais notavel, e importante he a que prohibe aos hospitaes a compra de bens de raiz, sem permissão Regia expressa, porque as taes corporações, aproveitando-se da necessidade dos particulares, hião comprando tudo, e ajuntavão riquezas immensas, sem venderem nunca coisa alguma. (2)

<sup>(1)</sup> Muffæus. Osorius. Goes. Ferreras l. c. f. 286. 284.

<sup>(\*)</sup> Neste anno se começou a compilação das Ordenações Manuelinas, e se fizerão os tombos das Capellas, albergarias, e gafarias do Reino. Goes, P. 1. c. 94.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Le Quien. t. II. f. 142. 143. A lei da amortisação é tão antiga como o Reino; nella dispensárão os Senhores D. Affonso 1 e D. Sancho 2.º o Senhor D. Affonso 2 a premulgou em Cortes de 1211. V. Orden. Affonsinas L. 2. T. 14. e Monarch. Lusil. L. 17. c. 8.

Por estes tempos chegou da India Duarte Pacheco, que se illustrou no Oriente por façanhas quasi incriveis; e ElRei para mostrar o quanto prezava o merecimento, tratou-o com a maior distinção, e fazendo huma solemne Acção de Graças, levou pelas ruas a Duarte Pacheco a par desi; (1) e como soube, que aquelle valeroso Capitão não trazia do Oriente senão a gloria de seus preclaros feitos, deo-lhe em premio a Capitania de S. Jorge da Mina na Costa de Guiné.

Dalli, ainda que este Varão immortal se houve sempre de modo irreprehensivel, accusárão-no alguns invejosos de crimes tão atrozes, que foi mandado vir a Lisboa, e ahi esteve preso em ferros até que foi julgado innocente, (2) e restituido á sua dignidade; mas isto não tolheo, que depois não se fosse consumindo de melancólia, e nojo, e não verificasse o antigo dito: Que a virtude tem a sua recompensa em si mesma: tão facil he deixarem-se os melhores Principes enganar dos aduladores! (\*)

<sup>(1)</sup> Goes. Osorius. Muffæus.

<sup>(2)</sup> Le Quien t. II. f. 142.

<sup>(\*)</sup> Pacheco morreo pobrissimo no hos-

Entretanto que ElRei andava de bum lugar em outro fugindo á pes-

pital; e delle se deve tomar (como diz Goes) exemplo para os homens se guardarem dos reveres dos Reis, e Principes, e da pouca lembrança que muitas vezes tem dequelles a quem são em obrigação: seu filho assim viveo, a viáva delle diz, Goes, P. 1. c. 100. que vivia de esmolas. (\*)

<sup>(\*)</sup> A desgraça de Pacheco, Antonio Galvão, e outros fez inventar o infamé proverbio, Dos nescios lenes estão cheios os hospitaes \_ E o que passou na India eni Ormus, é nas illas de Moluco, Ternate, Tidore etc. em tempo do Senhoi: D. João 3.º mostra, que muitos quizerão não ser nescios leaes, polo que, e por outros defeitos, que seria longo expender, se começou a extinguir o heroismo Portugueznaquellas regiões. As causas se podem ver em Castanheda, Barros, Couto, e outros escritores nossos, com mais exactidao do que nos estrangeiros; e niui larga noticia das leis, costumes, religiões, filosofia, producções, e Commercio daquellas partes, que tudo os nossos virão, e apalpárão primeiro; Castanheda e Couto principalmente alli residirão, e deste se colhe quanto nos illudem Raynal, Voltaire, e outros que pertendem derivar das falsas crenças dos Indios muitos dogenas da Religião Christá. A doutrina do Ezour Vedan em Couto se vè expendida, e nelle se lè, que a protensa Trindade delles

te, fizerão es Portuguezes em Africa algumas correrias de pouco momento, de sorte que ElRei se confirmava cada dia mais no seu grande projecto, de passar á Africa com grossa armada, para ganhar algum lugar importante; e a este fim achava, que tinha boa ajuda de custas na Bulla da Cruzada.

Estando a Côrte em Abrantes, Sedição por evitar a contagião da peste, acon- boa. (\*) teceo em Lisboa huma das scenas mais tragicas, que vér-se podem. Certa pessoa devota, entendendo que o vidro de hum relicario, onde estava exposto o Sacramento, pendente de hum Crucifixo, lançava sobrenaturalmente grande clarão, entrou a

<sup>(\*)</sup> Aos 19 de Abril de 1506, por cartas Regias de 24 do dito mez, e anno se mandou conhecer deste motim sentenciado em Setubal aos 22 de Maio do dito anno. Goes P. I. c. 102, e 103.

nada tem de commum com o nosso dogma, apezar do que outros escreverão, sem conversar os Bramanes como elle. Agora mesmo alguns escritores laglezes sustentão o contrario; tal é o empenho de dar ao Christianismo origem huurana, è arremedada do gentilismo alias tão cego, e apagado,

bradar: Milagre, milagra. Achavase alli hum Christão novo, que por sua desgraça teve a lembrança de dizer, que aquelle clarão era o reflexo de huma luz, que dava no vidro do relicario; e isto bastou para excitar hum tumulto contra os Christãos novos; e animado o povo por dois Frades sediciosos, só naquelle dia matárão perto de quinhentos. (\*)

<sup>(\*)</sup> Damiso de Goes, P. 1. c. 102. diz, que forão mais de 500 os mortos neste dia, que era Domingo da Pascoela; e culpa na mutança os Hollandezes, Zelandezes, e os de Hoestelanda, cujos navios se achavão no porto, e a tripulação se aggregou aos facinorosos para roubarem a Christãos novos, e a velhos; onde havia dinheiro tudo lhes cheirava a Judaismo. Assim a canalha de Londres, illudida polo embusteiro Jorge Górdon, demolia e roubava em 1780 as casas dos catholicos Romanos, onde havia que roubar. e de volta as de Lord Mansfield, e Sir Jorge Savile, que erão protestantes, e d'outros até dos seus mesmos Bispos, com còr de favorecerem a tolerancia civil dos Catholicos; tumultos que vi, e em que periguei, pertendendo um magote de bebados, que eu bradasse o no Popery, (nada de Papismo, ou Catholicismo) com que elles se appellidavão para os seus crimes. A sabedoria do Governo os dissipou a bo-

Aiudavão este tumulto as gentes da guarnição de alguns navios Francezes, e Alemães, que estavão no Téjo, as quaes sahindo em terra, e unindo-se á plebe, entrárão pelas casas dos mais ricos Judeos, ou Christãos novos, e indistinctamente hião matando, e roubando sem misericordia. Sobreveio ao terceiro dia gente de fora da Cidade, que enfurecida do mesmo zelo maldito, commettêrão horribilissimas desordens, nas quaes todas se refere, que morrêrão mais de duas mil pessoas, (1) a maior parte Christãos novos, e alguns velhos, cujos inimigos os accusarão de Judeos.

Logo que constou a ElRei o que passava na Capital, despachou a ella Ministros, e gente d'armas, e tirando-se rigorosas devassas, forão depostos os Juizes, que o erão áquelle tempo; enforcados alguns dos sediciosos; os dois Frades degradados

cas de fogo, e as forças forão o justo castigo dos ladrões, e falsos zelantes das suas herezias.

<sup>(1)</sup> Resende na Miscellan. (pag. 111. col. 2. edic. 1752) diz que matárao mais de 46. que mando alguns vivos, espedaçando meninos, e fazendo grandes cruezas.

das Ordens, e queimados: (\*) e a Cidade foi privada dos seus privilegios. Os Francezes, e Alemães, que forão os mais activos em roubar, depois de carregarem da presa os seus navios, fizerão-se á véla, escapando assim ao castigo, que merecião por

acção tão infame. (1)

Ahi mesmo em Abrantes nasceo este anno o Infante D. Luiz; e sabendo E!Rei da chegada do Archiduque Filippe a Castella, lhe mandou dar as boas vindas, e o seu Embaixador foi recebido com distinção. Em Africa os Capitães Portuguezes, que começavão a saber enredar tão bem, como os Mouros, tomárão salteada a Villa de Safim, que conservárão, e fortificárão, por se reputar huma conquista d'importancia. (2)

<sup>(\*)</sup> Os Dominicos forão expulsos do convento de Lisboa desde 28 de Maio até 24 de Outubro de 1506. hist. da Inquisição tomo 2. pag. 439. Sousa hist. de S. D P. 1. L 3. c. 19.

<sup>(1)</sup> Osorius. Goes. Mariana Ferreras 1. c. 301. 302.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Ferreras l. c. f. 315., Goes, P. 2. c. 18. Os Capitães Portuguezes trazião enculcas, escuitas, e vigias dos nossos, e as vezes mouros, nas ter-

## DE PROTUGAL. 256

A attenção, com que ElRei tra- Diverbalhava em augmentar o seu poder sos aconna India, o seu credito no Reino de tecimen-Congo, e o commercio de seus vassallos em Guiné, trouxerão a Portugal riquezas immensas, e o porte de Lisboa veio a ser hum dos principaés de Europa, a pezar da peste, que ainda alli durava. A Côrte continuava a residir em Abrantes, onde a Rainha pario aos 5 de Julho o Infante D. Fernando. E suscitando. se algumas differenças entre as Corôas de Portugal, e Castella sobre as conquistas, que ambas fazião em Africa, ElRei, por atalhar a desgostos, é más consequencias, propôz a seu sogro, que nomeassem Commissarios, que terminassem as suas pertenções, e assim se concordou.

O Principe de Mequinez, que se veio refugir neste Reino, empenhou-se a fazer ElRei Senhor de Azamor, se fiasse delle a gente necessaria para esta empresa. El-Rei concedeo no que o Principe pedia, e mandou embarcar 200 de ca-

1507.

ras do inimigo para as irem guerrear proposito: isto é de homens astutos, e prudentes, e não é enredar, como diz o

texto.

vallo, e 2% Infantes: mas esta expedição ( que outros referem ao anno de 1508 (\*) não teve o successo desejado. O unico fructo, que della se tirou, foi resolver-se ElRei a não se fiar mais nunca em Mouros daquella sorte: porque na verdade todas as conquistas, que até alli fizera em Africa, tinhão-lhe custado tanto de sua fazenda, que se os Portuguezes se não enriquecessem por outra parte, ser-lhes-hia forçoso abadonallas de todo. (1)

Negocios da India As coisas da India, dirigidas pelo famoso Affonso de Albuquerque, andavão mui florentes, e os proveitos, que ElRei de lá recebia, lhe davão meios de satisfazer o gosto, que tinha de edificar, e fazer acções magnificas. (2) Por isso tambem cui-

<sup>(\*)</sup> Goes, P. 2. cap. 27. E ahi refere, que a esta facção foi a primeira gente d'ordenança de pé, que se viu neste Reino, e é tropa de linha disciplinada regularmente. Assim Barros chama aos soldados de linha Suissos, a ordenança Solça. Elog. de D. João 3. A empreza foi a 12. de Agosto de 1508. v. a nota hic. a pag. 246.

<sup>(1)</sup> Goes. Le Quien l. c. f. 204. 205. Mariena l. XXIX. Ferreras l. c. f. 326.

<sup>(2)</sup> Osorius Muffæus. Le Quien.

dava particularmente em lá mandar todos os annos gente de soccorro, pois tinha de resistir a hum grande número de inimigos poderosos; e andando então os Mahometanos mais unidos, erão para se temer naquellas Regiões; e todavia os Portuguezes destruírão-lhes o seu poder sem soccorro estrangeiro, (\*) e em tempo, quando não frequentavão o Oriente outras Nações de Europa.

Os Commissarios, nomeados pa- Os Casra tratar com os Castelhanos, ajus- telhatárão em fim, que Vellez da Gomei- nos, e ra serviria de fronteira commum, e Aragoque toda a terra, que ficava ao Orien-neves te daquella praça, seria da Conquis- soccorta de Castella, e a que corria para rem os o Occidente, da Conquista de Por-guezes tugal. Mas em quanto elles assina- emAfrivão estes limites imaginarios de seus ca. dominios, ElRei de Fez veio cercar

<sup>(\*)</sup> V. em Barros as accées de D. Francisco de Almeida, e de seu valeroso filho D. Lourenço, cujos grandes brios cortou em flor um accidente desastrado, que o pai vingou, mas tambem este teve seus máos fados, e acabou ás mãos de negros junto ao cabo da Boa esperança, que havia passado contra as predicções das feiticeiras da India, de que o grande homem zombava. Barros D. 2. L. 2. e 3. Tom. II. R

Arzila com mais de 100% homens. O Conde de Borba, Governador, da praça, defendeo-se-lhe esforçadamente, e depois de participar ao Almirante da armada Portugueza, e ao Governador de Tanger o estado, em que se achava, foi obrigado a

recolher-se no Castello.

ElRei tanto que soube isto, mandou ajuntar no Algarve, onde foi pessoalmente, huma esquadra, e ordenou, que de Lisboa se lhe enviassem alli quantos navios se podessem apparelhar. Mas todos estes cuidados, e trabalhos serião baldados, se D. Fernando, Rei de Aragão, não mandasse á gente, que tinha em Africa, commandada pelo célebre D. Pedro de Navarra, soccorrer aos Portuguezes, que animados com este auxilio se defendêrão tão valerosamente, que obrigárão ElRei de Fez a pôr fogo a Arzila, e retirarse com a sua armada, que padeceo muito no decurso deste cerco.

ElRei teve esta boa nova em 1508. (\*) Tavira, onde ajuntára 2028 homens,

<sup>(\*)</sup> Aos 20 de Fevereiro deste anno den ElRei grandes privilegios aos Impressores, para animar, e favorecer a arte tipografica, que já era conhecida desde 1499.

259

com que estava para se embarcar. Mas representando-lhe a Nobreza quão pouco convinha esta jornada nas circumstancias, em que se achazva então o Reino, deixou-se ElRei da empresa; e principalmente receiando, que aquelles, que lhe derão este conselho em Europa, o não fizessem arrepender de desprezalo, se elle os levasse a Africa constrangidos. (1)

Fernão Coutinho, Fidalgo de dis-Succestincto merecimento, passou este anno
á India, com a commissão de averiguar as dissensões, que havia entre
D. Francisco de Almeida, e seu successor nomeado o Grande Affonso de
Albuquerque, sendo-lhe ordenado,
que mandasse D. Francisco para o
Reino, e mettesse de posse do governo ao Albuquerque, porque as divisões dos Portuguezes tinhão já tido consequencias desagradaveis. (2)

(1) Goes Garibay. Faria. Le Quien whi supra. f. 213.

Aos 23 de Abril pario a Rainha èm Evora o Infante D. Affonso. (3)

<sup>(2)</sup> Maffæua. Osorius. La Clede. Barros D. 2. L. 3. c. 8. e 9. e Castanheda. L. 3.

<sup>(3)</sup> Goes, Zutita, Mariana, Festeral l. c. f. 935;

A guerra d'Africa. posto que os Historiadores Portugueses nada disem ácerca della. (\*) ainda continuava, parque ElRei de Fez reformando-se de mais gente, dispos-se com huma formidavel armada a cercar de novo Arzila, e he provavel, que ganhame esta praça, se o Conde de Borba se não soccorresse logo a seus vizinhes mais preximes; des quaes a Cidade de Xerez lbe caviou 300 bésteiros. Sevilha muitas armas, e bastimentes, e Mignel Soler o soccorreo com 4 galés da armada de Aragão, de sorte que ElRei de Fez houve de retirar-se, vendo que a sua empresa era mais ardua, do que elle cuidára. (1)

Finere se El-Rei de dom Carsario Francta.

Neste tempo corria os mares hum Corsario Francez por nome Mondragou. o qual fez presa em hum navio Portuguez. que vinha da India 
com retorao precioso; e ElRei se 
mandon queixar deste roubo ao de 
França Luiz XII., que andava então empenhado na liga de Cambrai 
contra os Venezianos. E porque não 
recebeo logo a devida satisfação,

<sup>(9)</sup> Veja-se Goes, P. 3. cap. 30. 31., etc.

## DEPORTUGAL. 261

ordenou a Duarte Pacheco, que sahisse com seis navios em demanda do Corsario, a quem investio junto do Cabo de Finisterre. Mondragon, cujo officio era pelejar, defendeo-se valerosamente, mas em fim o Pacheco metteo-lhe no fundo hum dos seus navios, e tomando-lhe os outros tres, aprisionou o Corsario, e o trouxe a Lisboa, onde ElRei tendose-lhe dado inteira satisfação, e tomando palavra a Mondragon de respeitar dalli em diante a bandeira Portugueza, lhe deo liberdade de se retirar: mas não consta, que premio tivesse Duarte Pacheco por hum serviço de tanta importancia. (\*) Neste mesmo anno nasceo em Lisboa célebre Luiz de Camões, Principe dos Poetas Portuguezes. (\*\*)

(\*) Goes P. 2. c. 42.

<sup>(\*\*)</sup> Camões, segundo o prova Manoel de Faria e Sousa, nasceo no anno de 1524. (Veja-se a vida do Poeta no tomo 1. das ultimas edições em 4. t. de 8.º 1779, e 1782.) Passou á India em 1553, depois de haver militado em Africa. Serviu no Oriente 16 annos e dalli trouse a immortal Lusiada, que excitou a inveja do sublime Tasso. Camões, que apenas teve para ler as Decadas de Barros, e a historia de Castanheda, elevou a lin-

ElRei andava todo occupado nos negocios da India, e Africa, e Affonso de Albuquerque, simples Governador por ElRei de Portugal, tinha huma alma capaz de formar tão vastos projectos, como qualquer dos grandes Conquistadores da antiguidade, e com forças mediocres havia dilatado o Imperio Portuguez desde o

gua materna aponto, que penhum dos melhores o excedeu depois, e não o igualou em tudo. O seu engenho, e invensão foi original em muitas cousas, e excedeu multo a Gabriel Pereira que muitas vezes imita mal a Homéro, e Virgilio e teve de commun com Camões a defeite do maravilhoso, e introducção dos Deuses da Fabula, quando por elles senão significão allegoricamente os fenomenos da natureza, de coração, e obras dos homens, e doutrina moral. O autor da Malaca conquistada, e o do Affonso Africano, que evitárão este defeito, e tem no estilo tanto merecimento como Gabriel Pereira tiverão a Camões de quem aprenderão, a quem imitassem. Camões, honra das Musas d'Hespanha, e da Patria, morreu pobrissimo, amortalhou-se num lençol de esmola, e o que he peior, invejado dos seus comtemporaneos, que se louvárão uns aos outros, menos a elle, a quem só Diqgo Bernardes fez justiça, dizendo

Quem louvará Camdes, que elle não seja?

estreito de Babélmandél até o de Maláca. Destas consquistas tirava Portugal certamente grandissimos proveitos; mas tambem he certo, que custava grandes trabalhos a Elkei enviar todos os annos frotas, e gente, com que podesse conservar o con-

quistado.

Por outra parte os Portuguezes havião-na em Africa com hum grande Monarca, ou para melhor dizer. com toda a Nação Mauritana, que (a não reinarem entre seus membros tantas discordias) facilmente os podêra despojar das praças, que occupavão na costa, e virem fazer. guerra a Portugal. Como quer que seja, he certo que os Christãos podião fazer mais, se se unissem bem, e ainda assim obrárão cousas espantosas, só porque tinhão gente mais bem disciplinada, e melhor regida. que a dos Infieis. E á falta de união. e destas qualidades se ha de attribuir o máo exito das empresas dos Monros pelo espaço de dois annos, contra Tanger, Safim, e Arzila, as quaes sómente servirão de hourar os Governadores Portuguezes, que tinhão forças hem inferiores ás dos inimigos. (1)

(1) Maffæus. Osorius. Farra e Sousa. Le Quien 1. VII. V. P. S. cap. 30, 81 etc. tholico.

Em tanto que as Armas Portudos Por- guezas andavão tão prosperas, veiose a entender, que ElRei D. Ferzes, que nando de Aragão, e Regente de Casfrustrão tella, tinha grandes intentos em Afritos d'El. ca, e que a fim de os lograr ajun-Rei Ca. tava em Malaga uma grossa armada, e muita gente de guerra. O projecto era na verdade digno deste grande Monarca, que intentava desthronizar ElRei de Fez, e attributar o Imperio de Marrocos á sua Corôa; mas aventando-o os Portuguezes, e deixando-se levar do ciume, conseguírão frustrar-lho. Os Historiadores em geral adoptão as preoccupações de seus Soberanos, e os de Portugal esquecidos dos soccorros, com que El-Rei D. Fernando auxiliára generosamente os vassallos deste Reino, sem o qual não poderião conservar em Africa hum só palmo da terra conquistada, declamão contra o designio, que ElRei de Aragão tinha de fazer guerra aos Mouros da Conquista Portugueza; como se lhes não fosse mais util vizinharem com hum Principe tributario do sogro de seu Soberano, do que com hum Monarca poderoso, a quem por si sós não podião resistir.

ElRei D. Fernando, vendo descobertos os seus intentos, e ao de

1511.

Portugal resentido, cedeo ás instancias dos Grandes da sua Côrte, que o dissuadião fortemente de proseguir aquella expedição; (1) e depois enviou por seus Embaixadores requerer a ElRei de Portugal, que se unisse com elle contra ElRei de França. Mas o de Portugal escusou-se-lhe prudentemente, porque não tinha a menor desavença com este Monarca, e porque os Portuguezes fazião com os Francezes hum commercio avultado: antes acolheo no porto de Lisboa huma esquadra de galés Francezas, e lhes mandou dar mantimentos, e muniçoes. (2) E como ElRei D. Manoel conservára estreita correspondencia com Henrique VIII. de Inglaterra, de quem era concunhado, este Soberano lhe enviou a Ordem da Jarreteira, para a qual fôra nomeado no anno antecedente, mas não consta muito ao certo o tempo, em que foi empossado desta dignidade. (3)

<sup>(1)</sup> Bernaldes. Mariana l. XXX. Le Quien p. 353. 354.

<sup>(2)</sup> Bernaldes. Mariana l. c. Goes. Le Quien ubi supra.

<sup>(3)</sup> Antis Order of the Garter v. 2. f. 274. Herhert's History of Henry VIII. Faria e Sousa, Goes, P. 3. c. 24.

Successos diversos.

No ultimo de Janeiro de 1512. deo a Rainha D. Maria á luz o lnfante D. Henrique, que depois foi Cardeal, e ultimo Rei da sua familia: e no dia do seu nascimento cahio em Lisboa muita neve, coisa rara em Portugal. ElRei de Congo, a quem os Portuguezes pozerão o nome de D. Affonso, e que trabalhava muito pola conversão de seus vassallos, enviou a Portugal seu filho D. Henrique, seu irmão D. Manoel e muitos mancebos nobres para se crearem neste Reino, os quaes forão trazidos por seu primo D. Pedro. homem prudente, e de recado, que havia de ir a Roma por Embaixador ao Summo Pontifice. (1) Em Africa hia continuando a guerra com vária fortuna, e grande effusão de sangue de ambas as partes, posto que em Fez, como em Lisboa, cuidavão os Monarcas de atalhar ás correrias, que só servião de estragar as terras, e consumir os vassallos de ambas as Corôas. (2)

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Le Quien l. c. f. 390. La Clede t. 1. f. 594. Goes , P. 3. c. 28. e c. 39.

<sup>(2)</sup> Goes.

Sendo já purificado o ar com o Expedi-Inverno, e o Reino livre do conta- ção do gio da peste, deo-se ElRei com to- Duque do o cuidado a repovoar as Cidades, de Bra-Villas, e Lugares, onde ella grassára mais, concedendo grandes privilegios aos seus moradores, e a to- 1513. dos os que nellas assentassem vivenda. Ao mesmo tempo despedio para Roma a D. Pedro, Embaixador do Congo, acompanhado do Principe D. Henrique, e de cortejo sufficiente, para dar melhor a entender ao Papa a honra, que lhe fazia hum Monarca: mas o negocio mais importante deste anno foi a expedição de Africa. (1)

Para ella mandou S. Alteza apparelhar huma esquadra numerosa, em que se embarcárão dezoito mil Infantes, e dois mil e setecentos de cavallo, á obediencia de D. Diogo, Duque de Bragança, encurregado da conquista de Azamor, e seu territorio. O Duque chegou ao lugar do seu destino pelos fins de Agosto, tomou-o em hum só dia, ordenou o que alli convinha, e voltou para o Reino, onde foi bem recebido d'El-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Goes, P. 3. c. 39. e sabre esta expedição v. es Cap. 46. e 47.

Rei, posto que muitos o accusassem, de não ter feito mais: o Duque porém entendia que assás faz, quem acaba o que se lhe encarrega. E quanto á tomada de Marrocos, que lhe aconselhárão intentasse, pareceo-lhe impraticavel em razão de ser já mui avante a estação; não havendo aliás outra cousa, que a facilitasse, senão a discordia, que reinava entre os Mouros, a quem o rebate de sna marcha obrigaria a unirem-se; e em tal caso devia o Duque achar-se com a sua armada no mayor aperto, e talvez impossibilitado para se retirar. (1)

Embairada magnifica d'Él-Rci D. Manoel

1514.

ElRei D. Manoel julgou, que dos primeiros fructos, que colhia do descobrimento da India, convinha fazer serviço ao Papa, que era então Leão X., e por ser o Principe ao Papa. mais grandioso daquelles tempos, quiz ElRei que a sua Embaixada movesse Roma a admiração. e espanto. Pelo que nomeou a Tristão da Cunha seu Émbaixador, acompanhado de Diogo Pacheco, e João de Faro, oradores célebres ambos, Ju-

<sup>(1)</sup> Bernaldes. Goes. Osorius. Ferreras t. VIII. f. 401. Mariana l. XXX. La Clede l. c. f. 598. Le Quien l. c. f. 409.

ristas famosos, e habeis no manejo dos negocios; (1) e nisto seguio El-Rei o exemplo de seu predecessor. que sempre mandava com os Grandes, que o representavão, pessoas expertas, e prudentes; de cuja sábia precaução nunca se manifestou melhor a necessidade, do que na con-

juntura presente.

Tristão da Cunha appareceo com tal explendor, e os que o acompanhárão, houverão-se tão destramente, que o Papa lhes concedeo huma Bulla, pela qual punha todo o Clero á merce d'ElRei, de sorte que os Ecclesiasticos entrárão a murmurar, e dicerão, que S. Santidade fôra enganado. Mas ElRei temperou as cousas com tanta prudencia, que em vez de tirar-lhes quanto podéra, contentou-se com hum donativo de 150% cruzados pagos em tres annos, do que a Clerezia foi contente, e ElRei teve o gosto de vêr obrigados á sua bondade aquelles, a quem poderia opprimir. (2)

<sup>(1)</sup> Faria. Le Quien l. c. f. 421 Ferreras t. VIII, f. 601., etc. Goes, P. 3. c. 55. e 50.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Mariana l. XXXII. Goes. l. cit.

Vem a **E**lRei dor dos

ElRei deo novas provas da sua magnificencia, e justiça, em outra hum Em- occasião, que occorreo. O Imperio Abexim era então governado por Abexins, hum Principe mancebo, chamado David, debaixo da Regencia de sua avó Helena, Princeza valorosa, e prudente. Este Monarca enviou por seu Embaixador a ElRei D. Manoel hum Armenio por nome Matheus, o qual se foi a Goa buscar Affonso de Albuquerque, que lhe desse passagem decente para o Reino, onde havia de entregar as éartas, que trazia para ElRei. Deo-lhe o Governador embarcação, mas o Capitão della, que vinha aggravado de Affonso de Albuquerque, entrou a desprezar o Embaixador, tratando-o de embusteiro, porque elle lhe não queria mostrar as cartas do Imperador, e da Imperatriz. Chegados em fim a Lisboa, apresentou Mattheus as cartas do Governador, e as suas de crença, que trazia escondidas numa cana vasada, e juntamente os presentes de SS. MM. Împeriaes, que erão algumas medalhas, e hum caixilho de ouro com hum pedaço do Santo Lenho. ElRei deo-se por tão satisfeito, que mandou prender o Capitão do navio, e alguns officiaes delle, e não -pararia nisto o castigo, se o mesmo

Embaixador não intercedesse por el-

Neste anno forão mui felices as armas Portuguezas em Africa, e com o soccorro dos Mouros-alliados, se tomárão varios Lugares importantantes, desbaratárão-se as armadas dos Reis de Fez, e Mequinez, e passou a gloria d'ElRei D. Manoel muito por cima da que havião ganhado seur antecessores; tanto he verdade. que hum pequeno Estado regido per hum Rei sabio, póde chegar a figurar grandemente no Mundo! (2)

As riquezas, que todos os annos Desgraentravão em Portugal, não só da ças das India, mas por meio do commercio, suas arque o trato do Oriente acarretava a Africa, Lisboa, começárão a mudar a con-que o afdição dos Portuguezes, e a introdu-fligem. zir nelles os vicios, que nascem do abuso da opulencia. He verdade, que os que andavão muito d'antes fóra do Reino, e com a espada na mão. grangeárão honra, e cabedaes, não se tinhão dado ainda ao luxo, e affeminação; mas fizerão-se arrogan-

<sup>(1)</sup> Faria. La Clede l. c. f. 603. Goes

<sup>. (2)</sup> Osarius. Ferreras I. c. Goes, P. III. c. 60.

1515.

tes, e cubiçosos. Nuno Fernandes de Ataide tinha alcançado algumas victorias dos Mouros nas costas d'Africa, (\*) e juntamente com D. Pedro, Governador de Azamor, emprehendeo a conquista de Marrocos, praça grande, bem fortificada, e guarnecida de boa gente, contra quem não podião oppôr senão hum exercito mediocre. (\*\*)

Assim fica facil de prever o exito desta empresa, que foi serem rechaçados com perda, de sorte que se retirárão trabalhosamente. Verdade he, que os Historiadores Portuguezes representão os Mouros tremendo no alcance do inimigo, que lhes fugia; todavia quem não divisará a parcialidade, com que fallão? (1) Mas esta não foi a unica empresa mallograda d'Africa. El-Rei sabendo quão util lhe seria huma fortaleza na foz do rio Mamora, aprestou huma esquadra de 200 ve-

<sup>(\*)</sup> Veja-se a bella óde do nosso Pindaro Antonio Diniz da Cruz em louvor do Ataide, que é a XVI da edição de Coimbra 1801.

<sup>(\*\*)</sup> Goes, P. III. cap. 74.

<sup>(1)</sup> Osorius. Le Quien l. c. p. 557. Ferereras l. c. f. 424. 425.

las, (\*) em que hião materiaes, para se levantar aquella força; grande número de officiaes, que a havião de lavrar, e gente de guerra, que os defendesse, e todos elles capitaneados por D. Antonio de Noro-'nha.

ElRei de Fez inquieto com aquella nova fundação, marchou a impedilla com exercito numeroso. posto que não he crivel, que trouxesse 40% homens, como dizem os Authores Portuguezes mais moderados. Mas como a maior parte da gente de D. Antonio erão voluntarios, que sahírão dos prazeres de boa, e das outras Cidades principaes para irem áquella expedição, depressa cançárão com as fadigas, que soffrião, e os Infieis apressárão-nos com amiudados rebates a tal ponto. que elles estiverão a pique de se amotinarem.

E vindo isto á noticia d'ElRei. ordenou S. Alteza a D. Antonio, que levantasse mão da obra, e se recolhesse polo melhor modo, que lhe fosse possivel. Os Historiadores Portuguezes confessão, que esta retirada não se fez sem perda de mui-

<sup>(\*)</sup> Goes, P. III. cap. 76. Tom. II.

ta gente, e quebras da reputação Portugueza, com que ElRei se entristeceo muito, porque a este respeito era mui melindroso, e os revezes deste toque o affligião, e mortificaçõe.

tificavão. (1)

Desprivança, e morte do grande Albu-querque.

E todavia não foi este o successo mais funesto daquelle anno. Os inimigos do famoso Albuquerque, depois de trabalharem muito para o malquistarem com ElRei, vierão em fim a conseguillo, insinuando ao Soberano, que não devia consentir a hum vassallo, (2) condecorar-se com o epitheto de Grande que elle adquiríra por suas heroicas (3) façanhas. Sobre isto realçavão o profundo respeito, que lhe tinhão os Monarcas mais poderosos do Oriente, dando a entender a ElRei, que Affonso de Albuquerque era já mais famige-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Goes 1. cit.

<sup>(2)</sup> Antes de o Vice-Rei D. Francisco de Almeida lhe entregar o governo da India foi requerido por alguns máos fidalgos, e Capitáes desobedientes, que prendesse, e autuasse a Albuquerque, e que como a doido, e desassisado lhe não entregasse o governo. V. Barros Dec. 2. L. 3. r. 8.

<sup>(3)</sup> V. Goes P. 3. c. 77. donde extrahirei outra nota.

## DE PORTUGAL. 275

rado que S. Alteza, e que elle poderia muito facilmente aspirar a fa-Rei. Movido destas calumnias, nomeou-lhe S. Alteza successor por hum modo pouco agradavel, e esta desgraça opprimio de todo aquelle Heroe, que os Portuguezes comparárão a Alexandre, sem fazerem injuria a este Monarca. (\*) O grande Albuquerque nos ultimos instantes da sua vida encommendou a ElRei hum seu filho natural, e S. Alteza nas mercês, que lhe fez, emendou de algum modo o mal tratára a seu Pai. Os Soberanos do Oriente tiverão a grandeza d'alma de honrar a memoria de tão singular varão, tomando luto público, e derão a conhecer aos Portuguezes a valia da victima, que se haviá sacrificado á inveja. (\*\*)

(\*\*) Oserius. O Leiter curiose poders

<sup>(\*)</sup> V. o bello epitaño, que lhe fez o Poeta Ferreira tomo 2. pag. 119. que tão justamente cabe ao heroe. Barros Dec. 3. Castanheda L. 3. e os commentarios do Grande Albuquerque muito bem escritos por seu filho. Cambes só lhe nota, e com razão a severidade, que teve com um soldado, excessivo do que as leis presensedo, V. Lusiada 10. est. 45. — 49. Goes Chron. Man. p. 2. c. 36. o censura com mais razão.

Aos 7 de Setembro nasceo o Infante D. Duarte, e a Rainha ganhou

vêr em Castanhedu (no fim do livro terceiro da Historia da India-pag. 242, e 243.) que miseravel homem desacreditou com ElRei hum Varão de tanto merecimento. Era hum feitor insignificante, que se fingia mui zeloso da fazenda d'ElRei. e chamava guerrejones aos illustres feitos de Albuquerque, e assim o escrevia a El-Rei. O conquistador de Ormuz, Gou, e Malaca, fundador do Imperio Lusitano Oriental, morreo exclamando,, mal com ElRei por amor dos homens, e mal com os homens por amor d'ElRei! morre, Affonso de Albuquerque, que cumpre á tuz honra morreres., El Rei não fez grande a seu filho natural, como o heroe lhe pediu, lembrando que os seus serviços lho merecião; mas a noblissima casa de Augeja, descendente de D. Fernando de Portugal, e de D. Henrique de Castella, se honra do seu parentesco, e appellidos, como do de Camões. ElRei D. José de gloriosa memoria mandou reimprimir os Commentarios do grande Affonso de Albuquerque (compostos por seu filho, justamente louvados polo correctissimo poeta Antonio Ferreira) e os dava aos Vice-Reis, e Governadores da India, quando ião jurar menagem entre as suas Reaes mãos, procedimento, que não honra menos o heroe, que a gratidão do Soberano a serviços tão antigos. A satisfação que ElRei D. Manoel lhe mandava dar já o

## DE PORTUGAL. 277

as affeições do povo, mandando repartir aos pobres esmolas avultadas. (1)

A morte d'ElRei Catholico D. Morre Fernando cobrio de luto a Côrte de ElRei Portugal, e ElRei enviou logo dar co. 23 o pezame á Rainha, sua mulher, en- Janeiro carregando juntamente o seu Embai- 1516 (\*) xador de tratar com o Cardeal Ximenes, que havia dado a ElRei D. Manoel varias provas da sua amizade. (2) S. Alteza despachou tambem Embaixadores a Flandres, e Alemanha, a comprimentarem o Arquiduque Carlos, e offerecerem-lhe em casamento a Infanta D. Isabel, sua filha, e para satisfazerem á mesma obrigação com o Imperador Maximiliano, avò deste Principe, a quem mandou pedir sua filha D. Leonor. para consorte do Principe D. João de Portugal. (3)

achou morto. V. Goes Chron. Man. P. 3. cap. 77. e 80, e este faz inutil a ostentosa dissertação de J. João de Barros que vem num dos vol. das Memor. de Litterat. Portug. em apologia d'ElRei.

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Ferreras l. c. p. 425.

<sup>(\*)</sup> Goes P. 4. c. 1.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa, Ferreras I. c. La Clede. l. c. f. 609. Le Quien I. c. p. 467.

<sup>(3)</sup> Sandoval Vida de Carlos V. Vera y Figueirosa.

Entretanto continuava a guerra d'Africa, porque cahindo or Mouros em seus verdadeiros interesses. vierad a unir-se os Reis de Fez, e Mequinez, e juntando hum exercito poderosissimo emprehenderão a conquista de Arzila. Governava então a praca o filho do Conde de Borba. que a defendeo com grande esforço, e sendo soccorrido de varias partes. impossibilitou os Mouros para a tomarem, e obrigou-os assim a levantarem o cerco. (\*)

Mins successos da guerra d'Africa, que quella ta.

A inquietação, que causou em Portugal a nova deste cerco, e a necessidade, que houve de acceitar o auxilio dos Castelhanos desgostárão a ElRei, que quasi chegou a enfermar de tristeza por vêr, que todos tão El- os thesouros, que lhe vinhão Rei da- Oriente, se desbaratavão em huma guerra esteril, augmentando-se-lhe conquis- a melancolia com a rebellião da major parte dos Mouros, que se lhe tinhão avassallado. ElRei mandou contra elles D. Alvaro de Ataide, Capitão valerosissimo, que morreo na peleja com a maior parte da sua gente; nova desgraça, de que ElRei se anojou tanto, que esteve para abando-

<sup>(\*)</sup> Goes p. 2. c. 28.

nar de todo a guerra d'Africa. Mas achando-se então em Lisboa Jehabentasuf (\*) o principal dos Mouros, que seguião o partido d'ElRei, representou a S. Alteza, que lhe custaria menos, e seria mais util sustenter a guerra além do mar, do que dentro de seus Estados: que sendo certo que seus compatriotas forão perfidos, talvez o chegárão a ser irritados das vexações dos Officiaes Portuguezes, e que, se S. Alteza nomeasse outro General, elle passaria a Africa, e reduziria as cousas á antiga tranquillidade. (1) Pelo que se determinou eleger D. Pedro Mascarenhas, com quem o Mouro passon o mar, e desempenhou fiel, e honradamente as obrigações, em que se tinha penhorado.

As grandes victorias, que as ar- Embaimas Poctuguezas alcançárão na In- xada da dia, principalmente no tempo de Af- Persia a fonso de Albuquerque, inspirárão á ElRei Côrte da Persia o desejo de solicitar D. Maanizade d'ElRei: que por conse lbo do Vice-Rei mandára lá hum seu

(\*) Goes, P. III. c. 59. escreve Iheabentafuf.

<sup>(1)</sup> Goes. Mariana. Osorius. Ferreras 1.

tambem o seu a Portugal, em demonstração do quanto estimava a amizade d'ElRei, e a annunciar-lhe as disposições, em que se achava para ligar-se com elle contra o Turco, seu inimigo commum. (1) Esta offerta, que sempre seria bem acolhida d'El-Rei, nesta occasião o foi muito mais, por causa dos grandes aprestos, que o Soltão do Egypto fazia para invadir por mar, e terra as praças, e lugares, que os Portuguezes occupavão na India.

Disto foi ElRei avisado polos Cavalleiros de Rhodes, (\*) que noticiárão a S. Alteza, como a armada, que se fazia no Egypto, hia guarnecida de artilheiros, e tinha officiaes Italianos fundidores d'Artilheria. Por tanto importava muito atalhar a que o Persa entrasse na liga contra Portugal, e fazer com elle huma alliança de que se podião esperar grandes utilidades. Só a chegada do Embaizador da Persia a Lisboa realçou muito em toda a Europa o credito, e poder d'ElRei, a quem neste mes-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Osorius. Goes P. 4.

c. 11. e seg.
(\*) Barros Dec.

mo anno aos 7 de Setembro nasceo o Infante D. Antonio, dando á Rainha D. Maria hum parto tão trabalhoso, que a deixou mui fraca, e quebrantada, a pezar de todos os esforços da Medicina. O Infante, que viveo sempre doente, veyo a fallecer em breve. (1)

A Rainha depois de longa enfer- Morte midade morreo aos 7 de Março de da Rai-1517. de hum abscesso incuravel nos nha D. intestinos, com grande sentimento d'ElRei, e da Familia Real, e ainda de todos os Portuguezes em geral, que admiravão as suas virtudes, e a adoravão por sua humanidade. (2) ElRei em particular anojou-se tanto com a sua morte, que por muitos dias esteve encerrado, sem dar audiencia; até que a necessidade dos negocios o obrigou a entender nelles, e isso servio de lhe dar o alli-

1517.

(2) La Clede l. c. f. 612. Ferreras t. VIII. f. 456. Mariana. Osorius. Faria e Sousa.

<sup>(1)</sup> Mariana l. c. La Clede. Goes P. 4. c. 19. Esta Rainha foi mui caridosa, mãi dos orfãos; cosia e lavrava, occupando no mesmo todas suas damas, e moços da Camara; castigava o Principe, e Infantes, quando o merecião. Goes L. cit.

vio, que procurára debalde no seu encerramento.

Tenta balde , formar tra os Turcos.

A Politica humana não alcança Elkei, muito longe com a vista, antes muitas vezes a tem bem curta. Vê-se isto na inquietação, que causou a El-Rei este anno a ruina daquelle mesga cos. mo Imperio, de que no antecedente tinha tauto ciume. As revoluções desta sorte, em que o catastrophe he só do Principe, não são sem exemple: mas esta foi extraordinaria em abranger a toda huma Nação. Selim, Imperador dos Turcos, anniquilou numa só batalha todo o poder dos Mamelucos, e pouco depois derribou toda a sua dominação, accrescentando aos seus Estados o fertil Reino do Egypto. Espantárão-se disto todas as Nações d'Europa; mas ElRei de Portugal encheo-se de susto, porque previa as consequencias deste successo, que o movêrão a representar ao Papa Leão X. o quanto importava, que S. Santidade trabalhasse em pacificar a Christandade, a fim de oppôrem aos progressos do poder dos Infieis os desvios mais efficazes. O Papa fez a este respeito alguns esforços; mas não lhe foi tão facil despertar os outros Reis, que abrirão hum pouco os olhos, para recahirem logo na mesma modorra.

### DE PORTUGAL. 282

ElRei D. Manoel, que cuidava Frusseriamente neste negocio, tinha já tra-se e começado a aprestar huma esquadra, expedi-e hum exercito. Mas vendo, que se-tra Tarrião inuteis contra o Turco, mandou estas forças a Africa, commandadas por Diogo Lopes de Sequeira, com intento de tomar Targa, e fazer della huma praça d'armas, a fim de continuar a guerra contra ElRei de Fez: e porque Diogo Lopes teve algnmas différenças com o Governador de Ceuta, que o havia de ajudar, veio a baldar-se a empresa, e o Sequeira voltou para o Reino pouco tempo depois. (1)

Os negocios do Oriente corrião Nego-Us negocios do Uriente corriado cios da melhor fortuna, porque os Portu-India. guezes havião descoberto a derrota de Malaca para a China, (2) e conseguido algumas victorias d'ElRei de Bintão na Ilha de Jaua. Mas Goa, cabeça do seu Imperio esteve em grande perigo, e pouco faltou que os vicios, e exorbitancias dos successores do grande Albuquerque não derribassem o magnifico edificio, que

1518

<sup>(1)</sup> Osorius. Ferreras l. c. f. 457. Goes p. 4. t. 22.

<sup>(2)</sup> Goes P. 4. c. 24.

elle com suas virtudes tinha levan-

tado. (1) (\*)

A guerra d'Africa continuava com poucas vantagens, e menos esperanças de prosperar. As expedições erão frequentes, ficando os Portuguezes hora vencedores, hora vencidos, alternativas, que se vião mais de huma vez no discurso da mesma campanha: e examinando ElRei a

(1) Maffæus. Le Quien.

<sup>(\*)</sup> Goa esteve em perigo, quando Affonso de Albuquerque foi conquistar Malaca, e não por vicios de seus successores, mas porque se não fizerão fortificações em certos passos que elle deixára ordenado se fizessem. V. Barros D. 2. L. 6. c. 8. e os Commentarios de Albuquerque. ()s capitães da sua esquadra o desempararão em Ormuz, para irem negociar suas quintaladas de especiaria, e o mesmo fizerão em Goa: destes, que elle enviou antuados. e presos a ElRei, veio Diogo Lopes para lhe succeder no governo, outros para capitanias, e officios; a indignação do que lhe apressou a morte. Barros Dec. 2. L. 2. e 5. e L. V. c, 10. Estes o malquistárão com ElRei, e seus semelhanres erão de voto, que como a doido, e desbarațado se lhe não entregasse o governo da lodia. Barros cit. Dec. 2. L. 3. c. 8. Comment. p. 2. Quain differentes são os juizos da posteridade imparcial!

fundamento as causas de tão varia fortuna, descobrio-as tão claramente, que lhe não ficou a menor dúvida, de que por meios humanos as coisas não podião succeder de outra maneira.

a. Se as dissensões dos Mouros tra- Cuida ElRei zião alguns vassallos a Portugal, e em abdilhe davão alguma vantagem, tam-car o bem a inveja, e ciume d'entre os Go- Sceptro. vernadores Portuguezes dava aos In- e muda fieis azos de triunfarem por seu tur- de pareno. Por tanto ElRei, que amava so- cer. bre tudo a honra da sua Corôa, e o bem dos seus vassallos, resolveo sobre madura deliberação abdicar o Sceptro em favor de seu filho, reservando para si o Algarve e o Mestrado de huma das Ordens Militares, com animo de passar á Africa com huma poderosa armada, fazendo conta, que com a sua presença cessarião todas as disputas, e que não podia melhor gastar o resto de seus dias, do que na conquista, do que alguns chamárão Algarve d'alem-mar em Africa, a cujo respeito os Soberanos deste Reino se intitulão, Reis dos Algarves. (\*)

<sup>(\*)</sup> Goes diz P. 4. c. 26 que ElRei queria fazer do Algarve guerra sos Mou-

Mas em quanto S. Alteza se occupava neste projecto tão nobre, e desinteressado, transpirou delle alguma cousa, e esta teve taes consequências, que o obrigárão a mudar de resolução. (1) Muitos dos Gran-

ros, mas que se fez noutra volta, vendo que os Privados do Principe aconselhavão a este cousas, que tocavão em desobediencia a ElRei seu par. V. c. 33. P. 4.

(1) Mas parece que em lugar de tal projecto teria sido mais acertado e util de ruidar no melhoramento do establecimento da India summamente mais vantajoso que os da Africa porque o Commercio da Asia podia creur e sustentar uma grande marinha mercante e militar, com que defendessemos as costas e a nossa navegação dos piratas Barbarescos (porque invasão delles em Portugal era um coco sonhado, com que suavemente se horrorisavão, os que não gostavão servir á India). Eesa marinha, e não tantas praças, e fortalezas, em que se esmigalhava o pouco poder de Portugal, (como bem reconhecèrão D. Francisco de Almeida, e Affonso de Albuquerque) nos conservarião o monopolio dos productos do Oriente: e o conservámos em quanto os soldados, e officiaes da ribeira de Goa forão bem pagos, e a Fidalguia emparava os soldados. Depois que Fidalgos, e todos derão em chatinar, e os Capitáes em monopolisar

# DE PORTUGAL. 287

des começavão a voltar-se para o Sol, que vinha nascendo; e fizerão por

para si, a pobreza fazia' desertar os Portuguezes, que se punhão a soldo de nossos inimigos, ou se expatriavão para onde achavão modos de vida.. Governadores, e Capitáes experimentárão, que era bom serviço regrar, e taxar, o que se devia aos soldados, e marinhagem; e os poucos vasos carcomidos não ousavão sair com medo de pequenos piratas, e se ião uo fundo nos pórtos de rotos, e mal apparelhados. Então os Capitães, que de lá vinhão ricos, perguntavão ao soulheiro aos que chegavão depois, como ficava a India, e se ainda era viva? Sabendo bem alguns como a deixárão espirando de mal provida, e depenada. O Senhor D. Joso III. cedeu muitas praças de Africa, que não podia soster; polo que o fizerão absolver de excommungado! e assim mesmo fez a famosa bancarota, que se sabe. O Senhor D. Sebastizo recebeu tudo mal aviado; Sobreveio a sujeição a Castella, que já ao tempo do Senhor D. João III. nos rivalisava o commercio des Molucas: tudo foi a peior, e neste estado como a Hespanhoes nos fizerão guerra, e conquistarão da nossa fraqueza mortal muitas pracas de todas as colonias es Hellandezes: perdemos o ouro de Gainé, as especiarias do Oriente etc. E o peior foi que o Brasil, colonia sem guerra, mui rica de producções, que podia conservar a nossa indispensavel marinha, ficou no des-

azedar o animo do Principe contra ElRei, seu Pai, notando-o de desbaratado nas suas magnificencias, e a facilidade, com que se deixava tratar, de baixa condescendencia; e representando como abatimento da Realeza, e Soberania, o cuidado, que ElRei tinha nas cousas do Commercio. Mas sobre tudo reprehendião a bondade, com que algumas vezes se portára á respeito do Clero, e o allivio, que dera aos póvos, abolindo os tributos mais onerosos, o que (dizião elles) era fazer injuria á authoridade Real, porque ElRei os tinha imposto com todas as formalidades requeridas pelas Leis, tinha-os abolido, quando o Povo lhe representou, que cumpria tirallos. (\*)

cuido, e deleixo de que começa a sair sobre o desemparo, em que esteve nas mãos dos Hollandezes, donde o salvou bem desajudada a lealdade da nação . e odio a tyrania Republicana.

<sup>(\*)</sup> Isto naturalmente se refere ás Cisas, ou Grados, tributos temporarios, que os mesmos Reis pagavão, e depois se perpetuarão: v. Orden. Affons. L. 2. T. 59. § 1. Fernão Lopes Chron, de D. João I. p. 2. c. 203. Maris Dial. 4. c. 2. Leão Orig. da Ling. Portug. c. 12. v. Goes p. 4. c. ult,

O Principe D. João, posto que dotado de talentos, e probidade, era todavia muito moço; e as idéas do poder absoluto lisonjeão facilmente o gosto dos mancebos. (1) ElRei veio a entendello, e tomou logo o partido de se não pôr em apertos; nem arriscar os seus vassallos á oppressão; mas occultou a sua resolução. como hum segredo de Estado. E vendo, que para se firmar no Throno. era necessario, que tambem participasse delle huma Princeza de nascimento igual ao seu, encarregou Alvaro da Costa, seu Enviado a Carlos V. para lhe dar as boas vindas a Castella, e que lhe pedisse para casar com S. Alteza a Infanta D. Leonor, sua irmã. Este negocio concluio-se secretamente; e o Duque d'Alva conduzio a Portugal a nova Rainha, com que ElRei se recebeo no Crato, aos 24 de Novembro. Daqui veio a Almerim, por andar peste em Lisboa, e ahi recebeo solemnemente em dia de S. André Ordem do Tosão de ouro. como hum penhor da estimação de seu cu-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Goes P. 4. c. 33. Osorius. Le Quien l. c. f. 516. Andrade Chron. de D. João 3. p. 1. c. 5. e 6. Tom. II.

nhado. (1) De passagem notaromos, que dos casamentos desta graduação não houve nunca outro, que segundo as circumstancias, em que se fez, fosse mais util aos dois Reinos, nem que tivesse mais felices consequencias, em quanto durou. (\*)

Successos diversos.

Descontente ElRei com o caminhe, que levavão as coisas da India, resolveo mandar lá Jorge de Albuquerque com huma armada de 16 navios; mas como as despezas, que fizera com o casamento, e soccorros d'Africa, tinhão absorvido quanto se poupára, impôz hum tributo no trigo com o fundamento de necessidade de dinheiro, em circumstancias de peste, que tolhião poder convoear os Tres Estados do Reino, e com esta satisfação se derão os póvos por contentes. Mas o principal Magistrado de Evora, homem não distincto por nascimento, nem por

<sup>(1)</sup> Sandoval. Argensola. Petr. Mart. Epist. Osorius. Le Quien ubi supra. Mariana l. c. Ferreras t. VIII. f. 468. Faria e Sousa. La Clede l. c. f. 626. Goes 4. P. c. 34.

<sup>(\*)</sup> Nesta occasião se vestiu ElRei á Flamenga, e a maior parte da Corte; o Principe trajou á Portugueza, e nota a Chronica que ficou mais airese.

cabedaes, (\*) resistio obstinadamente a esta contribuição. Não (dizia elle) porque nelle faltasse o respeito devido ao Soberano, nem porque julgasse mal fundadas as suas razões. mas por causa das consequencias. que teria este exemplo do novo modo de impôr tributos.

ElRei mandou-o vir perante si e usou para vencello de promessas. e ameaças; e como elle persistia no mesmo parecer, deo-lhe S. Alteza a sua casa por menagem, até que depois de alguns dias o mandou chamar, e louvando e seu procedimento, abolio o imposto. (1) Entre este Reino, e o de Castella houve grandes controversias sobre as demarcacões dos limites das Conquistas de cada hum delles, (2) as quaes

<sup>(\*)</sup> Era João Mendes Cecioso, Goos pe 4. c. 86. El Rei quiz, que tirando es agricultores o grão necessario para suas casas, avaliado per arbitradores, lhe pagassera logo a cisa do de mais. V. a resposta de Cecioso mui energica, e a mais generosa e Real reparação, que ElRei lhe fez, est. €89. 86.

<sup>(1)</sup> Osorius.

<sup>(2)</sup> Foi autor dellas Magalhies, o deser cobrider de Batreito, que se desnatures solemuemente do Reino, e fai arvir e

forão decididas, ou por Tratados, ou por Bullas. Todavia não bastou isto para que os Castelhanos, alguns annos atrás, não fizessem varias tentativas por se estabelecerem no Brasil; mas queixando-se a Côrte de Portugal a este respeito, o Cardeal Ximenes deo as providencias convenientes a se atalharem estas usurpações, porque este grande Ministro tinha por conclusão certa, que a boa fé deve ser a primeira maxima de huma sã Politica. (1)

No tempo, de que agora historia mos, Fernão de Magalhães, e Ruy

(1) Damião de Goes. Aos 20 de Janeiro de 1519 creou ElRei Avindeiros, e Concertadores de demandas, para evitar inimizades, e despezas entre os seus vassallos, officio que se aboliu talvez por industria dos que rezão — Deus desavenha quem nos mantenha.

Carlos V. com quem se contratárão elle, e Rui Faleiro, fazendo crer ao Imperador que as Molucas, e outras conquistas pertencião ás demarcações das de Castella. Veja-se o que referem Barros D. L. c. e Croes p. 4. c. 37. onde vem os artigos do contrato de Fernão de Magalhães com o Imperador, desserviço que fez por ElRei D. Manuel não lhe dar 200 rs. de Moradia, e só 100 rs. por mez. O contrato é de 22 Març. 1518.

Faleiro, deixando o serviço de seu Rei, passárão-se a Castella, e offerecêrão a ElRei Carlos descobrir-lhe huma nova derrota para as Molucas, affirmando-lhe, que estas Ilhas erão da sua Conquista, e estaváo fóra dos limites da de Portugal. Alvaro da Costa, Embaixador deste Reino em Castella, sendo informado disto. impedio por algum tempo com suas representações, que se não acceitassem as propostas dos dois Portuguezes. Mas em fim as promessas de Magalhães fizerão tal impressão no animo dos Ministros cubiçosos, que se lhe deo huma pequena esquadra, com que elle partio de Sevilha no principio de Agosto de 1519, havendo. recusado todos os offerecimentos. que Alvaro da Costa lhe fazia, para o mover a tornar para Portugal, só por se vingar d'ElRei lhe não querer accrescentar a moradia em dois tostões; tão perigoso he descontentar os homens uteis por coisas insignificantes! (\*)

<sup>(\*)</sup> ElRei não quiz accrescentar a moradia ao Magalhães, porque elle veio de Africa sem licença do Governador, e accusado de não se haver com toda a limpeza de mãos em certa guarda, e repar-

Sábia politica

d El-Rei. Os Grandes, que se derão tanta pressa em voltar-se a obsequiar s

tição de gado, que numa cavalgada se tomára aos Mouros, culpas de que ElRei
mandava, que se justificasse, antes de
lhe pagar os serviços, que alli lhe fizera.
Prouvera a Deos, que ElRei D. Maneel
fosse tão irreprehensivel a respeito de Affouso de Albuquerque, e de Duarte Pacheco! Magalhães todavia desnaturalizouse solemnemente, como era costume naquelles tempos, antes de passar ao serviço
de Castella. V. Goes, P. 4. 2. 37. Ineditos da Academ. tomo 2. pag. 34. Barros D.
3. L. 5. c. 8. 9. 10.

No tomo V. pag. 256 das Memorias de Litteratura Portugueza se lê, que ElRei D. Manoel arrependido escrevêra a Affonso d'Albuquerque desculpas, e que o mandára vir para seu descanço, e ouvit os conselhos do heroe; mas que se ficasse ainda por Governador desde a costa do Cambaya até Moçambique etc. etc.

El Res estava indisposto contra elle, e o repativa capaz de lhe fazer traição: deulhe por ouccessor um inimigo, e mandon despachados Capitães, que desobedecêrão, e desemparárão o Albuquerque nas conquistas de Ormuz e Goa, desertores em tempo de guerra. Accelerou o despacho da armada que levava o ouccessor. V. Goes D. 3. c. 77. da Chron. Manuel.

Estas ordens que forzo morte a Affonso d'Albaquerque, sairão de Lieboa na armada em que foi Lope Soures, a se fea é

Principe, vião-se expostos á indignação d'ElRei, sem refugio, nem protector, porque por huma parte as divisões, que havia em Castella, não lhes permittião retirar-se para lá; e por outra o serviço militar, e civil andava regulado de sorte, que os obrigados a elle erão por isso mui dependentes d'ElRei, visto que a maior parte dos seus soldos, e ordenados, erão effeito da liberalidade d'ElRei, e não pagos pelo público. (\*)

vela a 7 de Abril de 1515. Couto Dec. 10 L. 1. c. 16. pug. 127. ult. ediç. em 1788. Faleceu Albuquerque aos 16 Dezembro 1515 sabendo já ser chegado á India.

Lopo Soares, e as novas mortaes.

Por Diogo de Unhos partido em Abril de 1516 (depois de outra armada do mesmo anno) mandava ElRei a Lopo Soares, que fosse ao Mar Roxo (Barros 3, 1, 2,) Não parece natural que tivesse por carta de 11 de Março mandado a Albuquerque á mesma empresa, independente de Lopo Soares, que sabia ser inimige do Albuquerque. Autes ElRei provèra muitas mudanças, presupposta a retirada do Albuquerque e de muitos fidalgos, e officiaes. Barr. D. 8. l. 1. c. 2. se apparecer a dita carta na Terre do Tembo faremos que tro juido.

(\*) Os Senhores Reis, considerando o perigo que corris o estedo, tende os la-

S. Alteza era mui taxado no tocante ao dinheiro da reserva; porque

fantes, e os Grandes vassallos suas companhas, e mesnadas, para cuja mautença receberão terras, ou maravedis, forão-lhes deixando as terras; e senhorios já mais precarios polas reversões á Coroa fundadas na lei mental, sem exigirem muito as lancas, e homens d'armas, com que os Senhores havião de servir: assim os enfraquecerão, sem os descontentarem. Depois creárão a milicla dos acontiados dependentes só d'ElRei, e os vassallos de lanças. que delles recebião sóldos, e maravedis. Accrescião os fidalgos, cuvalleiros, escudeiros, criados e moradores da casa d'El-Rei mantidos de seus assentamentos, e moradias, tudo da merce dos Soberanos. Servião mais as Ordenanças, tropa regular conselheira, que por ser alistada e exercitada se chamou Ordenança, assim como os nossos bons autores chamárão Ordenança Suissa ás tropas regulares Allemans, e Suissas (Barros Panegyr. Goes Chron. Man. pag. 209. col. 1. e outros): as quaes Ordenanças o Senhor D. João III. fez bem reguladas, e exercitadas. (Castilho Elog. de D. Joso III.) Esta regularidade tinhão já do tempo do Senhor D. Affonso V., que em Principe foi com muito alvoroco ver as Ordenanças de Lisboa commandadas polo Capitão mór, o Conde d'Abranches, que morreo com o grande Condestavel na infeliz batalha da Alfarrobeira. (Pina Chron. do Seuhor D. Af. V. c. 71.)

### DE PORTUGAL. 297

os ôrdenados de certo modo erão satisfeitos pelo Estado; mas no que

As Ordenaucas erão commandadas polos Capitães mores das cidades e villas, a cuja vereação estava de ordinario encommendada a guarda, governo economico, e a policia das terras, tendo jurisdicção e alcada até pena de morte, a qual já nas Ordenações do Senhor D. Affonso V. vem restringida. Os conselhos davão os roes dos seus vizinhos aos que por ElRei vinhão fazer revistas, e reclutas para inteirarem o conto ou numero de bésteiros. que cada cidade, villa ou lugar devia ter alistados, e armados, (e por isso se dizião do conto, não já por servirem com lança, porque os que dellas ião armados se dizião lunceiros, piqueiros) os que excedião ao numero ordenado ficavão ao conselho; e desta antiga origem vem fazerem-se ainda hoie as reclutas nolos Capitães mores. Mus tudo se alterou depois que as Potencias d'Europa entrárão a ter tropas regulares, e principalmente nos reinados de Carlos V., e Francisco I. França rivaes, que concorrèrão no tempo do Senhor D. Manuel e D. João III. de Portugal. (Robertson's History of Charles the V.) As Ordenanças como força armada dos povos, ou como sobejos dos apurados para o Real serviço, forão olhadas com ciume, ou desprezo; até que o Senhor D. João 3 fez dellas o que se diz no seu elogio, e o Principe Regente N. Senhor as igualou em honras aos mais mirespeitava aos mais, como os satisfazia com os cabedaes de certos direitos, que rescrvára para si no commercio da India, foi sempre mui

largo, e generoso.

ElRei governava com huma authoridade muito grande, sem que todavia os póvos a sentissem, ou advertissem nisso, porque era tão feliz, que os seus negocios, e os dos seus vassallos hião prosperando mais e mais, e como esta felicidade parecia derivar-se do modo, com que elle se portava, os póvos estavão persuadidos, e com razão, que o seu governo era prudente, e justo. (1) Então só as coisas d'Africa não andavão, como ElRei queria; mas a este tempo começárão a levar melhor termo, como veremos.

licianos, pois que nas Monarchias não deve haver tropa, que pareça reconhecer sutro chefe supremo que não seja o Rei; por onde justamente entre nós tem caido em total esquecimento os Alferes das Bandeiras das cidades, e todas as apparencias mesmo de forças conselheiras e populares, se não é a eleição em camarados chefes, e officiaes das ditas Ordenanças, que o Soberano confirma, ou altera a seu arbitrio.

<sup>(1)</sup> Le Quien. La Clede.

A Cavalleria Portugueza era igual á dos Mouros na diligencia, e celeridade, e avantajada na disciplina, bem como a Infanteria Portugueza era incomparavelmente superior á dos Infieis. O seu governo era tambem mais bem regido, e brando, de sorte que os Mouros mais industriosos boamente buscavão a protecção dos Governadores Portuguezes: e aquelles, que licenciosos com as riquezas adquiridas rebellárão contraos Governadores, achavão-se tão humilhados com as frequentes rotas, que soffrêrão, que aos Chefes, por cuja ambição se revoltárão, foi necessario, por sua propria segurança, persuadir-lhes a sujeitarem-se de novo a ElRei de Portugal, negociarlhes a paz, e darem das suas proprias familias refens, com que se abonasse a execução do Tratado; de sorte que por aquelle lado era a face das cousas melhor, do que nunca fora desde o principio de Reinado de S. Alteza. (1)

Por estes tempos tornou a entrar Negode todo a paz na Familia Real, e Luiz cios do da Silveira, valido do Principe, que

1520.

<sup>(1)</sup> Goes, Faria e Sousa. La Clede L XV. XVI. Fesseres whi eupra.

fora o agente dos Fidalgos mancebos, para lhes inspirar maximas erradas, foi desterrado; com que o Principe julgou conveniente conformarse á vontade d'ElRei. A Rainha, sua madrasta, tratava-o com muita bondade; e elle veyo a conhecer em El-Rei, que estava disposto a esquecerse do passado, apezar de que até alli o tratára com algum ar de desabrimento. Por onde, mudando inteiramente a ordem de proceder, em vez de querer governar, mostron, que desejava aprender d'ElRei, seu Pai, a arte de bem reinar.

Aos 18 de Fevereiro pario a Rainha um Infante, a quen pôz o nome de Carlos, com consentimento d'ElRei, em honra de seu irmão, eleito Imperador, mas este Infante

Abril de morreo no anno seguinte. (1)

Proce. As alterações das Cidades de Casdimento tella estavão a este tempo em seu generoso auge, (\*) e como muitos dos Grand'ElRei des. e dos Ecclesiasticos erão polo

generoso auge, (\*) e como muntos dos Grand'ElRei des, e dos Ecclesiasticos erão polo com o Empe-

Emperador Carlos V.

15 de

(1) Osorius. Goes. Faria e Sousa.

<sup>(\*)</sup> Goes P. 4. c. 55. chama lhe as Communidades, começos de revolução unalogos ao que vimos em França polos annos de 1790. e seg. e v. cap. 68.

# DE PORTUGAL. 301



povo, pareceo-lhes a proposito mandarem o Deão d'Avila a Lisboa offerecer a ElRei D. Manoel as Corôas de Leão, e de Castella. ElRei deo varias audiencias ao Deão, e ouvidas as suas propostas, e quanto lhe quiz dizer, respondeo-lhe, que elle tinha defendido bem huma má causa: que ainda que os do seu partido podião entregar-lhe muitas praças, e dar-lhe com que levantasse hum grande exercito; tudo isto não o podia tentar a fazer injuria a hum Principe seu vizinho, e cunhado; que as suas proposições mostravão, que elles erão huns rebeldes, e que tomárão armas, não para defenderem os seus direitos, mas para anniquilar os do seu Soberano. Accrescentou, que bem via, como a necessidade os obrigára a fazer mais, do que quizerão a principio; que elle estava prompto para fazer todos os bons officios, com que elles alcançassem o que justamente pedissem: que concederia a sua protecção aos cabeças, que, depostas as armas, quizessem acolher-se a seus estados, até que se lhes podesse alcançar o perdão de seu Soberano.

Esta resposta, a pezar de não ser de modo algum para contentar, mostrárão os malcontentes recebella

com prazer. (1) O Cardeal Adriano, e outros Senhores do partido d'El-Rei de Castella, pedírão soccorro se de Portugal, que lhes deo municões. artilheria, dinheiro, e mantimentos, e hum corpo de gente, com que reduzissem os rebeldes á razão; e lhes aconselhon, que não penhorassem a anthoridade de seu Rei, fazendo algum Tratado mal entendido, e que não pozessem obstaculo á Real clemencia, procedendo violentos contra os seus naturaes. O Imperador Carlos V. deo-se por mui satisfeito de como ElRei, seu cunhado, se houve. que este Principe desempenhando a sua palavra, deo asylo s muitos dos rebeldes, e entre elles a D. Maria Pacheco vinva do Padilha, a qual foi huma das principaes motoras da rebellião: mas não lhes deo auxilio, nem favor: (1)

Negocios de Africa. Quando o Imperador voltou para Hespanha, ElRei lhe mandou dar o parabem da nova dignidade, e informallo da tenção, que tinha de levantar huma fortaleza em Africa, porque o Imperador não fundame

<sup>(1)</sup> Sandoval. Petr. Mart. La Clede L. XVI. Ferreras t. VIII. f. 527.

<sup>(2)</sup> Geddes Miscellan. Tract, Ferner,

nisto algumas desconfianças. Carlos V. lhe fez asseveras, que approvava muito o seu conselho, e que se o não podesse dar a execução, elle o faria. (1) Por tanto S. Alteza expedio oito navios, que fossem reconhecer o lugar, onde queria erigir aquella força, e delle se lhe deo informação mui conforme a seus desejos: mas recrescêrão incidentes imprevistos, que desviárão a conclusão deste negocio.

Os Ecclesiasticos tinhão a este tempo grande predominio no animo d'ElRei, a quem metterão em grandes escrupulos, tirando más consequencias de principios verdadeiros. Dizião-lhe, que as Bullas dos Papas só o livravão das Censuras de Roma; mas que as rendas, huma vez dedicadas a usos pios, (\*) não se pedião

<sup>(1)</sup> Sandoval. Faria e Sousa. Goes.

<sup>(\*)</sup> E que uso mais pio, que a propagação da Fé Catholica, se é licito fazela a ferro e fogo, e cooperar com Deos, que, quando he de sua misericordia, rende, e conquista os corações dos Reis, e Potestades da terra, ou aliás os deixa obstinar, e endurecer? Quem faz usscer o Sol para es bons, e para os maios, e cria para todos a abundancia da terra, não tem Legiões de Aujos, que a um asseno seu alaguem, e der-

divertir a outros fins: e affirmavãose em que esta fora a verdadeira causa, por que até alli se frustrárão todas es empresas d'ElRei em Africa, nas quaes se havia gastado em grande parte o dinheiro da contribuição do Clero. Por estas insinuações moveose ElRei a mudar as disposições,

que tinha feito. (1)

Mahomet, Rei de Fez, vendo, que lhe tomárão parte de seus Estados, e que o poder dos Christãos crescia todos os dias, andava sempre em campo, e negociava por todos os modos. Humas vezes tornava a ganhar os tribus dos Mouros, que se levantavão contra os Portuguezes; e outras que o não podia conseguir, procurava como os fizesse suspeitos aos seus novos Alliados. (2) Disto se vírão alguns exemplos no decurso deste anno; mas nem elle, nem os seus inimigos fizerão cousa de substancia; porque os Mouros não podérão cobrar nenhuma das Praças, que estavão em poder dos Christãos,

ruão as torres, os castellos, as fortalezas da abominação de Mafoma, e os alcorões de seus torpes devaneios, e sandices?

<sup>(1)</sup> Oscrius. Faria.

<sup>(2)</sup> Marmol. Goes. P. 4. c. 59.

e os Portuguezes apenas conservárão as suas conquistas, e reduzírão á obsdiencia alguns pequenos tribus de Mouros, que se tinhão revoltado na Primavera.

A maior perda, que tiverão no Fevereicomeço do anno seguinte, foi a de ro de Jehabentasuf, o Mouro mais habil, 1521 e mais fiel de quantos se derão aos Portuguezes, contra o qual, a pezar do antigo conhecimento, que havia de seu caracter, e fidelidade, ElRei de Fez conseguio inspirar desconfiancas em D. Nuno de Noronha. E sabendo Jehabentasuf desta suspeita. escreveo a ElRei, para se justificar, pedindo-lhe, que mandasse examinar com todo o rigor o seu procedimento. ElRei, a quem o caso de Affonso d'Albuquerque fizera mui circumspecto, ordenou a D. Nuno, que não escandalizasse aquelle esforçado Capitão, o qual ganhando a confiança do Governador, por força, e com razões trouxe á obediencia todos os Mouros rebeldes, menos hum tribu pouco numeroso. Em fim indo assistir com alguns de seus Capitães a hum convite funeral, foi morto na meza á traição, com indizivel sentimento dos Portuguezes, que tiverão nelle huma perda irreparavel. (1)

(1) Faria. Le Quien l. c. f. 571. La Tom. II. V Este anno se lisonjeou ElRei de ter alcançado nova certa do unico descobrimento na India, sobre que não havia ainda noticias bem averiguadas. Hum Capitão do appellido de Quadra que naufragára no golfo de Arabia, e alli andára cativo, aprendeo tão perfeitamente o idioma Arabico, que sendo havido por Sarraceno, e affectando grande zelo da Religião Mahometana, teve arte de passar á Persia, e dalli a Ormús, donde vestindo-se em habitos de Christão, voltou a Portugal com cartas de recommendação. (\*)

Projecto de ir pelo Reino de Congo á Abissinia.

ElRei teve varias praticas com este Capitão, e sabendo delle muitas particularidades, que ignorava acerca da Ethiopia, e do Egypto, entendeo, que era capaz de executar hum projecto, que S. A. tinha de muito atraz meditado, e era o descobrir o caminho por terra do Reino de Congo á Abissinia. E como ElRei D. João II. pôde conseguir certas noticias do caminho da India,

Clede l. c. f. 640. Osorius, Ferreras f. 546. t. VIII. Goes. P. 4. c. 64.

<sup>(\*)</sup> Este Gregorio de Quadra já deu noticia a El Rei do Lago da Ethiopia donde nusce o Nilo. Goes P. c. 54.

#### DE PROTUGAL. 307

mandando viajar por terra homens de saber, e navegar pessoas de valor, que lhe descobrissem a derrota do Oriente; ElRei D. Manoel tinha grandes esperanças pelos mesmos meyos de tirar avultados proveitos, abrindo correspondencia entre dois Principes Christãos, seus alliados, que tinhão portos nos dois lados de Africa. (\*)

Ignora-se o seu plano, e a que ponto fosse capaz de executar-se; mas o Bispo Osorio observou muito bem, que era hum consellho prudente; e que ElRei possuia cabalmente o dom de emprehender, dirigir, e fazer descobrimentos. E fosse qual fosse o seu designio, em cumprimento das suas ordens, o Capitão Quadros chegou felizmente ao Congo, e appresentou a ElRei cartas de S. Alteza, nas quaes pedia áquelle Monarca, que desse ao seu Enviado as ' direcções, e passaportes necessarios para chegar á Abissinia. O Capitão foi muito bem recebido, e estimado

**V** 2

<sup>(\*)</sup> Os Portuguezes ensinárão a desce-, brir novas terras, ou as ignotas por meio da navegação: antes das suas empresas, por viagens de terra é que se descebrião os mares, baías, e portos incognitos.

d'ElRei de Congo, mas os Portuguezes, que lá andavão, cuidando que o Quadros poderia adquirir grandes riquezas, se abrisse esta correspondencia, enchérão-se de tal inveja, que insinuárão a ElRei de Congo, que as cartas, que o Capitão lhe dera, erão forgicadas, ou obtidas subrepticiamente, e que não devia fazer nada em coisa de tanta consequencia, sem lhe constar melhor a vontade d'ElRei D. Manoel.

O Capitão, depois de andar algum tempo no Reino de Congo, tornou para Portugal, e achando ElRei morto, e baldadas as suas esperanças, tomou tal nojo, que entrou em huma Religião, onde acabou os seus dias em exercicios de devoção. (1)

Casa- Como a fama publicava por toda mento da a Europa a grandeza . magnificencia , Infanta e Reaes virtudes d'ElRei D. Ma-D. Bea- noel , sempre a sua Côrte foi acomtriz com

o Duque de Saboya,

<sup>(\*)</sup> Os Portuguezes Conselheiros do Rei de Congo persuadírão-lhe que se ElRei D. Manuel descobrisse o caminho para Abissinia lhe tomaria o Reino, e os mais que ficassem entre o Congo, e a Ethiopia para se communicar por elles com o Preste João. Goes P. 4. c. 54.

<sup>(1)</sup> Osorius.

1521.

panhada de Embaixadores, e neste tempo se achava hum do Duque de Saboya, que durante a guerra d'Italia grangeára mais consideração, da que promettia a estreiteza de seus Éstados. Este Embaixador vinha encarregado de negociar o casamento do Duque, seu amo, com a Infanta D. Beatriz, filha segunda d'ElRei, o qual approvou o que o Embaixador lhe expôz, mas foi espaçando a conclusão do negocio, para ter tempo de mandar hum de seus Ministros a Piemonte; e em fim o casamento se ajustou na Primavera do anno de 1521.

A circumspecção d'ElRei neste particular foi antes effeito do amor, que tinha a sua filha, do que obra da Politica. ElRei desejava vella feliz, e por isso mandou por seu Ministro observar o caracter do Duque de Saboya, de sua Côrte, e familia, e o seu modo de viver. E porque se contentou das informações, que sobre estes pontos recebeo, dotou a Infanta em 150% cruzados, além de muitas joyas: e em quanto se fazião estes aprestos, deo a Rainha á luz aos 18 de Junho a Infanta D. Maria. (1)

(1) Goes P. 4, c. 68., e 70. Ferreras t. VIII. f. 589.

ElRei era naturalmente grandioso, mas nunca o mostrou tanto, como na frota destinada para levar a Infanta aos Estados do Duque, sen marido: constava de 18 navios, de cujo porte nunca se tinhão visto outros em Portugal. A Duqueza foi acompanhada de muitos Fidalgos da primeira Grandeza, e de D. Martinho da Costa, Arcebispo de Lisboa, que armou á sua custa hum navio em nada inferior aos da Esquadra Real. A Infanta sahio de Lisboa aos 9 de Agosto; (1) no fim de Setembro chegou felizmente a Villa-Franca de Nice, e foi recebida do Duque, e da sua Côrte. (2) A frota, quando voltava para o Reino, aportou em Ceuta, onde falleceo o Arcebispo D. Martinho.

Por este tempo mandárão os Venezianos huma solemne Embaixada a ElRei, pedindo-lhe diversas mercês; mas o seu principal fam era fazerem hum Tratado de Commercio, polo qual ficassem senhores de toda a especiaria, que viesse da India,

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Le Quien l. c. f. 591. Osorius.

<sup>(2)</sup> Goes. Faria. Ferreras. t. VIII. f. 500.

para elles sós a venderem na Europa. S. Alteza agazalhou honrosamente os Embaixadores, fez-lhes muitas distinções, e concedendo-lhes tudo o que lhe pedião, sò lhes denegou o artigo das especiarias, porque lhe não pareceo justo, que os Venezianos se lograssem do fructo do traba-

lho de seus vassallos. (1)

Este anno houve em Africa al- Fome gumas acções militares; mas de pou- cruel em co momento por causa da horrivel Barbafome, que assolou aquella Região, a qual reduzio os Mouros ao extremo de se offerecerem a fazer-se Christãos, e darem-se por escravos aos Portnguezes, para se instruirem na Fé.El-Rei por sua grande compaixão esteve inclinado a conceder-lhes o que pedião; mas os Portuguezes de nenhum modo os quizerão receber, entendendo, que só a miseria os obrigava a propôr aquelles partidos, e que seria perigosissimo dar entrada a quantos Mouros havião de vir na esperança de matarem a fome. Por outra parte a novidade de paes no Reino foi tão pouca, (\*) que temião

<sup>(1)</sup> Goes. Osorius. Le Quien f. 695. La Clede f. 646.

<sup>(\*)</sup> A fome abrangeu aos ricos, e logo.

os Portuguezes expôr-se aos mesmas trabalhos, que os Mouros passavão. Mas ElRei por sua bondade lhes enviou alguns soccorros, e fez tudo o que pôde, para que a sua conversão

fosse sincera. (1)

Os piratas de Barbaria andavão então frequentemente a corso, e havia suspeitas de que outras Nações fazião o mesmo infame exercicio, e lhes vendião os seus roubos: polo que ElRei mandou apparelhar alguns navios, que despachou para o Estreito de Gibraltar, e Costas d'Africa, com apertadas ordens de aprezar qualquer navio, sem excepção de Nação alguma, que tivesse tomado os Portuguezes. Este expediente foi tão bem succedido, que no espaco de alguns mezes ficárão aquelles mares limpos de ladrões. tambem ElRei visitar, e reparar todas as praças, que tinha em Africa:

sobreveyo a peste neste anno de 1521: foi destemperança dos ares, e talvez já ajudados da despovoação do Reino: todos corrião ás riquezas de Guiné, e da India, aonde muitas vezes não chegavão a metade dos que embarcavão. As terras do Reino ficavão incultas. V. Andrad. Chron. de D. J. 3. primeiros capitulos.

(1) Os Authores cit. na nota antecedente.

satisfazer o soldo devido ás gentes de presidio, e bastecer os armazens, para os ter a ponto de resistirem ao inimigo, e de proteger os Mouros, que o reconhecião por Soberano: e talvez tinha no animo executar outros projectos, que ficárão sepultados com a sua morte inesperada. (1)

A temperança, bom regime, e Morte a excellente constituição d'ElRei pa- inesperece, que lhe promettião huma feliz rada ancianidade, e tanto mais porque Rei não era achacoso, antes tão moderado, e constante em fazer exercicio, que seus vassallos esperavão com gosto, que vivesse muitos mais annos. Mas no principio do Inverno grasson em Lisboa huma febre epidemica, que ou por destemperança do ar, ou por incapacidade dos Medicos termina ordinariamente num lethargo mortal, do qual ElRei veye a fallecer aos 13 dias de Dezembro, com oito dias de doente. (\*) Assistírão-lhe na ultima hora alguns Prelados principaes, e acabou os seus dias com grandes mostras de Religião, e muita constancia.

Assim falleceo ElRei aos 52 an-

3

(1) Marmol. Osorius. Goes.

<sup>(\*)</sup> Andr. Chron. de D. J. 3. p. 1. c. 7.

nos de idade, e no vigesimo sexto do seu Reinado. (1) Mandou, que o sepultassem na Igreja de Belém, que elle destinára para os enterros dos Principes da sua Familia: e foi sua morte justamente chorada de todos os seus vassallos. ElRei D. Manoel acabou o que seus predecessores comecárão: ordenou o Governo de Portugal, e o reduzio a systema constante, e regular; porque a Fazenda Real, que he a mola de toda esta máquina, andava bem regulada. Apartou de seus Estados a guerra, · e a discordia, e com seu exemplo communicava aos seus hum humor pacifico, e alegre; podendo com justa razão jaetar-se de haver banido de seu Reino a pobreza, e a melancolia. (\*)

<sup>(1)</sup> Faria. Osorius Maffæus. Le Quien. l. c. f. 666. La Clede t. l. f. 646. Goes. Ferreras. t. VIII. f. 591. Andrade p. l. c. VII.

<sup>(\*)</sup> Do estado da Nação, e dos effeitos, que nella fizerão as riquezas trazidas de Guiné, e do Oriente. V. Andrade Chron. de D. João 3. p. 1. c. 10: Luxo, delicias, mudança em trages, demasias, alfayas de casa, fausto, e pompa do serviço, gula, e appetites etc. foi o que acarretárão, e logo carestia de tudo. O

Mas o que mais contribuio para que todos o amassem, foi o incansavel cuidado, com que trabalhou por fazer felices, e contentes os vassallos; e a sincera alegria, que mostrava ter do bom exito das suas diligencias. Numa palavra, desde que subio ao Throno, até que morreo, foi o Pai de seus póvos, justo sem severidade, affavel sem affectação, compadecido sem fraqueza, e religioso sem hypocrisia. (1)

Duque de Bragança se queixava, de que não podia decentemente dar de esmola a um pedinte menos de um tostão de prata, fazendo-o antes com um vintem. As riquezas excitárão as invejas de Carlos V, que indignamente acolheu, e favoreceu o Magalhães, e de Francisco I de Franca, o qual permittiu em má vingança a pirataria, e corso a seus vassallos contra os Portuguezes, duas desgraças que fizerão temer a guerra com os dois Monarcas, a quem mal a poderiamos fazer repartidos nas guerras d'Africa, armadas, e presidios de tantas fortalezas na India: valeu-nos. Trivalidade entre o Imperador e o Rei de França.

(1) ElRei D. Manoel era megro, de estatura mediana, tinha a testa larga, os olhos azues, a barba, e o cabello castanhos, a fysionomia serena, e agradavel. Teve os braços compridos, camo Astaxera

A Nação lhe deo justamente e titulo de Feliz; mas a sua fortum foi effeito das benções do Ceo sobre

xes, Rei da Persia, de sorte que posto em pé tocava com os dedos nos joelhos. Foi destro em todos os exercicios. e & executava com muito garbo, e agilidade. Soube muito bem a Geografia, Astronomia, e Arte Nautica, e posto que parecia dar muito tempo ás recreações, quando o julgavão todo entregue a ellas, estava talvez pensando em negocios de muito pezo. Tinha por maxima, que o melhor meio de ter informações certas, e bons conselhos, era fazer perguntas imprevistas, e ouvir as respostas não consideradas. El-Rei D. Manoel conhecendo bem o estado do seu Reino quiz conquistar Africa onde se perdia gente todos os annos em correrias; e nada se lucrava, porque as cavalgadas não chegavão para manter as desperas dos presidios.

Ao mesmo tempo devendo applicar as suas forças na India a poucas praças, e a uma grande marinha, multiplicou as fortalezas em que se comsumia muita gente, e despeza, e mui remotas conquistas

que não se podião ajudar.

No Reino não favoreceu a agricultura cuja prosperidade em paz é, a que reproduz homens, que se consumião em guerras e navegações. Privou-se de vassallos uteis, e industriosos na expulsão dos Judeos, que levarão os seus cabedaes, e industria aos nossos rivaes e inimigos quaes

# DE PORTUGAL. 317

L sua grande prudencia, e legitimos intentos, que se propunha. S. Alte-

erão os Mouros, e forão depois os Hollandezes.

Não conheceu de que interesse era o Brasil, dominio sem guerra, de tanta extensão e fertilidade, onde seus vassullos havião de multiplicar, e enriquecer em paz, deixando o Commercio do Oriente ás nações rivaes que lá se farião guerra, e não a nós.

E o mais para lastimar é, que podia no Brasil propagar as especiarias do Oriente, que polo contrario, sabendo a felicidade da sua propagação neste clima, mandou arrancar sob pena de morte (Vieira tomo 2. carta 98.) as Canelleiras, Craveiros, e Pimenteiras, e a Gengibre que escapou.

Se pois cultivasse as Colonias do Brasil não despovoaria tanto o Reino em navegação mais breve, e menos perigosa, e que não passava pelas carneiradas mortiferas de Moçambique: não perderia tantos homens, e despeza em guerras: teria uma marinha Real, e mercante com madeiras suas, e de seu fabrico capaz de resistir, e domar os corsarios de Barbaria, e deixaria as unicas colonias que hoje possue bem povoadas, e cultivadas.

Nellas tinha a agricultura do assucar, e algodão, e podia ter a das especiarias, o que tudo venderia mais barato do que o assucar e algodão de Bengala, e as especiarias de Columbo e das Molucas. As

za teve em seu serviço, e adiantou os homens mais illustres, que Portu-

conquistas se vestirião do seu algodão mais analogo ao clima, cuja fiação, e tecidos facião viver muitas familias no Reino, e nos Dominios.

Mas que! a pezar das sabias providencias que se tem dado, ainda hoje o nosso excellente algodão vai sostentar braços, e fabricas estrangeiras, e entra depois manufacturado nas nossas Alfandegas com grande prejuizo das fabricas do Reino, e do Brasil. Até quando daremos o nosso suor,

e sangue aos estrauhos!

El Rei nunca affectou mostrar-se grande politico, nem ter essa reputação, e isto talvez prova, que elle o era. Os embaracos, a que seus predecessores estiverão expostos, forão-lhes occasionados por parte de Roma, e Castella, e El Rei de nenhuma destas partes experimentou nunca estervos, nem difficuldades: e enviando a Roma os presentes, que recebia da India, depois de serem admirados em Lisboa, acompanhados de outros mais sólidos, alcançava Bullas para reformar, e impôr tributos ao Clero, que em que lhe pezasse, estava á mercê de S. Alteza.

Quanto a Castella, os seus Soberanse sempre procurárão a amizade d'ElRei D. Manoel, que posto que não fizesse grande fundamento da dos Reis Catholicos, constantemente a conservou em todo o seu Reinado, tanto pelo parentesco, que havia entre elles, como por causa de seu

# DE PORTUGAL. 81

gal tem produzido. Por seu discernimento se aproveitou a intrepidez

poder, que era respeitado. No que tocava ás cousas de Justica, nem era remisso, nem inexoravel. Dizem, que huma Senhora lhe mandou pedir audiencia a tempo, que ElRei estava despido para se deitar, e que S. A. vestindo-se outra vez, a mandára entrar. Chegada á sua presença, começou. "Senhor, V. Alteza perdoaria a " meu marido, se elle me matasse, por ", me achar em adulterio?,, Respondeolhe ElRei, que sim: e a Dama continuou: " Pois, Senhor, espero que V. A. ", me perdoe, porque en achei men ma-", rido em huma de minhas quintas nos ., braços de huma das minhas escravas, e ", matei-os a ambos " ElRei despedio-a, e mandou-lhe lavrar a carta de perdão. A Côrte deste Principe era huma das mais galantes, (\*) e mais polidas da Europa, sem a menor apparencia de licenciosidade, porque El Rei entendia, que quando as mulheres são distinctas pelas suas virtudes, os homens tambem se distinguem pelos seus hourados sentimentos. Não deve ficar em esquecimento, que ElRei mandou reformar, e ordenar as Ordenações Affonsinas, e imprimir pela primeira vez hum Codigo de Leis em 15 livros, (por onde se governou este Reino até sahir a compilação Filippina.) Pina Chron. d'El-Rei D. Duarte c. 7.

<sup>(\*)</sup> ElRei e teda a Corte, depois de

de D. Vasco da Gama, o valor invencivel de Duarte Pachecó, a nobre ardideza de D. Francisco de Almeida, e os grandes talentos do incomparavel Albuquerque. Este Soberano vio o descobrimento da India, o Imperio Portuguez na Asia elevado ao auge de seu explendor, e colheo os fructos daquelle gosto do Commercio, e Navegação, cuja esperança sómente havia enchido de prazer os seus antecessores.

casamento terceiro com a Rainha D. Leonor mudarão o trajo antigo de pellote (casaca, ou veste de abas compridas) com capa por cima, ao uso do pellote, com roupa curta por cima, ou veste de grandes abas, e casaca por cima. Andrad. Chron. J. III. P. 1. c. 4. Daqui se explica o que Camões diz do Gama vestido ao uso Hispano. Mas Franceza era a roupa etc. Sendo a roupa uma peça dos vestidos, que se punha sobre o pellote, ou gibão; o pellote era de mangas, e não capa, mas vestia-se com capa (Barros D. 2. L. 3. c. 2.) ou sem capa (Andrad. cit. Chron. p. 4. c. 38. v. Orden. Filip. L. 2. T. 59. § 3.) com pellote, e capa de do muito comprida (Telles Chron. da Companhia. P. 2. L. 6. c. 50. n. 9. e 10.) o que noto aqui por se dizer no Elucidario Portuguez que o pellote era capa de pelles: V. Orden. Affons. L. V. T. 47. § 5.

Em Africa fez muito, posto que não tudo quanto quizera. Esta Região foi, durante o seu Reinado, a escola Militar dos seus Soldados, e Capitães, e S. Alteza desacoraçoou os Mouros, dando-lhes a soffrer os mesmos males, que elles fizerão a Hespanha, e Portugal. A marinha Portugueza chegou no seu tempo muito ávante do que estava, e do que se podia esperar, ou para melhor dizer, chegou a tal grão de poder, que se teria por impossivel, a não ser cousa, que se visse. As Nacões vizinhas o respeitavão, e temião, sem ser offendidas de S. Alteza, cuja amizade solicitavão não por temor, mas por honra. A sua magnificencia era util; e a dos seus edificios, e fundações, são monumentos da grandeza da sua alma, e da sua generosidade.

Entre estes contão-se em Portugal treze Conventos, além dos que mandou fundar em Africa, na India, e na America. Edificou oito Igrejas grandes; o Hospital de Lisboa; cinco Palacios, mais de vinte Fortalezas, não fallando em Castellos, Pontes, Molhes, Fontes, e outras obras. publicas. Applicou para obras pias a centesima das suas rendas; e deo ordenado honesto a cem Cavalleiros, Tom. II.

que servindo em Africa, fizessem deste serviço estrada para as honras militares. Creou Reis, e officiaes d'armas, e ordenou o systema da Nobreza, como fizera o das Leis; e por oua ordem Duarte Galvão, (1) e Ruy

<sup>(1)</sup> Duarte Galvão serviu aos Senhores Reis nus armas, e em ministerios e embaixadas, e com as suas letras: morreu inpor embaixador ao Preste. Na India morrerão varios filhos seus, no Real servico: e lá se exaltou sobre todos os louvores a lealdade de seu filho Antonio Galvão, grande Capitão, grande politico, e tão grande, que não quiz acceitar o Reinado das Ilhas de Tidore, e Ternate, que restituiu á Coroa, pacificou, christianizou, e fez felices de todos os modos, com grandes despezas da sua fazenda. (V. Barros D. 4. e Goes 4. P. c. 12.) Cultivou as letras com assas erudição: morreu no hospital, e foi enterrado pola Confraria da Misericordia. Mas não morrerá na memoria dos homens, em quanto durarem at Decadas de Barros: e as sublimes Odes do Pindaro Portuguez Antonio Diniz da Cruz, que não cede ao immortal Grego, nem aos Adimaris, Chiabreras, e Meazinis de Italia, porque soube (como o Divino Cambes) servir a patria, e immortalizar as virtudes dos seus excellentes compatriotas. A estes é dado honrarem-se do nome de Poetas, que empregió o seu engenho, e estudos em honrar a vire

#### DEPORTUGAL. 323

de Pina formárão hum, corpo soffriavel de Chronicas. (\*)

ElRei amava as Sciencias, e dava-lhes calor, principalmente estimando muito os que nellas se fazião excellentes. Trabalhou muito na re-

tude, a quem faltarão outros premios, e, quando nenhum preço ou remuneração esperão dos mortos, que resuscitão á memoria dos homens, para animarem alguns com as esperanças de premio da perpetua duração no reconhecimento dos seus e admiração dos estranhos. Quam diversos são estes dos que esperdição todo o seu tempo em brincos, e garridices criticas, e queixão-se du injustiça da patria, que não premia os seus engenhosos desvarios! Isto só se pode perdour aos Cambes, Tassos Miltons., e outros desta Jerarchia. V. . Ode 20 das Pindaricas de Antonio Diniz. ou Elpino Nonacriense, cuja festivissima Isopuida tão elegante foi impressa em Paris (Londres) 1802 e 1817.

(\*) V. Manuel Severim de Faria Notice. Disc. 3. §§ 18 è 19, e o Regimento dos officiaes da Armaria. Goes 4. p. c. 80, Rui de Pina escreveu sa Chronicas dos Senhores Reis, desde D. Sancho 1. até D. Affonso IV, e as dos Senhores D. Affonso V., e D. João II: e parece que as primeiras recopilou de outras mais antigas. V. Goes p. 4. c. 38. Galvão Chron. de D. Affonso Henriques. Barr. Dec. 3.

forma do Clero, não ingerindo-se nos negocios Ecclesiasticos, nem fazendo Leis severas, mas attenden. do muito aos Ecclesiasticos, que se distinguião por suas letras, e virtudes, e não promovendo aquelles, a quem faltavão estas qualidades; e a este respeito pôz as coisas em termos, que os principaes Ministros de Estado, e os primeiros Prelados erão por igual o ornamento da sua Côrte. S. Alteza dizia frequentemente, que a prosperidade do Estado depende de se respeitar a nobreza d'alma, não menos que a do sangue; por isso tomava luto polos Officiaes mais distinctos, que morrião em seu servico, e esteve tres dias encerrado. pola morte do melhor Piloto do seu Reino; e dizendo-lhe hum dos Cortezãos, que S. Alteza o não havia de resuscitar com aquelle encerramento: "Tendes razão, (lhe tornou n ElRei) e porque a sua perda se não póde reparar, he que eu me 2) afflijo tanto. 3)

Este Principe teve defeitos, mas poucos, e veniaes, se he que não erão antes excessos de virtudes. A candura da sua alma fazia-lhe crer, que todos os homens tinhão esta mesma bondade, de sorte que algumas vezes foi enganado; mas logo que

entendia o erro, confessava-o, affligia-se delle, e emendava-o. Não faltou quem accusasse de abatimento da Majestade a familiaridade, com que hia ás Escolas publicas, que plantára, e fazia perguntas aos meninos: mas os seus reprehensores erão talvez menos religiosos, e mais orgulhosos, que o Soberano. ElRei amava a Musica, a dança, e passava algumas vezes serões inteiros até alta noite a dançar com a Rainha, sua mulher, com seus filhos, e pessoas, que os servião. (\*)

<sup>(\*)</sup> Do Galanteyo honesto, e dos Serões da sua Côrte fazem menção com louvor o Bispo Jeronymo Osorio, e o severo Sa de Miranda.

Os momos, e Serões de Portugal Tão famosos no Mundo, ende são idos?

Isto escrevia o Poeta em tempo d'El-Rei D. João III., que com a singeleza da sua piedade deo occasião a muitos ambiciosos valerem com elle pela hypocrisia, e a propagarem os meyos, por que valêrão. E como os hypocritas não tenhão mais temiveis inimigos, do que os homens de virtude sincera, e sólida, sem momos, nem biocos, a estes taes procurárão de arruinar, e conseguírão fazer a geração seguinte de homens tristes, supersticiosos, e escravos da cubiça, quees pinta Camões,

S. Alteza tinha horas ordenadas para despachar os negocios, e nunca faltava a ellas: e quando sobrevinha caso repentino, onde quer que se achasse, provia nella logo como convinha. Teve sempre grande prazer nos divertimentos campestres, e nos exercicios corporaes, a que se dava por muito tempo, que não era todavia perdido; muitas vezes chegandose hora a hum dos seus Ministros. hora a outro, dizia-lhes: "Vinde cá, n estamos aqui sós, não tendes nada, que me dizer. » Quando voltava da caça, ou de jogar a péla, e tinha alli as pessoas, de que havia mister, dizia-lhes: a Estamos eançados do jon go, descancemos agora, tratando n de negocios. n Estes ditos, e accões parecem a huns grandes, e outros pequenos; o Leitor fará delles o juizo, que quizer. (\*) (1)

(\*) O Chronista Francisco de Andrade resume bem o estado, em que ficou o Reino, e a Nação por morte do Seuhor

<sup>(</sup>Lusiada c. 10. est. 145) que os achára pouco depois; e peyorando a progenie destes, perdeo-se o valor, e galhardia Portugueza, e com estas virtudes o Imperio do Oriente, e recrescêrão outros damnos, que ainda não se remediárão e terão difficil cura, como males inveterados.

Rei D. Manuel. Mais accrescentado, e juntamente obrigado a defender tantas pracas de Africa, donde senão tirava proveito d'agricultura, nem Commercio, que supprisse em parte ás despezas da sua muntença. As conquistas do Oriente, á proporção que se forão dilatando, forão occasião de guerras continuas, com outras que suscitava a ambição de alguns Capitães, e o mal entendido desejo de fazer inimigos para se distinguirem na guerra, de sorte que tirado os custos da manutenção do Governo, praças, e guerras, poueo restaria para o erario Regio. Então subiu tudo de preços pela abundancia do ouro, pelo luxo estrangeiro, e delicias no vestir, comer, e tratamento. Daqui a pobreza, real mascarada de grandeza; a perda dos lugares de Africa; e a declinacão, ou decadencia das cousas do Oriente já bem sensivel, quando lá mandárão para as restaurar, a D. Vasco da Gama, e depois a D. João de Castro. Vejão-se as mais causas da decadencia no cit. Andrade p. I. c. X. e em Goes part. 2. c. 44. no fim o juizo de D. Francisco de Almeida.

(1) Goes. Osorius. Faria. Le Quien t. II. no fim. La Clede uhi supra p. 646. 647.

# SECÇÃO VI.

Historia dos Reinados d'ElRei D. João III., d'ElRei D. Sebastião, e do Cardeal Rei D. Henrique.

João, Principe de Portugal, Throno tinha 20 annos de idade, quando D. João falleceo ElRei D. Manoel, seu Pai; e por parecer dos de seu Conselho, demorou o acto da sua Acclamação até seis dias depois da morte d'El-Rei, contra o costume, que era fazer-se esta função logo passados tres dias. Mas a solemnidade de sua Acclammação (\*) foi mui pomposa, e magnifica, achando-se a ella presentes todos os Infantes, e quasi todos os Grandes, e Prelados do Reino. O Cardeal D. Affonso tomou a ElRei o juramento de guardar as Leis, Foros, e costumes do Reino, e o

<sup>(\*)</sup> No alpendre de S. Domingos de Lisboa aos 19 de Dezembro de 1521 sendo de idade de 19 annos, 6 mezes e 13 dias. Andrad. P. 1. c. 9.

Infante D. Luiz foi o primeiro, que lhe deo juramento de fidelidade. (1) ElRei mandou logo vir Luiz da Silveira, que seu Pai desterrára, mas repartiu a privança entre elle, e D. Antonio de Ataide, que tinha hum caracter mui diverso do outro valido.

Luiz da Silveira avisado, noticioso, e dotado de valor, era hum Fidalgo completo, e de todos os modos o ornamento da Corte. D. Antonio possuia com toda a politica corteza a capacidade de hum grande Ministro, desinteressado, e de rara probidade: ambos gozárão longo tempo de valimento com ElRei, mas á medida que S. Alteza la entrando em annos, foi tambem restringindo a sua graça, e favor a D. Antonio de Ataide. (2)

Huma das primeiras acções d'El Rei foi enviar por Embaixador a França João da Silveira, para se queixar das hostilidades, que os armadores Francezes fazião aos Portu-

<sup>(1)</sup> Chron. d'ElRei D. João III por Francisco de Andrada. Faria e Sousa. La Clede t. I. f. 649, 650.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Andrada. p. 1. c. VI. pag. 16. 2.ª ediç.

guezes, e para requerer, que se mão mandasse armada Franceza á India, como em França se projectava. (\*) Expedio tambem hum Embaixador ao Cardeal Adriano, a dar-lhe o parabem de ser eleito em Summo Pontifice, offerecendo-lhe navios, que e transportassem a Italia; e pedir-lhe huma dispensa para o Infante D. Luiz, a quem dêra o Priorado do Crato: mas quando o Embaixador chegou, já o Cardeal tinha partido. (1)

<sup>(\*)</sup> Os Fraucezes que, como diz Voltnire, só cuidavão em justas, torneyos, e amores, quando o Portuguez, a despeito de opinioes supersticiosamente accreditadas, de tormentas de mar, e de guerras descobrirão, e conquistarão a navegação e Commercio da Asia, logo que vírão o que estu dava de si, quizerão ter parte dos lucros, e ser nossos rivaes; o que não conseguirião sem favorecerem os Mouros, e alguns dos Reis gentios da India nossos inimigos, com que mais depressa perdèramos, o que tantas vidas, e cabedaes nos custára. Então invocavão a liberdade do Commercio, que as nações poderosas, bem ou mal entendidamente tanto aspirão a estreitar, ou a monopolisar, sendo as rivalidades neste artigo a causa de muitas guerras, e usurpações horriveis. (1) Petr. Martyr, Garibay. Sandoval.

### DE PORTUGAL. 331

Em-vida d'ElRei D. Manoel tinha-se ajustado o casamento de D. Guiomar Coutinho com o Infante D. Fernando; mas prorogou-se a sua conclusão para mais tarde em razão da pouca idade deste Principe; e como agora cessava esta causa, supplicou o Conde de Marialva, seu Pai, que se effeituasse o contratado. pôz-se a estas nupeias o Marquez de Torres-Novas, filho do Senhor D. Jorge, Duque de Coimbra, allegando, que se casára clandestinamente com D. Guiomar Coutinho: e porque ella o negou constantemente, mandou ElRei prender o Marquez, e celebrar o casamento de D. Guiomar com o Infante, seu irmão; (1) polo que o Senhor D. Jorge se retirou da Côrte. (2)

Como todo o Conselho era de parecer, que S. Alteza devia casar, o Duque de Bragança lhe aconselhou, que o fizesse com sua madrasta, a

La Clede l. c. Faria e Sousa. Ferreras l. c. p. 622.

<sup>(1)</sup> Este casamento fez-se muisos annos depois. (Andrada p. 1. c. XII.) e andou 9 annos em litigio; terminou-se em 1529. El Rei mandára sair o Mestre da Corte.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Andrada.

Lang I Lorung , a fine fie fich al ammerer i restitue die e dete. Livery & Atlanta managery, or The evenue he deixere? ning ningering with landstreaming of the fir-There was been in sec military DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE TO THE REMAINS OF A SECTION OF A PERSON OF Me . The . we show mak nich - I will be letter the more en No. wenner in in mitte Enderlieber ne mine There been a Life. nie iemnities milienes a Casella Hamil Louder see red our Im mer bie bit bereitet bei betien in interes . Miner er serie

The continue as dumined to Respond to the continue of the cont

cas do Conde; mas depois retractou o que outorgára ácerca da Infanta, sua irmã. (1)

(1) Andrada. P. 1. c. 20. e 39. Sandoval. Ferreras t. IX. f. 10 ElRei D. João III. nasceo em Lisboa aos 6 de Junho de 1502. A horrivel tempestade, que houve na noite do seu pascimento, fez com que o povo cresse, que se este Principe chegasse a subir ao Throno, o seu Reinado seria atormentado por guerras continuas com os estranhos, e perturbações domesticas. (1) Renovou-se a opiniao com pegar (1) Goes. e fogo no Paço, quando e estavão bapti- Vasconzando; porque a superstição daquelles cellos. tempos tinha estes accidentes, e os incul- Faria e cava como oraculos. Sendo de idade de Sousa. hum anno, ElRei D. Manoel o fez jurar Principe herdeiro, (1) e o creou na sua infancia Gonsalo Figueira, Cidadão de Lisboa, vigiando a mesma Rainha sobre a sua educação, a qual frequentemente dizia ao Principe, que nenhuma cousa faz os homens tão despriziveis como a ignorancia, e maiormente hum Principe. cuja authoridade não tem base mais firme, que o seu merecimento pessoal.

ElRei D. Manoel, que era illuminado, e trazia sempre comsigo pessoas do mes-

<sup>(1)</sup> Porque os filhos dos successores colluteraes, e de irmãos dos Reis devem ser jurados, conforme as Cortes de Lamege.

Como a peste andava então aecesa em todo o Reino. ElRei por #

mo toque, desejava muito, que o Priscine se distinguisse nas letras, de sonz que nomeou D. Diogo Ortiz, Bispo de

Tanger, para the ensinar as Letrus humpas, Luiz Teixeira para lhe ensinar Direito, e Thomaz de Torres, Medico, e Astrologo para o instruir nas Sciencias se-(1) An-verus. (1) Mas o Principe nunca foi indrada. clinado aos estudos, e ficárão desaprovei-La Cle- tados todos os trabalhos de seus Mestres, de l. c.f. tanto que a penas entendia o Latim. (2) Na idade de 10 annos cahio de huma ga-(2) An- laria abaixo, e ficon tão atordoado de drada, e queda, que os Medicos lhe receárão a Custilho morte; mus tornou logo a si, sem outra Elog. de lesão, que hum pequeno sinal na testa. D. João

Algum tempo depois teve huma doen-

ca muito grave, e dahi em diante gozou

**3**°. (3) Andrada Vasconcellos. Faria e Sousa.

649.

sempre de feliz saude. (3) ElRei D. Manoel vendo-o pouco propenso ao estudo, levou outro caminho, e methodo de o instruir, mandando estar com elle Fidalgos mancebos discretos, e com talentos: e desde a idade de onze annos o mandou assistir a todos os Conselhos, que fazia. Este methodo aproveitou, e o Principe se hia instruindo todos os dias, e como ouvia com attenção os varios pareceres dos Conselheiros, chegou a fazer bom entendimento das cousas do Governo: mas ao mesmo tempo se fez vaidoso, obstinado, e presumido. (4) Curou-o destes defeitos o casamento de seu Pai com a Rainha D.

(4) Os mesmos Authores.

### DE PORTUGAL. 335

livrar da contagião passava de Provincia em Provincia, e chegando á Beira, foi a Muja a visitar a Rainha, de quem se despedio em público. Esta Senhora partio em Maio, e foi acompanhada até as raias pelos Infantes D. Luiz, e D. Fernando ; dalli seguio suas jornadas até Valhadolid, donde o Imperador sahio a encontralla em Medina del Campo. (1) João da Silveira foi accolhido com muita distinção na Côrte de França; mas não obteve senão huma resposta cortezã. (2) Entretanto passon a Castella Luiz da Silveira, e andou oito mezes solicitando na Côrte do Imperador o casamento da Infanta D. Isabel com este Monarca: mas a volta de hum dos

Leonor, e a mudança, que ElRei fez no procedimento a seu respeito; de sorte que pot morte d'ElRei se achava o Principe mais capaz de reinar, do que a maior parte dos Ministros cuidárão, que elle chegaria a ser; e respeitou a todos (1) Os elles, quanto podiáo desejar. (1)

(1) Faria e Sousa. Andrada. Ferreras Autho-

whi supra. La Clede t. I. f. 654. 655. (2) E suspender-se a armação de na- La Cle vios, que El Rei fuzia a um Italiano, que de ubi se lhe offereceo para fuzer-lhe novos des- supra cobrimentos no Bresil. Andred.

navios, que acompanhárão Fernão de Magalhães á India, foi causa de ElRei D. João limitar a commissão de Luiz da Silveira a simples ceremonias.

Entra se.

Este Senhor achou ElRei em Alno vali- meirim, quando voltou para Portu-Antonio gal; e porque fallou a S. Alteza com de Atal. a familiaridade ordinaria, esquecende: e do do-se de lhe beijar a mão, ElRei seu no- entrou a tratallo friamente (\*) mas bre de- Luiz da Silveira dissimulou o seu sinteres. pezar, sem machinar nada, nem contra D. Antonio de Ataide, que era em certo modo primeiro Ministro do Reino. Deste Fidalgo se referem humas palavras, cuja memoria merece conservar-se.

> O Senhor de Azambuja, que era de huma das mais antigas Familias illustres do Reino, achou as coisas

<sup>(\*)</sup> Não số por isto, mas porque lhe pediu cumprimento de mercès, que por alvarás de lembrança obtivéra d'ElRei sendo Principe, e muito moço, e quando Luiz da Silveira por seu officio antes as devia desaconselhar a S. Alteza, e advertilo, que não as fizesse. Mas com toda a sua desgraça continuou mais pontualmente o Paco, e servico d'ElRei, mais sabio na infelicidade, que no valimento, e privança. Audrad. P. 1. c. 18.

## DE PORTUGAL. 337

da sua casa tão desordenadas pelas despezas, que fizera no Real servico, que se vio obrigado a vender as suas terras. ElRei disse a D. Antonio, que faria bem, se as comprasse; porque ficavão vizinhas ás suas; mas D. Antonio lhe replicou: m Melhor fizera V. Alteza, se pon zesse o Senhor de Azambuja em 27 estado de não necessitar de as ven-37 der; porque elle, e seus antepasn sados empobrecêrão com os servin ços, que tem feito á Corôa. n El-Rei seguio este conselho, e por este modo atalhou a ruina daquella nobilissima Familia. (1) (\*)

Para se restabelecer a boa cor- ElRei respondencia entre as Côrtes de Cas-manda tella, e Portugal, era indispensavel-pruden-

ElRet manda prudentemente sobrestarnonegocio das

(1) Faria e Sousa. Andrada.

<sup>(\*)</sup> Por Alvará de 16 de Junho de 1524 Moluordenou ElRei, que se não usasse mais cas; e
a formula antiga = Nós ElRei mandamos, casa-se,
fazemos saber etc., mas estoutra no singular = Eu ElRei mando, faço saber;
constando-me etc. Audrad. P. 1. c. 48 Todavia nas Ordenações Filipinas se restabeleceu a formula antiga, talvez por não
desagradar aos novos vassallos. Velasco (da
Justa Acclamação) quiz tirar da dita formula por Nós direitos ao Povo, que este
punca exerceu legislando etc.

Tom. II.

mente necessario terminar as desvencas a respeito das Molucas; ea este fim se nomeárão por ambas a partes Commissarios. que depois de muitos deb stes não acordá rão em coisa alguma. Assim veio a parece mais remota do que antes a esperarca de se accommodarem estas disensões, e o Imperador mandou armar huma frota para a India, a pezar dos protestos dos Commissarios de Portugal. A este tempo enviou El-Rei a D. Pedro Correa, e o Doutor João de Faria a tratarem do sen casamento com a Infanta D. Catharina, irmã do Imperador.

Estes Embaixadores ajustárão o casamento, e obtiverão em razão do dinheiro, que ElRei emprestára ao Imperador para as despezas da guerra de Italia, que o negocio das Molucas ficasse suspenso, até ElRei ser pago daquella divida. As condições do casamento forão, que o Imperador faria as despezas á Infanta até Portugal, e que as demais do casamento serião pagas por que a Infanta teria em dote duzentos mil cruzados, álém das suas joias, e huma tença annual de cinco mil. Reguladas assim estas coisas, foi a Princeza trazida com grande pompa até a raya de Portugal,

## DE PORTUGAL.

d'onde os Infantes a trouxerão ao Crato, e aqui se fizerão os esposorios com a possivel grandeza. (1)

ElRei entendendo, que as coi- Torna sas da India requerião a presença Vasco da de D. Vasco da Gama, Conde da Gama d Vidigueira, que a descobríra, as-India, e lámorre. sim velho, e enfermo, como era. lá o mandou; e o Conde, depois de ordenar tudo a contento dos Portuguezes, e dos naturaes da terra, morreo em breve tempo, chorado universalmente de huns, e outros. (2) Os Portuguezes entretanto proseguião na guerra d'Africa; mas os Xarifes hião todos os dias dilatando o seu Imperio, e restabelecendo deste modo o poder dos Mouros.

O Imperador vendo, que se não Casaajustava o seu casamento com a Prin-mento de ceza de Inglaterra, enviou por seus D. Isa-Embaixadores pedir para sua esposa Portua Infanta D. Isabel de Portugal. Es- gal com negocio concluio-se depressa, o Impepromettendo ElBei fazer as despezas rador da Infanta até Castella, e lhe deo Carlos

<sup>(1)</sup> Sandoval. Andrada. Ferreras t. IK. f. 14. La Clede t. I. f. 659. Aos 5 de Fevereiro de 1525.

<sup>(2)</sup> Muffæus Hist. Indica. Andra. P. 1. c. 58. Bar. Dec. 3, L. c. 1. e 2.

em dote hum milhão de eruzado, em quaes 500% forão em dinheis portavel. e o mais em joyas. O o sumento fez-se por procurador en Novembro de 1525. e na Primate ra seguinte partio a Infanta para Catella. I' Hum dos Fidalgos, que acompanhárão. levava a cargo to mar posse das Cidades, e terra, que o Imperador hipothecára at pagar o dote da Infanta D. Catharina. sua irmã, já Rainha de Portagal.

Por estes tempos chegou a est Reino hum Embaixador da Abissinia, enviado pelo Imperador David, então reinante. a quem os Portugueses chamavão —o Grão Negus: de pois de fazer tanto rumor com o nome de Preste João. Este Embaixador, que não fazia brilhante figura, passou depois a Roma a dar obediencia á Santa Séde, da parte deser

Soberano. (2)

O Commercio da India hia es

(1) Faria e Sousa.

<sup>(2)</sup> Andrada. Faria. Ferreras t. IX. f. 194. Aos 24 de Fevereiro de 1526 tere ElRei o primeiro filho, o Principe D. Affonso, que morreu muito criança. Andrada p. 1. c. ult.

grande augmento, e as muitas riquezas, que de lá vinhão, trazião a este Reino muitos estrangeiros; pelo que, e por algumas insolencias dos Judeos, o Clero instou com ElRei, que creasse neste Réino o Tribunal da Inquisição; e S. Alteza assim o fez. E como cessou a fome, que havia, não deixárão os Ecclesiasticos de attribuir este acaso á benção do Ceo, sobre huma instituição tão pia.

(\*) Não se passou muito tempo, Estabeque os Portuguezes não viessem no to da Inconhecimento de qual era esta ben-quisi-

<sup>(\*)</sup> Veja-se o que diz o Traductor no Prefacio ácerca desta instituição, que os estrangeiros reprehendem sem conhecimento da causa. A Bulla da Instituição foi dada em 23 de Maio de 1536. V. o Discurso Juridico sobre os factos do sigillismo. Lisboa 1769. fol. cap. V. pag. 54. El-Rei D. João 2 em 1487 tinha mandado inquirir contra os Christãos novos, que vierão de Castella, Maris D. 4. c. 10. O Senhor D. João I., que admittira os Judeus tyranisados em Hespanha, ordenou ás justicas, que não procedessem contra elles, só por denunciarem que forão feitos Christãos em Castella; mas que para serem punidos como tornadiços ao vomito de suas abominações precedesse querela perfeita. Orden. Afons. L. 2. T. 77.

ção; mas já era tarde; porque authoridade do Tribunal tinha chegue a termos de ser igualmente perigos. e inutil descobrir os abusos, e o males, que se seguirão de sua introdueção. Alguds Historiadores rekrem este estabelecimento da Inquisição dez annes mais adiante, fur dados na Bulla, que o Papa Paul III. deo para se crear a Inquisiça em Evora. Mas isto não tolhe, que ElRei com o Clero a tivessem estabelecido d'antes, e que então recorressem ao Papa, para aquictar con a sua solenne approvação as mutmurações, que já excitava a creação daquelle Tribunal. (1)

<sup>(1)</sup> Os Authores já citados. A respeito do estabelecimento da Inquisição em Portugal ha snas obscuridades, de sorte que os Historiadores mais judiciosos varião no modo, e no tempo de sua introducção. Todavia se houvermos de dar credito s

<sup>(1)</sup> Mé-certa relação, facil he de saber o que hamoire vemos de ter por certo. (1) Dizem que pour ser-hum Religioso chamado João Peres de vir á l' Savedra, natural de Cordova, fingindo-Histoire se Cardeal Legado de Paulo III., troude l'In-xe huma Bulla, pela qual creava certos quisiti- Inquisidores, que inquirissem contra os on t. II. hereges, e fautores de doutrinas perigopo. 3. sas. Esta Bulla acompanhada de todos os

## DEPORTUGAL. 843

A este tempo começárão os Mouros a tomar aos Portuguezes alguns

caracteres de authenticidade foi feita com grande circumapecção; e aquelles, a quem vinha dirigida, a executárão com grande zelo, e vigilancia. (1) Mas por algumas (1) Chrosuspeitas, que houve, examinando-se nica del melhor a Bulla, veio a descobrir se que Cardiera falsa, e supposta: e o Religioso, que nal Taa trouxe, foi condemnado a galés por to-vera cap. da a vida, e solto alguns annos depois 37. (\*) a rogos do Summo Pontifice. (2)

(2) Au-

Os Inquisidores continuárão todavia o bery exercicio das suas funções, como se fos- Histoire sem legitimamente creados; e houve quem Génér. persuadisse a ElRei, que a Inquisição era des Carutil ao seu servico, á Igreja, e aos Povos dinaux a tal ponto, que S. Alteza mandou vir t. III. p. huma Bulla de Roma, para se estabele- 618. cer no seu Reino o Santo Officio da Inquisição. (3) Vio-se porém logo, que o (3) An-

<sup>(\*)</sup> V. Memor. de Litterat. Portug. to- Ferremo 3. pag. 78 sobre o manuscrito que se ras. Faacha em Hespanha no Escurial ácerca des- ria. La ta introducção de Sávedra o titulo é: De Clede. como Sávedra se fez Cardeal, e metteu o Santo Officio em Portugal etc. E' do anno de 600. Em outra copia da Biblioth. Real de Madrid se declara, que Filippe 2.º teve noticia desta Relação pelo Cardeal Arcebispo de Toledo, D. Gaspar de Quiroga, e que a remettera por o Escurial, o que devia ser antes de 1600, sendo o dito Rei já morto em 1598.

dos Lugares, que tinhão em Africa, e a augmentar muito o seu poder,

lugar de Inquisidor Geral era de tal inportancia, que pareceo não se podia melhor confiar, que do Cardeal Infunte D. Henrique: e com effeito esta diguidade se reputou sempre em Portugal como a (1) Ps- primeira d'entre os Ecclesiasticos. (1)

pir. Mes- son elog. (\*) Para o Papa conceder a Inquisição t. l. f. a El Rei foi necessario darem-se dois Bis-384. O pados de Portugal a ecclesiasticos de Ro-Cardeal ma: V. as Cartas do Agente d'ElRei Bul-Infante tesar de Faria, na Hist. Ecclesiast. de foi feito Braza por D. Rodrigo da Cunha t. 2. Inquisi- As mesmas difficuldades se experimentador Mor rão, quando o Jesuita Vieira, e seus amipor Pro- gos sostidos do dinheiro dos Judeus encobertos, e alguns christãos, que o erão Regia de talvez só de nome, fizerão cessar por Bul-22 de Ju- las de Roma o exercicio do S. Officio da nho de Inquisição. Hora sendo os Bispos juizes 1539. (\*) natos, e de Direito Divino das suas ove-

lhas hereges, e apostatas, é mui conforme a todos os Direitos, e a piissima clemencia dos Soberanos, que mandem entregar os reos de herezia, apostazia, e cutros crimes religiosos á piedade Chrsitá dos Ministros de N. S. Jesu Christo, que os desenganem, instruão, e convertão; e dem saudaveis penitencias aos que quizerão aproveitar-se da clemencia do Soberano, e da piedade, e compaixão da S. Madre Igreja. Não é senão conforme a Direito, que os braços e protectores da

# DE PORTUGAL. 345

ajudados dos Turcos, que lá enviá- O Infanirão o Corsario Barbaroxa para fa-te D.

Luiz ecompa-

Mas para prevenir as opposições contra nha o o Tribunal, limitou-se a varios respeitos Impera-a sua authoridade, porque os Inquisido-dor a res não podem prender os Bispos suspei- Africa.

Igreja ordenem aos Bispos, grandes vassallos do Estado, que exerção seus officios de piedade na conversão dos herejes, e apostatas; e para isto não se requer autoridade externa, assim como para que os Bispos declarem, quaes são os obstinados, e incorrigiveis, para que a autoridade politica proveja, e atalhe á contagião do máo exemplo, e á disseminação de doutrinas contrarias á Religião, e perigosas ao Estado. Assim o S. Officio é um Tribunal Regio, sendo tudo o que nelle ha de coactivo, e penal da autoridade Soberana, coadjuvada com as exhortações, e penitencias Christas pelos Ministros da Igreja. V. Orden. 5. 1. § 4. Porque a Igreja etc.: e Affons. 5. § 1. e parece que a bem organisada harmonia do Tribunal (com quanto respeito e consideração attenda so Chefe supremo, e pai dos Christãos) não dependa do seu arbitrio nem na sua creação, nem na sua conservação. E todavia seja dito salvo melhor juizo. V. Fr. Pedro Monteiro Hist. da S. Inquis. de Portugal no tomo 2. Lisb. 1750. 4. onde refere inquirições contra os dissidentes feitas por autoridade Regia desde o Senhor D. Affonso 2.

conservar o que conquistárão na ladia. (1)

Frustrepedicão COS CUMtre os Portu-Exeres.

Solimão II. Imperador dos Turse a ex cos, solicitado pelos Principes do Oriente, resolveo, como Soberano dus Tur- do Egypto, fazer guerra aos Portuguezes, e ordenou ao Bachá, que alli governava, usasse de todas as snas forças contra os Christãos. O Bachá esquipou huma grande esquadra, e sahio do Mar-Roxo com as maiores forças navaes, que Mahometanos nunca havião ajuntado, levando embarcados quatro mil Janizaros, e dezeseis mil soldados. Mas o esforço, e valor dos Portuguezes, o bom regimento de seus Capitaes, que souberão aproveitar-se dos ultrages, e crueldades dos Turcos, e da sua perfidia, frustrárão aquelles poderosos apparatos de guerra, e salvárão o seu Imperio da ruina, com que o ameaçava o Turco. (2)

Balda-Em Africa ElRei de Fez vio-se se igualigualmente baldado na empreza de mente a Safim; e as divisões, que recrescêempreza dos Mouros.

<sup>(2)</sup> Os mesmos Authores. Barros D. 4. L. 10. c. l. e seg.



<sup>(1)</sup> Ochoa. Paruta. Raynal. Sandoval. Andrada. Faria e Sousa. Ferreras.

rão entre os Principes Mouros, deixárão respirar os Christãos já mui quebrantados por huma larga guerra defensiva, em cujos dois ultimos ataques ficarião derrotados, se não fossem soccorridos a tempo da Ilha da Madeira. Mas quando os Xarifes. andavão desavindos, algum dos partidos valia-se dos Portuguezes, os quaes dando-lhes qualquer tenue auxilio, gozavão de descanço, e tinhão o prazer de verem seus inimigos destruirem-se reciprocamente. Este methodo teve consequencias funestas; porque assim não sómente se entretinha entre os Mouros o espirito marcial, mas hião-se adestrando na disciplina militar Portugueza; de sorte que, passado o pequeno intervallo de descanço, os Portuguezes vião-se com inimigos mais encarnicados do que dantes, e mais temiveis polo continuo exercicio das armas, e polos progressos, que fazião na arte da guerra.

A satisfação, que ElRei tinha Máos das prosperidades externas do seu go- succesverno, foi bem depressa agoada com sos no os tristes accidentes domesticos, que sobrevierão; porque o Principe D. Filippe falleceo em Lisboa de idade de 6 annos; e apenas se hia moderando o sentimento da sua morte.

1539.

distant increme factors and Triefo is a straint states of the S. Alexandra in the S. A

Fine thempted intended Eligible Transfer of Automotive Permanent of Automotive

There Neger with the Neger with the common terms of the Neger with the common terms of the common terms of

a Côrte de Roma para o fazerem Cardeal, e prometteo-se-lhe o Capello Cardinalicio á condição de revelar os segredos d'ElRei, seu amo, (\*) e elle, levando alguns papeis de importancia, se acolheo a Roma, onde foi bem recebido, e feito Cardeal.

ElRei indignou-se tanto desta deslealdade, que o mandou declarar traidor publicamente; privou-o de todos os Beneficios, degradou-o da Nobreza, e prohibio a todos os seus vassallos qualquer communicação com de 23 de elle, sobpena de incorrer quem a Janeiro tivesse na sua Real indignação. Vio- de 1542 se incurso nella o Conde de Portalegre, por eserever ao irmão, e foi preso na torre de Belém, onde esteve até ser solto a rogos da Infanta D. Maria, com a condição de ir pa-

<sup>(\*)</sup> Não consta, que houvesse condição tão infame. O Bispo foi-se sem licença, porque naquelles tempos muitos Prelados cuidavão ser isentos da autoridade Real; e assim partiu para Trento o virtuosissimo D. Fr. Bartholomeu dos Martires. O Bispo não entregou a ElRei o Sello da Puridade: os Povos tinhão requerido, que não se deixasse sair dinheiro, e os que armados delle ião pedir capellos cardinalicios. V. cap. 60 dos do Povo das Cortes de Evora 1473.

ra Arzila servir na guerra contra o Mouros, e merecer por seus services o esquecimento da sua culpa. Este excesso de severidade, que foi extraordinario em S. Alteza, fez bon effeito entre os Grandes. (1)

Casamento da Infanta D. Filippe, Principe de

Hespa-

nha.

Como o Imperador desejava apertar mais e mais os nós da alliança, D'. Ma- que havia entre as duas Corôas de ria com Hespanha, e Portugal, mandou pedir para casar com o Principe D. Filippe, seu filho a Infanta D. Maria, que ElRei lhe concedeo, e soi recebida por procuração, e levada alguns mezes depois a Hespanha, com grande saudade da sua Patria, é Familia, onde deixou os mesmos sentimentos. (2)

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Andrada p. 3. c.

<sup>(2)</sup> Sandoval. Andrada. Salazer de Men-

<sup>(\*)</sup> Castilho (no Elogio do Senhor D. J. 3.) o nota como um procedimento exorbitante, e feito contra pessoa álem da jurisdicção, e poderio Real! tal era a cegueira dos tempos! como se a ordem Episcopal anullasse os deveres de vassallagem. e irritasse es juramentos por Deos, que o Bispo fez ao seu Soberano como Portuguez e como official da sua Puridade.

ElRei tinha hum filho natural, Succesque houvera de D. Isabel Moniz, fi- sos dilha do Alcaide mór de Lisboa, a quem pozerão o nome de D. Duarte. S. Alteza havia feito Arcebispo de Braga. Este Principe veio então á Côrte, onde ElRei o agasalhou com ternura; a Rainha, e os Infantes com mostras de grande amizade: andava a este tempo em idade de entre vinte e trinta annos, distinguindo-se pelo seu saber, e Religião e juntamente pela grande noticia, que tinha da Historia. Estava escrevendo a de Portugal, quando veio a fallecer algum tempo depois com gran-bro de de sentimento d'ElRei, seu Pai.

Na India florecião as cousas dos Portuguezes; porque ElRei era mui attentado na escolha dos Capitães. que lá mandava : e sobre dar-lhes bons soldos, os premiava magnificamente. (\*) Em Africa contentava-se douça. Ferreras t. IX. f. 242. For entregue na Raya aos 23 de Outubro 1543.

(1) La Clede t. I. f. 709. 710. Andra-

de p. 3. c. 95.

(\*) E tambem os castigava quando cumpria severamente, como fez ao Governador D. Duarte de Menezes, por governar arbitrariamente: a Lopo Vaz de Sampaye, (alias muito benemerito) polas dissenções com Pero Muscarenhas: e ao celebre Nuno da Cunha mandava esperar Tom. II.

S. Alteza com sustentar o que possuia; mas ainda que os Portugueze fizessem assombros de valor, hião-se enfraquecendo, e descahindo insensivelmente, até que ElRei se vio obrigado a mandar levantar com grandes custos huma nova Cidadella em Alcacer, para a qual desejou alruma contribuição do Imperador, visto como esta obra era tão necessaria á segurança de Andaluzia, como á de Portugal. E fallando o Embaixador Portuguez sobre isso a S. M. Inperial, elle lhe prometteo concorrer para todas as despezas necessarias Neste tempo houve ElRei por bem acceitar a Ordem do Tosão de Ouro, de cuja acceitação se escusára até alli por certos motivos; e a quiz então receber; porque o Imperador a havia reformado. (1) (\*)

Cuidado no bem de scus vassallos.

Mas esta boa correspondencia d' d'ElRei entre as duas Corôas nunca fez com nas Ilhas com um grilhão, que seus gratdes serviços lhe não merecião. V. Barres D. 4. L. 10. c. 22. Couto D. 4. L. 6. c. 8 e 9. Mas a Lopo Vaz perdoou grande parte das penas, depois de estar 2 annos no Limoeiro, para onde fora com grilhões montado num jumento, levado pelo Terreiro do Paco.

(1) Sandoval. Ochoa. La Clede t. 2:

(\*) Recebeu o collar aos 6 de Julho de 1546 Andrade p. 4. c. 11.

# DE PROTUGAL. 355

que ElRei fosse menos attento a manter os seus justos direitos: e sabendo que Antonio Pesqueiro, mercador de S. Lucar, tratava clandestinamente com os moradores de Guiné, e do Brasil, encarregou a Lourenço Vasques de vigiar sobre isto. E fazendo-se o Pesqueiro á véla, foi Lourenco Vasques em seu seguimento; combateo-se com elle na altura das Canarias, e trouxe-o prisioneiro. O Archiduque Maximiliano, governava Hespanha em ausencia do Imperador, queixou-se altamente de lhe prenderem o Pesqueiro dentro dos Dominies de Hespanha, sem que o achassem fazendo commercio de contrabando: e ElRei movido das primeiras representações , que sobre isso lhe fez o Embaixador do Imperador, mandou soltar o Pesqueiro. e prender a Lourenço Vasques, mandando dizer pelo sen Ministro ao Archiduque, que obrava daquelle modo, não por entender, que Pesqueiro era innocente, e Lourenço Vasques culpado; mas para lhe mostrar com quanta pontualidade observava os Tratados, o desejava que os guardassem a seu respeito. (1)

<sup>(1)</sup> Andrada. p. 4. c. 37. (\*)

<sup>(\*)</sup> O Imperedor Carles V. engunou ao

D. Jorge, filho d'ElRei D. João o II., que se ausentára havia algum tempo descontente da Côrte, tornou a ella de seu moto proprio, e não obstante ter já 70 annos, perdia-se de amores por D. Maria Manoel, donzella da Rainha; e casaria com ella, se ElRei lho não estorvasse, motivo pelo qual este Principe tornou a retirar-se da Côrte. (1)

Leis S. Alteza, vendo que à opuleniteis, cia e ociosidade tinhão de algum que El-modo enfraquecido o Reino, e o Rei faz. deixavão sem defeza, ordenou, que todos os Fidalgos, cavalleiros, e escudeiros seus criados, e d'outros,

Senhor D. João 3 seu cunhado neste caso; e mais quando ElRei pertendeu o casamento da Rainha de Inglaterra, Maria a sanguinaria, para o Infante D. Lniz, e quando quiz o favor do Imperador para ser eleito em Papa o Cardeal D. Henrique, como se verá nas Memor, dos Varões Ill. do appelido de Tavora, o que refere Lourenço Pires de Tavora negociador infeliz nestas cousas, e na negociação do subsidio Ecclesiastico em tempo do Senhor D. Sebastião, sobre a qual se pode ler o Parecer do Doutor João Affonso de Béja mui bem pensado e bem falado. (1) Faria e Sousa. La Clede t. II. f. 4.

que podião ter escudeiros tivessem armas, e cavallos; e se cada um destes tivesse mais de 100% réis de renda, tivesse por cada 100% um arcabuz, e corpo d'armas, para servir com 1, ou mais homens de pé, segundo a renda. Fez outra Lei, em que defendeo as bestas muares, para haver Cavallos em abastança, e não degenerar a boa raça, que havia no Reino, e sempre fôra mui estimada. (1) Prometteo tambem certas recompensas aos que matassem lobos, tanto para destruir estas feras, como para excitar a actividade, e valor entre os do povo. Mas além destas fez huma Lei, que a pezar das boas intenções de S. Alteza, teve as consequencias mais funestas. (2)

(2) Andrada. p. 4. c. 53. As leis sobre os cavallos, e lobos são de 7 de Agosto

de 1549.

<sup>(1)</sup> Mandou castrar os burros, e os cavallos, que não fossem de murca de seis palmos. (\*)

<sup>(\*)</sup> Elle criou os terços milicianos com coroneis, e os fazia exercitar aos dias de guarda até com exercicios de arcabusaria e artilharia. Castilho Elog. de D. João 3. nos Panegyr de Barros ediç. de 1791. pag. 300.

Até este tempo, de que escrevemos, costumava ElRei assinar, e fazer o expediente dos despachos, e
mostrára grande discernimento na escolha dos Ministros, que o servião;
mas como não podia abranger a tudo, delongavão-se ás vezes os negocios. Pelo que S. Alteza houve de
adoptar o methodo, seguido em Castella, de incumbir a diversos Conselhos o expediente dos negocios, ao
qual, hum discreto Historiador Portuguez attribue a decadencia do Reino (\*) porque introduzindo-se logo
nestas corporações as desordens da

<sup>(\*)</sup> Outros polo contrario pensão, que o bom Soberano deve ter uma attenta vigilancia e inspecção geral sobre os negocios, e não querer fazer tudo por si, pois que um só homem não póde soffrer tanto trabalho, e elle, e os poucos, de que é necessario se componha o seu conselho privado, mais facilmente se podem enganar em negocios tão desvairados, se a informação não vier por officiaes de corporações, que se honrem de corresponder á grande confiança, que nelles saz um Rei pai, e pai desvelado dos seus Povos. V. Esprit des Loix L. 8. c. 6. contra as peitus, executem-se as leis severas, que temos: os priguiçosos aposentem-se para dormir a seu gosto com a barriga vasia.

desunião, irresolução, e as peitas, os negocios, que até então andavão retardados, ou se não despachavão, ou erão despachados com tal pressa, que se não observava a justiça; de sorte que ElRei veio quasi logo a entender o mal, que fizera a si, e aos póvos; mas tarde para se remediar a respeito destes, como depois o veremos. (1)

Por morte do Papa Paulo III. Succesordenou ElRei ao seu Embaixador, sos vaque fizesse, quanto lhe fosse possi-rios. vel, por elevar o Cardeal D. Henrique à Cadeira Pontificia; e pedio ao Imperador, e a ElRei de França, que savorecessem a eleição do Cardeal Infante, seu irmão, por entender, que estes Soberanos lhe não negarião esta boa obra, a respeito das correlações, que tinha com hum, e da alliança, que de muito atraz sub-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. O que ElRei fez em Junho deste anno de 1549 foi mandar que passassem mais alguns negocios por Provisões do Desembargo do Paço, sem irem á Real assinatura; e mandou taxer soldadas, e mantimentos, que tinhão subido a grandes preços, com o augmento das riquezas, e luxo. Mas o negocio das taxas não se podé concluir por aggravos dos lesades. Andr. 4. p. c. 54.

sistia com o outro. Mas ambos lha prometterão, e ambos o enganárão, sahindo eleito em Papa o Cardeal del Monte, que tomou o nome de

Julio III. (1)

Como o belhão de Portugal tinha mais valor intrinseco, do que
era o legal, hião-no levando pouco e pouco do Reino. E hum dos
Conselhos novamente creados teve a
lembrança de mandar lavrar dinheiro
de cobre em peças menores e de maior
valia. Feita esta operação, não faltou quem falsificasse este dinheiro, e
introduzisse grossas quantias de moeda falsa de cobre, que trocavão por
ouro, e prata, levando para fóra as
moedas destes metaes. (2) Póde mui-

<sup>(1)</sup> Sandoval. La Clede t. I. f. 17. V. a nota a folhas 355.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. V. este facto mais direitamente referido em Andrad. p. 4. c. 59. com esta moeda nova mandou se fizessem os pagamentos na forma da orden. L. 4. T. 21. com a limitação dos pagamentos dos páes estrangeiros, e das letras cambiaes. No anno de 1572 reinando El-Rei D. Sebastião foi necessario tambem reduzir o valor da moeda de cobre; as peças de 10 a 3 reis, porque os estrangeiros introduzião cobre de falso cunho, e sacavão a prata e ouro trocados por co-

### DE PORTUGAL. 361

to bem ser, que ElRei não fosse bem informado a este respeito, nem da fraude, que se lhe fazia; mas o bom juizo, com que de ordinario acertava tudo, devêra obrigallo a consultar pessoas, que entendessem da materia, e aproveitar-se de seus conselhos.

Os Piratas Turcos, e Francezes infestavão por estes tempos as costas de Hespanha, e de Portugal; polo que ElRei formou o projecto de atalhar a estas desordens, mandando sahir guarda-costas contra elles. Mas reflectindo, que nada remediaria com isto, se não fizesse bons regulamentos, ajustou-se com o Imperador, que tambem mandára armar outros taes navios, que os Officiaes Hespanhoes, e Portuguezes trocassem reciprocamente os seus regimentos, de sorte que não podessem fazer seus proveitos sem cumprirem ao mesmo tempo com as suas obrigações. (\*)

15:

bre. Em 1551 o Papa Julio 3.º a instancias d'ElRei uniu á Coroa os Mestrados das tres Ordens Militares, de que os Senhores Reis ficárao sendo Gran-Mestres até agora.

(\*) O Imperador fez guardar a costa de Hespanha, e do Mediterraneo, ElRei pe D. João de Portugal com a Infan-Joanna de Castella.

Casa-

Princi-

mento do cipe de Portugal D. João em idade para casar, pôz S. Alteza os olhos na Infanta D. Joanna, filha do Imperador, e sobrinha sua por parte materna, e da Rainha D. Catharina por parte do Pai da Infanta. Este casamento ajustou-se em breve tempo, e a Princeza teve em dote trezentos e sessenta mil cruzados. e pelos fins de Novembro foi recebida na fronteira pelo Duque de Aveiro, e pelo Bispo de Coimbra. El-Rei veio encontralla, logo que ella entrou em terras de Portugal, e a acompanhou a Lisboa, onde se celebrarão as vodas com hum esplendor, e demonstrações de prazer tão magnificas, que nunca se vírão d'antes outras taes neste Reino. (1)

No anno de 1552, sendo o Prin-

Negocios externos.

Ordenados os negocios domesticos, entrou ElRei a entender nos externos, e mandou á India muitos mancebos nobres de talento com bons ordenados, e promessas capazes de

a de Portugal até ás Ilhas, com ordens aos seus officiaes de se auxiliarem contra os Corsarios Africanos, e Francezes. Andrad. p. 4. c. 91.

<sup>(1)</sup> Andrada, Sandoval, Faria Ferreras t, IX, f. 335.

animar as suas esperanças. Entre elles passou (\*) áquelle Estado o celebre Luiz de Camões, que cantou os illustres feitos dos outros, a quem não cedia em merecimentos. Na Africa bião os Mouros ganhando terra; porque ElRei havendo por impossivel seguir o projecto de seus predecessores, começou a limitar-se á conser-- vação das praças maritimas, que lá tinha: e posto que isto desagradava á maior parte dos seus vassallos, requeria-o a necessidade das coisas. segundo parecia; porque as despezas com agente, e o consumo desta, excedião a quanto Portugal podia supprir ainda nos tempos, e estado mais florentes. (\*\*)

A alegria, que se causou do ca- Mortedo samento do Principe, augmentou-se Princi-

Principe,e nas cimento d'ElRei D. Sebastião,

<sup>(\*)</sup> Em 1553, e voltou a Lisboa em D. Se-Abril de 1569, no anno da grande peste; aperfeiçoou a Lusiada, que imprimiu em 1572. Filippe 2.º (e 1.º de Portugal) quando veyo a Lisboa em 1581 se informou delle para o premiar, mas era morto em 1579. V. Couto Dec. 8 c. 28.

<sup>(\*\*)</sup> Neste anno obteve S. Alteza do S. P. Julio 3 um breve, para que seus vassallos não fossem obrigados a ir pleitear fora dos limites do Reino, e na Curia Romana. V. a Orden, L. 2. T. 13 prinç.

1554

bem depressa com a prenhez da Princeza. Mas com igual brevidade x trocou em nojo; porque o Principe houve-se com tanto excesso nas funções matrimoniaes, que se lhe alterou á vista de olhos a saude, e quando apartárão delle a Princeza com côr de pouparem a saude de sua Esposa, já o remedio chegou tarde; e a febre lenta, que o hia definando, cresceo a ponto, que o levou aos ? dias de Janeiro de 1554 em idade de 17 annos. (1) Este Principe além da gentil presença, era dotado de discrição, e valor, de sorte que soffria mal seu avo D. Pedro Mascarenhas, hum dos homens mais sábios. e capazes daquelle tempo; e por contentarem o Principe, fizerão a D. Pedro Vice-Rei da India, para onde foi violentado. (\*) ElRei por encobrir à Princeza a morte do Principe. seu marido, foi visitalla vestido de gala, e ella deo á luz em dia de S. Sebastião, aos 20 de Janeiro, hum filho, a quem pozerão o nome deste Santo: (2) e depois dos dias do re-

<sup>(1)</sup> Ochoa. Andrada. Ferreras t. IX. f. 346.

<sup>(\*)</sup> Couto Decad. da Asia 5. L. 6.

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa. Ferreras. l. cit.

gimento, quando soube da morte de seu Esposo, mostrou-se inconsolavel, ate que em Abril partio para Hespanha a tomar posse da Regencia desta Monarchia, (1) e cuidar na creação do Principe D. Carlos (\*) seu sobrinho, filho do Principe D. Filippe, que estava de partida para Flandres, a fim de se receber com a Rainha Maria de Inglaterra. (2)

D. Pedro da Cunha, que anda- Desbava d'armada na costa do Algarve com rate do cinco navios, e quatro galés, saben-rio Hado que Hamet Arraes, famoso Cor- met. sario Mahometano, andava na bahia de Tavira com oito galés, fez-se á véla para o ir combater; mas achando o vento contrario, forão-lhe inuteis os navios; e assim mesmo deo no inimigo, que lhe oppunha forças dobradas. Os dois Almirantes accommetterão-se bravissimamente : e

(1) Andrada. Sandowal.

(2) Os Inglezes lhe chamárão a sanguinaria, e mereceu o titulo, aquelle espirito analogo ao primo seu marido.

<sup>(\*)</sup> Este é o infeliz Principe, que El-Rei seu pai depois mandou matar; exemplo imitado por Pedro o Grande da Russia. V. a sua Historia por Voltaire.

não houve outro, que se lhe avantajasse em virtude, luzes, penetração,
valor, e generosidade. (1) As disputas dos Nobres, ácerca das graduações, e precedencias tinhão tido por
vezes funestas consequencias; pelo
que S. Alteza pôz nesta materia a
ordem, que depois se guardou; e
atalhou a estas desordens, e dissensões. Depois reformou a Universidade de Coimbra, e a repôz em todo
e seu esplendor, mandando vir Professores de París, para instruirem a
mocidade. (\*)

Morte d' ElRei D. João III.

Este Monarca tinha na mente outros projectos, e principalmente

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Andrada. Por estes tempos mandou ElRei á Bahia algumas donzellas de bom nuscimento para casarem, e estabelecerem melhor a Colonia. Maris Dial V. de D. João 3.º

<sup>(\*)</sup> Andrada Chronica D. J. III. Alguns destes professores forão Portuguezes como Teive, Gouvea, e outros mestres de Ferreira, Camões, e dos melhores engenhos que florecerão naquelle seculo de ouro da Litteratura Portugueza, muitos dos quises se illustrarão muito fora da Patria, em bellas letras, Jurisprudencia, Theologia etc. Taes forão Antonio de Gouvea, Quehedo, Osorio, Azambuja, Diogo de Paiva de Andrade etc.

tocantes á reforma das Ordens Religiosas, em que já dera largos passos. Mas examinando a fundamento as coisas do Reino, achou, que seus vassallos tinhão soffrido graves damnos, por elle ter deixado a sua direcção aos Conselhos, e Tribunaes, que creára; com o que se affligio em extremo. Neste anno de 1557 foi S. Alteza accommettido de huma especie de apoplexia, da qual não melhorou, senão para se dispôr a morrer christamente, e acabou a vida com muita tranquillidade, e resignação aos 11 de Junho, com grande sentimento de seus póvos, que experimentárão huma perda irreparavel na da sua vida. Tinha ElRei quando falleceo, 55 annos, dos quaes havia reinado 35; e foi sepultado com huma pompa extraordinaria no Convento de Belém, ao qual fizera grandes beneficios, para desempenhar fielmente as intenções d'ElRei D. Manoel, seu Pai. (1)

<sup>(1)</sup> Vasconcellos. Mayerne. Turquet. Suppl. de Mariana. Andrada. Faria e Sousa. La Clede ubi supra f. 35. Ferreras t. IX. f. 393. ElRei D. João III. foi de estatura mais que mediana, e algum tanto gordo; teve os olhos azues, e vivos, o semblante grave, mas amavel; de sorte Tom. II.

Acclama-se ElRei D. Se-

Pola morte inesperada d'ElRei D. João III. veio a pertencer a Co-

bastião. drada. Faria. f. 35.

que a quem o via inspirava ao mesmo (1) An-tempo amor, e acatamento. (1) Em quanto moço, fallava muito, e mui depresa; mas antes de subir ao Throno, tratou de La Cle-remediar estes defeitos, e teve nisso tal de t. II. maneira, que o conseguio. A sua religio era sólida, sem mescla de supersticão: e favoreceo muito os Jesuitas, porque esta Religiosos a principio erão de costumo mui regulares, e declamavão incessantemente contra o luxo, e contra os enrede fradescos, de que ElRei não gostava. S Alteza seguindo as maximas de seu Pai. e de seu Avô, procurou sempre viver en boa harmonia com a Côrte de Roma, e alcançou della Bullas para reformar as Ordens Mendicantes, em cuja execução foi muito diligente, a pezar dos clamora dos seus alumnos, que o não inquietavão, tendo S. Alteza a seu favor o Nuncio de Papa, os Bispos, os Jesuitas, a Nobreza, e o Povo, de sorte que elles a set pezar se sujeitárão á reforma. (2) (\*) S. Alteza creou a Meza da Conscien-

(2) **Os** mesmos Autho-TES, C Vasconcellos.

cia, e Ordens, na qual se examinavão to-

das as sentenças dos Tribunaes Civis. (1)

<sup>(\*)</sup> E até conseguiu a graca absolvido (em 1543) polo Provincial de S. Domingos das excommunhões incorndas por largar Arzila, Zafim, Azamor, e Alcacer, que não podia conservar!!! /

<sup>(1)</sup> As revistas das sentenças dos Tribe-

#### DE PORTUGAL. 371

rôa a ElRei D. Sebastião, seu neto, em idade de tres annos; regendo,

se erão conformes ás regras da equidade, e anda lhe annexa a inspecção das Ordens Militares, das quaes a de Christo pôz El-Rei em hum grao de explendor conveniente á sua dignidade. (1) Este Rei ama- (1) Fava tanto os seus vassallos, que não houve ria. La cousa, que o obriguese a carregallos de Clede t. tributos, e se os Ministros lhe suggerião. II.f.36. que o fizesse, dizin-lhes: Vejamos primeiro, se ha necessidade de dinheiro, e examinada esta dúvida, tornava: Agora saibamos, quaes são as despezas superfluas: assim que a economia foi no seu Reinado a reserva, com que acudia ás necessidades extraordinarias. (2)

(2) Fan

naes nunca pertencerão á tal Meza da Sousa Consciencia, que tem outros officios. A (\*) ella se annexou a Mesa das Ordens militares, depois que os Mestrados dellas se unirão á Coroa, por mui justos metivos com que o Infante D. Luiz o persuadiu ao Senhor D. João III. querendo antes o bem do Estado do que aquella diguidade. que de ordinario só se conferia então aos Înfantes, e podéra pertender para si. Maris.

(\*) Ellas forão tees, que S. Altera não tendo meios de acudir a ellas com as riquezas de Guiné, e da Asia, falliu de credito, e houve de crear padrões de jua favor des estrangeires seus credores, assentados na cues da India, que depoja em tanto o Reino sua avó, a Rainha D. Catharina, que o fez com

Foi S. Alteza dotado de excellente memoria, e tão prodigiosa, que achando-se

em Coimbra, e lendo-se-lhe os nomes de todos os estudantes. El Rei os conservou na lembrança, e foi chamando cada hum pelo seu. (1) Premiava com discrição; (1) Ose dando pouco, dizia que mais dera, se mesmos não tivesse de dar a tantos. Gostava de Authores. An-vêr os Nobres junto de si: e todavia não creou officios novos, nem abolio os anti-Vascongos; nem os accumulava no mesmo sujeito, porque tinha, que hum só officio jurto aos negocios de cada hum bastava para o occupar. (2) Foi muito exacto pos pontos de Ceremonial, e nas occasiões ex-La Cle- traordinarias chegava a sua magnificencia ao ultimo auge. Mas ordinariamente andava vestido com roupas ordinarias, e vivis familiarmente com os que o servião em casa. Os Grandes conhecião-no, e sabiá muito bem, que S. Alteza considerava s grandes Ceremonias, como outras tanta mascaradas, onde cada qual devia fare bem o seu papel, para divertir o poro, e depois deixar com os vestidos todo o ar, e mascara theatral. El Rei edificou,

ria e Sousa.

drada.

cellos.

drada.

de.

se não pagárão mui pontualmente. V. Cs. tilho Elog. de D. João 3. com os Pane gyr, de João de Barros 1791. pag. 294

e dotou muitos Hospitaes, alguns Recolhimentos para mulheres, e acabou tods as obras, que seu Pai tinha principiado. (3)

## DEPORTUGAL. 373

grande prudencia, e moderação. (1) Os Mouros, que se lisongeavão com a esperança de poder cobrar dos Portuguezes, durante a menoridade d'El-Rei, as praças, que estes ainda

Nos primeiros annos fez tão acertada escolha de Ministros, e corrêrão as cousas tão bem, que julgou, que sempre levarião a mesma ordem, ainda que elle não entendesse nellas como dantes. Mas a este respeito enganou-se a sua ordinaria prudencia, e quando veio a conhecello, de tal sorte lhe pezou que disso veio a enfermar. Numa cousa porém excedeo aos seus predecessores, e foi, que pacificando as dissensões entre os Nobres, e reconciliando as Principaes Familias, ou limitando talvez alguns dos seus privilegios, nunca deixou de os conter nos limites de seus deveres, tratando-os com attenções em público, e em particular com familiaridade. Os Reis (1) seus vizinbos tiverão-lhe (1) La sempre respeito, e buscárão a sua amiza- Clede t. de, porque ainda que S. Alteza era aman- II.f. 37. te da paz, sempre se conservou aparelhado, para lhes fazer guerra, quando cumprisse.

(1) Juan de Baena. Pareda, Epitome de la vida &c. de Don Sebastião Rei de Portugal. Barbosa. Memorias d'ElRei D. Sebastião. Menezes Chron. d'ElRei D. Sebastião Parte 1. Fr. Manuel dos Santos. Historia Sebastica. Portugal cuidadoso, e

Jastimado.

conservavão em Africa, pozerão cerco a Mazagão: mas a Rainha soccorreo esta praça com tal diligencia, e prometteo tantas recompensas aos que desempenhassem bem as suas obrigações (\*) que os Inficis, não obstante

<sup>(\*)</sup> Consta que esta Sénhora conhecendo o caracter Portuguez só lhes dice — de udi filhos d Praça d ElRoi, que está es perigo, e que os fidalgos, e Capitás velhos, que não tinhão navios, ou pósta, se embarcávão por voluntarios, e sem os herdeiros das camas grandes, de manera que foi necessario mandar-lho probibir. (\*)

<sup>(\*)</sup> A Rainha quiz deixar a Regencie por desgostos, e recolher-se no Convente da Esperança no 3.º anno da sua Regescia (1560), e a este proposito escrere nos tres Estados do Reino : estorvário-la as sabias representações dos Bispos, priscipalmente do sabio Bispo de Silves Jernymo Osouro, ou Osorio, e o de Leins D. Antonio Pinheiro, e outros; e o Se nado de Lisboa, mas logo em 1562 a renuncious perante os tres Estados no Cardeal, seu cunhado, sem embargo do testamento d'ElRei, que mandava, que regesse até seu neto ser de 20 annos: ma o Cardeal, e os mestres d'ElRei a desgostárão no modo de o educar, que es sabio Ayo D. Aleixo de Menezes ignalmente reprovava. A renuncia foi feita =

### DE PORTUGAL. 375

terem oitenta mil homens de peleja, forão obrigados a levantar o cerco.

Esta illustre defeza foi a principio mui elogiada, como huma prova da capacidade, e prudencia da Regente: mas pouco e pouco a aversão natural, que os Portuguezes titinhão ao governo de huma Senhora. e principalmente de huma Hespanhola, manifestou-se tão visivelmente, que ella resignou de moto proprio a regencia no Cardeal D. Henrique, seu cunhado, tio d'ElRei, e se retirou a hum Convento, entendendo todos, que o Cardeal se não desgostou desta renuncia. (1) O novo Regente escolheo para aio d'El-Rei a D. Aleixo de Menezes, e para Mestres ao Padre Luiz Gonçalves da Camara, com outros dois: (\*) e ainda que era consummado na

Cortes de Lisboa aos 23 de Dezembro de 1562, requereu-se que ElRei casasse em França, e offerecerão os Povos 100 crusados de subsidios. Menezes Chron. de D. Sebast. c. 102.

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa.

<sup>(\*)</sup> D. Aleixo de Menezes já ficou nomeado aio por ElRei D. João III. Chron. d'ElRei D. Sebastião por D. Manoel de Menezes cap. 23. O Cardeal fez eleger es

direcção dos negocios, predomias va nelle o amor da paz, e da jutiça. Por onde a Nação em geral, e particularmente a Cidade de Lisboa, enriquectrão gradualmente, e os Portuguezes vião cada dia mais embellezados a suavidade do sen governo. (1)

Caracier d'-ElRei, e vicios da sua educação,

Quando ElRei chegou á idade de quatorze annos, dispôz-se o Cardeal a entregar-lhe o governo. Os Historiadores varião ácerca da espacidade deste Principe, dizendo huns, que era hum prodigio, os

mestre durante a Regencia da Rainha Barbona Memor. d'ElRei D. Sebustião P. 1. L. 1. c. XV. n. 132. pag. 207. Vejãose as fallas do sabio D. Aleixo de Menezes (nus Memorias de Barbosa, e na Filosofia de Principes tomo 1.) que o caracterisão bem.

(1) Em 1560 pedirão os Regentes Bulla para se tirar subsidio de 50% crusados por anno para uma armada, que haviso de pagar os Ecclesiasticos, allegando pobreza d'ElRei. Concedeu-a o Papa com onerosas condições, que nella se lem. V. Barbosa Memorias t. 1. l. 2. c. 9: e o energico parecer do Doutor João Affonso de Béja á cerca desta negociação, ou graça nas cit. Memorias c. 9. n. 85. e nas Provas da Deducç. Chronol. relativas ao Reimado do Senhor D. Sebastião.

tros, que lhe faltavão de todo os talentos, e talvez o uso da razão. O que parece certo he, que ao principio da sua mocidade tinha muita viveza de espirito, e huma curiosidade insaciavel de saber todas as Sciencias, a qual podéra aproveitarse, para crearem hum Soberano bom, e hum grande Rei. Mas os que o educavão, deitárão a perder estas boas qualidades querendo aperfeiçoallas; o que fez com que o Principe procedesse talvez com tanta extravagancia, que a tiverão por effeito da sua incapacidade: eis-aquí o que vamos a explicar agora. (1)

Os Mestres do Principe insinuárão-lhe, que a principal qualidade de hum Rei he o valor, dando-lhe juntamente a entender, que este consiste no desprezo dos perigos, em triunfar delles, e não os evitar: que a Religião prescreve hum odio implacavel aos Infieis, de sorte que desde

<sup>(1)</sup> La Clede t. II. f. 50. 51. Faria e Sousa. Cit. fallas de D. Aleixo de Menezes, obra de grande mestre d'Estado, e muito hem escritas. V. em Santos Hist. Sebastica. L. 1. c. 24. o que os Jesuitas dizião a ElRei á cerca de seu avô, e Menezes Chron. de D. Sebastião p. 1. c. 20.

que o Principe teve uso de razão, sempre ardeo em desejos de dar provas da sua intrepidez, e do mortal aborrecimento, que tinha ao Mahometanismo, por entender que nisso estava o verdadeiro zelo da Religião Christã. (\*)

Em quanto ElRei foi menor, governou-o o Cardeal por meyo de seus Mestres, e dos que o servião, a quem o Regente consentia inspirarem a seu sobrinho os principios, que elles querião. (1) Mas depois

<sup>(\*)</sup> Os Jesuitas fizerão absolver de excommunhão ao Senhor D. João 3 seu avô, por largar os lugares de Africa, que o Reino não podia conservar com as grandes armadas e despezas da India, como se a impossibilidade fosse peccado, e se El-Rei não applicasse tudo á propagação da se no Oriente em cuja gentilidade se fazia mais proveito, que nos Muhometanos de Africa. com semelhantes idevas desacreditárão o avô no conceito do neto, e lhe inspirárão desejos de empresas descomedidas, que levárão o infeliz Monarca, e a flor da nação sacrificada á mais heroica lealdade, a morrer, ou a cativar em Africa. Todo bom zelo deve ser registado com a prudencia, e a dos padres era valer, e mandar adulando a teima do sea Soberano. (1) Vejão-se as follas de D. Aleixo de

#### DE PORTUGAL. 379

que tomon o governo, nos primeiros tres annos os Mestres, e os da sua facção servírão-se da sua valia em seu proprio beneficio, e não só lhe representárão o Cardeal como suspeito, mas tiverão a ousadia de propor a este Prelado, que renunciasse o Arcebispado. (\*)

Poucos Reinos se tem visto mais Enredos enredados, que o de Portugal, du de seus Minis-

Ministros, e priva-

Menezes, que pintão bem este Principe, dos. e os seus mestres; e profetizarão á risca os mules, que lhe succedêrão. Filosofia de Principes tomo 1. ou nas Memorias d'ElRei D. Sebastião, e na sua Chronica

parte I. por Menezes.

(\*) No 2.º anno do seu Reinado, em quarta feira a Trevas, 6 de Abril de 1569 suiu ElRei de repente de Almeirim, onde tinha determinado demorar-se, por fugir a sua avó, que lhe instava se casasse, do que era dissuadido por quem lhe inspirava pedir a Deos sómente, que o fizesse mui casto, e zeloso da propagação da fe, o que tudo devia, e podia ser dentro dos limites da lei de Deos, e das obrigacões de Rei Christão, e casando: mas os seus arbitrios erão sempre extremos: o Imperador Carlos V. não desesperava por tanto da successão á Coroa de Portugul, e mandou praticar nisso a Rainha por S. Francisco de Borja, do que ella se indignou muito.

rante o Reinado d'ElRei D. Sebastião. A Rainha, sua avó, e o Cardeal, seu tio, tinhão certamente a respeito d'ElRei as melhores intenções; mas não se querião bem, e por isso procurando mutuamente destruir hum ao outro no conceito d'El-Rei, fizerão que S. Alteza cahisse nas mãos de taes pessoas, que forão causa da sua perda, e da ruina deste Reino. Martim Gonçalves da Camara, irmão do Mestre, e valido d'ElRei, com Luiz Gonçalves da Camara, (\*) fez que S. Alteza privase da sua graça o Secretario de Estado, Pero de Alcacova, que o servíra muito

<sup>(\*)</sup> Jesuita seu mestre, que mandara como confessor, o que ensinava como mestre. O Cardeal o havia dado a seu sobriuho para desbaratar a autoridade da Rainha sua cunhada com o Principe sen pepilo, e o apartarem della, e da sua obediencia. V. Barbosa Memor. c. 13: e a final o mestre e seu irmão fizerão que ElRei em 1568, logo que tere 14 annos, se descartasse do Cardeal. Então o grande ayo D. Aleixo de Menezes, vendo o Principe abandonado, e entregue a tão máos conselheiros se despediu do seu Real criado, com a profetica, e sabia falla, que tras Barbosa t. 3. c. 11. pag. 89. e a Filosofia de Principes tome 1.

# DEPORTUGAL. 381

tempo com talentos, e que sem a ambição desmedida, que tinha, fôra digno de ser primeiro Ministro, cargo de que tomava, e se revestia de todas as exterioridades. Este homem supportou constante a sua desgraça, e contentou-se de dar a conhecer á Côrte os enredos, com que o privárão do seu officio, e o como era possivel fazer descarregar o golpe sobre a cabeça dos que forão authores da sua infelicidade, (1) e depois retirou-se, deixando à suas lições o tempo de fazerem effeito, o que ellas obrárão tão efficazmente, que em breves dias tudo foi na Côrte desordem, e confusão.

D. Alvaro de Castro, que era dotado de muita discrição, e valor, entrou a privar com ElRei pela conformidade de suas inclinações; e induzio S. Alteza a fazer huma viagem ao Algarve, com o pretexto de examinar o estado da terra, das praças, e portos de mar. E quando se vio só com ElRei, depois de lhe mostrar muitas coisas, de que antes não formava justo conceito, abrio-se com S. Alteza, e deo-lhe a entender, que Martim Gonçalves, e os

<sup>(1)</sup> Juan de Baena. Pareda.



Jesuitas, com quem consultava, não sabião nada do governo; que lheor tragavão a fazenda em infinitas intituições inuteis, que fizerão, e que a bem dizer elles erão os Reis de Portugal, e S. Alteza ministro de seus alvitres. Disto se espantou El-Rei muito á primeira, mas ponderando com mais repouso, voltou a Lisboa, tão inimigo dos Jesuitas, quanto d'antes lhes era propicio. (\*)

<sup>(\*)</sup> Não apparece acção, em que Elka D. Sebastito mostrasse esta inimizade. De 1569 é uma lei sumptuaria sobre as me-285, e vestidos. Este mesmo anno escreveu aos Bispos observassem os Decrets do concilio de Trento ainda que lesive da Jurisdicção Regia, conselho que to podia sair de cabeças Jesuiticas; pois e escandalo que causárão alguns decretes (não em cousas de dogina) obrigárão o S. P. a escrever a ElRei, que os ditos Decretos disciplinares terião vigor, salvos os direitos dos Soberanos. V. Barbosa Memor. tomo 3. l. 1. c. 17. e a Bulla de S. Pio V. de 5. de Jan. de 1570. Neste anno mandou ElRei separar dus rendus da Universidade a porção, que se deu am Jesuitas entregues já do Real collegio des artes de Coimbra, porque alguns professores delle havião sido presos na Inquisicão. As opposições da Universidade não podérão resistir á prepotencia do P. Luiz Gonsulves, e de seu irmio tio validos.

#### DE PORTUGAL. 383

D. Alvaro conhecendo de si, que era incapaz de governar bem, e que tinha feito com que ElRei o conhecesse tambem, foi causa de se tornar a chamar o Secretario Alcaçova, e de se lhe dar entrada no Conselho do Estado (\*) o qual Secretario fez crer a S. Alteza, que D. Alvaro se lhe queria avantajar no valor, e deste modo o deitaria a perder, se a morte, que lhe sobreveio, o não livrasse do desfavor d'ElRei. (1)

Expostos assim em summa os enredos da Côrte, vamos a narrar com
miudeza as acções do Reinado d'Elmiudeza or
miudeza or
miudeza as acções do Reinado d'Elmiudeza or
miudeza or
miudeza as acções do Reinado d'Elmiudeza or
miudeza or
miudeza or
miudeza as acções do Reinado d'Elmiudeza or
miudeza or
miu

(1) Paredu. Faria. La Clede t. II. f. 55. Mayerne. Turquet.

<sup>(\*)</sup> Ao Conselho d'Estado mandava El-Rei vir ás vezes o capateiro Santo Simão Gomes: outras o ouvia dando-lhe assento em cadeira rasa! (Telles Chron. da Companhia t. 2. l. 5. c. 46. n. 2.) N. B. que o titulo de Santo era canonização Jesuitica, e do vulgo.

que se dessem á execução. (1) E como era amigo das coisas tocantes á guerra, e de andar por mar, a fim de satisfazer a esta sua propensão, tentou passar á India; mas Pero d'Alcaçova, que não tinha desejos de o acompanhar, deo-se tal geito, que o inclinou a ir fazer guerra á Africa. Por onde quando Filippe II. de Castella o convidou para entrar na liga contra o Turco, ElRei se escusou disso, dando por motivo de o não fazer os estragos, que com a peste sobrevierão a seus Estados, e que estorvavão a boa vontade, que tinha de o ajudar.

Dizem tambem, que S. Altea se escusou de casar com Margarida de Valois, irmã de Henrique III. de França, ainda que o Papa lhe mandou hum Legado, para instar com elle que o fizesse (\*) He verdade,

<sup>(1)</sup> Mandou fazer uma compilação des leis extravagantes, a qual fez Duarte Nunes de Leão, e ElRei lhe deu força de lei por uma de 14 Fevereiro 1569 reimpressa ultimamente pela Universidade de Coimbra.

<sup>(\*)</sup> Os Tres Estados o havião requerido já em 1562: o Abbabe Barbosa culps neste artigo a irresolução do Cardeal Regente. *Memor.* t. 2. l. 1. c. 20. n. 147:

que hum célebre Historiador Francez refere isto d'outro modo, que

e 148: depois se praticou em casar El-Rei com a Archiduqueza D. Isabel que Filippe 2 queria para si; em 1566 exhortou o Papa que se fizesse este casamento em Allemanha, desviando o de França: mas em 1569 casou Filippe 2 com a dita Archiduqueza Isabel de Austria, e persuadia que ElRei casasse com Madame Margarida de França, o que ElRei absolutamente recusou por declaração de 18 de Setembro de 569. (\*)

<sup>(\*)</sup> Apezar da dobrez, com que se houve nestes casamentos de seu sobrinho El-Rei Filippe 2.º, em 1575 partiu Pero de Alcacova Carneiro, como Embaixador, a pedir a filha mais velha do dito Rei para esposa de seu amo o Senhor D. Sebastião. Filippe 2.º que já de muito atraz esperava a successão eventual, por falta de herdeiros, á Corôa de Portugal, desviou o casamento, fingindo crer, que ElRei era ou impotente, ou totalmente averso a mulheres, sem embargo do que coutra a supposta impotencia lhe escrevia seu proprio Embaixador, o Conde de Portalegre, em officio de 29 de Março de 1576. (Barbosa Memor. t. 4. l. 1. c. 1. e 2. Santos Hist. Sebast. l. 2. c. 25.) Nos estoryos destes casamentos culpárão muito os Jesuitas, por quaesquer motivos que fossem dirigidos, ou para predominarem sós o animo d'ElRei, ou para servirem á Corte Tom. II. Bb

faz muita honra a ElRei D. Sebastião, mas os Escritores Portuguezes,

de Hespanha, que desvanecen os casamentos na sua familia, e com ideyas falsa fez baldar o de França, até por Bulla do Papa, que tão mal aproposito ingerido nestes perocios, o deseconcelhon a find nos Breves de 25 de Setembro de 1506. ao mesmo passo que o Embaixador Lorenco Pires de Tavora aconselhava não a devia praticar no casamento com a Ar chiduqueza de Austria, por não irritars Corte de França, que nos umencava gue ra. por causa das nossas conquistas de Brasil, em que queria ter parte. A isputación feita aos Jesuitas então, escrevel o Provincial de Austria Lourenço Magis a S. Francisco de Boria, que era Genl da Ordem: e com effeito elles creárão El-Rei e o tratavão como a um novico (V. Telles Chron. da Companh. t. 2. 1. 6. a 47.1 A Senhora Rainha D. Catherina che gou a queixar-se delles por estes respeite ao Geral S. Francisco de Borja, e excluit o confessor Jesuita: mas os validos d'El-Rei Martim Gonsalves da Camara, ce confessor Luiz Gonsalves, por se desenbaracarem da Rainha fizerão-lhe dizer da parte de seu neto, que não podia casar, porque S. Alteza comia as rendas das Rainhas, e ElRei não tinha mais para marter as despezas da esposa, que tomase; e que se conciliaria tudo, recolhendoa Rainha sua avó ao Convento da Made de Deos. Barbosa t. 3. l. 2. c. 1. Cheget

1574

e Hespanhoes, mostrão-se tão bem informados neste ponto, que fora injustiça negar-lhos o credito, que merecem, muito principalmento porque ElRei passou a Africa pouco depois inesperadamente, e quasi de repente. (1)

S. Alteza enviou la primeiro a D. Antonio, Prior do Crate, com alguns centos de soldados, e depois sahindo para huma caçada, embarecou-se de repente com es principace da sua Côrte, sem equipagens: (2) Chegado a Africa, escreveo ao Duque d'Aveiro, que se fosse para elle como

<sup>(1)</sup> Herrera, Baena, La Clede t, II.

<sup>(2)</sup> Em 1574 Barbosa Memor. t. 3. c. 26 — 28. Em 1576 foi pessoalmente a Hespanha pedir auxilius para a guerra a seu tio, que já esperava herda-lo, e depois esperanou em parte do que promettera.

m final a suppôr-se, que os Jesmitas desviavão El Rei de casar esperançados, que elle lhes daria seus estados, a modo de Ordem Tentonica: supposição, que parece absorda, estando ahi de permeyo Fllippe 2.º com sua cubiça, e poder, e tantos pertensores, de titulo justo, on corado. V. Porougal cuidadose, e lástimulo 2. 2. c. 14.



substancia. expondo t pessoa em todas as occarigo, que se offerecên to. voltou ao Reino en mas por meio de tae que os seus o davão quando se vírão com a ravilha no porto de Liebrárão a sua chegada de zelo, que devêrão cau de prazer. (1) (\*)

Poderia alguem cre co fructo desta jornada al

<sup>(1)</sup> Faria. La Clede L ci (\*) Pouco antes havia El Lesiva dos direitos da Sol bre Bulla da Ces, mand Ministros, que em observa

### DEPORTUGAL. 389

a ElRei, e lhe désse a conhecer, que era impossivel fazer a guerra d'Africa, com alguma esperança de bom exito: mas polo contrario só servio de lhe avivar mais a inclinação marcial, de sorte que desde então não cuidou senão nas conquistas d'Africa; quem o queria grangear, não tinha mais, que lisongear a sua inclinação, e segundo a sorte ordinaria dos Principes, achou demais quem o adulasse a este respeito, sem reparar no que poderia succeder a S. Alteza, e a elles mesmos. (\*)

<sup>(\*)</sup> Quem lisongeava as disposições marciues do infeliz Principe erão os Jesuitas, que por seu estado não pagavão para a guerra, nem corrião muito perigo no quartel da saude, e das confissões. Erão mais os que querião servir commendas em Africa, sem receyo de seis mezes de má vida polo mar para a India. Os Jesuitas louvando o reinado do avô, taxavão-no de remisso nas cousas da guerra de Africa, inspirando no neto a vaidade de se avantajur ao sabio Rei seu avò naquelle páreo de gloria; e porque D. João Mascarenhas, e D. Luiz de Ataide, hou eus de estado e de guerra, e outros de igual prudencia e valor desaconselhavão a empresa tão descomedida, voltarão-se ao abuso da Religião, fazendo crer ao Principe, que seu avò estivera excommungado por

rarido, e one sellicitara em vão s arrillo d'ElRei de Hespanha, m correct as de Permeal, e pare realizza em ser favor, restiuio-ir Arrila, que seu Pai havia cobrad des Perramenes. ElRei deo-se per maio idia com este successo, e mi curicon. Con se avantajaria de u dos os seus predecessores nas conquites, que his ferer: pelo que envia Pero d'Alescora a ElRei Filippe II. de Hespania. para ter certo o m adjutorio, e pedir-lhe licenca pari se verem. 1 O Ministro conclus o negocio, a que hia: e ElRei Filippe conveio em 🤛 celebrar hun Tratado, e promettendo sua filha en casamento a ElRei, seu sobrinho. apontou Guadalupe para o lugar das vistas.

Aos 12 de Dezembro partio El-Rei D. Sebastião de Lisboa. acompanhado do Duque d'Aveiro, do Conde de Portalegre. e outros Senhores da primeira grandeza; e vendo-se com ElRei Filippe, seu tio. este Soberano representou as grandes difficuldades da empresa d'Africa; e porque veio em conhecimento, que não

<sup>(1)</sup> Cabrera, Herrera, Ferreras t, X. f. 306.

podia dissuadir della a seu sobrinho, prometteo-lhe hum auxilio de 50 galés, e 5% homens. E não parando aqui ElRei Filippe, mandou a Marrocos Francisco d'Aldana, Capitão antigo, e mui experimentado, ao qual voltando d'Africa, enviou a ElRei D. Sebastião, para o informar bem do estado das cousas daquellas partes, como o Capitão fez mui fielmente, mas sem fazer mudar de resolução a ElRei de Portugal. (1)

A Rainha sua avó, e o Cardeal D. Henrique, esquecendo-se de suas desavenças particulares, fizerão juntamente todas as diligencias por desviarem a S. Alteza de huma empresa tão contraria a todos os seus interesses, e tão pouço conveniente ao estado actual do Reino. Mas nada foi capaz de o transtornar; e a Rainha cahio em tal melancolia, que falleceo dentro em pouço tempo, (\*) o Cardeal retirou-se para Evora, sem querer vir á Côrte, nem aos

<sup>(1)</sup> Mendonça Jornada d'Africa. Cabrera. Herrera. Ferreras t. X. f. 305. 313. 314.

<sup>(\*)</sup> Aos 12 de Fevereiro de 1578, e agonizou exclamando, que não passasse ElRei seu neto a Africa. Barbosa t. 4. l. 2. c. 3. n. 9.

Conselhos d'Estado, no que o imitárão muitos dos Grandes, que a pezar disso enviárão seus irmãos, ou filhos para acompanharem S. Alteza.

Este Principe obstinava-se mais no seguimento da sua tenção, segundo crescia mais o monte de difficuldades, que lhe obstavão; e porque faltava gente, e dinheiro, que se não podia haver pelos meios ordinarios, deo authoridade ao Alcacova para usar de todos os expedientes, que lhe occorressem para o conseguir. Este Ministro, que era lecundo em alvitres de peitas, (\*) nem tinha outra maneira de conservar-se no valimento extraordinario, conseguíra para com ElRei, chegou as cousas ao maior extremo, que podia ser. (1)

E aproveitando-se da Bulla da Cruzada. obteve do Clero hum sub-

<sup>(\*)</sup> Era Veador da fazenda, ou Vesdor, mais certo de veer, ver, donde ven provedor, prover, provisão, por economia etc. veador, e mais ainda viador sio vocabulos corruptos.

<sup>(1)</sup> Mas elle se defendeu desta imputação, so menos mui especiosamente, nos descargos, que enviou ao Cardeal Rei, quando lhe mandou tomar residencia de Ministerio.

# DE PORTUGAL. 394



sidio de 50% cruzados; pôz hum novo tributo no sal, (1) augmentou o da sisa; permittio que corresse o dinheiro de Castella, augmentandolhe; do valor extrinseco; houve dos Christãos novos 240% cruzados, concedendo-lhes certos privilegios (\*) tomou emprestadas aos ricos sommas consideraveis, e hum donativo á Fidalguia, e Nobreza do Reino. S.

(1) Em 1576 mandou comprar por conta da Fazenda Real 4 de todo o Sal que se fizesse no Reino e Senhories, ou o que os officiaes julgassem accessario, e fez estanque a beneficio da Real fazenda de todo o Sal necessario para cousumo do Reino. L.º 1 das leis desde 1576 até 1612 na Torre do Tombo.

Antes (em 1575) foi necessario para que viesse pão a Lisboa e Setuval preferir na carga do Sal os navios estrangeiros que trouxessem grão áquelles portos.

(\*) Prometteu-se-lhes perdão das confiscações por dés annos aos condemnados por Judaisantes: e houve alvitre de se fazer monopolio do trigo por todo o Reino por ElRei, alvitre absurdo sustentado por voto do celebre Desembargador Pedro Barbess. (Barbosa Memorias tom. 4. l. l. c. 14.) o mesmo aconselhador da inteira observancia dos Decretos do concilio, e outras quebras da autoridade Regia, e das antigas leis, e costumes.

Alteza mandou levantar gente de guerra em Italia, Allemanha, e nos Paizes-Baixos, donde, e de outras partes trouxe com grandes custos alguns milhares de homens. Feitos estes apercebimentos; convocou huma junta da Nobreza, e nella expôzos motivos, e razões da sua expedição. concluindo com dizer-lhes, que or mandára chamar para lhes dar a saber a sua resolução, e não para os consultar, e dito isto, os despedio.

(1)ElRei Filippe, e os Grandes de Hesnanha, e Portusuadir ElRei da jornada d'Afri-

Mas nem assim tolheo, que x lhe não fizessem de toda parte representações; concorrendo nisto com os mais o Conde de Tentugal, seu Embaixador em Hespanha, o qual lhe escreveo a este respeito huma carta mui prudente; e outros Senhogal ten- res fizerão o mesmo. Nenhum porém lhe fallou com maior liberdade, do que D. João Mascarenhas, que ganhára na India immortal nome na defesa da praça de Dio; e porque as suas razões fizerão algum abalo no animo d'ElRei mandou este Principe consultar os Medicos, os quaes affirmárão, que D. João com os largos annos, que tinha, poderia (co-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa, Ferreras l. c. f. 315.



mo era ordinario nos anciãos) ter perdido a intrepidez, e valor: mas D. João mostrou nos conselhos, que deo, que elles erão huns loucos, e mentirosos. (1) Em fim ElRei Filippe II. mandou o Duque de Medina Celi a D. Sebastião para o dissuadir de novo do seu projecto, e lembrar-lhe, que elle não concorria em nada para a sua perdição, antes lhe havia apontado o risco, d'onde hia despenhar-se com seus vassallos: (2) mas esta tentativa foi tão frustranea, como as demais.

Agora traspassariamos as rayas,

<sup>(1)</sup> João de Baena. Faria e Sousa. Mendonca cap. 2. f. 17. ult. ed. Este grande capitão, hum dos Governadores que o Cardeal Rei deixon para decidirem o que elle ou as Cortes deviso resolver, teve a desgraça de assignar o Alvará de 7 de Julho de 1580, com que Filippe 2.º aiuda se dignou de querer impòr 4 Nação. Mas que farião trez governadores, se o Rei timide não ousou, como devia, fazer jurar sua sobrinha, e legitima herdeira, a serenissima D. Catherina de Bragança filha do Senhor Infante D. Duarte, e aperceber a Nação, que podesse resistir á invasão do Castelhano, o qual nestas circunstancias pode ser que não a commettesse? (2) Faria e Sousa. Ferreras 1. c. f. 315.

que lancámos á nossa Historia, se quizessemos miudear a narração de todos os meyos, de que os amigos deste Principe usárão, para o tirar daquelle proposito; e (quando vírão que erão b ldados) para o fazerem desvanecer; assim como seriamos infinitos, se discorressemos por todos os artificios. de que S. Alteza se servio para satisfação propria, e para executar o que os Estrangeiros, e seus vassallos predizião que seria a sua ruina. (\*) Contentar-noshemos por tanto com dizer, que ne meyo de todos estes aprestos ElRei teve huma carta de Mulei Moluco, contra quem elles erão dirigidos. Nella lhe expunha ElRei de Fez

a justica da sua causa, e lhe dizia,

que elle lançára do Throno hum ty-

ranno, e assassino, indigno da sua

amizade, e do seu adjutorio. Dizia-

ElRei de Fez procura divertir a D. Sebastião de passar a Afri-

ca.

<sup>(\*)</sup> V. a notavel carta escrita a D. Joso de Borja, para interceder com o Geral S. Francisco de Borja seu pai, esperado para remediar as desordens dos mestres, e confessores d'ElRei, que truz Barbosa tom. 3. l. 2. c. 10. Tal é a triste condição dos Governos, quando falta a bem entendida resolução que teve o Senhor D. José 1.º para desinçar o Paço de homens, que abusão do seu santo ministario!

## DE PORTUGAL. 399

lhe mais, que elle não tinha porque temesse o poder, e a vizinhança dos Portuguezes, e que para lhe dar huma prova disso, e juntamente da sua estimação, queria ceder-lhe dez milhas de terra lavradia no contorno das praças, que S. Alteza tinha em Africa, que erão Ceuta, Tanger, Arzila, e Mazagãó, e que elle se obrigava a conter seus vassallos de modo, que não inquietassem os Portuguezes. Além disto, escreveo Molueo a ElRei Catholico quem tinha boa amizade, pedindolhe, que desaconselhasse aquella empreza a seu sobrinho, e que atalhasse por meyo de algum acordo á inutil effusão do sangue humano. (1) Dizem alguns que ElRei D. Sebastião não respondeo ao Moluco; outros, que lhe mandou propôr por bem de paz, que lhe cedesse Tetuão, Larache, e o Cabo d'Alguer, (\*) proposição, que ElRei de Fez rejeitou com desprezo.

Os Escritores Portuguezes queixão-se de ElRei Catholico não cum-

<sup>(1)</sup> Os Authores citados na nota ente-

<sup>(\*)</sup> Mendonça cap. 3. diz o Cabo de Gué.

prir as suas promessas; mas confessão que elle se desculpou com razões plausiveis. O certo he, que Filippe sempre entendeo, que o Ministerio de Portugal frustraria este projecto, dando-lhe a culpa de elle se baldar, e estava prompto para subministrar nesta parte a occasião, e os meyos de isto se conseguir, como era tenção dos Ministros. Mas em fim triunfou de tudo a obstinação de S. Alteza; e ElRei seu tio, houve de enviar-lhe dois mil homem capitaneados por D. Alonso de Aguilar, Official de grande merecimento. (1)

Insiste ElRei obstinadamente no seu projecto.

Feitos todos os apercebimentos, offereceo ElRei a Regencia do Reino a seu tio o Cardeal D. Henrique, o qual lha refusou; polo que nomeou S. Alteza por Governadores em sua ausencia o Arcebispo de Lisboa, D. Jorge de Almeida, Pedro de Alcaçova, Francisco de Sá, e D. João Mascarenhas, ainda que estes dois ultimos sempre houvessem sido mui contrarios ao presupposto de S. Alteza. (2) E para Ge-

<sup>(1)</sup> Faria e Sousa. Ferreras I. c.

<sup>(2)</sup> Os mesmos Authores. La Clede t. II. f. 61.

## DE PROTUGAL. 401

neral da Armada elegeo a principio D. Luiz de Ataîde, que tinha muita experiencia, e grandissimo esforço; (1) mas a sua circumspecção desagradou a S. Alteza, de sorte que mudando de conselho, o enviou á India por Vice-Rei, e deo o Generalato della a D. Diogo de Sousa, homem de merecimento na verdade, mas destituido de conhecimentos militares.

Aos 17 de Junho foi ElRei em Procissão á Cathedral, onde o Arcebispo benzeo solemnemente a Bandeira Real, que S. Alteza logo entregou a D. Luiz de Menezes, com ordem de fazer em continente embarcar os soldados, que erão 98 Infantes Portuguezes, 38 Alemães ás ordens do Coronel Amberg, (\*) que o Principe de Orange lhe m ndára; 700 Italianos commandados

Tom. II.

<sup>(1)</sup> Já fora Governador da India, de cujo governo historiou, e muito bem, Antonio Pinto Pereira. D. Luiz de Ataide não cedeu a D. João de Castro em probidade, valor, e esforço, e talvez era de mayor conselho, e mais prudente, ou menos arriscado, e aventureiro. Partiu segunda vez de Lisboa em 1577.

<sup>(\*)</sup> Mendonça jornada de Africa c. 3. escreve. Monsieur Tamberg.

pelo Cavalheiro Stukelei, Inglez, (\*) e esforçado; os 2,8 Castelhanes, e que já fallámos; e 500 voluntarios de que era Capitão Christovão de Tavora, grande seu privado he mem de valor, mas sem experienci

A esquadra compunha-se de eis-

da guerra.

coenta navios de guerra, e cina galés, sem contarmos os navios de transporte, que com os mais che gavão a perto de mil, nos qua hião doze tiros de Artilheria. Aos 24 de Junho de 1578 embarcot ElRei com D. Jorge de Lancastre, Duque de Aveiro, D. Theodosio, D. Jaime, filhos do Duque de Brigança, D. Antonio, Prior do Cra to, D. Manoel de Menezes, Bispa de Coimbra, D. Ayres da Silva, Bispo do Porto, o Conde de Vinio co. D. João da Silva, Embaixado

Parte ElRei para Ajrica.

1578.

Fidalgos. (2) Sahio a armada da barra de Lisbea com vento favoravel, e chegot toda junta ao porto de Lagos no Al-

d'ElRei Catholico, e muitos outro

<sup>(\*)</sup> Mendonça cit. c. 3. escreve Thomas Steruille.

<sup>(1)</sup> Mendonça. Ferreras 1. c. f. 319.

<sup>(2)</sup> Os mesmos Authores. Faria e Souse.

# DE PORTUGAL. 403

garve, onde se deteve quatro dias. Daqui navegou a Cadiz, e o Duque de Medina Sidonia festejou ElRei magnificamente por espaçorde oito dias: aproveitando-se desta detenca para renovar por ordem d'ElRei Filippe as representações, com que dissuadisse a D. Sebastião daquella empreza, lembrando-lhe, como pedia a prudencia, que ao menos não arriscasse a sua pessoa. (1) Mas El-Rei tendo recebido o soccorro, que esperava, foi lançar ferro diante de Tanger, onde desembarcon com alguma gente, havendo ordenado a D. Diogo de Sousa, que o fosse esperar em Arzila, e desembarcasse o resto dos saldados; o qual com effeito sahio em terra, e esteve alli perto de tres semanas . antes d'ElRei lá chegar.

S. Alteza achou em Tanger trezentos Mouros, e o Xarife Mahamet, que lhe deo em refens seu filho Mulei de doze annos de idade, o qual ElRei enviou a Mazagão. O Xarife acompanhou S. Alteza a Arzila onde em Conselho de Guerra foi assentado, que era necessario ganhar Larache, mas discrepava-se no ca-

<sup>(1)</sup> Cabrera. Herrera. La Clede L. c. Cc 2

minho, que se havia de levar: que rendo huns, que se fosse lá por ura, ontros, que por mar. En in seguio-se o parecer de marchar per terra, e de ir vadear o sendo ElRei quem fez preferir es voto. O Xarife dice quanto podepa ra o desaconselhar : mas ElRei Lie esteve polas suas razões : de soru que o Mouro se sahio da conferecia descontente. Aos 29 de Julis pôz-se o exercito em marcha. ex alojou a duas legoas de Arzila. Aqui veio ter com S. Alteza o Capita Aldana, que lhe apresentou da parte do Duque de Alva hum capace te, que fora do Emperador Carlo V., com huma carta, pela qualo Duque o exhortava a não se metter pelo sertão, e a limitar-se sómente á tomada de Larache. (1)

Marcha Mulei Moluco sabendo da che-Ellei gada da frota dos Christãos a Arzide Fez la , pôz-se em campo com 60% mil com hum de cavallo , e 40% Infantes : e fagrande zendo alto em hum certo lugar , como suspeitava , que muitos dos que o seguião , erão fautores de Mahamet , mandou publicar , que a estes

<sup>(1)</sup> Mendonça. Ferreras. l. c. f. 320. La Clede' l. c. f. 64.

taes dava faculdade para se retirarem, e alguns houve, que usárão desta licença. E porque tinha tambem por suspeita a fidelidade de hum corpo de 38 cavallos, ordenou-lhes, que fossem picar o exercito inimigo, mostra de confiança, com que Ihes grangeou os animos, e os fez do sen bando. Restavão-lhe ainda algumas dúvidas ácerca dos seus principaes Officiaes, e Capitaes, porque se bem não temia os Portuguezes, receiava-se de suas peitas , sabendo muito bem, que seu rival conhecia todos aquelles, que mais facilmente poderia corromper com este vil preço.

Para atalhar pois a toda conspiração, ordenou aos Capitães, que commandassem gente diversa, da que trazião debaixo de suas bandeiras, para lhes tolher todos os meios de enredarem, e maquinarem alguma traição. Pasma a summa prudencia, e seguridade, com que o Moluco dispunha tudo, achando-se doente de febres a ponto de não poder cavalgar. E todavia marchon direito aos Portuguezes, e chegando-se a Alcacerquivir, foi dalli alojar-se junto ao váo do Luco, á vista da armada Christa, bem resoluto a apresentar-lhe batalha. Mulei Hamet. seu irmão, era hum dos Generaes de

exercito. (1) Faz El-Logo que os Portuguezes avis Rei con- tárão a vanguarda do inimigo, tere selho. ElRei conselho, e contra o sen cotume mostrou-se nelle mais tranquilo, e moderado. O Conde de Vimie so, e os que por adulação votáris na ida por terra, erão de parecer, que ElRei se retrahisse; allegando, que o inimigo estava senhor do váo, e do rio; que S. Alteza o não podia desalojar daquelle posto, e que não devião esperar tornar dalli; por que os mantimentos já faltavão. Ma os Officiaes estrangeiros forão de ou tro parecer, e votárão, que se pele-

O Xarife oppôz-se-lhes fortemente; porque via os Portuguezes expostos a serem vencidos, e a perderem tudo, sem esperança de ganharem cousa alguma, ainda que ficasem com a victoria; e que se se entrincheirassem no posto vantajoso, que occupavão, poderião valer-se de soccorro da armada: demais o Xarife esperava, que demorando-se a ba-

jasse, dando este conselho não por mais util, mas como necessario.

<sup>(1)</sup> Herrera. La Clede, e Ferreras l. c.

talha, Mulei Moluco morreria entretanto, e que acontecendo isto, huma grande parte do exercito dos Mouros se passaria para elle, e deste modo ficaria Senhor de tres Reinos, e árbitro da sorte dos Christãos.

Vendo pois, que ElRei D. Sebastião insistia no conselho de pelejar, rogou-lhe, que o não fizesse senão ás 4 horas da tarde, a fim de poderem retirar-se á sombra da noite, se não fosse bem succedido. Mas ElRei não veyo nisto; e dispôz tudo para dar a batalha na manhã seguinte do dia 4 de Agosto, e não ficou por elle, que se não ferisse logo no primeiro alvor do dia. Então descobrio o Moluco tanto á vista d' olhos a sua superioridade, que teve intentos de fazer prisioneiro o exercito Portuguez. Mas, sentindo-se chegado á hora da morte, tinha resolvido pelejar aquella tarde, receyoso do mesmo, em que Mahamet assentava as suas esperanças. Assim que, consideradas bem todas as circumstancias, se ElRei D. Sebastião seguira os conselhos do Xarife, levarião as cousas diverso caminho, do que levárão: mas ElRei carecia de experiencia, e de discernimento, de sorte que nem soube resolver bem por si, nem distinguir entre os votos 408

dos Conselheiros o que era mais con-

veniente. (1)

Orden lka dos dois exerci. tos.

O exercito Portuguez foi muito de bata- bem ordenado pelas direcções do Capitão Aldana, e de outros Officias antigos: estava disposto em tres linhas, das quaes era a primeira e batalhão dos voluntarios. A' direita deste capitaneava os Alemães o Coronel Amberg, e o Cavalheiro Strkelei os Italianos: na esquerda achavão-se os Hespanhoes. Os Regimestos Portuguezes formavão a segue da, e terceira linha. A cavallaria, que constava de 1500 de cavallo, estava dividida em dois esquadrões; o da direita commandado pelo Duque d'Aveiro, a quem acompanhava o Xarife com os seus: e o da esquerda, onde hia a Bandeira Real, em regido pelo Duque de Barcellos, filho mais velho do de Bragança, que tinha junto comsigo o Prior do Crato, e outros Fidalgos da primeira ordem: ElRei a principio andou na vanguarda.

Mulei Moluco ordenou tamben a sua gente em tres linhas: na primeira estavão os Mouros de Andaluzia, ás ordens de tres Capitães aba-

<sup>(1)</sup> Mendonça. Ferreras l. c.

#### DE PORTUGAL. 409

, lizados nas guerras de Granada: constava a segunda linha dos Elches, ou renegados, e a terceira dos Africanos de Fez, Marrocos, e Trudante. Todos porém formavão hum crescente, ou meia lua, que tinha em cada ponta dez mil de cavallo, e por detraz de tudo o resto da cavallaria, cercar mais facilmente o exercito Portuguez. Mulei Moluco, ainda que mui debilitado, tirou-se da liteira, em que hiá, a pozerão-no a cavallo, para que visse o como se executárão as suas ordens: depois deo signal de 🖫 romper a batalha pelas onze horas da manhã, mandando desparar contra o inimigo toda a sua artilheria. Os Christãos fizerão outro tanto, e investírão os Mouros com grande calor, e ardideza, por bum effeito do valor natural á gente bem nascida, quaes erão todos os mancebos Nobres de Portugal, que se achárão nesta batalha.

No primeiro conflicto foi ElRei Desha-D. Sebastião ferido de huma mos-ratão-se quetada na espadoa; mas este accidente o não estorvou de ir pelejando res, e na frente do batalhão do lado es-perdem querdo da cavallaria, ajudado dos a batavoluntarios, dos Castelhanos, Ale-lha. mães, e Italianos, que romperão a primeira linha da Infantaria Mauritana, e pozerão a segunda em desordem. Aqui cavalgou o Moluco, e com o Alfange na mão quizera entrar na peleja, mas estorvárão-lho os da sua guarda, e com o esforço, que fez, oirou-se-lhe a cabeça, e cahíra do cavallo, se os seus o são tomassem nos braços, e o não levasem á liteira, onde expirou pondo o dedo na boca, para recommendar segredo aos que o vião morrer. (1)

Ficou-lhe ao pé da liteira hum elche por nome Hamet Taba, que de quando em quando corria as cortinas, e dava as ordens necessaris como da parte do Moluco. Entretanto a cavallaria dos Mouros tinha cercado quasi todo o exercito dos Christãos, com quem pelejavão pela retaguarda, e os Cavalleiros Mouros da ala esquerda investírão por hum flanco a ala direita dos Portuguezes, e a romperão, e desbaratárão. Então o Xarife querendo vadear hum pequeno rio affogou-se; e quando os Alemães, e Italianos obravão prodigios de valor, a Infantaria Portugueza, por confissão de seus mesmos

<sup>(1)</sup> Mendonça. Faria e Sousa. La Clede 1. c. f. 69.

### DE PORTUGAL. 411

naturaes, fazia muito mal os seus deveres. (\*)

A ElRei D. Sebaștião matárão nesta peleja dois cavallos; e Jorge de Albuquerque o ajudou a montar em outro. Morrêrão a seu lado D. Affonso de Aguilar, D. Gonçalo Chacon, e o Capitão Aldana, todos tres Castelhanos; e rodeando-o os Mouros, foi preso, despojado de todas as armas, e posto a bom recado. E como elles tiverão em seu poder a pessoa d'ElRei, entrárão a altercar sobre quem o levaria, até que hum de seus Capitães fazendo-se lugar entre elles lhes brádou: « E como, cães, n depois que Deos vos concede hun ma victoria tão assinalada, quen reis matar-vos por hum prisionein ro!n e dizendo isto, descarregou tal golpe de alfange sobre ElRei, que o ferio por cima do olho direito, e o derribou do cavallo. Os outros Mouros desesperados de poder

<sup>(\*)</sup> Não por falta de valor; mas porque ElRei, com summa imprudencia, mandára a certo corpo, que não abalasse sem seu expresso, e pessoal mandado, como se tivera na sua mão a vida, e liberdade, em uma batalha tão aventureira, e arriscada!

haver algum resgate por este infelir Principe acabárão de matallo.

Tal he, conforme a huns, a narração mais authentica do seu fim: (1) Mas outros affirmão, que Luit de Brito, levando a Bandeira Real envolta em seu corpo, encontrán ElRei, o qual lhe dice, que a segurasse bem, e morressem ambor sobre ella: e dando depois nos Meuros foi preso por elles, a quen Luiz de Brito obrigou a soltallo, até que o mesmo Brito foi tambem captivo com a Bandeira, e levado a Fez, onde declarou, que estando elle já em poder do inimigo ainda víra ElRei desapressado dos Mouros. D. Luiz de Lima encontrou depois a S. Alteza caminhando contra o rio. e Manoel de Sonsa dice, que alli o vira ainda vivo pela derradeira vez. (2)

O Conde de Vimioso, D. Luiz Coutinho, D. Vasco da Gama, D. Affonso de Noronha, os Condes de Redondo, e da Vidigueira; D. Jaime, filho do Duque de Bragança, os Bispos do Porto, e Coimbra, com

<sup>(1)</sup> Mendonça. De Meza Jornada Afria

<sup>(2)</sup> Faria e Sousa.

grande número de outros Fidalgos morrerão na batalha; o Duque de Barcellos, em idade de doze annos, e o Prior do Crato captivárão, com muitos outros (1)

muitos outros. (1)

O despojo do arraial Portuguez foi grande, porque os Fidalgos mocos levárão, bem fóra de proposito, magnificos apparelhos de seu serviço. Mulei Hamet, irmão do Moluco, foi acclamado Rei no mesmo dia por todo o exercito, onde faltárão ao menos dez mil homens. On Mouros, que fugírão, logo que se rompeo o seu primeiro batalhão, não parárão senão em Fez, onde publicárão, que os seus ficavão desbaratados , de sorte que , quando lá chegou a nova de a victoria ficar por elles. não a crèrão facilmente. e muito menos porque os que a levárão, dizião juntamente, que o Moluco era fallecido. Pelo que os de Fez tiverão aquella noticia por hum estratagema inventado com a mira em ter a Cidade socegada, até que bem depressa se desenganárão, succedendo excessivas alegrias a temores mal fundados.

<sup>(1)</sup> Cabrera. Herrera. Baena. Mendonça. La Clede l. c. Ferreras l. c.

Na manha do dia seguinte ao da batalha. Mulei Hamet mandou vir os prisioneiros á sua presença, catre os quaes se achava D. Nuno Macarenhas, criado d'ElRei, o qual affirmou, que seu amo era morto, e o fora do modo. que deixámor dito indicando juntamente o lugar. onde acabára. Mandarão-se lá guns a examinar a verdade, e Sebatião de Resende , moço da Camara d' ElRei, voltou com hum cadaver. que affirmava ser o de S. Alteza, e foi reconhecido por esse da mayor parte dos captivos, que o vírão; e dalli transportado por ordem de limet a Alcacerquivir, onde o depositarão em casa de hum Judeo. (1)

Algum tempo depois enviou ÉlRei Filippe II. de Hespanha o Capitão Zuniga a Mulei Hamet, com
quem fez alliança, e obteve a liberdade do Duque de Barcellos, e do
Embaixador d'Hespanha. O corpo,
que se dizia ser d'ElRei D. Sebastião, tambem se restituio a S. M.
Catholica, que o mandou levar a
Ceuta, onde foi recebido com auto
de entrega, e de lá trazido a Portugal, e depositado com os de seus an-

<sup>(1)</sup> Mendonça. --

tepassados no Convento de Belém aonde, e em Madrid se lhe fizerão as exequias do costume. (1)

(1) Mendonça, etc. Todo o trabalho, que se teve para alcançar certa noticia da morte d'ElRei D. Sebustião, foi inutil, e as provas, que se tinhão por mais decisivas, não falta quem dê soluções especiosas. Assim dizem, v. gr., que Sebastião de Resende trouxe a Hamet hum cadaver, dizendo, que era o d'ElRei D. Sebastião, para atalhar a que o buscassem, e lhe facilitar os meyos de se pôr em seguro: e querem que os Fidalgos concorrérão com Resende no mesmo engano, e intento; e que alguns destes voltando ao Reino affirmavão, que o corpo estava tão desfigurado, que era impossivel reconhecello. (1) Como quer que seja, o (1) Avencerto he, que aquelle corpo foi o mesmo, tures adque se mandou a Filippe II, e está se mirables pultado em Belém, e que fundado nesta du Roi supposição he que ElRei de Hespanha de Porlhe mandou fazer as exequias em Madrid. tagal D. Todavia o Prior do Crato affectou sem- Schaspre fallar da morte d'ElRei como duvi- tien. dosa: e dizem, que reinando o Cardesl Rei, D. Sebastião veyo ter ao Algarve; e se nomeya huma pessoa, que S. Alteza enviou ao Cardeul, mas que a ambição deste Principe suffocou esta noticia, bem como o mesmo vicio apagára em seu coração a amizade, que devia a seu sobrinho. (\*)

<sup>(\*)</sup> O Cardeal, amigo de mandar quan-

Clede.

Deste modo acabou ElRei D. Sebastião aos 4 de Agosto de 1678,

Mus seja o que fôr, o certo he, que muitos embusteiros tomárão o nome de D. Sebastião, e ubaixo trataremos de hum, ácerca do qual não ha toda a certeza, # o era, ou não. (1) Mas a sua Historia : (1) Osmesmos pezar de quanto he maravilhosa, não o k tanto, como o que vamos a referir, e ven Authores,eLa- a ser, que ha ainda agora em Portugal pessoas alias judiciosas, que crem, que ElRei D. Sebustião ainda he vivo, e que algum dia ha de subir ao Throno Porteguez: e tal haverá, que em defeza dest opinião seja capaz de padecer o martyrio. Esta seita, ou partido (chamem-lhe como quizerem) he nomeada em Portugal a do Sebastianistas, os quaes ainda que os

(2) Mé- imprimírão nada a este respeito, tem ecrito muitos papeis, que se conservão, du Por- em que seus Authores fazem esforces incriveis para dar alguma força á sua opi-Hoie, de nião. (1)

pois que se leo a do Regente, irresoluto sobre os direitos de sua sobrinha, e legitima successon, era incapaz polo seu caracter de não reem Por- ceber, e reconhecer o Rei seu sobrinho: D. Antonio tinha razões para falar incertem des-tamente da morte d'ElRei, quando mais appare- não fosse que para se vingar do Cardeal Rei, e o trazer inquieto, e ao povo alvoracado para as alterações que intentou.

(\*) O mais notavel que ha impresso 1 tianistas. (\*) este respeito são umas trovas de Bandarcom 24 annos de idade e 21 de reinado. Huma obstinada imprudencia foi causa da sua perda, e da do seu Reino, que deixou exhausto de dinheiro, de gente, e sem reputação. Com elle pereceo a maior parte da Nobreza, não havendo familia antiga, que não chorasse algum dos seus morto, ou captivo, de sorte que hum Estado, que por morte d'ElRei D. João III. era objecto de admiração, e inveja, veio em breve a sello de espanto, e compaixão a toda a Europa. (1)

<sup>(1)</sup> D. Sebastião foi de boa estatura, e bem proporcionado de membros, teve os olhos azuis, o semblante agradavel, e ma-

ra, impressas em Inglaterra, ou Hollanda, e illustrações a ellas por D. João de Castro companheiro das desgraças do Prior do Crato. O Bandarra ou prefetizou como Judeu; ou os Judeus alterarão a seu gosto o livrinho das trovas, que vi impressas, e que apenas excitarão hoje a curiosidade sobre embustes, que vascolejárão cabeças com caas. Depois de ter escrito esta nota nasceu em Lisboa (anno de 1811) a ridicula disputa sobre a seita dos sebastiunistas, e não faltou quem tomasse o empenho de refutar o que só merece despreso: no começo do seculo 19!!! Entre tantos luzeiros da Filosofia!!! Tom. II.

D Hen-

Quando a armada chegou Cardeal ta a Portugal com a triste

rique do

Throno. jestoso; era destro em todos es cios, mui robusto, intrepido, e de temor: magnifico, liberal, affav amante da justiça, e zeloso da F A' natureza deveo todas as boas (1) Fa- des, que tinha; as más á sua educad

ria. La- Teve este Principe grandes d Clede t. sendo os principaes a violencia, II. f. 70. nacão do seu animo. He certo. nhuma das relações, que delle n rão. convém com as outras nos

donca. Herrera. (\*)

(2) Fa- principaes. (2) E pintando-o os Po ria Bae- zes, e Hespanhoes muito bem feito ma. Men. pessoa, huns, e outros parecem sar, que este Rei tinha alguns singulares, como erão ter a mão mais comprida, que a esquerda, e bro direito mais alto, que o outro Não se acha informação partici

successos, que lhe acontecessem a passar a Africa; e todavia affirma tiuha no corpo cicatrizes de vinte feridas notaveis. (3) Se seguimos rente dos melhores Historiadores, mos de crer, que ElRei por seu bles,&c. conselho entrou na empreza de Af foi causa da sua perda. O desejo

(3) Avenres admi-

<sup>(\*)</sup> Os Jesuitas o louvão: Fr. 1 Sousa o censura ou com razão. que ElRei não teria nada de Der e D. Aleixo de Menezes predice aleijões.

inda rota de Alcacerquivir, estava o Cardeal D. Henrique em Alcobaça,

≈ cria era nelle tão violento, que nada o po-. dia moderar, e de sorte desprezava os aperigos, que na batalha de Alcacerquivir andava de armas verdes para ser mais fae cilmente conhecido dos seus, e do inimiingo. Outros, e em particular Brantome, (\*) Men quizerão persuadir, que ElRei passou em donça n Africa instigado dos Jesuitas peitados por Jornado ElRei de Hespanha, para lho aconselha- de Afri rem: e he verdade que elles forão os Au- ca que thores destu infeliz joruada, e das des- livraro gruças d'ElRei; mas não por aquelle mo- Jesuita Livo, que aponta Brantome: senão que desta lhe inspirárão sentimentos causadores de suspeisua ruina, sem intento de o chegarem a la, e tão máo termo. (\*) Quando ElRei fez a principrimeira sortida a Africa não menos im-pulmenprudente, e desesperada, que a segunda, te a tornou para o Reino movido pela carta Martin maviosa, que lhe escreveo o P. Luiz Gon- Gonçal culves da Camara; e de todas as impu-ves Mei tucces, que se fizerão a ElRei Filippe tre d'E. Il. esta he sem dúvida a muis destituida Rei. (1 de fundamento (1). (1) Men

Mais natural seria dizer-se, que o Pa-donça.

pa empenhou a ElRei D. Sebastiso nes-Baena.

ta fatal jornada, enviando-lhe huma das Faris.

Dd 2

<sup>(1)</sup> V. a Deducção Chronolog. e Analyt. Divis. 4 e 5. El Rei quiz ir á India; tirarão-lhe este sestro divertindo-o pera Africa que não era viagem tão longe para se padres, e para os fidalgos cortezãos.

donde era Abbade, e os Governadores do Reino lha escrevêrão logo, com que o Cardeal caminhou para Lisboa, e aos 22 de Agosto nos Paços do Duque de Bragança tomou e titulo de Protector. (\*) Mas vindo oito dias depois nova certa da mort d'ElRei, foi este Principe dizer Missa ao Hospital de todos os Santos, e

settas, com que os Inficis matárão a S Sebastião, fazendo aquella flecha em 🗷 animo o mesmo effeito, que a camira & venenada em Hercules; pois o excitos! (\*) Esta vingança. (\*) O Papa tambem lhe co+ setta ri- cedeo impôr huma decima ao Clero, e nha co- enviou comprimentar por hum Nuncio mohuma bre o seu zelo da S. Fé Catholica. Ma reliquia tudo isto podia S Santidade fuzer s# do Santo intento de o introduzir a perder-se, no contra a obstante ter pertenções ao Reino de Portugal, como ElRei de Hespanha, e os peste. tros pertendentes. Pouco antes d'ElRe passar a Africa fez com os Ecclesiastico a Concordata (18 Março 1578) em q# lhes cedeu muitos direitos tenazmente de fendidos pelos Reis seus antecessores, o quaes passárão á compilação Filippina para adocar os Ecclesiasticos, que Filippe 2 tratou cruel, e tyranamente. Pereira de Manu Regià tomo 1. pag. 491. (\*) Foi conduzido dalli ao Paco de

Xabregas aonde chegou sos 16 de Agosso de 1573. Histor. Sebastica e. 38. pag. 445.

ElRei D. Henrique inimigo do fasto, sem vicios, e dotado de huma Religião sincera, antes de ser Rei, proveo sempre na educação dos meninos pobres; entendia em soccorrer, e consolar os enfermos, edificar hospitaes para inválidos, dotar donzellas, que casassem, e favorecer os homens de Letras. Mas com a grande mudança, que se fez no seu estado, houve tambem alguma no seu procedimento; e vio-se que não era tão limpo de odio, como parecia; porque privou Pero d' Alcacova dos cargos, que servia, e desterrou Luiz da Silva com outros, que durante o reinado de seu

<sup>(1)</sup> Isto he menos exacto. Fora sim Arcebispo de Braga, e o 1.º de Evora, Prior de S. Cruz de Coimbra, e commendatario de Alcobaça.

- न्यानगार्थ स्था भारत्य TOP THE PROPERTY MADE Treme in the store THE TETE THE STORY alimie allu (A. ). Grant the Region Remarks क्षां स्टार के व्यक्ति । - 'This fit whiches in I . The Holling ್ವಾಹಾ ಹಾಗಾಗಿತ್ತು ಚ TO THE THE PERSON OF THE क्लार कार भारता ए कार्या है। The miletana The same of the same of Than is inchanges

An a mine alementen. सद ारतः स्थाप ग्रह्माप ----

ı

ticar sobre seu successor; e vio claramente, que tudo, quanto podia pertender, era ser reconhecido por unico, e supremo arbitro desta demanda. A mayor parte dos Historiadores contestão, que S. Alteza o podéra ser, a não lhe faltar valor, e constancia; mas se olhamos para a sua dignidade, para os annos, e circumstancias, em que se achava, não espanta, que lhe faltassem aquellas boas qualidades.

Entre hum grande número de pertensores havia cinco, cujos direitos merecião attenção; e a respeito de tres delles ao menos não era facil de discernir a melhoria. Era o primeira Ranuzio, Duque de Parma, cuja Mãi D. Maria fallecera, havia perto de dois annos, e era filha primogenita do Infante D. Duarte; e seu filho o Duque argumentava disto ser elle o legitimo herdeiro da Coroa de Portugal. (\*) Vinha depois a

<sup>(\*)</sup> Era um artigo das Cortes de Lamego que a Princeza, que casasse com estrangeiro perderia o direito de succeder á Coroa, e tal era o caso da filha do Senhor Infante D. Duarte: de mais o filho de irmão do Rei succederia ao pai, se fos-



possuidor, e sendo ella pichegada do Cardeal Rei, ferir ao Duque de Parma nho, que estava com o em hum gráo de parei remoto. E quanto a Ell de Castella, que se achav ella no gráo de parent fendião, que a Duqueza lhor direito por descende e ElRei de Castella por feffeito. Filippe II. era fanta D. Isabel, irmã do Duarte.

O Duque de Saboya sua demanda em ser filho triz, irmã mais moça de O Prior do Crato affirma

Infante D. Luiz, sen Pai, se casára occultamente com sua Mãi, e se o podesse provar, certamente tinha mais direito á Corôa, do que qualquer dos outros. A Rainha de França, Catharina de Medicis, allegava, que descendia de Roberto, filho d'El-Rei D. Affonso III. de Portugal, e da, Condessa Mathildes, sva primeira mulher, de sorte que pelas suas razões todos os Reis de Portugal, desde D. Diniz, forão usurpadores, e por consequencia era-lhe devido o Sceptro Portuguez, como á ultima, e verdadeira successora da linha legitima dos Reis de Portugal. Mas contra esta Rainha havia huma objecção bem forte; porque do testamento da Condessa Mathildes de Bolonha se mostrava, que ella não teve filhos d'ElRei D. Affonso III. (\*)

O Papa veyo tambem com suas pertensões, allegando em primeiro lugar, que a S. Sé dera, ou confirmára o titulo de Rei a D. Affonso Henriques; factos, que negavão todos os seculares Portuguezes, que bem sabião, como os seus antepassa-

<sup>(\*)</sup> V. o testamento na Chron. de D. Affonso 3 per Duarte Nunes de Leão tom. 1. pag. 240 ediç, de 1774. in 4.°

dos forão, os que derão aquelle titulo, e que o comprárão á custa do
seu sangue. Em segundo lugar dizia
S. Santidade, que a Corôarde Portugal lhe pertencia, como espolio de
hum Cardeal: mas ninguem estava
por este argumento, visto como esta
ordem de succeder não tem lugar na
successões, ou heranças civis. En
fim ao direito mais bem fundado faltou o apoyo; e a não ser assim, viria o Duque de Parma a succeder so
Cardeal Rei. (\*)

A principio teve-o a Duquez de Bragança a seu favor; e por outra parte ou as Leis de Lamego estavão no seu vigor, ou todos os Reis desde D. João I. havião sido usurpadores da Corôa. ElRei Filippe Il tinha por si a força de suas armas, e os melhores Advogados; porque

<sup>(\*)</sup> Não se entende, como vem aqui esta conclusão, vistos os fundamentos de Duqueza de Bragança; e que a Princeza, ou Infanta de Portugal, que casa com Principe estrangeiro, se exclue por esse facto, e a sua prole da successão ao Throno deste Reino, em virtude das Côrtes de Lamego. Vej. as Allegações por parte da Senhora D. Catharina, e Faria, La Clede. Cabrera. Herrera. Ferreras. Daniel, etc.

foi hum dos Principes, que entendem, que a penna he arma tão boa ao menos, como a espada. Por onde não tenton nada sem appellar para a opinião publica, cuja approvação negociou com tal diligencia, que a conseguio; e se ella lhe não dava direito, ao menos teve a seu favor as apparencias, que era, o que elle queria. O Prior do Crato D. Antonio fundava-se nos direitos do sangue; mas principalmente na parcialidade do povo, e em particular na dos Christãos novos. De sorte que no estado actual das cousas se dice mui frequentemente, que o direito de dispôr do Sceptro derivado originalmente do povo, lhe estava outra vez devoluto. (1)

Mas o que fez aggravar o pezo Timida desgraça, em circumstancias tão dez,e irinfelices, e perplexas, foi depender resoluo seu remedio, ou allivio d'ElRei, ção d' cujas intensões se crê, e he provavel, que forão boas; com quanto todos se affirmão, em que S. Alteza se houve muito mal; apartando de si as pessoas de merecimento, e muitas mais de talentos. (2) Aquelles,

<sup>(1)</sup> Cabrera, Herrera, Ferreras,

<sup>(2)</sup> Não fulta quem culpe muito ao seu

mandou citar todos os pertensores á Coróa, para virem propór as suas demandas, e direitos. Mas, como os seus annos, e enfermidades lhe não permittião as lisongeiras esperanças de viver até final decisão deste processo, resolveo nomear cinco Governadores, que por sua morte fossen depositarios da Soberania, durante o interregno, e obrigar o povo a dar-lhes juramento de fidelidade, e obediencia, que o ligaria em quano elles examinassem os direitos dos pertensores, e até que julgassem desnitivamente a controversia. (\*)

Todo o mundo se espantou desta resolução; e o povo queixava-se da indecisão d'ElRei, e de tanto espacar, quando S. Alteza via, que não devera lisongear-se de viver assás, para vêr a conclusão daquelle negocio. Seus Ministros erão publicamente escarnecidos, assim como os expedientes de S. Alteza, de quem se dizia, que elle mesmo houvera de regular a successão, e nomear o herdeiro, lembrando-se do juramento,

<sup>(\*)</sup> Nomeou onze Juizes para decidirem a causa da successão, e cinco Governadores para administrarem justica, e manterem a paz publica.

que fizera, de conservar á Nação os seus direitos, e privilegios; e que até faltava o tempo em conjunctura, tão critica, para se esperar huma convocação de Côrtes, quando o negocio urgia a decisão mais breve. (1)

ElRei persistio, ou para melhor Obstina dizer, obstinou-se na sua irresolução, se ElRei na sua e chamou as Côrtes para a confirmarem. (\*) Juntárão-se com effeito os lução. Tres Estados do Reino em Lisboa no primeiro de Abril de 1579; e S. Alteza lhes pedio o seu conselho a beneficio da Nação: mas apenas se achárão dois Procuradores do mes-

Ee

Tom. II.

<sup>(1)</sup> Cabrera. Faria. La Clede. Ferreras (\*) Nestas Cortes traton-se da successão por morte d'ElKei; e elle escolheu 5 Governadores de 15, que lhe forão propostos: e 11 Lettrados de 24 tambem nomeados em segredo, para julgarem o direito da successão, cujos nomes, e o Regimento que havião de observar neste negocio, se depositárão em cofre de tres chaves, em lugares de confiança. Aos Governadores, que ElRei elegeria por sua morte jurarão obedecer os Trez Estados, e os Grandes, entre os quaes o Prior do Crato, o Duque de Bragança etc. Prov. da Hist. Geneal. tomo 2. pag. 528 e 531. Prov. da Deducção Chronel. a P. 1. Divis. 6 6 233.

mo parecer. Nesta perplexidade fallou em particular com os principaes do Clero, da Nobreza, e do Povo, e os reduzio a não insistirem por então na nomeação do Successor, e a contentarem-se com a disposição, que elle tinha feito. Resolveo-se pois, que S. Alteza ouvindo as allegações dos Pertensores á Corôa, decidises a controversia; e que a sua decisão estivesse em segredo até a sua morta.

Mas, vindo ElRei a fallecer antes de dar a sua sentença, acordose, que o negocio da successão fost decidido por onze pessoas escolhidade vinte e quatro, que os Estados lhe havião de apresentar; que durando o interregno, devião administrar o Reino cinco Governadores eleitos por ElRei d'entre quinze, que as Côrtes lhe apontassem, fazendo os Procuradores das Cidades, e Villas juramento de obedecer aos taés Governadores, e ao Successor, ou herdeiro designado. (1) Separadas as

<sup>(1)</sup> Herrera. Faria e Sousa. Os juramentos são do 1 de Junho de 1579, feitos por cada um dos Tres Estados nas Cortes de Lisboa: jurou tambem a cidade de Lisboa (aos 4 do dito mez.) O Duque de Bragança; o Prior do Crato no dia 13 dos ditos mez e anno!

i zim as Côrtes, mandou S. Alteza ci-

tar os pertendentes.

Fernando Farnése, Bispo de Parma, appareceo como Procurador. para sustentar os direitos do Princii pe Ranuzio, o qual sendo menino podéra criar-se ao gosto dos Portuguezes. Vierão mais por parte do Duque de Saboya Carlos de la Rovere, e Urbano de S. Gelais, Bispo de Commingues, que vinha advogar a causa de Catharina de Medicis, e foi recebido a provar a sua acção, que não pode sustentar com prova alguma. ElRei Filippe desconfiando da justiça da sua demanda, e do animo d'ElRei D. Henrique a seu respeito, não quiz comparecer, dizendo, que a Soberania dos Reis acabava com a sua morte, e que elles a não podião prorogar a Regentes; e que além disto S. Alteza não podia em sua vida julgar os direitos de seu Successor, ou annullallos por huma sentença.

O Duque de Bragança defendeo os direitos de sua mulher; e D. Antonio os seus. Estes dois Senhores andárão brigados, e pozerão toda a Côrte em desordem, de sorte que El-Rei mandou ao Duque, que se retizasse para as suas terras, e a D. Antonio, que se recolhesse ás de seu

Ee 2

Priorado, mas o Duque tornou a vir allegar pessoalmente a sna justica, favor, que se não fez ao Prior di Crato.

D. Antonio queixou-se desta parcialidade : e não deixon de maida os Procuradores, e testemunhas me cessarias á defesa de sua causa; mu como ellas se retractárão, on variárão nos depoimentos, foi declarado illegitimo. Polo que, em vez de x retirar para o Crato, correo todo o Reino para grangear o povo, con o que se indignou tanto ElRei set tio, que publicou hum edicto contra D. Antonio; confiscou-lhe os bens. e mandou-o sahir de seus Estados dentro de quinze dias. (1) Mas D. Antonio não lhe obedeceo, antes andava a furto de lugar em lugar; e como era bemquisto do povo, não o podérão descobrir, nem prender: polo que foi mandado citar para comparecer ante ElRei, o que elle julgou, que lhe não convinha fazer, nem vir estar á mercê de S. Alteza.

ElRei Catholico, posto que não quiz mostrar, que defendia as suas pertensões, não deixou de mandar D. Christovão de Moura, como Em-

<sup>(1)</sup> Cabrera. Ferreras t. X. f. 337.

## DEPORTUGAL. 437

baixador ordinario; e depois o Duque de Ossuna com titulo de Embaixador Extraordinario, para olharem polos seus interesses. (1) Escreveo tambem ás principaes Cidades do Reino, lembrando-lhes como descendia de seus antigos Reis, e os beneficios, que fizera aos Portuguezes em Africa, offerecendo-lhes accrescentamento em seus privilegios, e a liberdade de tratarem nas Indias Occidentaes de Hespanha: em huma palavra, punha-lhes á vista de huma parte tudo, quanto podião esperar delle: e da outra, o que podião receyar do seu poder. Seus Embaixadores apressavão ElRei com requerimentos para designar o herdeiro; e que não se descuidasse de pôr todos os meyos de sahir com sua tenção. Sobre isto servião-se do dinheiro, e com grandes sommas delle comprárão muitas

<sup>(1)</sup> Herrera. Faria e Sousa. La Clede t. II. f. 76. O que mais lhe rendeu forão as negociações do Bispo de Leiria D. Antonio Pinheiro seu confidente, e o principal negociador, e corruptor dos que venderão a Patria a Filippe 2.º como consta polos documentos e papeis originaes que existião na Bibliotheca Real de Madrid. V. Memor, de Litterat. Portugueza tomo 3. pag. 76.

pessoas da Nobreza, e aínda mayores promessas. (\*) Mas a do bom successo de suas negoci e astucias, Filippe II. não de çou nelles; antes ajuntando hun exercito de Veteranos, mandon levas de gente em Italia, e Al nha, resoluto em senhorear-se de tugal a todo custo.

Continuação deste negócio.

O timido D. Henrique, todos estes aprestos, receou deca Duqueza D. Catharina sua he ra, por entender, que ella ni achava com forças para resist ElRei Catholico, é menos por era de esperar, que a plebe, de co Prior do Crato era mui valide declarasse por elle em guerra cao mesmo tempo que os Hespan entrassem no Reino de mão arme e este zelo do povo a favor de Antonio causou-lhe tal terror, mandou levantar duas compan mais para guarda da sua pessoa

<sup>(\*)</sup> Por houra da innocencia devideclarar aqui, que nem todos forão ir á Patria, e á Casa de Bragança: Ma de Faria e Sousa traz na Enropa Prégueza hum Catalogo dos que a venda ElRei de Hespanha, e ne bem que conserve para distinção entre os bons os máos.

Confessor d'ElRei, que era o Jesuita Leão Henriques, e tinha grande predominio em seu espirito, comprado por ElRei de Hespapha, desamparou a causa da Duqueza, que d'antes protegia; e de sorte se aproveitou dos temores de S. Alteza, que lhe persuadio, que o unico meyo de evitar a ruina de Portugal era acordar-se com ElRei de Hespanha, e

declarallo seu herdeiro. (1)

S. Alteza communicou este designio aos Embaixadores d'ElRei Catholico, e enviou secretamente a Madrid as condições deste ajustamento; huma das quaes era, que os Officios deste Reino se não darião, senão aos seus naturaes; e ao mesmo tempo deo parte áquella Côrte de como queria convocar os Tres Estados do Reino, para obter a approvação delles. ElRei Catholico, posto que assentava, que podia fazer fundamento ás suas esperanças no Clero, e Nobres, de que a mayor parte estavão peitados pelos seus Embaixadores, sabendo aliás da aversão, que o povo tinha ao governo Castelbano, julgou impossivel alcançar-se o prasme do povo.

<sup>(1)</sup> Cabrera.



ALE S SECTION SECTION Bernet : 612 : Miccourt. THE SHARE THE PARTY AND ADDRESS. and the state of THE RES TREES ATTICL TO SERVE OF SE - R RIBER De Liene - nemeracion-la e incommunication a m. = 2 A atmoier. TO THE RESIDENCE E miliane m Bens . w Action . Her & Foreign 3 micion - ma ma XI m ne : server le in I Cam in 1 ICHE z de annovació a fig BES .. BORNS B. ARDE WHEN A PROPERTY ME D. BERT DET HERENT-I inia ku res s ilie

#### DE PORTUGAL. 441

outras Cidades fizerão o seu dever. Os Procuradores rejeitárão unanimes. a convenção com Castella; e Febo Moniz, a quem os mais seguião, conjurou a S. Alteza, que os não entregasse aos Castelhanos, e que elegesse hum successor Portuguez, fosse quem fosse. Mas não vindo El-Rei nisto, e suspeitando as Côrtes, que S. Alteza se entendia com ElRei Filippe, declarárão abertamente, que elles sóstinhão o direito de eleger Soberano, quando o Throno vagasse por sua morte. (1)

E bem cedo terião occasião de Morted o fazer, se perseverassem constantes ElRei. no seu proposito, porque ElRei no meyo destas disputas acabou a vida, aos 31 de Janeiro, com 68 annos de idade, havendo reinado pouco mais de 17 mezes. (2) E como andava en-

<sup>(1)</sup> Faria. Ferreras t. X. f. 343. Consta dos Embargos apresentados a ElRei por Febo Moniz Procurador de Lisboa em nome dos Povos. Prov. da Hist. Geneal. tomo 3. pag. 429. Forão estas Cortes levantadas por Provisão dos Governadores do Reino de 15 de Março de 1580. (2) ElRei D. Henrique parecia-se muito com ElRei D. Manoel, seu Pai, porque era de estatura mediana, magro, agil, e vivo, e capaz de muito trabalho. Sabia

in mer en Lieben. Si sa gradian de Liberry, de

Marketta British in Mathematica me mer de en alle. De THE PARTY OF THE PERSON OF THE MA SECT & SECTION, AND IN DESCRIPTION OF A TO тементи. 🚉 Жител от жи пе والمستراجي والمراجع والمستراجي والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع IN IN SEL STREET,

Agus Kisarman Purcure the relation selections are the me di ser arment Salamani . 4 Conte D. Henriche, semie mair nitima ke: 2 albertalis irus. Carrieri Res museum puntumiente du THE BRIDGE THEOREM IN COURSE MAN

gerrent men referator? [3] U pue -r matil maeron de une a Ma D Separati inlessa 10 Desma 2 THE & CHECKE MORE IN TRANSCE. I no e himita D Mara. que de के नामानाम . अ व क्याप्टाम राष्ट्र : Esta Franciera com as directios de of Ferre dervise de Russia, sua Mir. гия, фие с Регидаем видем

> verie a cerralia uner do Recue. cue ella susca se cassa ; sendo ce se a casassem em Portugal con Principe do Suagne Real, crita

as desgraças, a que a Nação ficos ta. (4) Veja-se o Elogio que li grande Join de Berren em um P

Tia e

STIE. T.get.

E Fr F:A ? Jones. K.:Tull-Per Id Para ŒĦ.

11741.

Tw-

gra.

(4) Fe-

#### DE PÓRTUGÁL. 448

Rei D. Filippe o mandon levar a Belém. Foi este Rei o XVIII Soberano de Portugal, e XVII Rei, e o VIII. e ultimo da sua Familia, porque nelle acabou a linha masculina dos Reis de Portugal, que durou além de 460 annos.

ElRei D. Henrique foi pouco estimado, e a sua morte ainda menos , sentida, não obstante haver feito em sua vida muitas acções louvaveis; pois não fez senão poucas como Rei. Não perdeo nada, porque ajustou pazes com o Xarife, e com ellas conservou as poucas praças, que lhe restavão em Africa, alcançando com grandes despezas a liberdade dos que sobreviverão á batalha de Alcacer. Em fim a pobreza, e a fraqueza do Reino erão tão manifestas ao tempo da sua morte, que S. Alteza não o podia ignorar; mas não soube pro-

co: mas quanto aos seus direitos á Coroa. quem não vè, que a linha do Senhor D. Duarte descendia por varonia, e irmão mais velho? D. Maria era filha da 3.ª mulher do Senhor D. Manoel; e o Senhor D. Duarte filho da 2.2 por onde os direitos da Duqueza de Bragança filha do dito Senhor D. Duarte erão incontestavelmente melhores, que os de qualquer outro dos pertendentes,

## HISTORIA

curar, nem applicar-lhes os remedio necessarios; e n'uma palavra more inconsolavel, deixando a Nação e mesmo estado.

Fim do segundo Tomo.

| Pag      | Linkas .      | Erres                      | Emendas                                              |
|----------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 5        | 9 n.          | Sebastião por<br>Barbosa   | João I. por José<br>Soares da Sylva                  |
| 9        | 2 Tb .        | mesmos                     | mesmo                                                |
| 10       | 25            | Rodriges                   | Rodrigues                                            |
| 11       | á margem      | Cas                        | Casa                                                 |
| 12       | 15            | Portuguzes .               | Portuguezes                                          |
| 22       | 3 n.          | ao anno                    | no anno                                              |
|          | ultima n.     | unica                      | quasi a unica                                        |
| 23       | 22 n.         | Af. L. I. T. etc.          | Af. L. I. T. 662                                     |
| •        | _             |                            | \$ 30.                                               |
|          | penult, n.    | · deve                     | pertende                                             |
| 26       | penult, n.    | cap                        | cap. 93. pag. 320.<br>col. 2. A quarta<br>causa etc. |
|          |               | mas a final                | a final                                              |
| 30       | 13 N.<br>6 Na | Mestres                    | mesteres                                             |
| 49<br>51 |               | rendarem                   | recadarem                                            |
|          | penult. n.    | devidos á                  | extorquides pola                                     |
| 54       | • -           | as intensões               | ás intensões                                         |
|          | 22 De         | em que                     | onde                                                 |
| 58       | 7 n.          | Afonso'                    | Afonsino -                                           |
| 60       |               | a Infante                  | o Infante                                            |
| 61       | 9 Be          | prusentos                  | prudentes                                            |
| 62       |               | a clamores                 | e clamores                                           |
| 63       | 5 n.          | sabem                      | sóhem                                                |
| 64       | ź             | ás razões                  | as razões                                            |
|          | 3             | da actual                  | do actual                                            |
| 73       | Io            | singular                   | singular                                             |
|          | 14            | sentença                   | sancção                                              |
| 80       | antepen, n.   | volta por Roma             | caminho por Roma                                     |
| 85       | 21            | com que                    | com quem                                             |
| 87       | 5 .           | lhe dava                   | lhe fazia                                            |
| 93       | antep. no     | a pag. 59                  | a pag. 56                                            |
| 96       | 15            | Continuava                 | Continuavão                                          |
|          | 6 л.          | imitadores                 | incitadores                                          |
| 107      | II D.         | Excellentissima<br>Senhora | Excellente Senho-                                    |
| 129      | 7 no          | a pag. 116                 | a pag. 123                                           |
| 334      | 9 2.          | onre diz                   | onde diz                                             |

# ERRATAS DO TORO 2.0

| z aj        | r. Linkas | Erres                   | Emendes                                    |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 143         | 18 n.     | Esta mão                | Reta rezão                                 |
| 146         | penult.   | uoite                   | noite                                      |
|             | \$ n.     | esperançada na          | esperançada da                             |
|             | 8 n. ,    | ordenon conta-<br>dores | ordenou contado-                           |
| 166         | ı n;      | enviar                  | enviar o Rei                               |
| 374         | 2         | delles                  | d'elle                                     |
| 175         | 4 %       | <b>6,</b> 21            | das Orden, to<br>IV. pag. 437.             |
|             | 2 De      | Estados .               | Estaos, en Hos-                            |
| 184         | antep. n; | o creava.               | o creava em Avei-<br>ro.                   |
| 185         | 9         | instruindo-s            | in*truindo-o                               |
| 190         | 15        | o vista                 | a vista                                    |
| 217         | 7 By      | razão é                 | razão parecia                              |
| 250         | \$        | entre França,           | entre Brança (<br>Portugal                 |
| 225         | 2         | conflictos da           | conflictos de                              |
| 227         | 7 n.      | (*)                     | (2)                                        |
| -           | 8 n.      | (*)                     | (a)                                        |
| 239         | 28        | despovosda              | despovoados                                |
| 240         | 24        | nobres                  | pobres ·                                   |
| 246         | 5 n.      | Gil Vicente             | Gil Vicente tão<br>louvadas de K-<br>rasmo |
| 256         | g n.      | pag. 246                | pag. 295                                   |
| 277         | 3 n.      | J. Joan                 | Joze Josquim                               |
| 306         | ultima n. | Goes P.                 | Goes P. 4.                                 |
| 317         | 12 n.     | felicidad <b>e</b>      | facilidad <b>e</b>                         |
| 318         | 8 n.      | depois                  | depois fiado ou                            |
| 319         | 28 n.     | em 15 livros            | em V. livros                               |
| 322         | 4 n•      | Preste.                 | Preste. Goes pi                            |
| <del></del> | 5 n.      | morrerão                | morrerão-lhe                               |
|             | 23 N.     | Meazinis                | Redie, Menzinis                            |
| 323         | 9 n.      | criticas                | eroticas                                   |
| 327         | 31 n,     | mandárão                | mandárão seguns<br>da vez                  |

# ERRATAS DO TOMO 4.º

| :        | Pag. | Linhas    | Erros                     | Emendas                 |
|----------|------|-----------|---------------------------|-------------------------|
|          | \$33 | 16 n.     | herdeiro, (1)             | herdeiro, (*)           |
| •        |      | 27 n-     | (1) Porque                | (') Porque              |
| :        | 337  | antep. n. | tirar                     | deduzir                 |
| <b>:</b> | 368  | 14 n.     | Antonio de Gou-           | or dois Gouveyss Teive, |
| •        | 37 I | I3 n.     | acudir a ellas            | acudir-lhes             |
| •        | \$72 | 17 n.     | ordinariamente            | de comum                |
|          | 374  | 12 n.     | Regencia                  | Tutoria e Admi          |
|          | 390  | 10 n.     | de doutrina, ef-<br>feito | e doutrina feit         |
|          | 418  | á margem  | Avenres                   | Avantures               |
|          | 419  | 24 n.     | fundamento (1)            | fundamento (4)          |
|          | -    | 28 n.     | (1) V. a Deduc-           | (\$) V. a Deduc         |
|          | 420  | IO B.     | introduzir                | induzir                 |
|          | 435  | 11        | Commingues                | Cominges                |
|          |      | 6         | ere                       | era                     |
|          | 441  | IR '      | sostinhão                 | sós tinhão              |





.

1







·. ·

; .

· ·

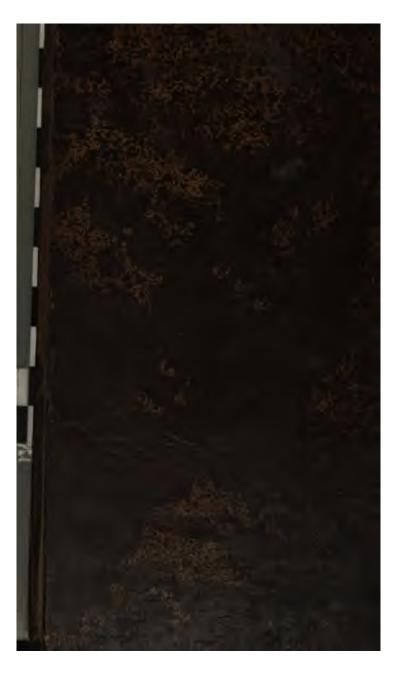